## ELEMUND()

Martes, 18 de junio de 2024. Año XXXV. Número: 12.598. Edición Madrid. Precio: 2 €



PAPEL El misterio de la gran mancha blanca del Mar Menor: "Esto no es otra enfermedad, sino otro síntoma" Pág. 39



EURO FRANCIA Mbappé se rompe la 2024 nariz en el debut de los 'bleus', que sufren para ganar a Austria Página 31



#### ARRANCA LA NEGOCIACIÓN CON LOS INDEPENDENTISTAS PARA QUE ILLA SEA 'PRESIDENT'

## ERC exigirá también a Sánchez el «compromiso de un referéndum»

Rovira reclamará al presidente que se comprometa a negociar una consulta para la «autodeterminación»

Traslada a los cargos de su partido que «la plena soberanía fiscal» constituye además el «mínimo exigible»

Barones del PP impulsan una nueva entente con Barbón y Page para lograr «una posición común» en financiación

POR VÍCTOR MONDELO Y JUANMA LAMET Páginas 6 y 8



Primeros profesores de Secundaria en España en impartir la asignatura de Constitución en Murcia. ARABA PRESS

#### LA ASIGNATURA CONSTITUCIÓN LLEGA AL INSTITUTO

### Los alumnos y sus dudas: «¿Por qué el Rey no quita leyes que no le gustan?»

Murcia impartirá la primera materia sobre la Carta Magna a chavales de 14 y 15 años

#### OLGA R. SANMARTÍN MADRID

A partir del próximo curso se impartirá la asignatura de Constitución y UE en Murcia, la primera materia que se crea en España centrada exclusivamente en el estudio de la Carta Magna dentro del horario lectivo. Los pro-

fesores encargados de impartirla ven múltiples «lagunas» entre los estudiantes respecto a la ley más importante del ordenamiento jurídico. «Los alumnos se preguntan, por ejemplo, por qué el Rey ha tenido que refrendar la Ley de Amnistía».



#### Los líderes de la UE se reparten los altos cargos en un pulso decisivo

Tensión entre el Partido Popular Europeo y los socialistas al pedir los primeros compartir el puesto de presidente del Consejo Europeo

POR CARMEN VALERO Págs. 20 y 21

#### Feijóo acota a la 'independencia judicial' pactar con el PSOE sobre el CGPJ

#### RAÚL PIÑA BRUSELAS

ENVIADO ESPECIAL

Tras el ultimátum de Pedro Sánchez para renovar el CGPJ, Alberto Núñez Feijóo acotó aver el terreno de juego: «El PP firmará lo que sea avanzar en la independencia del Poder Judicial», Pág. 10

#### Ucrania, Gaza y la Guerra Fría de **EUUU y China** dan alas a la carrera nuclear

#### PABLO PARDO WASHINGTON

CORRESPONSAL

La inversión en armas nucleares se ha disparado a la par que los conflictos. El gasto en ese tipo de armas creció en un 13% en términos brutos en 2023, hasta los 85.200 millones de euros.

#### PRIMER PLANO

La resurrección de Hornillos de Cerrato gracias a la eólica: bar, taxi y piscina

POR G. DEL PALACIO Págs. 2 y 3

## PRIMER PLANO

LA EÓLICA EN LA ESPAÑA VACIADA

Hornillos de Cerrato, un pueblo de 175 habitantes de Palencia, utiliza el dinero que deja la eólica para aumentar poco a poco los servicios y para atraer —y fijar— a la gente de la zona a la España vaciada

## «MIRAS Y HAY MOLINOS, PERO TAMBIÉN HAY BAR, TAXI Y PISCINA»

#### GUILLERMO DEL PALACIO HORNILLOS DE CERRATO

Es lunes 10 de junio y en el único bar de Hornillos de Cerrato varios trabajadores comentan con los camareros el resultado de las elecciones europeas. Ahí, explican, hay que ir a votar sí o sí porque se sabe quién se queda en casa. Tras pocos minutos, la conversación deriva en los platos que preparó uno de ellos durante el fin de semana: albóndigas y arroz tres delicias. «Cocino y se me pasa el fin de semana volando», explica. La costumbrista imagen, seguro, se repitió por toda España. Pero en Hornillos de Cerrato tiene una particularidad: únicamente es posible gracias a la energía eólica. Hasta el taxi medicalizado.

Hornillos de Cerrato tiene 175 habitantes empadronados, pero en invierno son «unos 50», según Carmen Pérez, empleada del bar y de la tienda. También es, como su marido y sus cinco hijos, residente. En realidad, ambos establecimientos son concesiones del ayuntamiento, por las que pagan un pequeño alquiler, al igual que su vivienda. Llevan ya 10 años.

«Mi hijapequeña vino con siete meses y cuando le preguntan dice que es de Hornillos», presume Pérez mientras atiende a los empleados de Acciona que trabajan en el mantenimiento de los parques eólicos de la zona. «Todos los días vienen a comer, a tomar café... Aparte de que sea beneficioso para el pueblo, a mí me viene bien como negocio».

«Ha sido un antes y un después», reconoce Ignacio Valdeolmillos, que a sus 60 años lleva los últimos nueve como alcalde de Hornillos. De un presupuesto anual de 520.000 euros, los parques aportan 350.000, entre lo que pagan por utilizar las tierras del ayuntamiento y el IBI.

El pueblo había vivido tradicionalmente de sus minas de yeso y de la agricultura y llegó a tener unos 520 habitantes a mediados de los 50 del siglo pasado. «Hasta la llegada de los molinos fue bajando poco a poco hasta llegar a 106 habitantes», rememora Valdeolmillos. Pero los siete parques que hay en el término municipal, con un total de 40 aerogeneradores, supusieron «una transformación»: «Había dinero para poder hacer cosas».

Entre esas cosas están el bar, una piscina o un taxi medicalizado por el que han obtenido el premio EOLO a la integración rural de la eólica. La taxista, Elena, vivía desde hace años en el pueblo y trabajaba llevando a los niños alos colegios de la zona, pero cuando perdió esa posibilidad buscaron «una fórmula» para mantener su empleo. Fue esta. «Viene a costar alrededor de unos 12.000 euros al año y es tan simple como quitarlo de otros sitios», explica el alcalde.

El taxi les lleva, por un euro—el servicio está subvencionado para los vecinos—, a Urgencias en la localidad de Torquemada, a seis kilómetros o hasta Palencia, a 28 kilómetros, donde tienen sus consultas médicas. Además, Elena se ofrece también para entrar en la consulta con el paciente para después informar a sus familiares. «La gente está bastante contenta con ello», resume, tan lacónico como sonriente, el alcalde en una mesa de la asociación cultural, que ha tenido que abrirse para acoger a todos los comensales del turno de comidas.

La calles del municipio están limpias y el césped luce un rasurado impoluto. Varios operarios barren y soplan las pocas hojas que se refugian entre las macetas en un paisaje que riega, literal y figuradamente, el dinero que dejan los molinos: el Ayuntamiento regala flores a los vecinos para decorar las calles y para mantener ocupados a los más mayores. Hornillos de Cerrato no es un pueblo gran-

#### EÓLICA EN ESPAÑA

#### LA FUENTE CON MÁS POTENCIA INSTALADA

La energía eólica cerró 2023 como la principal fuente de generación eléctrica en el país y es también la que más potencia instalada tiene en el territorio.

## **2000**

DESPLIEGUE. El siglo comenzó con un considerable salto en la instalación de aerogeneradores. La potencia instalada creció un 50%, hasta los 2,3 GW.

### <u>31.21</u>4

MW. A pesar de que la solar fotovoltaica se ha disparado en los últimos años, la eólica continúa siendo la principal fuente del mix español.

## **2030**

PNIEC. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) cifra en 62.044 MW la potencia instalada que tendrá esta fuerte a principios de la próxima década, incluyendo 3 GW de eólica marina. La fotovoltaica será contará con 76 GW.



de, pero el alcalde, Nacho Valdeolmillos conoce hasta la última piedra. Pasea por sus calles describiendo pasado y presente, dando pinceladas de futuro –«aquí pondremos…»—y saludando a cada vecino.

Su ocupación, explica con sorna, va mucho más allá del trabajo en la alcaldía y utiliza los fondos eólicos para todo lo que puede. La semana anterior, cuenta, pasó un cuestionario a los vecinos para que anotasen los problemas que tienen con la sintonización de los televisores para un servicio de mando a distancia que consiste en una persona que va casa por casa solucionando lo que para gente de cierta edad puede ser un drama. Si no, le pararán en alguno de estos paseos porque «no se ve *la Dos»*.

«Las horas de tractor dan mucho tiempo para pensar», resume Valdeolmillos, que, eso sí, vive en Palencia porque en su casa familiar está su hermano. A pesar de ello, pasa gran parte del tiempo en Hornillos, tanto en el Ayuntamiento, como en el bar, los dos centros de reunión de los vecinos. A medio plazo plantea también un restaurante en unas minas de yeso que se están reformando para albergar asimismo un museo y un espacio para curar quesos. Si le dejasen, bromea, pondría hasta una ti-

## PRIMER PLANO

#### LA EÓLICA EN LA ESPAÑA VACIADA



rolina que fuese directa de la mina a la piscina.

La de Hornillos de Cerrato no es, ni mucho menos, la única realidad de la apuesta energética de España, aunque sí una de las más particulares por ser la de un microcosmos. En general, los pueblos y municipios que se oponen suelen ser algo más grandes y capaces de atraer industria o turismo y cuentan ya con sus propios servicios. El dinero de la eólica ayuda, pero no afianza población.

En este cuarto de siglo de despliegue renovable, consideraciones contaminantes aparte, la eólica es la fuente que más contestación ha tenido. En parte, por haber sido la cara más visible de la expansión verde del país: desde el año 2000 ha multiplicado por más de 13 su potencia instalada y ha pasado de 2.298 MW de potencia a 31.214 MW, según Redeia. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé que para 2030 se habrá duplicado, con 62.044 MW, incluidos 3 GW de eólica marina.

Además, los aerogeneradores cada vez son más potentes y los molinos más grandes, si bien esto también reduce el número de unidades necesarias para generar electricidad (y su aportación económica). Desde el propio sector reconocen que la ordenación y la comunicación de proyectos no siempre ha sido la mejor, aunque presumen también de unas declaraciones de impacto ambiental cada vez más estrictas para conseguir poner en marcha los proyectos. Pero es innegable que hay otro impacto, el visual, que ha rediseñado los horizontes de toda España.

Para Valdeolmillos, sin embargo, los problemas que afectan al paisaje los sufren más quienes no viven en el pueblo y únicamente acuden en verano. «Igual que el impacto visual de los molinos te hablan de que suenan las campanas o que cantan los gallos», ilustra antes de contraatacar: «EnMadrid hay un montón de coches y no te vas que jando». También apunta que otras opciones menos visibles, como la fotovoltaica, «ocupan mucho terreno» y, al fin y al cabo, hay que producir electricidad. «La gente que le pone pegas tiene frigorífico, lavadoras y sube en ascensor», arguye. «Los carteles de las carreteras cuidado que son grandes y hay 50.000 o una gasolinera con sus colores rojos. ¿Y eso no es un impacto visual?».

«Miras y ves un molino, pero también miro y veo un taxi, miro y veo una piscina y un bar y gente que trabaja y un campo que en primavera es espectacular», argumenta, por su parte Elena Pañanás, la conductora del taxi medicalizado. Nacida en Lavapiés, aunque residente en PalenElena Fañanás, con su taxi medicalizado en Hornillos. ALBERTO DI LOLLI

cia hasta que se mudó a Hornillos, reconoce entre risas que a veces necesita «asfalto, un poco de contaminación y unas cañitas de Madrid». No obstante, ahora mismo se siente «en familia» en su pequeño pueblo de 175 habitantes. Y zanja el debate con contundencia: «Es que nadie se va a vivir a una España vaciada si no tienes tiendas, si no tienes bar, si no tienes fibra, si no tienes transporte».

## **OPINIÓN**

LA VERDAD no se defiende sola, porque el pueblo adora las mentiras -comprensiblemente: son mucho más excitantes- y esa es la razón principal de que tantas veces la chusma obtenga buenos resultados electorales. Orientando siempre los principales debates de nuestro tiempo, y llamando constantemente la atención emuladora de todas las formas del mainstream, sostuve hace una década que el derecho a la verdad debe estar entre los derechos fundamentales, subrayé en consecuencia que la obligación de los poderes públicos era protegerla y propuse en metáfora, pero no mucho, la creación de un Ministerio de la Verdad, a fin de que la distopía orwelliana no avanzara. Pero no espero nada relevante del proyecto del Gobierno sobre este asunto como no cabe esperarlo de cualquier trasposición estatal del reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación. Agua de borrajas burocráticas.

La política contemporánea debe tomar tres medidas de protección de la verdad pública y contra la desinformación. Primero, el establecimiento de una modalidad

¡QUIA! ARCADI **ESPADA** 

Lo primero es no mentir: por la jura hipocrática de los políticos

del juramento hipocrático por el que los políticos se comprometan: «Lo primero es no mentir». La política democrática debe generar ese código y la Unión Europea promulgarlo. En segundo lugar, la política debe promover una pedagogía de la verdad que forme parte, concreta y destacada, de los programas educativos. La verdad es ardua, lo ha sido siempre; pero nunca como ahora habían proliferado tantas formas alternativas de mentira. Antes que la inútil y paternalista

protección de los menores y la proclamación del apocalipsis según San Jonathan Haidt, la escuela debe dar instrumentos eficaces y sofisticados para reconocer las ficciones, tanto si se trata de la pornografía como del diario El País. Por último, es discutible la existencia de medios de comunicación de titularidad pública, y aún más discutible que pueda haber televisiones y agencias de noticias públicas y no periódicos públicos. Pero los parlamentos deben incluir en sus estructuras oficinas de verificación de las informaciones que practiquen el rastreo sistemático de medios y redes y pongan en evidencia las falsedades, empezando por las gubernamentales. El fact-checking debe convertirse en una de las principales políticas públicas y el defensor del (e)lector en un respetado protagonista de las instituciones.

Este programa de largo aliento, concebido como estrategia realmente eficaz y no meramente declamatoria para la protección del derecho de los ciudadanos a la verdad, no excluye la adopción de medidas urgentes cuando las circunstancias locales lo requieran. En España, por ejemplo, la inmediata dimisión del presidente Pedro Sánchez.



#### Últimas noticias de la patocracia española

EL MURO que ha levantado Pedro no es una estructura física sino psíquica, y no divide a los españoles entre progresistas y reaccionarios sino que separa la ficción propagandística de la cruda realidad. A medio camino entre la democracia y la dictadura se alza la patocracia, que requiere la normalización de la enfermedad social a imagen de la enfermedad moral del presidente. Una personalidad como la de Pedro no puede presidir mucho tiempo una nación cognitivamente sana, que reconozca la soberanía de los hechos y la vigencia del principio de no contradicción. que conserve instituciones vigorosas y neutrales, que se informe a través de medios apegados a su función de contrapoder. Por eso la supervivencia política del sanchismo exige la propagación de la esquizofrenia: la insania general es la premisa de su poder.

Pedro predica una polarización asimétrica donde los insultos parten únicamente de la oposición; la

realidad es que Óscar Puente vierte «sacos de mierda» con el aval fachosférico de la retórica oficial. Pedro presume de concordia en Cataluña; la realidad es que el separatismo reedita la desobediencia y se dispone al reagrupamiento mientras acapara nuevos privilegios legislativos, judiciales y económicos. Pedro afirma que la economía va como un cohete; la realidad es que la inflación no afloja, la vivienda se dispara, el empleo creado es precario, la presión fiscal asfixia a las clases medias y Eurostat nos señala por primera vez como el país con mayor riesgo de pobreza de la zona euro. Pedro se presenta como asediado retén de la socialdemocracia europea; los resultados electorales certifican una escora radical que ha vaciado de contenido (y de votos) a los socios ubicados a la izquierda del PSOE. Pedro justificó la moción de censura por su voluntad de regeneración democrática; la realidad es que su mujer y su hermano están investigados por corrupción, y su fiscal general está a punto de imputación seguido del secretario de organización que lo aupó a La Moncloa. Pedro quiere librar una cruzada contra la desinformación; la realidad es que solo Trump rivaliza con él en bulimia (difusión incontrolada de bulos). Pedro se proyecta como líder de talla mundial: la realidad es que se ha quedado solo en la instrumentalización política del conflicto palestino y que no tiene reparos en escalar duraderos conflictos diplomáticos en pos de réditos domésticos cortoplacistas. Pedro, en suma, es un autócrata que pugna por sacudirse el corsé democrático que impone la pertenencia a la Unión.

La cordura en España ya es un acto revolucionario.

#### IDÍGORAS Y PACHI



LEO QUE nuestro Ricky Gervais de Transportes ha llamado «saco de mierda» a un tal Vito Quiles. La cosa mejora cuando certifico que el tal Quiles se ha hecho famoso por dos excentricidades casi anatómicas: ser un apéndice de EDATV y otro de la panda de SALF. Es decir, y por aclarar lo del apéndice: a estas alturas de su joven vida, el savoir faire de Quiles tiene escaso valor para el gran público a la hora de definirlo

BOHEMIA DAVID LEMA Esto del tal Vito Quiles y Óscar Puente es cutrísimo

CRISTAL DE

En fin. Resulta que a Quiles las palabras del ministro le han sentado mal y ha pedido amparo a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Pero esta, grave, le ha dicho que se peine, que cuando era un periodista sus «informacio-

apéndices. De sus burradas. El

complejo eterno del ex macho

patrio. Ustedes me dirán si no en

normaliza que su ministro llame

saco de mierda y amenace a un

fulano. En su deriva, si no fuese

porque ya es aforado, bien vería a

Puente ingresando en GH o en la

recuerdo que SALF fue a las euro-

corruptela de Alvise -y así les

peas en busca de inmunidad

parlamentaria. Y se la dieron-.

qué maldita hora de esta peli porno

que es nuestra política un Gobierno

nes no cumplían el principio de veracidad», que no respetaba el «código deontológico» y que ahora, además, ya es un politicucho. Que se limpie su barro. Y Quiles se ha enfadado más, porque él sólo quería fiscalizar-al-poder y mimimimi. Y lo que antes le parecía buena idea, el apoyo de la FAPE, ahora no lo es tanto porque todo-el-mundo-sabe que la FAPE es «una secta de fanáticos» de Perro Sanxe. Y le pide a Puente 40.000 lereles para no llevarlo a los tribunales, y se graba un vídeo de influencer en el que se toca el pelo mientras deja frases estupendas como «yo no sé si soy un saco de mierda pero tú eres un corrupto». «Me envían a mí a la Fiscalía, a un chaval de 23 años», añade, para que asome la patita del buen mártir. Y uno desearía no haber escrito con la boca pequeña que el poderoso amenaza, ¡que dimita!, pero es tan cutrísimo todo que ya sólo me viene a la cabeza la frase final de La vida de Bryan, cuyo significado voy a pervertir, pero me queda muy bien como cierre: «¿Quién crees que va a pagar por ver esta basura? Se lo dije: 'Bernie, jamás recuperarás tu dinero'».

como profesional de la información y de la política, ¿por qué?, porque son sus empresas las que lo llevan colgando a él y no al revés, como escribió Gistau sobre Nacho Vidal y su pene.

A Oscar Puente también le define bien el tamaño de sus



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO: Vicente Ruiz

Francisco Pascual

Fornieles, María González ADJUNTO AL DIRECTOR: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica DIRECTOR DE NEGOCIO: José Jesús López Gálvez

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD:

Unidad Editorial, S. A. DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sengio Cobos

Pundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González

## Sánchez e Illa asumen el marco de la desigualdad

CON LA negociación abierta por el Gobierno para conceder una financiación privilegiada a Cataluña, la desigualdad consagrada en la Lev de Amnistía va camino de materializarse en un ámbito que afecta de forma directa a los ciudadanos. Pedro Sánchez se muestra dispuesto a transigir con una cesión que no solo convertiría en estructural la falta de equidad entre españoles, sino que instituiría una relación bilateral más propia de un modelo confederal. Si se consuma el plan de La Moncloa, Cataluña diluiría su vínculo de solidaridad con el resto de España, en contra de los intereses de los propios barones del PSOE y del conjunto del país.

A diferencia del concierto vasco y del convenio navarro, amparados por la Constitución, la ruptura del régimen común erosionaría gravemente la solidaridad interterritorial. Un extremeño o un andaluz se verían obligados a pagar más impuestos y a disponer de peores hospitales: en eso consiste la desigualdad.

Es cierto que el sistema de financiación autonómica, que se remonta a 2009, necesita una reforma. De hecho, en 2021 ocho gobiernos autonómicos, incluidos los socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, pidieron su actualización en el llamado Acuerdo de Santiago. Lo que no es admisible es abordar este asunto desde una posición privilegiada y a cambio de los votos para investir a Salvador Illa, de lo que depende la continuidad de Sánchez en el poder. El Gobierno plantea de nuevo cambios estructurales por motivos espurios.

Mientras tanto, el líder del PSC se da más

tiempo para la investidura tras haber asumido el marco de la desigualdad, respondiendo a los barones socialistas de Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura que «Cataluña no puede ser la tercera en dar recursos y la 14ª en recibirlos». El discurso victimista de Illa se acerca peligrosamente a la narrativa nacionalista que el PSOE se esforzó por desmontar y que ERC impulsó con decisión. Ahora Marta Rovira no sólo reclamará a Sánchez el «mínimo» de un concierto a la vasca -inasumible para el conjunto de España dado el tamaño de la economía catalana-, sino también un «compromiso» del presidente con un referéndum de secesión.

La única singularidad que subyace en esta cuestión es la que procede de la capacidad de chantaje que Sánchez ha concedido a los

#### Una financiación privilegiada y al margen del régimen común para Cataluña quebraría la solidaridad interterritorial

independentistas. Ayer el propio Puigdemont le recordó que sin su apoyo no podrá gobernar. Sin un proyecto nacional, el PSOE ha renunciado a su histórico papel vertebrador para actuar como una organización al servicio de su líder y

Lo que se espera de un partido que se define como progresista es que impulse una financiación justa y no basada en el privilegio a la región más rica, sino en el principio constitucional de la igualdad. Lo contrario es el germen de la discordia, también dentro del propio PSOE.

#### LA MIRADA

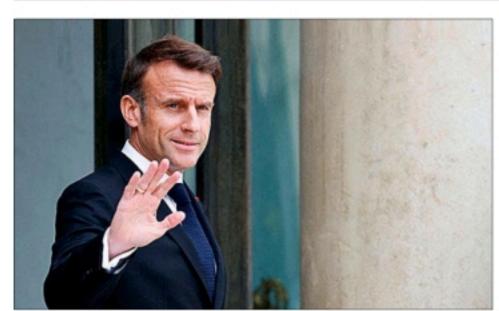

LUDOVIC MARIN / AFP

#### La arriesgada apuesta de Macron pone a Francia a prueba

EL ÓRDAGO de Macron, que ha adelantado las elecciones legislativas tras su debacle europea, ha tensado las costuras democráticas de Francia y puesto en alerta a Europa ante el riesgo de que la ultraderecha llegue al poder en uno de sus motores políticos y económicos. La arriesgada apuesta del presidente para reagrupar el voto

moderado ha chocado con un frentismo que ha fracturado el espacio político en dos bloques en los extremos. A la derecha, Le Pen, a quien los sondeos otorgan una mayoría susceptible de obligar a Macron a una cohabitación que trabaría su agenda legislativa. A la izquierda, un frente popular compuesto de socialistas, comunistas, insumisos de Mélenchon y verdes que han pactado un programa de máximos poco sólido dadas las diferencias que los separan. A esa polarización se suma la implosión del centroderecha gaullista, herido de gravedad

tras la rebelión de los barones contra su líder, Eric Ciotti, por intentar pactar con la extrema derecha.

La crisis, que ha disparado la prima de riesgo francesa, amenaza también el proceso de construcción europea del que Macron ha sido puntal. Una victoria de Le Pen, partidaria de Putin, reforzaría a las fuerzas populistas que intentan destruir desde dentro el proyecto comunitario y revertir los valores sobre los que fue fundado. Y todo ello con una guerra en la frontera.

#### VOX POPULI



ESTHER PEÑA

#### Es urgente recuperar el decoro político

◆ La portavoz de la ejecutiva federal del PSOE comparó ayer a Miguel Ángel Rodríguez – director del gabinete de Isabel Díaz Ayuso-con Luca Brasi, uno de los sicarios de Vito Corleone en la película El padrino. La ciudadanía no se merece la falta de educación de la clase política actual.



EVAN GERSHKOVICH

#### Símbolo contra la represión rusa

♠ El reportero del Wall Street Journal, arrestado en Rusia bajo falsas acusaciones de espionaje, será juzgado a partir del 26 de junio. Lleva encarcelado desde marzo de 2023 y, si es condenado, se enfrenta a una pena de 20 años de prisión. Se ha convertido en todo un símbolo contra la represión.



JUAN MANUEL RUIZ

#### Estudio de la mancha del Mar Menor

♠ El investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha dirigido un estudio sobre la mancha del Mar Menor, que apareció en 2022 y ocupa un 10% de su superficie. Los científicos han logrado ahora explicar la compleja combinación de factores que ha causado este extraño fenómeno.



VÍCTOR JAVIER MARÍN

#### Un proyecto educativo clave

 Murcia, donde es consejero de Educación, estrenará el próximo curso una asignatura clave en los cursos de la ESO: Constitución y Unión Europea, También es la única región que ya celebra una Olimpiada Constitucional para que los jóvenes comprendan el Estado de Derecho.



ÁNGEL SIMÓN

#### Un plan ambicioso para Criteria

♠ El consjero delegado del gran holding industrial del país presentó ayer un plan estratégico para el próximo lustro ambicioso en sus inversiones, que alcanzarán los 40.000 millones de euros, y coherente con la protección de la obra social de la Fundación, que recibirá dividendos de 700 millones.



JORGE FERRER

#### Historia de su familia entre Rusia y Cuba

♠ El escritor y traductor cubano acaba de publicar Entre Rusia y Cuba (Ladera Norte), donde recuerda la historia de su familia en la dictadura castrista y los casi 10 años que pasó en Moscú, en una experiencia vital que culminó con su exilio en Barcelona. Un libro sobre la expatriación, la libertad, el desarraigo y el perdón.

## **ESPAÑA**



La secretaria general de ERC, Marta Rovira, durante la intervención ante los cuadros del partido, en una imagen captada por la formación independentista. E. M.

# Rovira exigirá un «compromiso» con el referéndum y el catalán

 La secretaria general de ERC trasladó el sábado a sus cuadros que si amarra el concierto económico también pedirá a Sánchez un acuerdo sobre la votación independentista para respaldar la investidura de Illa

#### VÍCTOR MONDELO BARCELONA

Por ambicioso que parezca el botín, ERC no se conformará con la concesión del concierto económico a Cataluña para apoyar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Así se lo aseguró la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, a los cuadros de su partido en el Consejo Nacional que celebró el pasado sábado y que sirvió para fijar el marco negociador en el que se moverá la formación independentista, que hoy mantendrá su primera reunión con el PSC tras las elecciones catalanas.

Según han confirmado fuentes de ERC presentes en el cónclave a EL MUNDO, Rovira trasladó a los cargos de su partido que «la plena soberanía fiscal» constituye el «mínimo exigible» a Pedro Sánchez para que los republicanos acepten negociar la investidura de Illa. De lograr torcer el brazo al presidente del Gobierno con el cupo a la vasca, la número dos del partido -que dirige las conversaciones tras la dimisión de Oriol Junqueras-reclamará también al jefe del Ejecutivo sellar el «compromiso» de empezar a abordar la negociación de un «referéndum de autodeterminación» y otro relacionado con la primacía de la lengua catalana en la comunidad. Anoche, Salvador Illa afirmó en una entrevista en la Cadena Ser que pedirá al presidente del Parlament, Josep Rull, «más tiempo» para articular una «mayoría progresista».

Que ERC pretenda arrancarle a Sánchez concesiones en estos tres campos –el económico, el «nacional» y el lingüístico- no es casual, puesto que el pacto fiscal, el inicio de las negociaciones sobre una nueva votación independentista y el blindaje del catalán como lengua única en la esfera social, institucional y educativa eran los tres pilares con los que Pere Aragonès concurrió a las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo. Tras el fracaso en las urnas -que llevó a ERC a perder 13 diputados y casi 200.000 votoslos republicanos quieren imponer a Sánchez su agenda política aprovechando que tienen la clave de la gobernabilidad de Cataluña: de recabar Illa su apoyo y el de los comunes sería ungido con una irrebatible mayoría absoluta.

Rovira también precisó a los suyos en la reunión—que duró unas tres horas y que contó con hasta 30 turnos de palabra— que, en adelante, ERC dejará de emplear los términos «financiación singular» aisladamente, después de que tanto Illa como Sánchez hayan hecho suya la expresión para declararse dispuestos a ofrecer a Cataluña una financiación propia, que la privilegie respecto al resto de comunidades autónomas, pero que obligue a la región a permanecer dentro del régimen fiscal común.

La consigna será subrayar que ERC

#### Illa quiere «más tiempo» para lograr una «mayoría progresista»

exige la «plena soberanía fiscal», la «llave de la caja» o, directamente, el «concierto económico» para evidenciar que lo que ofrece el PSOE y el PSC y lo que reclaman los republicanos es bien distinto. Ya ayer, la portavoz del partido que todavía gobierna la Generalitat, Raquel Sans, echó mano del nuevo argumentario. Sans explicitó que su formación demanda a los socialistas «una financiación fuera del régimen común, la soberanía fiscal que permita tener la llave de la caja y recaudar el 100% de los impuestos de Cataluña, en lugar del 9% actual».

Incidió ERC en que la apropiación de Sánchez del concepto «financiación singular»—que acuñó Aragonès cuando en marzo reclamó formalmente al Gobierno el pacto fiscal—



EL ÚLTIMO ESCAÑO IÑAKI ELLAKURÍA

Sánchez y el dilema trumpista Pedro Sánchez concedió este domingo una entrevista a La Vanguardia que debe ser guardada como el retrato más fidedigno del proyecto político y personal—si es posible diferenciarlos—del líder del PSOE. Es la conversación con un Sánchez desencadenado que, o bien porque en su ignorancia no es consciente de la gravedad de sus ataques a los medios de comunicación, el poder judicial y la oposición, o bien deliberadamente o por una suma de los dos factores se presenta como un autócrata posmoderno y

desacomplejado. De la lectura de este manifiesto sanchista, plagado de mentiras, narcicismo, manipulaciones y victimismo que el presidente ha asimilado del argumentario nacionalista y de la extrema izquierda, uno solamente puede salir apestando a populismo y profundamente preocupado por la suerte inmediata de la democracia y la convivencia en España. Sin exagerar.

Su amenaza a los medios de comunicación, otorgándose el poder arbitrario de decidir desde Moncloa lo que es verdad o no, mediante una «medición objetiva»,
tiene el objetivo final de asfixiar económica
a la prensa crítica. Un ejercicio de neo
estalinismo incompatible con el régimen de
libertades de la UE y que sitúa a Sánchez en
la liga del autócrata húngaro Viktor Orbán,
esa marioneta putineja. Justamente, la Ley
europea de Libertad de Medios que Sánchez quiere trasladar a España fue aprobada para blindar al periodismo de las zarpas
autoritarias, no para amparar la censura a la
que aspira el Gobierno. La ofensiva de

## **ESPAÑA**



es un «intento de confundir» para hacer ver que está dispuesto a permitir que Cataluña recaude y gestione sus impuestos autónomamente.

Rovira sostuvo ante los presentes entre los que se encontraba un Junqueras sentado entre la militanciaque su estrategia pasa por no rebajar sus requisitos de máximos. La lógica de la secretaria general del partido es mantener «un planteamien-

to claramente soberanista» hasta el final de la negociación, que permita defender ante las bases un eventual pacto en caso de que Sánchez acepte los requisitos de ERC y también llegar en buena posi-

ción a una repetición electoral si las conversaciones no prosperan.

Cargos. La vicepresidenta del

Govern y otros 400 cargos de

ERC piden la renovación de

toda la cúpula del partido.

Rovira sostuvo que ERC ha tocado ya su «suelo electoral» y argumentó que sus malos resultados han venido propiciados por la «polarización» de las sucesivas campañas -entre Junts y el PSOE en las catalanas, y entre los socialistas y el PP en las europeas- y por la capacidad «movilizadora» de Puigdemont en el frente independentista, a pesar de que los neoconvergentes no hayan aclarado su «proyecto» para Cataluña.

Según la fuentes presentes en el Consejo Nacional consultadas por este diario, la propuesta de la dirección tuvo una buena acogida, algo eventual pacto con Sánchez y el PSC debería ser refrendada por la mili-

ERC afronta el inicio de la negociación con los socialistas en un clima de cisma creciente. Ayer, 450

> dirigentes del partido, entre los que se encuentra la vicepresidenta del Govern en funciones, Laura Vilagrà, y los consejeros del Eiecutivo catalán Roger Torrent, Ester Capella o Sergi Sabrià, todos ellos

ció al cargo tras las europeas, pero pretende volver a optar a la presidencia del partido tras medir sus apoyos en los próximos meses.

relevante teniendo en cuenta que un tancia en una consulta vinculante.

encuadrados en el sector rovirista, firmaron un manifiesto que solicita la «renovación general de la cúpula dirigente». Teniendo en cuenta que Rovira ya ha anunciado que no se presentará a la reelección como secretaria general en el congreso que celebrará el 30 de noviembre, la llamada a la retirada iba dirigida directamente hacia Junqueras, que renun-

tajada económica de la ruina de otros.

La deriva húngara de Sánchez, agitando el odio sectario y la movilización permanente de su electorado, sitúa a la prensa libre frente al dilema trumpista al que hicieron frente los medios liberales en EEUU durante el mandato del republicano: encontrar la manera de explicar, sin caer en la estridencia y la hipérbole, que el presidente es la primera amenaza del sistema democrático.

Un reto mayúsculo y que resulta más –una caricatura yanki–, porque al socialista le ampara esa (falsa) superioridad moral de cerrazón sectaria le suponga autolesionarse indepe, repitiendo los mismos pasos que el

## Puigdemont ve la oferta de Sánchez un «chantaje»

Le Pen amenaza con no permitirle transitar por Francia si gana

V. M. BARCELONA Carles Puigdemont acusó ayer a Pedro Sánchez de hacer «chantaje» al ofrecer una «financiación singular» a ERC a cambio de su apovo para investir al candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa.

El líder de Junts está presenciando cómo los republicanos le restan protagonismo y están jugando un papel clave en la eventual concesión de un concierto económico para Cataluña y eso le obligó a salir al paso del ofrecimiento del presidente del Gobierno, llegándolo a amenazar con dejarlo caer si no desvincula la cesión tributaria del nombramiento de Illa.

«Haría falta que respondiera a varias preguntas si pretende contar con los apoyos que le han permitido dirigir el Gobierno español pese a su derrota en las urnas», alertó Puigdemont.

El neoconvergente afeó a Sánchez estar dando a entender que «la financiación que los catalanes merecen depende de si el candidato de su partido es investido presidente», es decir, «que sólo se nos concederá aquello que reclamamos no porque sea justo, sino porque el partido que

ahora mismo gobierna España necesita hacerse con el Gobierno de Cataluña al precio que sea». «Es inmoral», consideró Puigdemont, quien acusó a Sánchez de «jugar con el bienestar y el futuro de los catalanes como moneda de cambio para su partido».

«Cataluña necesita un concierto económico no como concesión para que gobiernen unos u otros, sino porque lo ha reclamado el pueblo de Cataluña a través de su Parlament», argumentó Puigdemont.

EL EX 'PRESIDENT', EN PARÍS. Carles Puigdemont respondió a Marine Le Pen con una imagen en la capital francesa, donde aseguró haber estado ayer.

Cabe recordar que Junts también está negociando un concierto económico con el PSOE a través de los encuentros clandestinos que mantienen en el extranjero. Además, Puigdemont pretende boicotear cualquier pacto entre ERC y el PSC para evitar que Illa sea ungido y forzar la repetición electoral.

El choque con el presidente del Gobierno se produjo mientras Marine Le Pen, la líder del partido de Agrupación Nacional, favorito a imponerse en las elecciones legis-

lativas del próximo 30 de junio, advirtió de que si son primera fuerza serán «implacables» y no permitirán que Puigdemont ataque desde Francia a «instituciones legítimas de su país».

La política francesa, muy cercana a Vox y a su líder Santiago Abascal, afirmó en una entrevista en El Periódico que las actividades de Puigdemont y Junts en su país es «una situación vergonzosa y que humilla a Francia, que sirve una vez más de lugar de referencia para los criminales». Por lo que aseguró que «si ganamos las elecciones esta situación no durará mucho» y que Francia no va a tolerar por más tiempo que se ataque a las instituciones de países que, como España, «son amigos y socios».

Durante la campaña de las elecciones catalanas de mayo Puigdemont trasladó temporalmente su residencia al sur de Francia –«la Catalunya nord», según el imaginario del nacionalismo catalán, que considera que forma parte de los «países catalanes»- y celebró todos sus mítines y actos en las poblaciones francesas de Elna y Argelers, una zona en la que el

partido ultranacionalista que lidera Le Pen es mayoritario.

Puigdemont reaccionó a las palabras de Le Pen publicando una fotografía en sus redes sociales en París. «No sólo pienso volver, sino que plantaré cara a todos los intentos de aplicar leyes franquistas que impiden la libertad de movimientos a los ciudadanos europeos», rebatió el líder de Junts, fugado de la Justicia española desde hace seis años y medio y que promete volver con la Ley de Amnistía.

Sánchez contra la prensa que no le ríe las gracias, a la que tramposamente equipara a agitadores de las redes sociales como Alvise –sembrando así la sospecha sobre todas las informaciones incómodas para Moncloa-, puesta en boca de Giorgia Meloni tendría un efecto antitético: de inmediato los medios españoles alertarían de la «amenaza fascista» en Italia. Uy, ay, oh. En cambio, el plan liberticida del socialista ha sido acogido con el silencio general y cómplice de los medios y las paniaguadas

asociaciones de periodistas, cuando no con el aplauso de aquellos que aspiran a sacar

complicado con Sánchez que con Trump la izquierda que elimina de su imaginario toda posibilidad de autocrítica, aunque tal hasta llegar casi a su desaparición, como ha pasado con los socialistas en Francia. Muestra de ello es la asunción por parte de Sánchez y Salvador Illa de la retórica

PSC y el PSOE cometieron con el Estatut. Entonces, como ahora, enarbolaron contra Madrit el discurso del agravio histórico y de la relación bilateral con el Estado. Reclamaron la necesidad de una financiación singular y de una consulta acordada, mientras abrazaban a ERC como socio prioritario. Aquella intentona de romper la igualdad entre españoles puso las bases del procés y condenó al PSC a ser casi residual durante una década. Un error político y moral del que, parece, no aprendieron nada.

## **ESPAÑA**



EFE/LAVANDEIRA JR

EL PACTO «SIGUE VIGENTE». El 23 de noviembre de 2021, los presidentes de Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias suscribieron un acuerdo en Santiago para reformar la financiación de manera «multilateral», sin privilegios a ninguna comunidad.

## Barones del PP promueven una nueva entente con Page y Barbón

A partir del Acuerdo de Santiago, buscan una «posición común» en financiación

#### JUANMA LAMET MADRID

Afinales 2021, ocho comunidades autónomas firmaron en Santiago de Compostela una declaración institucional, «fruto del consenso multilateral», para reivindicar un modelo de financiación autonómica que apueste de manera más «clara» que el actual por el acceso igualitario a los servicios básicos y por paliar y sufragar la despoblación. Los presidentes de los gobiernos de Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias reclamaban que el envejecimiento, la dispersión poblacional o la baja natalidad sean factores de más peso. Y, mirando ya claramente hacia Cataluña, firmaron que el nuevo sistema sólo puede nacer del consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Nada de acuerdos bilaterales y privilegiados. Nada de singularidades adicionales al reparto. Las 15 comunidades del régimen financiero común tendrían que pactar por igual la baremación de sus necesidades y los niveles de solidaridad para propiciar la convergencia. Sin asimetrías. Eran barones del PSOE y del PP.

Dos años y medio después, la Declaración de Santiago no sólo sigue igual de vigente, sino que a su apuesta por no privilegiar a ninguna comunidad sobre otra se suman con rotundidad otras autonomías como Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Madrid o Baleares.

De ahí que los barones del PP consultados por EL MUNDO quieran reeditar un acuerdo institucional así, pero incluyendo a más comunidades. Aunque ésas no coincidan en los postulados de las regiones menos pobladas. Lo que ven seguro es que los dos barones socialistas concernidos por la reforma de la financiación, Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias) comparten sus mismos criterios. Los suscribieron hace tres años y no han cambiado de parecer desde entonces.

Los barones del PP creen que podrán llegar a una «postura común» antes de la negociación «multilateral» de la financiación autonómica. Y, por supuesto, contra cualquier privilegio o «singularidad» para Cataluña. «Hay puntos de partida en los que todos coincidimos», apuntan las fuentes. Por ejemplo, en que hay que resarcir a las comunidades infrafinanciadas –Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha–o que hay que aumentar la financiación vinculada a la sanidad.

«Y no solo en el PP, también entre todas las comunidades salvo Cataluña, que es la que condiciona los planes del Gobierno respecto a la financiación autonómica», asegura uno de los principales presidentes populares. ¿Pero podría haber acuerdo entre autonomías que tienen necesidades tan distintas como Castilla y León y Madrid? «El debate central hoy va contra los principios generales del sistema de financiación. El peso de la población es importante, pero ahora Sánchez habla de romper el sistema» y eso uniría a todos en su contra, apunta otro barón.

La Declaración de Santiago constaba de 35 puntos que, según esos mismos gobiernos autonómicos, siguen vigentes. Más allá de los ya citados, descuellan la petición de reforzar el principio de suficiencia, la evaluación específica de los gastos

#### AZNAR

#### «ENERGÍA CÍVICA».

El ex presidente del Gobierno José María Aznar apeló ayer, de nuevo, a la «energía cívica» para que los ciudadanos se rebelen contra la posible «financiación singular» para Cataluña y contra la anunciada condonación de 15.000 millones de deuda pública de esta comunidad.

#### «PAGAR EL GOLPE».

Para el presidente de la fundación Faes, eso supone que todos los españoles van a «pagar el golpe de Estado» del 1 de octubre de 2017, además de «financiar la irresponsabilidad administrativa» de los independentistas.

#### «UNA ESPERANZA».

José María Aznar apeló también «a la ciudadanía» para que se movilice contra el intento de Pedro Sánchez, a su juicio, de quebrar «la separación de poderes y la libertad de información». Si la ciudadanía muestra «esa madurez» y vuelve a movilizarse, habría «una esperanza», zanjó.

vinculados a la educación, sanidad y servicios sociales, el tratamiento diferenciado el efecto de la aplicación de la Ley de la Dependencia, entre otros aspectos.

Fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha son claras en apoyar este modelo en pos de la igualdad territorial: «Consideramos que el nuevo modelo debe reflejarse en la declaración de Santiago». «La financiación de las CCAA no se puede reformar a capricho ni de manera arbitraria; todos tenemos que responder a los mismos

#### Page quiere que el nuevo modelo nazca del pacto firmado en 2021

#### López Miras y Azcón irán al TC si se privilegia a Cataluña

criterios pactados», atajan. «Luego habrá algunas que dependan un sistema más basado en criterios de población y otras, en los de dispersión, pero de manera previa no se puede decir que hay una comunidad que tiene que tener un criterio singular y privilegiado respecto al resto».

Eso sí, en el Palacio de Fuensalida rechazan formar un «frente común» con el PP. Una cosa es compartir objetivos económicos y otra distinta es entrar en una batalla «política» cruenta con su propio partido.

El consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, aseguró ayer que el Gobierno de Adrián Barbón seguirá defendiendo que el sistema de financiación tenga en cuenta «las singularidades de todas las comunidades para que los servicios públicos esenciales se presten en términos de equidad con el resto de españoles, y no se va a mover de ahí».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, exigió ayer que se aplique un criterio insoslayable de solidaridad, porque si no «es imposible» que haya igualdad entre españoles. De hecho, dijo que él nunca permitirá que su comunidad esté «por debajo de nadie».

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, anunció que acudirá a los tribunales si se le da una «financiación singular» a Cataluña. También interpondría un recurso de inconstitucionalidad el PP nacional. Y el Gobierno de Aragón. Su presidente, Jorge Azcón, aseguró que lo que está haciendo Sánchez «es querer comprar poder con el dinero de todos». «Lo que está pretendiendo el PSOE es romper con la igualdad, la solidaridad y con un sistema que es justo», y por eso no sólo acudirá a los tribunales, «sino también a la calle».

En cuanto a los criterios de solidaridad financiera, no hay grietas entre los barones *populares*, e incluso los del PSOE. El verdadero problema para las 11 autonomías que preside el PP será «mantener la unidad es la condonación de la deuda».

## El silencio de Morant sobre Cataluña inquieta al PSPV

«Si se deja de reivindicar, estamos muertos», dicen en el partido

#### NOA DE LA TORRE VALENCIA

Cuando Pedro Sánchez apostó por Diana Morant para sustituir a Ximo Puig como secretaria general del PSPV-PSOE, lo hizo sabiendo que el relevo pondría de su parte a una de las federaciones más importantes. El ex líder de los socialistas valencianos. hoy embajador de España ante la OC-DE, siempre defendió al presidente del Gobierno en cuestiones sensibles como los indultos a los líderes independentistas-por convencimiento propio, en realidad-, pero también le lanzó algún que otro pulso. La reforma del sistema de financiación autonómica nunca faltó en su lista de reivindicaciones al Gobierno.

La llegada de la ministra de Ciencia al PSOE valenciano, sin embargo, ha supuesto un viraje en la estrategia. El PP siempre criticó a Puig por reclamar con la boca pequeña una mejora de la financiación para la Comunidad Valenciana, pero lo cierto es que la demanda se colaba de una u otra manera hasta en los mítines del PSOE. Ahora, la ministra ni siquiera se ha pronunciado.

Si el cierre de filas con Sánchez en la ejecutiva de Morant es un hecho, también lo son las dudas que en privado comienzan a deslizarse. «Si se deja de reivindicar, estamos muertos como partido», advierten fuentes socialistas vinculadas a la anterior dirección. De momento, se evita entrar a criticar abiertamente que Morant se ponga de perfil, dando por hecho que «está aterrizando». Pero «comienzan a aparecer temas concretos en los que el PSPV debería pronunciarse», admiten estas fuentes que, en todo caso, dan por válido que ya sólo la ruptura del actual statu quo en materia de financiación beneficiará a la Comunidad Valenciana.

#### La dirección cree que Sánchez ya cumple en financiación

Porque está, junto con Murcia, entre las regiones más infrafinanciadas. Es lo que ha llevado a Compromís, por ejemplo, a amenazar con dejar de apoyar al Gobierno si se negocia una financiación «singular» para Cataluña sin solucionar primero el problema valenciano. Para la actual dirección de los socialistas valencianos, el Ejecutivo de Sánchez ya tiene un trato especial con la Comunidad Valenciana, en la medida en que es la única que ha recibido un Extra FLA de 617 millones de euros.

«Si eso no es singularidad, no sé qué es», resumió ayer el portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas, José Muñoz, que culpó al PP de no querer acordar con el PSOE un cambio del modelo. Desde el entorno de la ministra se insiste en esta idea: que lo importante es «una reforma que atienda las singularidades de todos los territorios». Y no hay duda en el actual PSOE valenciano de que es lo que Moncloa acabará haciendo. El partido de Morant se alinea así con Sánchez y se aparta de barones críticos como Emiliano García-Page.



La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. BIEL ALIÑO / EFE



## **ESPAÑA**

## Feijóo acota a la «independencia judicial» su firma

PP y PSOE se disponen a retomar estos días la renovación del Poder Judicial

#### RAÚL PIÑA BRUSELAS ENVIADO ESPECIAL

Desde hace meses, sino años, la batalla política en España se juega también en Europa. No sólo porque una gran parte de las leyes que aprueba el Congreso beben directamente de Bruselas, sino porque en la capital europea hay una traslación de las batallas internas del PSOE y el PP. Ayer coincidieron en la capital de Bélgica Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El primero para asistir a una reunión informal del Consejo Europeo para empezar a debatir el reparto de cargos tras las elecciones europeas. El gallego, para asistir a la cumbre de líderes del Partido Popular Europeo. Ambos partidos se disponen a retomar, por enésima vez, la negociación para renovar el Poder Judicial. Feijóo, tras el ultimátum de Sánchez, acota el terreno de juego: «El PP firma-

#### Feijóo no suscribirá nada que suponga control judicial

#### Los socialistas alientan una división en el PP sobre el bloqueo

rá lo que sea avanzar en la independencia del Poder Judicial».

Aunque de cara al público se traslada dificultad, ambos partidos están predispuestos a una nueva negociación, bajo la supervisión de la Comisión Europea. El diálogo de meses pasados derivó en avances, acercamientos. Pero falta por ver quién cede en una posición para permitir abrir una puerta y que entre el otro. Como se gesta el aterrizaje de un acuerdo. El ultimátum de Sánchez al PP de 15 días o si no quitará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la potestad de nombrar magistrados en el Tribunal Supremo no gustó al Partido Popular. Pero en la trastienda hay opciones de hablar, negociar. Incluso, de poder acordar.

Pero para el PP, que aboga por un modelo en el que los jueces elijan a los jueces –un modelo al que se opone La Moncloa–, el ultimátum de Sánchez le permite afianzar su posición de defensor de la independencia judicial, presentando a un Gobierno que quiere injerir en el mundo judicial, pese a que Sánchez ya avanzó que el Ejecutivo no intervendría en la designación de los magistrados del Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia—su inspiración es el modelo Guilarte, donde una comisión de expertos propone nombres—.

«El señor Sánchez está dispuesto a un control férreo desde el PSOE y sus aliados del CGPJ. Ése es el camino inverso que alejaría cualquier tipo de acuerdo con el PSOE», reflexionó Feijóo en Bruselas, sobre la propuesta que avanzó el jefe del Ejecutivo si no hay acuerdo con el PP.

Pero el presidente popular se cuidó de no cerrar la puerta a un acuerdo. Dureza y oposición a las pretensiones de Sánchez, pero puerta abierta si el PSOE está dispuesto a rebajar sus posiciones, algo que sí figura en los planes de los socialistas, como ha informado este diario. «El ultimátum ni nos vincula ni nos preocupa. Estamos a disposición de la Comisión Europea para proseguir las conversaciones. Todo lo que sea avanzar en la independencia del Poder Judicial, el PP lo firmará. Y todo lo que sea profundizar en la politización del Poder Judicial, el PP no lo suscribirá».

Así, a la espera de fijar una reunión pública, las puertas se abren para conceder una nueva oportunidad. En el Gobierno quieren otorgar este margen al acuerdo, porque creen que es posible y que el Partido Popular no puede mantener su posición de no renovar por mucho más tiempo. Pero tienen decidido que deben tomar una decisión, porque sus socios también presionan. Eso explica esta graduación de tiempos: dos semanas para negociar o PSOE y Sumar registrarán una iniciativa en el Congreso, porque la medida se hará a través de los partidos y no directamente el Gobierno. «Si el PSOE quiere un acuerdo, el camino correcto es avanzar en la independencia del Poder

Días. Sánchez dio ese plazo al PP el día 12 para renovar el Poder Judicial o quitará al CGPJ la potestad de nombrar jueces.

Judicial», recordó Núñez Feijóo. Los populares presionan con la baza de la independencia judicial, mientras que los socialistas lo hacen intentando abrir fisuras en el

PP, alentando una división interna

sobre este bloqueo del Poder Judicial. La portavoz del PSOE, Esther Peña, afirmó ayer que hay dirigentes del PP que están a favor de llegar a un acuerdo con los socialistas para renovar el Poder Judicial y, por tanto, habrá que ver cuál de las dos «almas» que a su juicio existen en el Partido Popular, es la que se impone.

«Lo que no tenemos tan claro es qué alma es la que triunfa dentro del PP, ese alma de dirigentes que quieren llegar a un acuerdo y cumplir la Constitución o la que defiende las palabras de la señora (Isabel Díaz) Ayuso», a la que sitúa en posiciones contrarias al pacto, expuso Esther Peña, portavoz del PSOE.

Además recordó que quedan menos de 15 días para que expire el plazo establecido por Pedro Sánchez y volvió a lanzar la advertencia: «Si el Partido Popular no se aviene a cumplir la Constitución y a devolver la normalidad que nunca debió perder el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno y el Parlamento, tomarán medidas».



El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ayer en Bruselas. PP

#### EL PSOE COMPARA AL JEFE DE GABINETE DE LA PRESIDENTA AYUSO CON UN MAFIOSO

En su pulso político contra la Comunidad de Madrid, el PSOE comparó ayer al jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso con un mafioso. «Miguel Ángel Rodríguez es el Luca Brasi de la presidenta contra los medios de comunicación», afirmó la portavoz del partido, Esther Peña,

en alusión al personaje ficticio creado por Mario Puzo en su novela 'El padrino'. Desde Ferraz volvieron a pedir la «dimisión inmediata» de la dirigente del PP, de su hombre de confianza y de «otro de sus palmeros», Alfonso Serrano, «su chico para todo». El argumento que esgrimen es instar a que
«este trío nada cómico,
pero sí bastante
pintoresco, se vaya a su
casa y allí se rían de
quien quieran», a lo que
agregan: «Lo que no
puede ser es que lo
hagan cobrando
copiosos sueldos
públicos mientras
Madrid es solamente una
plataforma para
desgastar al Gobierno de
España».

«Señora Ayuso, Madrid tiene muchos problemas, pero el

principal es usted: su falta de ética, la ausencia de rendición de cuentas y el manto de sospecha que rodea toda su gestión», continuó Peña. «Estamos seguros de que tarde o temprano la señora Ayuso se sentará delante de la Justicia para que esas 7.291 familias sepan que la Justicia en nuestro país sí funciona», agregó en alusión al número de fallecidos en residencias durante las primeras olas del Covid.

Los socialistas también ponen en foco en «el pisazo» en el que Ayuso vive con su pareja, Alberto García Amador, –a quien tildan de «delincuente confeso» por incurrir en un presunto fraude fiscal-, para concluir que a Comunidad de Madrid, es «el epicentro de la máquina del fango que alimenta con dinero de publicidad institucional a pseudomedios que crean y hacen crecer bulos y desinformación». / M. B.

## Sumar renuncia a su plan: será uno más en la alianza

Cede a la presión y abre una relación «en pie de igualdad» con los demás partidos

ÁLVARO CARVAJAL MADRID Las elecciones europeas han derrumbado definitivamente el plan de Yolanda Díaz de crear un partido paraguas para aglutinar a las distintas formaciones de izquierdas que se unieron a la coalición de Sumar en las elecciones generales de 2023. Su dimisión como coordinadora general de ese nuevo partido ha dado paso a una demolición controlada de ese proyecto y ha abierto ahora una refundación del espacio que situará a todas las fuerzas políticas implicadas «en pie igualdad». Es la primera vez que el partido de la vicepresidenta del Gobierno asume esa premisa. Es decir, Movimiento Sumar acepta que a partir de ahora es uno más del conjunto y que no podrá imponer las

próximas decisiones.

La asunción de esta nueva realidad se plasmará en los siguientes pasos que vendrán de ahora en adelante, lo que calmará la presión que estaban ejerciendo algunos de sus principales socios, como Izquierda Unida o Más Madrid, que reclama-

ban cambios drásticos en ese sentido. Así lo expresaba ayer el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en una entrevista en EL MUN-DO. «Se inicia una nueva etapa en la que cada organización habla por sí misma, nadie es más que nadie, aquí nadie es paraguas de nadie», sentenciaba.

La dirección de Sumar anunció ayer que en las próximas semanas convocará una mesa de coordinación de la coalición, donde se sienta la docena de partidos que se presentó junto a Díaz a la elecciones, para comenzar el debate sobre su futuro. En ese renovado foro de diálogo se quiere «empezar iniciando una cultura de cooperación, horizontal, democrática, transparente y en pie de igualdad de todas las organizaciones que componen a día de hoy Sumar», según explicó Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar y una de las cuatro personas que forman parte de la nueva coordinadora colegiada interina - gestora-que llena el vacío de poder dejado con la dimisión de Díaz.



Yolanda Díaz, el pasado viernes, en Pamplona. JESÚS DIGES / EFE

En una rueda de prensa junto al portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, la dirigente señaló que aún no hay una fecha concreta para reunirse pero que esa invitación a los partidos se dará una vez que todos hayan acabado sus procesos internos de reflexión y análisis sobre el resultado de

las elecciones europeas y sobre la situación política. Será antes de la vacaciones de verano, eso seguro.

Hernández evitó verbalizar si este movimiento es una renuncia a los postulados previos a las elecciones europeas, cuando Sumar se quería construir con una cuota del 70% para el espacio de Díaz y de sólo un 30% para los partidos. Sí dijo que es consecuencia del proceso interno de «reflexión y debate» que ha surgido.

«Lo que en esa mesa se tiene que debatir lo va a decidir la propia mesa», dijo la dirigente de Sumar sobre el contenido de la discusión, ahondando por varias veces en que se quiere empezar una «cultura de la cooperación» y «en pie de igualdad».

Otro cambio aparente que demuestra que se ha abierto una nueva etapa es el que tiene que ver con el próximo hito político para Sumar: la negociación de los Presupuestos del Estado. La Ejecutiva va a poner en marcha un «grupo de trabajo» con «todas las fuerzas políticas de la coalición» para elaborar una propuesta concreta que sirva de base para negociar con el PSOE las cuentas de

#### Díaz planteó un partido en el que tendría un 70% y sus socios el 30%

2025. Sí se sabe ya que incluirá hacer permanente los impuestos especiales a las energéticas y la banca, así como una nueva prestación universal por hijo a cargo (200 euros).

Mientras se engrasan las relaciones con los partidos, la dirección de Sumar constató de una manera formal que Yolanda Díaz liderará el espacio desde el Gobierno. La Ejecutiva le «ha encargado» que «siga liderando la acción institucional» y el «impulso político» desde su puesto.



## 19 JUNIO

a las 10:00 horas

### Agenda

Intervención de **Carlos Mazón**, presidente de la Generalitat Valencia y diálogo posterior con **Joaquín Manso**, director de El Mundo.

#### Mesa redonda:

- Mª José Catalá, alcaldesa de Valencia
- Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón

Modera: Noa de la Torre, EL MUNDO

Síguelo en directo en **elmundo.es** 



## **ESPAÑA**

## Tensión por la amnistía en Fiscalía

El 'generalato' debate sobre la malversación en el 1-O tras el choque con García Ortiz

#### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

La Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano doctrinal de la carrera fiscal, debate hoy sobre el encaje del delito de malversación de caudales públicos en la Ley de Amnistía. Se prevé que haya división, y también tensión, durante la cita que arrancará a las 9:30 horas.

Los fiscales de Sala Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza defienden que el desvíos de fondos públicos durante el desafío independentista del año 2017 no queda cubierto con la redacción final de la amnistía mientras el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entiende que sí y, por esta razón, les ha ordenado informar a favor de borrar los delitos del ex presidente catalán Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Oriol Jungueras, entre otros. Los fiscales del Alto Tribunal han adelantado, además, que si el fiscal general continúa delante con su pretensión de imponer un informe favorable a la amnistía ninguno de estos cuatro fiscales firmará el mismo.

La Junta de Fiscales de Sala está compuesta por los fiscales de la máxima categoría del Ministerio Público y está considerada como el 'generalato' de la carrera fiscal. Aún así, tras la invocación del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, su dictamen es preceptivo pero no



El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado viernes en un acto en Mariñán (La Coruña). E. PRESS

vinculante. En los últimos años, este órgano ha vivido un vuelco ideológico debido a la escorada política de nombramientos llevada a cabo por la ex ministra y ex fiscal general Dolores Delgado y el propio García Ortiz. En la actualidad, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenece Delgado y de la que fue portavoz y presidente García Ortiz, cuenta con una representación inédita en la misma, pese a que de for-

ma paralela históricos asociados se han dado de baja de este colectivo por la falta de crítica con las respectivas actuaciones de ambos fiscales generales. En la actualidad la UPF está compuesta por unos 240-250 fiscales de los 2.700 que aproximadamente componen la Carrera Fiscal. Sin embargo, 18 de los 38 fiscales de Sala (en realidad, 37 ya que el Tribunal Supremo ha anulado ya el ascenso de Delgado como fiscal de Sala, aunque la sentencia aún no se haya ejecutado) son miembros de la UPF. Esto amplía las posibilidades de que García Ortiz obtenga hoy el plácet de la Junta sobre su tesis jurídica respecto de la malversación en el 1-0.

Estos nombramientos, donde no siempre ha primado el mérito y la capacidad de los promovidos a fiscales de Sala sino más bien las afinidades ideológicas y personales de Delgado y García Ortiz, ha propiciado que la Junta se haya polarizado (nunca en la historia de la Fiscalía el Tribunal Supremo había anulado cuatro nombramientos efectuados por fiscales

#### Un total de 18 de los 38 fiscales de Sala son de la progresista UPF

generales como ha sucedido en los últimos dos años) y, en palabras de algunos fiscales, «politizado».

Las tensiones en el seno del Ministerio Fiscal son en la actualidad enormes. A su vez, la figura del fiscal general se encuentra muy debilitada. Lo califican como un «peón del Gobierno». Además, como marejada de fondo, todo los fiscales saben que su jefe se encuentra al borde la imputación, un hecho que preocupa, y mucho, dentro de la institución.



## **ESPAÑA**

## El Constitucional se prepara para anular la prevaricación del 'caso ERE'

Los magistrados deliberan hoy sobre la demanda de amparo de la ex ministra Álvarez

ÁNGELA MARTIALAY MADRID El Pleno del Tribunal Constitucional delibera hoy sobre la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán donde se propone amparar a la ex ministra Magdalena Ál-

parar a la ex ministra Magdalena Álvarez, condenada por prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía. Es probable que la corte de garantías, de marcada sensibilidad progresista, apruebe el proyecto de sentencia de Montalbán, según informan fuentes jurídicas.

La ex ministra de José Luis Rodríguez Zapatero fue condenada a un delito de prevaricación continuado al haber intervenido en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos del Gobierno andaluz de los años 2002, 2003 y 2004 y modificaciones presupuestarias de octubre de 2002. En este caso, el proyecto de sentencia propone estimar la demanda de amparo de la ex consejera de la Junta de Andalucía. En concreto, considera que la justicia ha vulnerado el derecho fundamental de Magdalena Álvarez a la legalidad penal, recogido en el artículo 25.1 de la Constitución.

La Audiencia Provincial de Sevilla, primero, y el Tribunal Supremo, después, condenó a Álvarez por dictar resoluciones arbitrarias al incluir en el anteproyecto de presupuestos un criterio de presupuestación ilegal para los ERE fraudulentos, en concreto, el uso de transferencias de financiación para el pago de subvenciones excepcionales.

En su demanda de amparo, la ex ministra socialista de Fomento argumentó que el Alto Tribunal incurrió en una «interpretación extravagante e imprevisible» del concepto de resolución o asunto administrativo al condenarla por un delito previsto en el artículo 404 del Código Penal ya que los anteproyectos y proyectos de leyes son actos prelegislativos, cuya aprobación depende de la voluntad del Parlamento.

El Constitucional sostiene las ac-



El ex ministra de Fomento y ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Magdalena Álvarez. POOL

#### LEY DE ARAGÓN

ADMISIÓN. El Tribunal
Constitucional ha
suspendido la aplicación de
la ley por la que se derogó
la ley de memoria
democrática de Aragón al
admitir a trámite el recurso
presentado contra la
misma por el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez.

DERECHOS. El Pleno ha acordado estudiar el recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que considera que la ley podría vulnerar los derechos de las víctimas del franquismo. tuaciones realizadas cuando el Gobierno ejerce la iniciativa legislativa no pueden considerarse en modo alguno una actuación administrativa. En concreto, el proyecto de sentencia de Montalbán defiende que la elaboración de un anteproyecto o proyecto de ley no es una actividad administrativa.

Además, el texto considera que el control jurisdiccional del proceso de elaboración de las leyes ha de limitarse sólo al vicio de forma y únicamente en los casos en los casos en los que la infracción cometida haya podido afectar a la voluntad del Parlamento. Para la vicepresidenta del TC, la prerrogativa del poder ejecutivo de presentar proyectos de ley es un acto político que se incardina dentro de las funciones de gobierno y que goza de una naturaleza jurídica diferente de aquellos que adop-

ta un Gobierno en el ejercicio de sus funciones administrativas.

La ponencia plantea que se retrotraigan las actuaciones hasta el tribunal sentenciador para que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte una nueva sentencia respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, es decir, dictando la absolución de Álvarez. El fallo que adopte la corte de garantías allanará el camino al resto de condenados por el delito de prevaricación en el caso ERE, entre ellos al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.

Por otro lado, el Pleno desestimó ayer por unanimidad el recurso de amparo presentado por el ex consejero de la Junta de Andalucía José Antonio Viera Chacón, condenado por el delito de prevaricación en concurso medial con malversación esta causa de corrupción, por «genérico».

#### El juez contesta a Begoña Gómez que su investigación tiene varias vías

#### GEMA PEÑALOSA MANUEL MARRACO MADRID

El juez que investiga a Begoña Gómez ha respondido a la esposa del presidente del Gobierno que la causa abierta contra ella tiene varias vías y que el hecho de que la Fiscalía Europea haya asumido una no implica que su juzgado no siga adelante.

El abogado de Gómez, el ex ministro Antonio Camacho, pidió al juez que le aclarara qué hechos investigaba una vez que la Fiscalía Europea se había hecho cargo de los contratos afectados por fondos europeos. Según el letrado, eso era lo único que la Audiencia de Madrid había aceptado que se investigara.

El magistrado considera que no es así. «Es una interpretación subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad». Resalta que del auto de la Audiencia no se desprende que no pueda seguir investigando otros hechos. Por ejemplo, lo relacionado con una posible intervención de Gómez en el rescate de Globalia. El tribunal estudió tres bloques de la denuncia, y el organismo europeo solo ha reclamado uno de ellos, sin que eso afecte a los otros «dos bloques». Uno de ellos es el de las relaciones de Gómez con Globalia.

A eso se suma, recuerda el juez, que la Audiencia Provincial solo examinó un momento inicial de la investigación y que tras el recurso fracasado de la Fiscalía para cerrarla se han incorporado más elementos. En particular, los aportados por testigos y el informe de la Guardia Civil. En ese informe se hace referencia a la sociedad Transforma TSC, con la que según las acusaciones Begoña Gómez pudo beneficiarse de fondos pagados por la Universidad Complutense.

## Economía circular o cómo nuestros molinos nunca dejan de dar vueltas.

Impulsamos la economía circular con Gira Wind. Una empresa dedicada al desmantelamiento, reacondicionamiento y reciclaje intergral de parques eólicos.



naturgy.com



#### LA EDUCACIÓN

## «Alumnos preguntan por qué el Rey, si es el jefe del Estado, no quita a Sánchez»

Murcia lanza la primera asignatura en España de Constitución; los primeros profesores ven muchas «lagunas» entre los jóvenes

Toñuca García-Minguillán lleva 32 años dando clase de Geografía e Historia, los 28 últimos en el colegio San Buenaventura Capuchinos de Murcia. Esta docente veterana, acostumbrada a tratar con adoles centes, ha preparado a los ganadores de las últimas ediciones de la Olimpiada Constitucio-

nal organizada por la Universidad de Murcia, el único concurso que se celebra en España en el que alumnos de 4º de la ESO compiten en conocimientos sobre las Cortes Generales, la Corona, el Poder Judicial o la organización territorial del Estado. Toñuca ha visto que los críos, si no reciben

refuerzos de formación sobre la «ley más importante del ordenamiento jurídico», tienen algunas concepciones equivocadas sobre el funcionamiento del Estado de Derecho.

«Hayalumnosque me han preguntado por qué el Rey ha tenido que refrendar la Ley de Amnistía, o por qué no retira las leyes que no le gustan, o por qué, si es el jefe del Estado, no quita a Pedro Sánchez. Es más necesario que nunca que los estudiantes conozcan estos contenidos», dice esta profesora, que respondió a esos chicos que «el Rey es el jefe del Estado y reina, pero no gobierna, no ostenta el poder ejecu-

tivo ni el legislativo ni el judicial y su función es representativa».

Toñuca es una de las profesoras que muy probablemente impartirá a partir del próximo curso la asignatura de Constitución y Unión Europea, la primera materia que se implanta en España centrada exclusivamente en el estudio del Estado de Derecho español y de las instituciones comunitarias. Regiones como Madrid ya han reforzado en la parte autonómica del currículo estos contenidos, que suelen quedar relegados para el final del curso y pocas veces da tiempo a abordar en profundidad. Pero Murcia es la primera autonomía que tiene una asignatura concreta de la Carta Magna y no recurre a la transversalidad.



OLGA R. SANMARTÍN MURGIA

Constitución tendrá dos horas semanales en 3º de la ESO (14-15 años) y será optativa para los alumnos. La Consejería de Educación ha reunido hace unos días a casi dos centenares de jefes de departamento para darles las primeras indicaciones de un proyecto que el PP también quie-

re extender al resto de las comunidades autónomas en donde gobierna. No en vano, el mes pasado este partido registró una proposición no de ley en el Congreso para pedirle al Gobierno que la Constitución tenga una asignatura propia en colegios e institutos para hacer frente a las «formaciones que proliferan en la política española que ponen en duda el espíritu de la Transición, la forma política del Estado y el Estado mismo».

«Los chicos de ahora están muy despegados del mundo político. Conozco a varios que no sabían que el día 9 se celebraban las elecciones europeas. Estando la política en la 
situación en la que está, conocer los 
principios constitucionales sería ideal 
para que no se produzca un deterioro institucional», señala José Moya, 
profesor de Historia del colegio Nuestra Señora de las Maravillas de San 
Vicente de Paúl, en el municipio murciano de Cehegín, y otro de los docentes que estaría encantado de impartir la nueva asignatura.



Moya, González, Marín, Luján, García-Minguillán y Brocal, en la Universidad de Murcia. AFR



Con sus alumnos ganadores de la Olimpiada y la Carta Magna. AFR



Explica que actualmente, en la ESO apenas se dedican «seis sesiones» al estudio de las distintas constituciones españolas, dentro de la asignatura de Historia. «Son casi dos semanas y no es suficiente. Debería dedicarse un curso escolar», recalca.

Es lo mismo que opinan María José González, profesora de Historia del colegio Santa María Micaela de Cartagena, que dice que los «alumnos tienen conocimientos muy ligeros», y Leopoldo Brocal, docente del colegio FEC Santa Joaquina de Vedruna de Murcia, que entra en el detalle: «Ahora mismo el ordenamiento jurídico está muy disperso en el currículo y se da muy poco la Constitución. Está en la asignatura de Valores Cívicos y Éticos y en la asignatura de Historia. Con la Lomloe, el constitucionalismo español se ha repartido: el siglo XIX se da en 3º de la ESO y en 4º se estudian las constituciones de 1931 y 1978. Todo queda a caballo entre dos cursos y no se ve de forma global. No vemos más de seis sesiones de clase. La Lomloe no ha mejorado la situación de la Lomce».

Brocal cuenta que, cada 6 de diciembre, su colegio celebra el Día de la Constitución en todos los cursos de la ESO. Los alumnos seleccionan los artículos de la Carta Magna que más tienen que ver con su entorno cotidiano y se graban recitándolos en vídeo. El hilo conductor es la Casa Real. «El año pasado el tema fue el juramento de la Constitución por la Princesa Leonor al cumplir su ma-

## **ESPAÑA**



yoría de edad», cuenta. «Con el estudio de la Monarquía ocurre lo mismo que con la Constitución: no se le dedica tiempo suficiente».

Este entusiasma de la formación constitucional defiende que la nueva asignatura «puede contribuir a sentar las bases para que los jóvenes conozcan de forma global el funcionamiento de la democracia y de los valores cívicos y entiendan mejor el camino que se ha realizado en España para llegar al Estado de Derecho que tenemos».

Cree que los chicos de ahora «andan muy perdidos y se dejan llevar por las redes sociales y por informaciones en medios no fiables». «Todos han nacido en democracia y no saben lo que costó conseguirla. Y van a ser los que ocupen los puestos políticos en el futuro», avisa.

«Los estudiantes terminan el Bachillerato sin saber cuáles son sus derechos internacionales», alerta también el catedrático de Derecho José Luján, rector de la Universidad de Murcia, donde nació hace cuatro años la Olimpiada Constitucional y que acaba de crear una cátedra en Educación Constitucional que dará soporte universitario a la nueva asignatura.

El Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana indica que los alumnos españoles de 14 años saben mucho de medio ambiente y feminismo, pero poco de cómo funciona el sistema democrático, en comparación con los otros 22 países analizados por la Asociación InternacioProfesores de Historia de Murcia ensayan una clase de Constitución con sus alumnos de la Olimpiada. ABEL F. ROS / ARABA PRESS

nal para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Sólo el 34% de los adolescentes españoles recibe formación sobre cómo se aprueban y cambian las leyes frente al 53% de la media de países. Únicamente el 46% conoce cómo se protegen los derechos de los ciudadanos (la media es el 58%). Y apenas el 15% sabe cómo se constituye una candidatura electoral, el porcentaje más bajo de todos los territorios junto a los Países Bajos.

«Hay unas lagunas claras. En España el tema no se ha sabido enfocar con la educación constitucional, que se explica poco y por profesores de Historia que no tienen formación específica y con libros de texto que no han sido supervisados por juristas», señala Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional en la Unedy el padre intelectual de la nueva asignatura, que nació en noviembre del año pasado en un seminario que organizó su grupo universitario de investigación junto a la Fundación Konrad Adenauer al que acudieron altos cargos autonómicos de Educación de diferentes partidos políticos. A la representante de Murcia le gustó la idea y se la transmitió al consejero, Víctor Marín, que ya había apoyado la Olimpiada Constitucional.

bien porque se ha mezclado la ética

Marín, que además es profesor de Geografía e Historia, recalca que la nueva asignatura permitirá a los alumnos estudiar «hechos y conceptos objetivos para abordar la realidad basados en el conocimiento, de forma rigurosa y desde una vertiente estrictamente académica». Es la principal diferencia, sostiene, frente a la asignatura de la Lomloe de Valores Cívicos y Éticos que, en su opinión, «está basada en la ideología».

Vidal Prado recuerda que la «controversia» ha acompañado a Valores Cívicos y Éticos porque «entra en el terreno de las convicciones personales», «al igual que lo hizo» aquella Educación para la Ciudadanía aprobada en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Cuenta que países como Italia, Portugal, Francia, Reino Unido o Suecia

#### «Nacieron en democracia y no saben lo que costó conseguirla»

#### «Conocer estos principios evitaría un deterioro institucional»

#### «Se subrayan las identidades particulares y no lo que nos une»

tienen sistemas educativos que, «de modo pacífico», se dedican a formar a los alumnos en sus distintos ordenamientos jurídicos, mientras que «España nunca ha dedicado una asignatura». El modelo en el que se ha inspirado Vidal Prado es Alemania, donde en los años 70, en plena crisis identitaria nacional por la derrota de la II Guerra Mundial, los profesores consensuar unos elementos comunes en la enseñanza de estos contenidos que desde entonces se han mantenido. En torno a la asignatura alemana de Politiks «nunca ha habido polémica», defiende, porque «sólo se enseña lo más objetivo», mientras que todo lo relativo a las creencias se imparte fuera del colegio. Los länder encargan esta enseñanza a las instituciones sociales, como la Iglesia, las fundaciones vinculadas a los partidos, los sindicatos o las ONG y cada familia escoge lo más cercano a sus valores, pero fuera del horario escolar.

«En España se subrayan las identidades particulares y, en vez de hablar de lo común y de lo que nos une, que es la Constitución Española, se recalcan las diferencias y aquello que nos divide», señala, convencido de que «a los alumnos hay que darles las herramientas para que se formen su propia opinión y por eso los contenidos tienen que ser objetivos». «Si no, no podrán dilucidar lo verdadero de lo falso, comprarán mercancía averiada y serán caldo de cultivo para los mensajes populistas».

## **ESPAÑA**

## Pradales, la única palanca de Andoni Ortuzar para la «remontada» del PNV

Los nacionalistas necesitan aire político mientras Urkullu se aleja de Sabin Etxea

#### JOSEAN IZARRA GERNIKA

«El problema del PNV es que no tienen ni idea de por qué les han dejado de votar», advertía ayer a escasos cinco metros del árbol de Gernika uno de los portavoces de la oposición al PNV en Vizcaya. La concatenación de cuatro malos resultados en las urnas persigue como un maleficio al partido de Andoni Ortuzar (Abanto y Zierbena, 1962) cuando el lehendakari Urkullu –el mayor capital institucional del PNV- gestiona su decepción con sus dirigentes y su sucesor Imanol Pradales guarda bajo siete llaves los nombres de sus consejeros. Un relevo que Ortuzar pretende convertir en el bálsamo de Fierabrás de los males que agrietan su partido para empezar cuanto antes una «remontada» ante el empuje de EH Bildu.

Urkullu regresó ayer a la Casa de Juntas de Gernika para aceptar el regalo de un retoño del roble de Gernika aunque, entre sonrisas, llegó a reconocer que no sabría dónde colocarlo porque no le cabe en el piso en el que vive con su mujer en Durango (Vizcaya). El adiós del dirigente nacionalista que recuperó para el PNV el Gobierno vasco en 2012 multiplica las dudas sobre por qué Ortuzar aceleró su jubilación política y aumenta la responsabilidad asumida por Imanol Pradales que el próximo jueves será elegido lehendakari con los votos nacionalistas v del PSOE vasco.

Un pacto de gobierno que ayer fue refrendado «por unanimidad» –Urkullu no acudió a la cita– por el centenar de cargos institucionales, orgánicos y afiliados de la Asamblea General convocados para dar el visto bueno a un documento de 11 páginas pero donde se obvió cualquier debate sobre el diagnóstico electoral y las propuestas para salir del círculo vicioso que bloquea al PNV.

Sin prácticamente dar explicaciones ni a sus militantes ni a la sociedad vasca tras el varapalo, Ortuzar prepara una «reflexión interna» entre bambalinas y pretende dar el salto del PNV «analógico al digital» con cambios en la organización interna pese a no haber cumplido los objetivos marcados en su última ponencia organizativa aprobada en 2007.

«Hemos salvado los muebles pero el declive es evidente», reconoce
un ex cargo institucional del PNV
atento a cada movimiento de la disciplinada dirección encabezada por
Ortuzar. «El electorado nos ha dado
un toque», asumía ayer Aitor Esteban, portavoz en el Congreso y marido de Itxaso Atutxa, la presidenta
nacionalista en Vizcaya que surge como una de las candidatas al posible
relevo de Ortuzar en función de a
dónde lleva la «reflexión» que se ac-



El 'lehendakari' Urkullu, ayer, en la Casa de Juntas de Gernika delante del roble en el que se juraban los fueros. L. M./ A PRESS

#### Urkullu ni acude al cónclave del PNV que ratifica el pacto con el PSOE

#### Ortuzar quiere ahora liderar el cambio a un partido «digital»

tivará en la sede de Sabin Etxea. Esteban, en la radiotelevisión vasca, llegó a implorar un periodo sin elecciones de «seis o siete meses» para abordar cambios internos de calado con los que frenar una pérdida de votos que pone el peligro el hasta hora incuestionable liderazgo institucional, económico y social del PNV.

«Hoy hemos ganado por primera vez en mi pueblo», se felicitaba la noche electoral desde Pamplona Arnaldo Otegi. La victoria de EH Bildu en Elgoibar –el pueblo de Otegi donde nunca ganaba la izquierda abertzale en las urnas– ejemplifica los dos estados de ánimo antagónicos con los que los partidos nacionalistas arrancan la legislatura vasca. Bildu, sin presión alguna, genera curiosidad y ha decidido rentabilizarla al empujar a Pello Otxandiano para que el jueves se enfrente dialécticamente a Pradales.

En la otra acera del nacionalismo vasco, la evolución del PNV «analógico al digital» utilizada por Ortuzar como solución tras las europeas ha alimentado las chanzas entre sus oponentes políticos. Con la reciente designación del ex parlamentario lñigo Iturrate como director general del Palacio Euskalduna y la incorporación de Garazi Ortuzar –la hija del presidente–en la estructura de Iberdrola, el concepto «digital» se ha tergiversado para incidir en el «amiguismo» que el propio PNV detectó

en 2022 como su talón de Aquiles. Pero, además, Ortuzar no ha lo-

grado explicar hasta ahora por qué las propuestas de modernización interna recogidas en la última ponencia organizativa aprobada en 2007 no se han llevado a cabo. El documento aprobado hace casi 17 años planteaba la creación de una «televisión corporativa» o telebatzoki que tenía como objetivo «multiplicar las posibilidades de comunicar directamente con los batzokis (sedes locales del PNV) de una forma sencilla, rápida y asequible, incluso para aquellas personas que no tengan conocimientos informáticos». La preocupación por el envejecimiento de sus militantes y la prácticamente nula actividad interna volvió a aflorar en 2022 durante el proceso de reflexión denominado Entzunez eraiki (Construir escuchando, en euskera) que también incluía entre sus diez compromisos «activar la vida interna» aunque ya sin plantear televisiones «corporativas» que vayan más allá del control político de EiTB, la radiotelevisión pública vasca. «El mensaje de nuestra militancia ha sido claro: la comunicación interna debe ser más ágil y útil, debemos cuidar más a las personas, especialmente a quienes desarrollan su actividad en condiciones más difíciles», incluyó el PNV en diciembre de

> 2022 en el documento que debía servir de revulsivo ante la influencia política que ya exhibía EH Bildu.

El nuevo gobierno vasco le facilitará a Ortuzar el periodo para la «reflexión» que necesita para fijar una estrategia antes de convocar la Asamblea General prevista para finales de diciembre. «Andoni se está dejando querer pero quiere seguir», advierte un ex colaborador. El presidente del PNV asegura, entrevista tras entrevista, que no está en su mano decidir si sigue o no porque estatutariamente la propuesta surge «desde las bases». Pero, estatutos al margen, su continuidad está en sus manos y solo tiene como hándicap la contradicción que supondría alargar cuatro años más su presidencia después de descartar a Urkullu para renovar las candidaturas institucionales.

Relevos que EH Bildu ha gestionado con más eficacia después de que Arnaldo Otegi decidiera que él seguirá al frente de la coalición abertzale mientras su candidato a lehendakari Pello Otxandiano ejercerá durante cuatro años de jefe de la oposición con una guardia de corps de 26 parlamentarios y una docena de asesores. Si, como parece, Ortuzar se la juega con la única baza de Pradales como única baza, también Eneko Andueza (PSE-EE) puede consolidar el incremento en

voto que los socialistas han experimentado en los dos últimos años.

Porque Andueza –reforzado con los resultados electorales- ha decidido quedarse fuera del Gobierno de Pradales para evitar el 'abrazo del oso' nacionalista. «Yo decidiré los consejeros socialistas», ha llegado a afirmar mientras justificaba su decisión de su no ser el vicelehendakari de Pradales. De momento, el líder del PSOE vasco tiene atados cuatro departamentos (uno más que en la pasada legislatura) con lo que incrementa la red de cargos de confianza y asesores en esas áreas que aumentarán su capacidad de gasto en un presupuesto anual que llegará a los 12.000 millones de euros en 2025. Centrado en la «coordinación» del poder institucional socialista en ayuntamientos, diputaciones y en el Ejecutivo vasco, Andueza analiza sin disimulo cómo ganar poder en los municipios vascos a costa del PNV, su socio con fecha de caducidad en 2027.

#### **CRONICA**



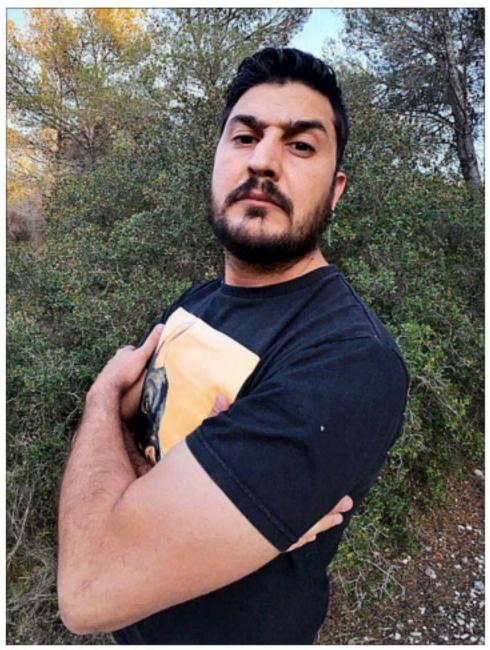

A la izquierda, Jorge Alonso, conocido en las redes sociales como 'Guarda Smith'. Junto a él, el militar David Cifuentes, que se declara vegano. CEDIDAS

## El vegano y el cazador que dan de beber a la fauna cinegética

#### JAIME LÁZARO

La propuesta partió de un anunció que hizo en redes sociales Jorge Alonso, más conocido en el mundo de la caza como el Guarda Smith: «Te invito a comer, vegano». El influencer cinegético ofrecía 100 euros a «esos que se denominan amantes de los animales», a cambio de pasar un día con él en el campo, en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), conociendo la labor que hacen los cazadores en los cotos durante los meses de sequía y falta de alimento. Como contrapartida, Alonso, quien trabaja como guarda forestal desde hace 23 años, probaría la comida vegana. Todo ello compartido en sus perfiles de Facebook y YouTube, para que quedara constancia.

El primero en contactar fue un vegano, aunque inmediatamente lo descartó cuando hizo varias referencias a asesinar cazadores. Otra candidata que se interesó fue una animalista de Denia (Alicante), pero estaba un poco lejos y lesionada. Y los demás, la mayoría, eran cazadores. «Me contactaron unos 100, incluso para venir», explica el Guarda Smith.

Después de descartar a varios candidatos, el seleccionado fue David Cifuentes, cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de 37 años. Pertenecía, además, a una familia de cazadores. Se define como activista por los derechos animales

#### UN EXPERIMENTO DE TOLERANCIA CON COMIDA EN UN VEGANO

Cómo la propuesta/provocación del 'influencer' cinegético 'Guarda Smith' fue aceptada por un activista vegano por los derechos animales... Y juntos se fueron a dar 56.000 litros de agua y alimento a animales que en un futuro serán cazados. El experimento entre antagonistas terminó más que bien, a mesa y mantel



El Guarda Smith' bombeando agua desde su coche. CEDIDA

desde que hace más de una década. Mientras se comía una pizza «llena de carne» empezó a ver un documental sobre el funcionamiento de una granja de pollos. Recuerda que en ese momento pensó: «Si alguien viniese a este planeta y nos hiciese a nosotros lo que le hacemos a los animales, los odiaría, pensaría que son lo peor. Decidí no ser parte de ello».

Cazador y animalista hablan con Crónica en plena sobremesa, en el restaurante El Sol Veggie, de Logroño, único vegano de la ciudad. El ambiente es distendido, desde la discrepancia. De primero, unos fingers de queso de leche de coco. Siguieron con una lasaña de carne que no era carne y un tercer plato que era un durum de pollo (de imitación) y después una hamburgue-

#### RELAJADOS PARA DIALOGAR

Al Guarda Smith casi le «da un infarto con el beicon». Asegura que sabía a plastilina. Aun así lo recomienda. «El sitio es extraordinario, quizás es la falta de costumbre. Pero tienen muy buen cocinero, he comido en restaurantes omnívoros mucho peor. Lo que es un delito es llamar hamburguesa a eso», dice antes de soltar una sonora carcajada.

La jornada había comenzado temprano en el monte. El trabajo de Jorge es duro, cada día se encarga de cuidar diferentes cotos en La Rioja y Navarra. Le muestra a David en qué consiste ser guarda forestal, cuáles son sus funciones y cómo los cazadores se encargan durante los duros meses de verano de aportar alimento y agua a los animales. «Hoy hemos ido más relajados para poder hablar y grabar, normalmente trabajo de siete de la mañana a siete de la tarde y casi ni paro para comer. Hemos hecho una buena labor juntos. Reparto unos 56.000 litros de agua de los que se benefician todos los animales, no sólo los cinegéticos». David está de acuerdo, pero además de reconocer esta labor señala que «los cazadores pagan esa comida y bebida, pero no lo hacen de una manera altruista, si no que los alimentan para luego poder cazarlos».

Ambos remarcan que están aquí a título personal, no hablan en nombre del mundo de la caza ni de los animalistas. «No me tiene que convencer de nada, lo único que pido es que me dejen comer lo que quiera. Para mí es una cuestión de libertad. Que se prohiba la caza o las corridas de toros me parece una expresión de falta de libertad. Todo lo que sea prohibir no me gusta. Quiero que David sea libre de tener esa opción y pido el mismo respeto para mí».

«Entiendo sus razones pero no las comparto —tercia David—, creo que llegar al punto intermedio es imposible: la libertad de una persona termina cuando dañas a un animal, en una plaza de toros, en una granja o en una cacería. Desde mi punto de vida somos movimientos obligados a no entendernos, pero tenemos que hacerlo de una manera tranquila y pacífica. Cuando termine el día nos vamos a ir con las mismas ideas con las que veníamos. Jorge va a seguir luchando por su afición y su pan. Y yo seguiré luchando para que el maltrato animal termine».

Coinciden ambos en que «el hombre ha trastocado la naturaleza de una manera descomunal: carreteras, casas, pantanos... Hemos modificado la naturaleza». Y eso es complicado de revertir.

#### LA CONVERSIÓN NO ES EL OBJETIVO

Al final la intención de este experimento no era convertir al otro. Ni al vegano en cazador, ni al cazador en vegano. Pero sí acercar ambos mundos, tratar de comprender al otro. Alonso llama a la reflexión y se muestra conciliador: «Tenemos que bajar el tono y la violencia, sobre todo en redes sociales. Psicópata, asesino, maltratador, violador... Son algunas de las cosas que más suelen decirnos. Y los animalistas reciben mensajes como "ojalá te cruces delante de mi cañón" o "te pienso pegar un tiro". La gran mayoría de la gente no te diría esas cosas a la cara, se amparan en el anonimato. Una de las conclusiones positivas que me llevo de este encuentro es que hemos logrado hablar sin insultos ni amenazas».

El cabo Cifuentes apoya a su antagonista desde la discrepancia. «Me uno a las palabras de Jorge. El ser humano es capaz de lo mejor y lo peor. Les pediría se pusieran por un momento en el lugar del animal que van matar o en el del toro al que le van a poner las banderillas. Que hagan ese pequeño ejercicio y si creen que es justo, que lo sigan haciendo. Si no, que cambien su forma de tratar a los animales». Asegura el Guarda Smith que si va a Zaragoza avisará a David para tomar algo. «No pasa nada por tener ideas opuestas y dialogar». Todo indica que el experimento funcionó.

#### **OTRAS VOCES**

INTERESANTÍSIMA y esclarecedora la encuesta que este diario publicó el domingo. Con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, abundan los análisis, reportajes y especiales sobre el Rey, en general con un exceso de loa que poco ayuda a la institución. Una cosa, de justicia, es reconocer que el balance de estos primeros 10 años de reinado tiene muchas más luces que sombras—y quien no lo haga probablemente es que prefiera ver la realidad con anteojos sectarios—y otra, agitar el botafumeiro hasta la caricatura. Pero el sondeo pone las cosas en su sitio. Y no pueden cruzarse de brazos en Zarzuela ni extasiarse en la autocomplacencia.

Sorprende a quien firma estas líneas que no sea tan grande la brecha entre quienes respaldan la Monarquía como forma política del Estado y los que abrazarían hoy la República. Ya ese dato debe servir de acicate al Rey y a todo su equipo para trabajar más y mejor. Pero lo que no puede sorprender nada a cualquiera que considere la institución un activo esencial para este país es que para la mayoría de los ciudadanos los pasos dados en regeneración y modernización sean insuficientes.



#### Un Rey de aprobado no es suficiente

La gran explicación, probablemente, se encuentre en el origen mismo de casi todos los males, en el elefante en la habitación. Y es que Don Felipe, que asumió en 2014 una Monarquía que su padre había dejado para el desguace, ha ejecutado, sí, valientes y firmes decisiones, pero pierden jirones de credibili-

dad y no terminan de calar entre amplísimos sectores cuando se las pasa por el arco del triunfo un Don Juan Carlos que, no se olvide, sigue siendo miembro de la familia real. Pretender que se visualice rectitud, moderación o compostura en la institución mientras cada dos por tres se planta el Emérito en las regatas en jets privados de 200.000 euros por vuelo, y tantos otros ejemplos por el estilo, se antoja de verdad difícil.

Y no tienen sólo el Rey y su Casa la culpa de que la encuesta refleje que queda mucho por hacer para que la Corona recupere el brío de antaño. La clase política, en uno y otro lado del arco, no deja de zancadillear al jefe del Estado, mermando su influencia y desdibujando su imagen. Ahí está el ladino Pedro Sánchez, ninguneando al máximo, entre otras cosas, el papel del Monarca en la acción exterior, cuando precisamente el grueso de los españoles si algo destaca es lo bien que representa Don Felipe a España cuando le dejan pasearse por ahí fuera –bien poco este lustro—. No sabe nada el inquilino de Moncloa. Claro que el presidente se cree con derecho a cobrarse eternamente que le sacara al Rey las castañas del fuego cuando su error de principiante como Monarca y la deslealtad de Rajoy –que lo del PP con la Corona, telita— en la famosa investidura fallida pusieron al jefe del Estado a los pies de los caballos.

Felicitaciones a Felipe VI por estos 10 años, sí; que hay mucho por hacer desde la primera magistratura de la nación para mejorar las notas, también.



#### La Marianne negra y la presión del futbolista

KYLIAN Mbappé habló y en un buen discurso imaginó a una Marianne mulata guiando al pueblo para detener a Marine Le Pen. Quiere el nuevo fichaje galáctico de Florentino que los jóvenes, que son la nueva Cour des Miracles, la corte de los milagros que se refiere a los barrios marginales de París que acogieron a la emigración pobre del mundo rural, vayan a votar para evitar la victoria de la extrema derecha en las legislativas.

Cada vez que un futbolista habla, el mundo responde. Algunos con un «ya era hora», exigiendo más compromiso y coraje y otros, con un «este tipo quién se ha creído que es». Todos con asombro.

El deporte no puede separarse de la política, porque nunca lo ha hecho. Los dos últimos mundiales se han celebrado en dos países ejemplares como Rusia y Qatar, mientras que la Supercopa española se juega en Arabia, porque, como bien dijo en su momento Luis Rubiales, esta decisión iba a ayudar a «contribuir a la igualdad de las mujeres».

A los futbolistas se les pide que no hablen, sobre todo, en sus clubes. La gran mayoría son chicos que apenas se han formado y que se han dedicado desde niños en cuerpo y alma a entrenar y competir sin ningún otro interés vital. Que sean figuras públicas no les obliga a tener «tu maldita opinión de mierda» sobre el conflicto en Gaza, la crisis climática o la guerra comercial con China. Pero cuidado con tenerla, que en este país se llamó filoetarras a los grandes jugadores vascos de los 80 por los fracasos de la Selección y cada vez que Borja Iglesias escribe un tuit se desenfundan las pistolas del cabreo nacional.

¿Se acuerdan de Oleguer Presas, de Gerard Piqué o de Salva Ballesta? *Indepe, tibio* o *facha* fue lo más suave que escucharon por tener ideas políticas.

Las opiniones de un futbolista no tienen más valor que las de cualquiera, no confundir con trascendencia. Sin embargo, son una señal de que una sociedad está viva.

Cierto que Mbappé tampoco es Muhammad Ali y que otros futbolistas fueron mucho más lejos en circunstancias más adversas, pero lo que ha hecho es notable.

Mencionemos a algunos de los más bravos. Carrascosa, brillante defensa de Huracán que renunció a la capitanía y a la posibilidad de levantar una Copa del Mundo porque le repugnaba que su país, Argentina, celebrara un Mundial en plena dictadura militar. O el socrático Sócrates, que en el campo era una elegante cerbatana de pies pequeños y que se jugó el pellejo por apoyar la restauración democrática en Brasil.

Mbappé con lo que ha dicho da oxígeno a Emmanuel Macron, asumiendo él la presión de que sesenta millones de franceses lo auscultaran anoche para ver si cantaba con suficiente brío la *Marsellesa*. La campaña es suya, aunque no la gane. Porque muchos esperaban que en su partido marcara un gol y levantara el puño a lo *black panther* y otros tantos que un defensa austriaco—qué cosas tiene la vida—le rompiera una tibia.

#### GALLEGO & REY



#### OTRAS VOCES

TRIBUNA MONARQUÍA La ejemplaridad personal de Felipe VI ha reforzado la legitimidad de ejercicio de nuestra Monarquía parlamentaria, cuyo mantenimiento es clave para la democracia, la concordia y la unidad de la nación

## La primera década de un Rey «constitucional»

MANUEL ARAGÓN

MAÑANA se cumplen los diez primeros años del reinado de D. Felipe VI, que accedió al trono el 19 de junio de 2014 ante las Cortes Generales. Con aquel ese acto de sucesión en la Corona se pretendió remontar la crisis que nuestra Monarquía parlamentaria había sufrido en los años anteriores como consecuencia de determinados problemas personales de D. Juan Carlos I. La abdicación fue, pues, un remedio que funcionó con regularidad y efectos muy positivos, como después se examinará.

Aunque aquella abdicación puso de manifiesto que nuestra Monarquía parlamentaria tenía resortes constitucionales suficientes para resolver de manera normal los problemas de ejemplaridad que pudieran derivarse de la conducta privada del Monarca, el cambio producido en la Jefatura del Estado no debiera ser entendido, injustamente, como una descalificación plena de las funciones institucionales que el Rey anterior había desempeñado. Es cierto, y está generalmente aceptado, que en los 39 años anteriores tanto la Monarquía como su titular, D. Juan Carlos I, contribuyeron decisivamente a la instauración de la democracia y al surgimiento de la Constitución, a su defensa cuando esta se vio en peligro, al desarrollo político, social y económico que España experimentó e incluso a la revalorización de la imagen internacional de nuestro país.

Dicho esto, también es claro que el nuevo Rey pretendió, desde su acceso al trono, revitalizar a nuestra Monarquía no sólo de manera personal, sino también institucional. En su discurso ante las Cortes pronunciado aquel 19 de junio de 2014 ya adelantó que la suya sería una «Monarquía renovada para un tiempo nuevo», consciente de que resultaban necesarias determinadas reformas para dotarla de las pautas generales internas que caracterizan

Su compromiso institucional se ha hecho realidad a lo largo de esta década el «buen gobierno» de cualquier institución: como son, respecto de la Monarquía, la ejemplaridad personal y familiar, la transparencia de sus actividades y el control de la gestión económica y financiera que a la Casa Real se encomienda.

Pero aquel discurso fue algo más que la manifestación de esa promesa,

puesto que en él se contuvo una auténtica lección de lo que significa ser el Rey en una Monarquía parlamentaria, que, en palabras de D. Felipe VI en ese solemne acto, consiste en atenerse a las funciones que la Constitución le encomienda, ser, como afirmó entonces, un «Rey constitucional», que por la Constitución reina y, cumpliendo y guardando la Constitución, se mantiene. La Corona, dijo, se encuentra unida inseparablemente a la Constitución. Por ello, repetiría, la actividad del Rey en nuestra Monarquía parlamentaria no podía tener otro objetivo que el de co-

laborar al buen funcionamiento de las instituciones y servir a los intereses generales, procurando la paz social, fomentando la tolerancia frente a la intransigencia, la unión frente a la desunión, la libertad e igualdad ciudadanas frente a los privilegios, el progreso social y económico, en fin, frente a su retroceso o estancamiento.

Un discurso ejemplar, en el que de manera inmejorable se reflejaron cabalmente las convicciones del nuevo Rey sobre lo que la Monarquía parlamentaria española debe ser. El discurso de un Rey no sólo «constitucional», sino también «constitucionalista», dada la sólida formación jurídica que había recibido. Su compromiso personal e institucional de actuar en consecuencia con esa convicción se ha hecho realidad a lo largo de los diez años que han transcurrido desde entonces.

Así, en primer lugar, desde el momento de su acceso al trono, y por su impulso, se acometió un proceso claro de reformas relativas a la gestión y administración internas de la Monarquía, dotándolas de transparencia y control. Se hizo, en principio a través de disposiciones internas adoptadas en el seno de la Casa Real y por ello no publicadas en el BOE, pero sí de general conocimiento por la información que de ellas facilitó la propia Casa en su página web, y posteriormente mediante Reales Decretos, entre otros y por citar dos ejemplos el 771/2015, de 28 de agosto y, especialmente, por su amplitud, el 297/2022, de 26 de abril –elaborado, igual que el anterior, en coordinación con la Casa del Rey, como debe ser, y éste además consensuado con el principal partido de la oposición, lo que merece destacarse-, que venían a sistematizar y desarrollar aquellas medidas que el Rey había impulsado y adoptado por sí mismo, como se reconocía en el preámbulo del último decreto citado.

En segundo lugar, también la actuación institucional del nuevo Rey, desde su acceso al trono, ha sido coherente con

lo que en aquel discurso expresó acerca de la necesaria ejemplaridad personal (con el coste, incluso, de dolorosos sacrificios familiares) y la impecable función «constitucional» que han de caracterizar a un Monarca parlamentario. Es cierto que se ha encontrado en el ejercicio «ordinario» de sus atribuciones con ciertas dificultades originadas por el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, tengamos desde 2015 un Parlamento especialmente fragmentado, lo que ha provocado unas investiduras no fáciles a presidente del Gobierno. La prudente solución que en esos casos el Rey adoptó creo que fue plenamente acertada. Los políticos españoles parece que no han aprendido aún que a las «consultas regias» debe acudirse con los «deberes hechos», ya que no pueden echar sobre las espaldas del Rey una obligación de pactos que ellos son los responsables de llevar a cabo.

En la Monarquía parlamentaria no sólo ha de exigirse a las instituciones públicas y a los partidos la debida lealtad al Rey, sin intentar debilitarlo o difuminarlo, sino que también ha de exigírseles que no perturben, por acción u omisión, la «neutralidad» política del Rey. Pero al mis-

mo tiempo han de comprender que un Rey «neutral» no es, sin embargo, un Rey «neutralizado» y que, en consecuencia, sus derechos de «advertir», «animar» y «ser informado», propios de un Monarca parlamentario, no sólo se despliegan con eficacia y naturalidad en los casos «ordinarios», sino que en las situaciones «extraordinarias» en que la Constitución corra un grave y notorio peligro le confieren un auténtico deber de actuación. Eso último es lo que sucedió en relación con los acontecimientos producidos en Cataluña en otoño de 2017.

Ante aquellos hechos gravísimos de subversión del orden constitucional, el Rey actuó, cumpliendo, sin duda, con sus obligaciones y utilizando, como antes dije, los derechos de «animar y advertir» consustanciales a la función del Monarca parlamentario. Su modélico mensaje del 3 de octubre de 2017 fue decisivo para que aquella situación se resolviese. Mediante aquella alocución, medida y exacta, el Rey no ejerció directamente el poder (a diferencia de lo que hizo D. Juan Carlos I respecto del intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, dado que el Congreso y el Gobierno no podían actuar al encontrarse secuestrados por los golpistas), pero sí «animó y tranquilizó» a todos los españoles, «advirtió» de la suma gravedad de lo sucedido y «recordó» a los órganos competentes del Estado, que en esos momentos sí disfrutaban del pleno ejercicio de sus funciones, su deber de actuar para poner fin a ese abierto desacato a la Constitución.

UN Rey «constitucional» no podía comportarse de otra manera. Pero eso es así, ciertamente, en situaciones extraordinarias de auténtica subversión del orden constitucional, puesto que en situaciones ordinarias el Rey no puede, de ninguna manera, negar su firma a resoluciones adoptadas por las Cortes o el Gobierno en uso de sus legítimas competencias y siguiendo los procedimientos establecidos. Su control sólo corresponde, si se trata de disposiciones gubernamentales, a la jurisdicción ordinaria, y si son leyes, al Tribunal Constitucional o, en su caso, al Tribunal de Justicia de la UE.

Creo que el balance de los diez primeros años de reinado de D. Felipe VI ha sido enteramente positivo para nuestro sistema constitucional, social y democrático de Derecho. Su ejemplaridad personal e institucional ha reforzado, sin duda, la legitimidad de ejercicio de nuestra Monarquía parlamentaria, cuyo mantenimiento, a mi juicio, es clave para que en España también se mantengan la democracia constitucional, la concordia ciudadana y la unidad del Estado y de la nación.

La esperanza en la fértil continuidad de nuestra Monarquía parlamentaria está reforzada, además, a largo plazo,

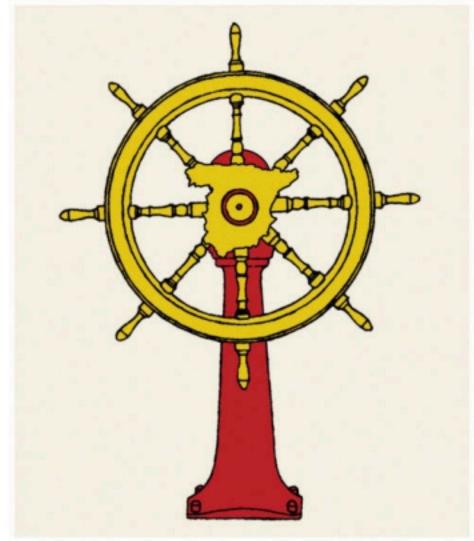

SEAN MACKAOUI

por el hecho de que contamos con una Princesa heredera, que ya ha mostrado, de modo fehaciente, su voluntad de seguir fielmente la senda marcada por su padre el Rey. De manera que, en ese futuro que deseamos remoto (pues la vida del Rey la guarde Dios por muchos años), tendremos una Reina sólidamente formada, ejemplar en su conducta privada e institucional, celosa del cumplimiento de sus obligaciones, una auténtica Reina «constitucional» que, como su padre (y uso las mismas palabras que él tanto ha repetido), «contribuirá al mantenimiento de la democracia constitucional, de la unidad del Estado y de la nación, y de la convivencia de los españoles en paz, igualdad, progreso y libertad».

Manuel Aragón es catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional

#### **MUNDO**



Ursula von der Leyen habla con el premier de Portugal, Luis Montenegro, junto al húngaro Viktor Orban y al croata Andrej Plenkovic. O. HOSLET / EFE

## Pulso por los cargos de la UE

 Los líderes de los Veintisiete pugnan por el reparto de poder en la nueva cúpula comunitaria ● Tensión entre el PPE y los socialistas al pedir los primeros compartir el puesto de presidente del Consejo Europeo

#### CARMEN VALERO

Las sacudidas del terremoto político provocado por las elecciones europeas han parado, pero la calma no se ha instalado aún en el epicentro de Europa. El juego por la influencia y los puestos importantes no ha hecho más que empezar, aunque los Jefes de Estado y/o de Gobierno se reunieron este lunes en Bruselas para una cena informal dejando entrever que los cargos ya están prácticamente repartidos. A los postres, la ruleta sin embargo seguía girando, como los comensales en los corros y reuniones en pequeños grupos tan propias de la dramaturgia comunitaria.

Los criterios para la renovación de los altos cargos deben encontrar un equilibrio de género, geográfico y de color político. Pero una vez abierto el melón, la negociación es trueque y con la borrachera de la victoria electoral del pasado domingo. el Partido Popular Europeo ha pedido tres de los cuatro puestos mas altos de la UE. Además de la Comisión, que creen que les corresponde por ser la primera fuerza del continente, los conservadores se quieren quedar con la mitad de los cinco años de mandato que tiene el Consejo Europeo. La otra mitad, 2,5 años irían a los socialdemócratas, que estarían de acuerdo solo si el mandato de la Comisión se divide también entre dos.

Las familias europeas maximizan sus apuestas al son de un baile en el que se repiten varios nombres: Ursula von der Leyen, al frente de la Comisión Europea; el portugués António Costa para la presidencia el Consejo Europeo; la maltesa Roberta Metsola repetiría en el Parlamento Europeo y la estonia Kaja Kallas como alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en sustitución de Josep Borrell.

Nadie cuestiona el derecho del PPE a postular por la Comisión Europea, pero Von der Leyen, de 65 años, necesita el apoyo de una mayoría cualificada de 15 de los 27 países, que cubra al menos el 65% de la población del bloque. En estos momentos sin embargo, cuenta con el apoyo de 13 jefes de Gobierno, según el canciller austriaco Karl Nehammer. La alemana necesita más apoyos y sería conveniente que fuera el del francés Emmanuel Macron, del centrista grupo Renovación Europea, y el canciller alemán, Olaf Scholz, del grupo S&D (Socialistas y Socialdemócratas).

Ambos líderes salieron muy debilitados en estas europeas, pero sin el apoyo de Francia y de Alemania, no habrá Comisión Europea. Scholz dice querer un acuerdo rápido para no aumentar la presión política a la que está sometido, pero Macron, que ha soltado lastre convocando elecciones anticipadas, no cederá gratis.

Si la actual coalición informal del PPE, los liberales de Renovación y los

#### MAYORÍA ABSOLUTA

SIN VETOS. Según los
Tratados de la UE, los jefes de
Gobierno son los únicos con
derecho de nombramiento.
Deciden por mayoría cualificada. Por tanto, no es posible
que un individuo –como el
notorio opositor húngaro Viktor
Orban– impida que se fije el
rumbo mediante el veto.

#### VOTO EN ESTRASBURGO.

A continuación, el pleno del Parlamento vota la propuesta en Estrasburgo, donde el candidato debe lograr la mayoría absoluta de todos los diputados, es decir, 361 votos de un total de 720 escaños. / C. VALERO socialistas y socialdemócratas no encuentra una mayoría a favor de Von der Leyen, por ejemplo—aunque matemáticamente exista—, se necesitarán otros apoyos. Podrían ser los Verdes. O incluso fuerzas de (extrema) derecha, que han salido reforzadas de las elecciones.

Von der Leyen y el líder del PPE, Manfred Weber, ya habían dado señales de apertura hacia esa derecha con el argumento de que Europa necesita sumar y atraer los extremos al centro, pero la estrategia para lograr su reelección no cayó bien en todas las capitales europeas y menos en Berlín. El canciller Scholz fue muy claro. Si Von der Leyen pactaba con la extrema derecha y eso incluye al partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Alemania no le dará su apoyo como presidenta de la Comisión.

El mensaje debió llegarles sin filtros a Von der Leyen y Weber porque

#### **MUNDO**

ninguno de los dos volvió a repetir estas señales en el tramo final de la campaña electoral. Weber, aun así, no quiso descartar un pacto con la derecha poco después de las elecciones.

Las negociaciones en la capital europea tienen una dinámica propia. Para enfilarlas, cada familia política designó a dos negociadores: el griego Kyriakos Mitsotakis y el polaco Donald Tusk para el Partido Popular Europeo, el español Pedro Sánchez y el alemán Olaf Scholz para el Partido de los Socialistas Europeos; y el neerlandés Mark Rutte y el francés Emmanuel Macron para la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos.

#### Nadie cuestiona el derecho del PPE a optar por la Comisión Europea

#### Meloni quiere que en la negociación se «reconozca» el rol de Italia

Dado que la presidencia de la Comisión volverá a estar en manos de los populares, socialdemócratas europeos, segunda fuerza en los comicios del día 9, aspiran en esta ocasión al segundo puesto más preciado del reparto: la presidencia del Consejo Europeo, que queda libre el 1 de diciembre con la salida del liberal Charles Michel.

El principal nombre sobre la mesa es el del ex primer ministro portugués, a quien se le presume muy buena relación con Von der Leyen, Sánchez y Macron. Costa cumple la norma no escrita de aspirar al cargo tras haber sido jefe de Estado o de Gobierno de un país de la UE, pero no es el único aspirante que cumple ese requisito. También se menciona repetidamente a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

La jefatura de la diplomacia europea sería en principio para un candidato liberal y suena con fuerza el nombre de la estonia Kaja Kallas, una de las voces más firmes en la UE en favor de continuar el apoyo a Ucrania y sancionar a Rusia. A su favor está el ser la única de la terna procedente de un país del Este, aunque su durísima línea contra el Kremlin puede jugarle en contra.

Fuera de las tres grandes familias políticas europeas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ganadora en su país de las elecciones europeas, expresó su esperanza de que en la conformación de la nueva cúpula de la Unión Europea se «reconozca» el rol de Italia y se entienda el deseo de los electores, mayoritariamente decantados por la derecha.

Sólo cuando se haya alcanzado un acuerdo será el turno del nuevo Parlamento de la UE. Podrá votar a favor o en contra de la candidata propuesta. Esto será posible como muy pronto del 16 al 19 de julio, cuando se constituya la nueva Eurocámara.



La líder de extrema derecha Marine Le Pen se reúne con los residentes de Henin-Beamont, al norte de Francia, el pasado viernes. DENIS CHARLET/AFP

## Francia arranca su campaña electoral exprés

La izquierda se moviliza para impedir que Marine Le Pen triunfe en las urnas

#### RAQUEL VILLAÉCIJA PARÍS

CORRESPONSAL

Ayer arrancó oficialmente la campaña electoral exprés (dos semanas) para los comicios legislativos en Francia, con mucha incertidumbre sobre el resultado, que podría llevar al poder al partido de la líder de extrema derecha, Marine Le Pen. La decisión del presidente, Emmanuel Macron, de convocar elecciones anticipadas, tras el batacazo electoral del pasado domingo en las europeas, ha provocado un seísmo político: la derecha está fracturada y la izquierda se ha unido para tratar de impedir que Le Pen llegue al poder.

El Gobierno no tiene mayoría en la Asamblea, así que esto podría ocurrir si la extrema derecha consigue mayoría relativa. Macron tendría que elegir un nuevo Ejecutivo teniendo en cuenta la nueva configuración de la Cámara. En las próximas dos semanas, los distintos bloques tratarán de convencer a unos votantes aún sorprendidos por el hecho de tener que acudir a las urnas.

El presidente galo trató de explicar estos días su decisión, polémica y criticada por gran parte de la izquierda, e incluso dentro de su propio bloque, pues muchos consideran que le ha dado la llave del Gobierno a Le Pen. Esto ha hecho movilizarse hasta a los ex presidentes: el socialista François Hollande (en cuyo equipo estuvo el propio Macron) decidió presentar su candidatura como diputado, «dada la gravedad de la situación».

En el otro lado del arco político, el ex presidente Nicolas Sarkozy dijo ayer en una entrevista al periódico LJDD que esta decisión «es un riesgo mayor» para el país.

Emmanuel Macron pidió la semana pasada a los partidos moderados que se unan para frenar a los extremos en el país. Se refería a Le Pen, pero también a la extrema izquierda de La Francia Insumisa, que lidera Jean-Luc Mélenchon. Este partido se ha unido a socialistas, ecologistas y comunistas para presentar candidaturas conjuntas en lo que han bautizado como Nuevo Frente Popular. La izquierda ya creó una alianza tras las legislativas de 2022, bajo las siglas de Nupes, pero se disolvió por las diferencias entre los distintos partidos.

El domingo acababa el plazo pa-

ra presentar candidaturas y algunos miembros de La Francia Insumisa, los que se quedaron fuera, denunciaron una purga. Luego está el diputado Adrien Quatennens, condenado por maltrato a su mujer, que decidió no presentarse por el bien del partido. «Esta decisión puede sorprender a muchos», dijo el domingo.

En la derecha tradicional, esta crisis ha provocado un cisma en Los Republicanos, pues su presidente, Eric Ciotti, pidió unirse a Le Pen. Fue expulsado del cargo por su partido pero la Justicia anuló la decisión. El domingo se supo que se le investiga por supuesto desvio de fondos públicos.

Hasta el mundo del fútbol se movilizó: Kylian Mbappé pidió a los jóvenes que vayan a votar para «frenar a los extremos». «Estamos en un momento crucial en la Historia de nuestro país». Se alineó en el

#### La decisión de Macron ha sido criticada incluso dentro de sus filas

#### El ex presidente Sarkozy dice que es un «riesgo» para el país

mensaje con Macron, al hablar de extremos y no sólo de la derecha radical. Para el presidente de La Francia Insumisa presenta un riesgo para el país equiparable al de Le Pen. Además, decenas de deportistas publicaron el domingo una tribuna en la prensa en la que

pidieron ir a votar para frenar a la extrema derecha.

El mundo de la cultura también ha pedido el voto contra la extrema derecha con una carta abierta firmada por varios escritores. «Nosotros, actrices y actores del mundo del libro, llamamos a todos aquellos que se reconocen en estos valores a movilizarse y alzar la voz con determinación contra la extrema derecha», dicen en la petición.

Los bloques ya han presentado algunas ideas de sus programas políticos, la mayor parte basados en la economía y destinados a mejorar el poder adquisitivo de los franceses, que es la primera preocupación, junto con la inseguridad. Jordan Bardella, candidato de Reagrupamiento Nacional a las europeas, dijo que derogará la reforma de las pensiones de Macron, que eleva la edad de jubilación. Se aprobó hace más de un año tras meses de manifestaciones y la oposición de medio país.

En los comicios europeos, Bardella logró un 32% de los apoyos, el doble que la aspirante del partido macronista, Valérie Hayer. Macron ha justificado su decisión de disolver la Asamblea en el hecho de que no podía permanecer sordo ante el veredicto de las urnas. Los comicios se celebrarán el 30 de junio y el 7 de julio, semanas antes de que empiecen los Juegos Olímpicos de París.

La nueva Asamblea que salga de las urnas ocupará los escaños el próximo 18 de julio, según el calendario que comunicó ayer la Asamblea Nacional. Será once días después de la segunda vuelta de las legislativas. Ese día abrirá la 17ª legislatura de la V República con la elecciones de un nuevo presidente de la Cámara.

#### MUNDO



Un sargento estadounidense muestra cómo se forma a los nuevos encargados del mantenimiento de misiles empleando una cabeza nuclear. AP

## El armamento nuclear devuelve al mundo a la Guerra Fría

Los conflictos mundiales aumentan la inversión en este tipo de arsenal un 13%

#### PABLO PARDO WASHINGTON

CORRESPONSAL

La Guerra Fría ha vuelto. Y. con ella. uno de sus elementos más característicos: la inversión en armas nucleares. El gasto en ese tipo de armas creció en un 13% en términos brutos el año pasado, hasta alcanzar los 91.400 millones de dólares (85.200 millones de euros), según el cálculo que realiza anualmente la Campaña para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2017. Sin embargo, si se cuenta la inflación experimentada por la economía mundial el año pasado, y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cifra en 6,8%, el incremento real es mucho menor, ya que queda en el 6,2%, o sea, menos de la mitad de lo que parece a simple vista. Con todo, es una cifra más que respetable, dado que implica que el mundo destinó a sistemas de armas atómicas casi 9.500 millones de euros más en 2023 que en el año anterior.

Las tensiones derivadas de la invasión rusa de Ucrania, de la guerra en Gaza-que lleva meses amenazando con extenderse a todo Oriente Próximoy, muy especialmente, a la que podría ser la próxima potencia nuclear, Irán-y la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China son la principal causa de ese aumento del gas-

Estados Unidos. Es el país que más incrementó el gasto en armamento nuclear, debido a las políticas de Donald Trump. to en armas nucleares. Así que no es sorprendente que el país que ha asumido la mayor parte del coste sea, de nuevo, Estados Unidos, que tradicionalmente absorbe en torno a la mitad del gasto en estos sistemas en el mundo y que el año pasado superó, según el análisis de ICAN, esa barrera psicológica del 50%. Eso se debe a que EEUU fue, también, el país que más incrementó su gasto en armas nucleares, va que lo hizo en un 17.1%. debido en buena medida a la política militar iniciada por el Gobierno de Donald Trump y acelerada por el de Joe Biden de modernizar y expandir las aproximadamente 5.750 bombas atómicas que posee, aunque de ellas 2.000 están en proceso de desactivación y desmantelamiento. Como explicó Pranay Vaddy, el máximo responsable de armas nucleares del Consejo de Seguridad Nacional la semana pasada en Washington, «estamos modernizando cada pata de nuestra tirada nuclear [misiles, submarinos y aviones], nuestros centros de mando y control, nuestros sistemas de comunicaciones y nuestras empresas que trabajan en ese área».

Pero Estados Unidos no está solo en su rearme nuclear. Con un incremento casi tan grande -del 17,1%- el Reino Unido queda en segunda plaza, con un gasto en armas nucleares de 8.100 millones de dólares (7.600 millones de euros). El dato es significativo, porque indica que gasta prácticamente lo mismo en armas atómicas que Rusia, pese a que éste último, con unas 5.700 –aunque solo tiene desplegadas alrededor de 1.770es el país con más bombas nucleares del mundo. El capítulo correspondiente a Reino Unido tiene también cierto toque irónico, dado que un muy publicitado lanzamiento de un misil nuclear Trident-el arma nuclear más devastadora- desde un submarino atómico de la clase Vanguard acabó en desastre cuando el proyectil empezó a girar en espiral y acabó estrellándose en el mar. Un ensavo similar, en 2016, también fue un fracaso.

conocen tenerlas -Israel- o regímenes poco democráticos -Pakistán-o directamente dictatoriales - China, Rusia y Corea del Norte-es extremadamente difícil, por lo que sus estimaciones para esos Estados deben ser tomadas con ciertas cautelas. Eso es especialmente visible en el caso de China, que en los últimos años ha lanzado un masivo programa de construcción de bombas atómicas, en un número que el mundo no había visto desde la década de los 50. Muchas de esas armas fueron colocadas en

#### Reino Unido gasta prácticamente lo mismo que Rusia en estas armas

#### China lleva a cabo un masivo programa de bombas atómicas

nuevos misiles intercontinentales desplegados en silos en el desierto occidental de China que no fueron identificados por ninguna agencia de seguridad occidental, sino por satélites de empresas privadas.

El colosal fallo de la Inteligencia de EEUU y sus aliados europeos y asiáticos se debió a que esos países no pensaban que China iba a estar usando esa región para desplegar misiles con capacidad nuclear. Pero su error fue compensado por la corrupción de Pekín, que en 2023 llevó al cese de varios generales chinos, acusados, según el diario The Wall Street Journal, de haber emplazado misiles que no funcionaban e, incluso, de haber llenado sus depósitos de carburante con agua para así poder vender el combustible que los ingenieros necesitan.



Maletín con códigos de lanzamiento de armas nucleares en EEUU. GETTY

Cuando se juntan Reino Unido y Francia-que juntas tienen menos de mil bombas atómicas- resulta que gastan casi el doble en esas armas que Rusia, que cuenta con cinco veces más artefactos de ese tipo. Eso cuestiona, una vez más, la fiabilidad de las amenazas nucleares de Moscú en Ucrania.

En todo caso, ICAN reconoce que estimar lo que gastan en armas atómicas países que oficialmente no re-

El informe de ICAN también refleja el caso del país que más depende de las armas nucleares para la consecución de sus objetivos de defensa y política exterior: Pakistán. Pese a tratarse de una economía en vías de desarrollo y en una nación en permanente estado de crisis política, religiosa y étnica, Pakistán es el Estado que más ha aumentado su gasto en armas nucleares en los últimos cinco años, en un espectacular 59,79%.

























#### MUNDO

## Netanyahu pone fin a su Gabinete de Guerra

Evita con esta drástica decisión que entre el ministro ultranacionalista Ben Gvir

#### SAL EMERGUI JERUSALÉN

Tras un fin de semana marcado en Israel por la muerte de 12 soldados en la Franja de Gaza y antes de la visita del emisario estadounidense Amos Hochstein a Jerusalén y Beirut, para evitar un enfrentamiento bélico a gran escala entre el Ejército israelí y la milicia libanesa Hizbulá, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció ayer el desmantelamiento del llamado Gabinete de Guerra.

Creado tras los ataques de Hamas del 7 de octubre que desataron la masiva ofensiva militar en la Franja de Gaza, se trataba del órgano israelí más importante en la toma de decisiones en la gestión de la guerra contra el grupo palestino y de los frentes abiertos (Hizbulá desde Líbano, hutíes desde Yemen, milicias proiraníes desde Siria e Irak, Cisjordania e Irán). El anuncio de Netanyahu se esperaba desde hace una semana, cuando el líder centrista Benny Gantz y el número dos de su partido, Gadi Eisenkot, anunciaron –alegando discrepancias con la gestión del primer ministro– su marcha del Gobierno de emergencia, al que se incorporaron en octubre a raíz del peor ataque en la historia de Israel.

Los ex jefes del Ejército Gantz y Eisenkot están más próximos a las posiciones de la Administración Biden en todo lo relacionado al día después de la guerra y fueron los que más presionaron para un acuerdo de alto el fuego que permita la liberación de 120 secuestrados que siguen en manos de Hamas

«El Gabinete de Guerra era parte del acuerdo con Gantz, que así lo pidió. Cuando se fue del Gobierno, este foro dejó de existir», dijo Netanyahu a sus ministros en una reunión el domingo por la noche, según cita el diario Israel Havom.

El Gabinete de Guerra -formado por tres miembros (Netanyahu, Gantz y el ministro de Defensa, Yoav Gallant) y tres observadores (Arie Deri, Ron Dermer y Eisenkot), que se reunían con la cúpula de los organismos de seguridad-tomó decisiones tan cruciales como fueron el inicio de las operaciones terrestres en la Franja de Gaza, los parámetros para la negociación de un acuerdo, medidas en el campo humanitario y diplomático bajo la lupa mundial o qué respuesta dar a los drones y misiles de Hizbulá. Su líder, Hasan Nasrala, que inició los ataques en «solidaridad» y «frente de apoyo» a Hamas y Gaza, condiciona la vuelta a la calma con su enemigo del sur a una tregua en el devastado enclave palestino.

Pero la decisión de Netanyahu tiene como objetivo sortear la exigencia del ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, de incorporarse a este foro en sustitución de Gantz y Eisenkot. Tras su disolución, evita su presencia en el foro más restringido y una nueva crisis con su socio de Gobierno más díscolo e imprevisible.

Netanyahu no se fía de Ben Gvir, no sólo por su ideología, sino por su conocido afán por motivos políticos de filtrar el contenido de sus reunio-

#### ASUNTOS PENDIENTES

EL DESTINO DE RAFAH. Israel debe decidir qué hará cuando finalice la operación terrestre en Rafah, teniendo en cuenta que el líder de Hamas, Yehie Sinwar, sigue inflexible en sus posiciones para un alto el fuego.

HIZBULÁ. Otro asunto a la espera es si ordena una ofensiva a gran escala contra Hizbulá, después de que decenas de miles de habitantes del norte israelí lleven más de 250 días fuera de sus casas. / S. E.

nes y de no mantener el secreto.

En una entrevista al Canal 12 concedida tras su marcha del Gobierno, Eisenkot denunció que Netanyahu no quiso mostrar al gabinete más amplio (en el que sí está Ben Gvir y otros ministros) la propuesta de tregua que el Gabinete de Guerra aprobó hace semanas y fue revelada por el presidente estadounidense, Joe Biden, poniendo al primer ministro israelí en aprietos ante sus bases en la derecha.

«Netanyahu sabe que Ben Gvir se

opuso al primer acuerdo (la tregua de noviembre con Hamas que permitió la liberación de más de 100 secuestrados) y que seguramente se opone a cualquier acuerdo», afirmó Eisenkot. Éste admitió con pesar por un lado la influencia política de Ben Gvir y, por otro, que un acuerdo con Hamas para que libere los rehenes será muy difícil de digerir, si éste supone la liberación de presos palestinos que atentaron en Israel.

El gabinete de seguridad y el Gobierno son los otros dos órganos de decisión, mucho menos influyentes en la gestión de la guerra, pero vitales en la supervivencia de la coalición formada tras las elecciones del 1 de noviembre de 2022. Cada uno de los cuatro socios del Likud de Netanyahu puede provocar la caída del Gobierno, que está sustentado en 64 de 120 diputados.

Tras la disolución del Gabinete de Guerra, Netanyahu seguirá realizando consultas con los que formaron parte de este foro, manteniendo así las medidas más sensibles en un círculo restringido. De hecho, así lo hizo la semana pasada con una consulta por teléfono y otra presencial. Como en los últimos meses, pero sin el título de Gabinete de Guerra ni la presencia de Gantz y Eisenkot, como hubiera deseado EEUU. Pero tampoco de Ben Gvir o el otro líder ultranacionalista, Bezalel Smotrish. Es decir, como antes del 7 de octubre.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reciente votación en la Knesset. ABIR SULTAN / EFE

## El Partido Laborista rompe el tabú del Brexit

La 'número dos' de Keir Starmer promete mejorar el acuerdo con la Unión Europea

#### CARLOS FRESNEDA LONDRES

CORRESPONSAL

El Partido Laborista ha roto finalmente el tabú del Brexit en la campaña electoral británica y ha prometido «resetear» las relaciones con la UE y «mejorar» el acuerdo negociado en su día por Boris Johnson y renegociado por Rishi Sunak. En una entrevista en el Financial Times, la mano derecha de Keir Starmer para asuntos económicos, Rachel Reeves, reconoció que los laboristas buscarán un «mayor alineamiento» con Bruselas, pero descartó el reingreso y la vuelta al mercado único o a la unión aduanera.

«Mejoraremos nuestras relaciones comerciales con Europa», declaró Reeves, que anticipó una relación «menos conflictiva» que la mantenida por los sucesivos gobiernos conservadores. La aspirante a secretaria del Tesoro aseguró que buscará «acuerdos a la medida» para los sectores químico, veterinario, financiero y cultural. «No creo que nadie votara por la salida de la UE porque no estaba de acuerdo con las regulaciones para el sector químico», argumentó Reeves, que hizo campaña a favor de la permanencia. «En mi distrito, la gente votó por la salida únicamente por la inmigración», añadió.

Las declaraciones de Reeves provocaron la reacción inmediata en las filas conservadoras. El ex negociador del Brexit David Frost recalcó que la gente votó por el Brexit «no solo para acabar con la libertad de movimientos, sino para poner fin a las reglas hechas desde Bruselas». Laboristas y conservadores habían mantenido hasta la fecha la así llamada «omertà del Brexit», en palabras del director de UK in a Changing Europe, Anand Menon: «Los laboristas han ido con gran ventaja en las encuestas sin mencionar la relación con la UE. ¿Por qué cambiar? Hay un nerviosismo porque Starmer apoyó la permanencia y espercibido como vulnerable en cuanta a menciona al tama».

to se menciona el tema». El cambio en la opinión pública ha sido muy notorio en los últimos ocho años. Hoy, el 58% de los británicos es partidario de volver a la UE.

#### **MUNDO**





Dos cadenas de restaurantes de Nueva Delhi se enfrentan en los tribunales porque ambas aseguran tener la patente de esta exitosa receta. El choque les está dando clientes: «Vienen más a comer»

## Batalla judicial por el pollo con mantequilla

Hace un calor asfixiante en el centro de Nueva Delhi, 46 grados. El cóctel que se forma con el tortuoso ruido del tráfico y la contaminación sólo empeora el paseo por la caótica capital de India. El apetito por los manjares locales, sin embargo, permanece intacto. El estómago, después de una semana devorando todo plato picante y con especias de los mercados callejeros, implora una tregua con

alguna comida ligera y refrescante. Pero la cabeza añora un último atracón de uno de los deleites gustativos más populares del país: el butter chicken (pollo con mantequilla).

En ese momento, a uno se le viene a la cabeza una noticia que le pasó su jefa hace tiempo: dos restaurantes indios habían comenzado una surrealista batalla en los tribunales porque ambos reivindicaban ser los creadores del pollo con mantequilla de India. Los dos establecimientos, populares cadenas con la reputación de comida local de cierto nivel, se encuentran además en Delhi.

La primera parada es en Moti Mahal, una marca asentada en la capital con una veintena de restaurantes. En uno de los laberintos de mercadillos que hay cerca de la mezquita de Jama Masjid, se encuentra escondido uno de estos locales. Tiene un gran jardín a la entrada y el interior es muy espacioso. El plato estrella, como era de esperar, es un delicioso cuenco con trozos de pollo cocinados en una salsa de crema y tomate brillante, picante y sedosa.

En la carta se puede pedir pollo con mantequilla con o sin hueso. El segundo es algo más caro: 620 rupias, que al cambio son casi siete euros, por una generosa media ración que se acompaña habitualmente con un naan o arroz blanco humeante.

Moshi, el gerente de este Moti Mahal, pasa rápido todas las páginas de la carta para enseñar algunos de los retratos de las personalidades que han comido allí a lo largo de su historia. Destacan tres: Jawaharlal Nehru, el primer líder que tuvo India tras su independencia de Reino Unido, el ex presidente de los Estados Unidos Richard Nixon y la ex primera dama estadounidense Jacqueline Kennedy.

«Nosotros somos los verdaderos creadores del butter chicken, los otros que dicen que lo inventaron ellos son unos impostores», suelta Moshi.

En enero, la familia detrás de los restaurantes Moti Mahal, fundados en 1947, presentó una demanda de nada menos que 2.752 páginas ante el Tribunal Superior de Delhi en la que acusaba a la cadena rival Daryaganj de afirmar falsamente ser los inventores del popular plato.

Son necesarios unos cuantos apuntes históricos para entender la disputa: los propietarios de los restaurantes están debatiendo ahora delante de los tribunales la historia de este curry mundialmente conocido que se remonta a un periodo anterior a que el subcontinente fuera dividido en India y Pakistán.

Kundan Lal Gujral, un repostero de la ciudad de Peshawar, en la

actual Pakistán, se mudó a Delhi en 1947 y abrió el primer restaurante Moti Mahal, que se convirtió rápido en uno de los locales de moda en la capital, frecuentado por la élite política y artística india.

Gujral necesitaba un socio para llevar el próspero negocio que iba creciendo, con la idea de abrir más restaurantes. El elegido fue su primo, Kundan Lal Jaggi. Ese nombramiento, muchas décadas después, sería el detonante de la actual pelea. En 2019, los herederos de Jaggi abrieron en Delhi su restaurante, Daryaganj, presentándose como los inventores del pollo con mantequilla.

Cuando la disputa acabó este año en un juzgado de Delhi, los medios locales se hicieron eco y, poco después, la noticia llegó a la prensa internacional. «Ahora viene más gente a comer, así que ha sido una buena publicidad», reconoce el gerente de Moti Mahal.

Además de la denuncia por el origen del pollo con mantequilla, el propietario del primer restaurante, Manish Gujral, nieto del fundador de la marca, acusa a Daryaganj de haberse atribuido la autoría del dal makhani, un plato cremoso de lentejas negras cocido a fuego lento. Daryaganj, antes de abrir su primer restaurante, registró oficialmente su marca como «inventores del pollo con mantequilla y dal makhani».

Gujral nieto defiende que fue su abuelo quien creó la receta del pollo con mantequilla agregando una salsa de tomate a las sobras de pollo para mantener los trozos húmedos. Los medios indios han recogido también la versión del nieto de Jaggi, Raghav, que cuenta una historia similar pero con otro protagonista: fue su abuelo y no Gujral quien bañó con la salsa el pollo para hacer que el plato pareciera más abundante.

A15 kilómetros del Moti Mahal está uno de los cuatro Daryaganj que hay ahora abiertos en Delhi. El local es más modesto que el primero, pero promociona al igual que el otro a lo grande en su menú que este restaurante es el inventor mundial del pollo con mantequilla.

El precio es también el mismo. El Moti Mahal pide al Daryaganj 20 millones de rupias (220.000 euros) en concepto de indemnización por infracción de derechos de autor y competencia desleal.

## ACTUALIDAD ECONÓMICA

## Criteria eleva a 40.000 millones su plan inversor

 El 'holding' prevé aumentar un 48% el valor de sus activos en 2030 y el dividendo anual hasta los 700 millones
 Busca socios para Naturgy

#### GERARD MELGAR BARCELONA

Criteria quiere «reafirmar» su papel como «agente estabilizador de la economía española». El holding inversor de la Fundación La Caixa presentó ayer su plan estratégico para los próximos cinco años con el principal objetivo de «preservar y hacer crecer el patrimonio y los dividendos». La hoja de ruta prevé proteger las posiciones en su cartera estratégica y reforzar las de diversificación y capital privado.

La sociedad presidida por Isidro Fainé tiene previsto que el valor bruto de sus activos, que actualmente es de 27.000 millones de euros, alcance los 40.000 millones en 2030 (en términos netos pasaría de 22.000 a 36.000) y que, en ese mismo plazo, el dividendo anual a la Fundación La Caixa se vea incrementado hasta los 700 millones de euros (ahora es de 400 millones). La rentabilidad planificada oscila entre el 8% y el 10% (en 2023 fue del 3%).

La nueva ruta estratégica de Criteria tiene a Naturgy en el primer escalafón de sus siete puntos. Las negociaciones frustradas del holding con Taqa (Abu Dhabi National Energy Company) para la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre la energética han dan paso a un nuevo proceso de búsqueda de un socio para tomar el control de la compañía y dar salida del accionariado

#### ESTRUCTURA

#### INVERSIONES ESTRATÉGICAS. El 55%

de la cartera estará compuesta por sectores como banca, energía o telecomunicaciones. En conjunto, el número total de empresas participadas pasará de las 90 de hace unos meses a entre 20 y 30.

#### DIVERSIFICACIÓN. A

la cartera estratégica se le unen otras categorías como la de diversificación, que ahora incluye Puig o ACS y que ocupará un 25% de los activos. También habrá capital riesgo e inmobiliario.

a los fondos GIP y CVC, que poseen más del 40% del capital social de la gasista. El primer punto de las «macroiniciativas» diseñadas para el periodo 2025-2030 contempla un «plan de creación de valor para Naturgy». Pese a no desvelar intenciones concretas, queda claro que se buscarán accionistas estables alineados con el plan a largo plazo de la empresa,

que pasa por impulsar el crecimiento del grupo y generar valor.

Criteria es actualmente el mayor accionista de Naturgy, con más del 26% del capital, y la preferencia es una alianza con socios industriales y no financieros. Se puede dar por descartado un acuerdo para compartir el control de la compañía con el fondo australiano IFM, que ya es accionista de la energética con un 15% de las acciones.

El consejo de administración encargó a principios de este año a su nuevo consejero delegado, Ángel Simón, asegurar la creación de valor a largo plazo y asentar el papel de la compañía como primer holding inversor en España. «No vamos a invertir en cualquier empresa, pasaremos de las 90 en las que estábamos hace unos meses a entre 20 y 30», explicó ayer el primer ejecutivo en la exposición del proyecto inversor más inmediato de Criteria.

El plan para el próximo quinquenio prevé proteger las posiciones en su cartera estratégica y reforzar las carteras de diversificación y capital privado. En el primer caso se reforzará la posición en inversiones core como CaixaBank, Naturgy y Telefónica y se implementarán acciones de inversión y desinversión en otras posiciones con menor peso y mayor grado de flexibilidad.

La hoja de ruta contempla que las inversiones estratégicas (aquellas en las que se mantendrá una posición a largo plazo y que incluyen sectores como banca, energía, telecomunicaciones y utilities) representen el 55%, la cartera de diversificación (como ACS o Puig) un 25%, la de capital riesgo (fondos de inversión) un 10% y este mismo porcentaje en la del sector inmobiliario (como Colonial). Hasta ahora, estas carteras suponían el 74%, 13%, 3% y 10% respectivamente

A pesar de que el peso relativo de las inversiones estratégicas disminuye, el incremento previsto del valor de la cartera permite aumentar estas inversiones en alrededor de 3.000 millones. Por otra parte, las inversiones en capital privado se centrarán en sociedades que tengan un potencial de crecimiento importante, con una facturación de entre 100 y 150 millones y que puedan llegar a ingresar entre 500 y 1.000 millones. La creación de esta cartera, no obs-





#### Simón afila Criteria

Isidro Fainé recuerda, ayer lo volvió a hacer, que La Caixa nació con un capital social del equivalente a 526 euros. El presidente de Criteria lo dice primero en pesetas, unas 87.000, para enfatizar el recorrido de la entidad que cumple 120 años este ejercicio. La referencia fija la aguja de la brújula del holding hacia la obra social, incluso en el día en el que **Ángel Simón** ha desplegado todo el velamen de su plan estratégico 2025-2030, tan agresivo que hasta a su propio diseñador le resulta complejo de cumplir.

Revolución y legado -Simón y Fainé- comparecieron ayer en la sede operativa de CaixaBank en Barcelona, donde acudieron los ejecutivos de las participadas, empezando por Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco, y Francisco Reynés, presidente de Naturgy, gran elefante en la habitación por el fracaso de la OPA con Taqa. El peso del elefante amenazaba con opacar las magnitudes de un proyecto en el que Simón ha puesto a Criteria a la ofensiva. Él lleva diciendo desde que recibió el encargo de ser el primer ejecutivo que «ha venido a hacer algo» y ese algo tiene que ver con casi duplicar las inversiones más allá de los activos estratégicos de largo plazo que han caracterizado la cartera industrial.

En su momento hubo dudas en Criteria sobre si presentar el plan estratégico antes del verano o después. Simón ha tirado para adelante pese a la inestabilidad accionarial de la gasista. Hay tensión en Naturgy por la presión de CVC y GIP y la guerrilla del australiano IFM, a quien se considera un socio desleal. También por el encontronazo con Veolia. La hídrica francesa ha acusado a Criteria de desestabilizarla. Simón ha salido del consejo de Aguas de Barcelona, pero Reynés, a quien la situación ha generado alguna incomodidad, sigue en el de Veolia.

Naturgy es la única empresa que figura por su nombre en la presentación que Criteria envió a la CNMV. El primer ejecutivo mostró su apoyo «al actual equipo de management», está decidido a resolver el conflicto tan pronto como pueda, con troceo o sin él. Las otras dos inversiones estratégicas seguirán siendo CaixaBank, donde Criteria tiene un 31% y de ahí no se moverá, y Telefónica, donde previsiblemente irá creciendo. No obstante, las inversiones estratégicas apenas pasarán en el mandato de Simón del 55%, en lugar del 74% actual.

Y es que la premura en la presentación del plan contrasta con la fecha de su entrada en vigor -2025-, pero el nuevo consejero delegado necesita una carrera de varios meses y muchas curvas para activar los otros puntos de su plan. En primer lugar, las que entran dentro del paquete de diversificación, entre

## ACTUALIDAD ECONÓMICA



«Somos jugadores de largo plazo», indica Fainé

Simón tiene la misión de relanzar el 'holding' inversor

Criteria aumentará en 3.000 millones la cartera estratégica

los que figuran ACS o Puig. Florentino Pérez envió a su consejero delegado, Juan Santamaría, a la casa de su nuevo consejero de referencia y vecino de vacaciones en Menorca. Pérez y Fainé no se han perdido el encuentro en la isla de la semana central de agosto ni durante la pandemia.

ACS y Puig son los emblemas de los activos en los que Simón aplicar su «he venido a hacer algo» a través de la influencia en su negocio. Para el primer ejecutivo será un tipo de inversión basilar porque le facilita liquidez y diversificación geográfica. Los activos con sede en España y negocio global crecerán en su conjunto tante, no será inmediata y se trabajará en un periodo de aproximadamente un año para su composición.

En este breve periodo de menos de cinco meses, la dirección de Simón ya ha dado muestras de un per-

Isidro Fainé
entre Juan José
López Burniol
y Ángel Simón,
ayer en la sede
de Criteria en
Barcelona.
KIKE RINCÓN /
EUROPA PRESS

fil expansionista con operaciones como el aumento hasta el 5% de la participación en Telefónica, una posición en la que la compañía asegura que se encuentra cómoda, lo que supondría

posponer, a corto plazo, la idea inicial de alcanzar el 10% para igualar, de este modo, el porcentaje acumulado por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por la operadora saudí STC (9,9%).

Asimismo, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa se ha convertido en el primer accionista de Colonial, con el 17% de su capital y ha adquirido el 9,4% de ACS. Por otra parte, ha entrado en el accionariado del gigante de la perfumería y la cosmética Puig con un 3,05% tras la reciente salida a Bolsa de la multinacional con sede en Barcelona, La inversión tanto en la constructora como en la firma de belleza y moda tiene un horizonte temporal como parte del programa de crecimiento y valor añadido que proporcionan sus dividendos recurrentes.

Otro de los movimientos del primer semestre con Simón como consejero delegado ha sido la venta del 2,6% del capital social de la operadora de telecomunicaciones inalámbricas Cellnex, del que controlaba hasta ahora un 3%.

«Somos jugadores de largo plazo, invertimos con la mirada enfocada en atender los desafíos y las oportunidades de hoy, pero también para afrontar los que surgirán en el futuro», resumió la estrategia Fainé en su intervención.

Está previsto, por otra parte, que la deuda neta pase del 15% al 10%, con un margen adicional de otro 10% para posibles oportunidades de inversión y oscilaciones del mercado, y que los dividendos procedentes de sus participadas aporten unos ingresos de 12.000 millones de euros.

pero disminuirán en su cantidad. Las desinversiones afectarán a decenas de empresas. La inversión en capital privado apunta a frmas del sector tecnológico y al riesgo, posiblemente en Estados Unidos.

«Focus de future, you will be there the rest of your life», fue el epitafio que eligió Fainé para terminar de fijar la aguja de la brújula. Lo leyó en una placa durante un viaje a Davos (Suiza) y lo escucharon ayer decenas de altos directivos y periodistas que acudieron a la convocatoria. No había ningún político de la autonomía más convulsa de España. Su influencia también quiere ser cosa del pasado.



El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ayer, en una conferencia en Santander. D. S. BUSTAMANTE

## España cae al puesto 40 de 67 en competitividad

Empeora frente a 2023 y registra el peor resultado en 10 años

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

España ha descendido cuatro puestos en 2024 en la clasificación mundial de competitividad que elabora anualmente la escuela de negocios IMD, lo que la sitúa en el puesto 40 de las 67 economías analizadas a partir de datos estadísticos y entrevistas a 6.612 directivos de esos países. Se trata del peor resultado de nuestro país desde el año 2013 y el segundo peor en toda la historia del ranking, que empezó a elaborarse hace más de 30 años.

El retroceso se debe principalmente a que España ha empeorado en aspectos relativos a la eficiencia gubernamental y a la eficiencia empresarial, áreas en las que tiene las peores puntuaciones. En conjunto, España se sitúa muy por debajo de las economías homólogas de la Unión Europea, cuya posición media estaría en el 26.

«En toda la historia de este ranking, la posición 40 de España este 2024 es la segunda peor posición que ha tenido nuestro país. Hay que remontarse al año 2013 para encontrar una posición inferior de España. En ese año, el país ocupó la posición 45 y, desde entonces, se había mantenido entre los puestos 39 y 34 con ligeras oscilaciones año a año, y una posición estable en los dos últimos ejercicios ocupando la posición 36», destacan sus autores. «Entre los principales desafíos para la economía española, según los resultados del informe, se encuentran la necesidad de reducir la presión fiscal y generar un marco normativo estable para las empresas, invertir eficientemente los fondos europeos fortaleciendo el sistema productivo y configurando una economía más resiliente, impulsar la digitalización de las empresas-especialmente de las pymes-, así como aumentar la inversión en I+D (tanto en el sector público como en el privado) para reforzar la coordinación entre los distintos agentes y promover la transferencia de conocimientos».

Según el informe publicado hoy, la política fiscal es donde tenemos un peor desempeño (estamos en el octavo peor puesto de la muestra), seguido de las finanzas públicas, la regulación del marco empresarial y el mercado laboral, debido a nuestra elevada tasa de desempleo y desempleo juvenil.

Dentro de estos grandes segmentos, los aspectos puntuales en los que hemos registrado un empeoramiento más notable en el último año son: el crecimiento real (no nominal, es decir, eliminando la inflación) de la inversión; el avance el PIB per cápita; el riesgo de inestabilidad política; la regulación laboral; la transparencia; la adaptabilidad de la política gubernamental; la burocracia y la productividad laboral, entre otros.

La capacidad del Gobierno fue lo que los entrevistados consideraron menos atractivo de España 
–sólo un 3,2% lo escogieron como 
una de las fortalezas del país–, seguido de la competencia del régimen fiscal (8,9%) o la cultura de Investigación y Desarrollo (10,5%).
Por contra, los encuestados por 
IMD apostaron por las capacidades de los trabajadores, las infraestructuras y el dinamismo de la economía como las principales fortalezas del país –escogidas, respectivamente, por un 62,1%, 58,1% y
47,6%–.

En lo relativo al sector público, el mayor retroceso en 2024 se ha experimentado en el marco institucional -pasamos del vigesimocuarto el decimosexto país de 67 con el peor marco, un retroceso de ocho puestos-, mientras que en el marco social hemos pasado de estar en el puesto 29 al 35. Aún así, en lo que peor salimos en la comparativa es en política fiscal (ahora en el puesto 60, frente al 57 del año pasado), mientras que en finanzas públicas estamos en el puesto 59, uno por debajo del de 2023. En cuanto al sector privado, lo más preocupante son las actitudes y valores (puesto 53, cinco menos que el año pasado), junto al mercado laboral (en el lugar 47, frente al 42 del ejercicio previo) y la productividad (que también nos hace descender cinco puestos hasta el 35).

Singapur, Suiza y Dinamarca ocupan las tres primeras posiciones del ranking.

## ACTUALIDAD ECONÓMICA



Granja de cerdos ibéricos en la provincia de Salamanca. ANTONIO HEREDIA

## China pone al sector porcino en alerta ante una guerra arancelaria

Pekín investiga por 'dumping' las ayudas de la UE a la producción de cerdos

#### LUCAS DE LA CAL SHANGHAI

Exceso de capacidad. Exceso de subsidios. Competencia desleal. Reglas de juego alteradas... China comienza a contraatacar a la Unión Europea por su guerra contra el coche eléctrico chino utilizando las mismas acusaciones formuladas durante meses por algunos líderes europeos. Este es el lenguaje utilizado por Pekín para justificar la apertura este lunes de una investigación antidumping sobre ciertos productos porcinos importados de la UE.

La investigación podría sacudir especialmente a España, que en 2023 fue el mayor exportador de carne de cerdo a China, con envíos por valor de 1.500 millones de dólares según datos oficiales de aduanas.

Desde la delegación diplomática española en China no esconden su gran preocupación por esta investigación que es la primera respuesta del gigante asiático a la decisión de la UE la semana pasada de aumentar los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos hasta en un 38% a partir del 4 de julio.

«Apuntar a la carne de cerdo es ir directamente a hacer daño a las empresas españolas. España fue uno de los países que más apoyó la investigación de las subvenciones a los coches eléctricos chinos que ha terminado con la subida de aranceles. Eso no sentó nada bien a las autoridades chinas a pesar de que las relaciones bilaterales que mantenemos son fantásticas», señalan fuentes consulares.

El ministro de Agricultura, Luis Planas aseguró que hará lo posible por evitar una guerra comercial porque este tipo de conflictos «no son buenos para nadie». Según datos de la patronal del sector, Interporc, España exportó el pasado año más de 560.000 tone-

#### Es la primera acción ante las tasas de la UE a coches eléctricos

España, el mayor exportador de carne de cerdo a China en 2023 ladas de porcino a China por valor de más de 1.200 millones de euros, esto son uno de cada cinco kilogramos de carne de cerdo que exporta el país. Casi el 21% de las importaciones de cerdo totales de China proceden de España.

Según el comunicado del Ministerio de Comercio de China (Mofcom), los productos investigados incluyen sobre todo los destinados al consumo humano, como la carne de cerdo fresca, fría y congelada; despojos de cerdo; grasa de cerdo sin carne magra; así como intestinos, vejigas y estómagos.

Los medio chinos han publicado que la investigación se inició en respuesta a una solicitud formal de la Asociación China de Agricultura Animal (CAAA), que representa a la industria porcina nacional y que solicitó una investigación antidumping sobre la carne de cerdo importada de la UE el pasado 6 de junio.

El ministerio dijo que esta investigación no debería durar más de un año, aunque podría ampliarse durante seis meses más. "Después de recibir la solicitud, estimamos que esta cumplía las condiciones para presentar una investigación antidumping. La agencia de investigación llevará a cabo investigaciones de acuerdo con la ley, protegerá plenamente los derechos de todas las partes interesadas y tomará decisiones objetivas y justas basadas en los resultados", reza el escrito de las autoridades chinas.

China es el mayor consumidor de porcino del mundo. Según cifras oficiales, se consumen cada año unos 700 millones de cerdos, lo que supone más de la mitad de la producción mundial anual de carne de cerdo, que además representa el 60% de la carne que se consume en el país asiático. El año pasado, Pekín compró carne de cerdo, incluidos despojos, por valor de 6.000 millones de dólares.

La UE es la mayor fuente de importación de productos porcinos en China, representando alrededor del 54% de las ventas totales entre 2020 y 2023. Fuentes comunitarias aseguraron ayer que todos los países europeos cumplen con las normas internacionales de comercio en lo que se refiere a las ventas de carne de cerdo, con lo que se declararon tranquilas de cara a la investigación abierta por las autoridades chinas. Una actitud que es menos serena en el sector porcino.



#### La cumbre de Apulia

Se reunieron en Apulia —el tacón de la bota italiana— los miembros del G-7, que son 8, porque la Unión Europea cuenta como uno más, con Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

Estos señores se ven periódicamente. Algunos lo están pasando mal en sus naciones respectivas. Y cuando se reúnen, no pueden dejar de pensar que esta vez puede ser la última y que a ellos les gustaría seguir asistiendo a las próximas.

Esto me tranquiliza, porque cuando veo a Sánchez hacer piruetas y vender lo vendible y lo invendible para que no le quiten el puesto, pienso que es el único en el mundo y resulta que eso sucede en las mejores familias.

Para colmo, veo que invitan a Zelensky y a Milei, que también van a lo suyo.

Meloni, la anfitriona, primera ministra de Italia, que tiene aspecto de ser una señora maja y que estaba tranquila porque ha ganado las elecciones en su país, se permite enfrentarse con Macron y decirle que no haga campaña electoral "en este foro precioso". Y como estos chicos en el fondo, son unos pequeños dictadorcetes, cuando no se hace lo que ellos quieren 'ponen morro' como los niños pequeños cuando pierden jugando a las canicas.

En la reunión se decidió utilizar los beneficios que han producido los fondos rusos congelados hace tiempo como castigo por lo de Ucrania.

Como es natural, a Putin, la decisión no le ha sentado nada bien y, una vez más, ha puesto mala cara. Cosa normal, porque hablan de 260.000 millones retenidos y 30.000 para gastar en lo que a los del G-7 les parezca oportuno. Por ejemplo, para dárselos a Ucrania.

Y ya puestos, han amenazado con sanciones a China y a otros países que ayudan a Rusia. Y a China, especialmente, le han dicho que hace competencia desleal y que a ver si respeta de una vez las normas del comercio internacional.

Pongo aparte como invitado al Papa, responsable de intentar poner orden (en el mundo, no solo en lo que decida el G-7) y de recordar a los asistentes cosas fundamentales como que lo de la inteligencia artificial es algo éticamente muy serio y que los que estaban allí tenían responsabilidades graves en ese terreno.

O sea, una cumbre bien aprovechada, con las excepciones *normales*, de los que piensan solo en lo suyo.

Macron es un ejemplo, pero hay otro peor. Trudeau, el premier canadiense, le pidió al Papa que el Vaticano devuelva los objetos que tiene de las poblaciones indígenas. Y supongo que el Papa le habrá atendido con cariño, mientras pensaba: «¿dónde estarán esos objetos?»

Y al llegar a casa, le habrá dicho a su secretario: «anda, entérate dónde están y di que los devuelvan en seguida. Que no quiero que me estropeen la próxima cumbre».

## ACTUALIDAD ECONÓMICA

## La banca se prepara para captar clientes tras la fusión BBVA-Sabadell

Las entidades trabajan ya en planes de negocio para atraer a usuarios descontentos

#### MARÍA HERNÁNDEZ SANTANDER

ENVIADA ESPECIAL

Faltan meses aún para conocer el desenlace de la OPA que BBVA lanzó sobre Banco Sabadell el pasado mes de mayo, pero las experiencias de fusiones pasadas permiten augurar movimientos futuros de los clientes y las entidades rivales, conscientes de ello. empiezan a prepararse para sacar partido de la situación. Algunas de ellas han comenzado a analizar y preparar planes de negocio -y otras lo harán en los próximos meses- con el objetivo de captar clientes que acaben resultando afectados de alguna manera por la operación, tanto si sale adelante como si se frustra, según han reconocido fuentes del sector bancario a este periódico.

Bien porque las autoridades de competencia o el Gobierno impongan condiciones que obliguen a las entidades protagonistas de la OPA a deshacerse de una parte de su cartera de clientes (por cuestiones regulatorias, para diversificar el riesgo o para garantizar la competencia), o bien porque las negociacio-

#### «Las uniones bancarias traen oportunidades», explican

#### El sector también aprovechó la fusión de Bankia con CaixaBank

nes y la incertidumbre generen malestar entre sus usuarios, las entidades rivales dan por hecho que habrá clientes descontentos que acaben mirando otras alternativas y, llegados a ese punto, quieren estar en la mejor posición para captarlos.

«Las fusiones siempre traen oportunidades de negocio. En épocas de concentración del sector, los bancos se benefician y todo indica que eso puede repetirse en esta ocasión», aseguran en el entorno de una de las entidades consultadas. Recuerdan que algo así sucedió en casos anteriores como la integración de CaixaBank y Bankia o la absorción de Popular por Banco Santander y advierten también de que se hace dentro de un «fair play» con los bancos implicados en la operación.

En el caso de BBVA y Sabadell, además de los clientes particulares, las empresas y los clientes de banca privada son los principales segmentos de deseo para los competidores. Para atraerlos, las entidades se centrarán en los próximos meses en desarrollar planes de captación, perfilar las ofertas comerciales o intensificar sus labores de relaciones públicas en reuniones con representantes políticos y empresariales que les faciliten la tarea. En este caso, las estrategias se focalizarán en gran medida en territorios como Cataluña o la Comunidad Valenciana, donde tanto BBVA como Sabadell tienen una elevada presencia y donde las autoridades y supervisores temen que puedan darse problemas de concentración y competencia.

Los trabajos ya están en marcha, pero los movimientos serán más visibles dentro de unos meses, cuando las negociaciones sobre la oferta pública de adquisición arrojen algo más de luz sobre su posible resolución. «Aún es pronto y no estamos en el punto de que haya trasvase de clientes, pero damos por hecho que ocurrirá más adelante», aseguran desde el sector bancario a EL MUNDO.

En el otro lado, la tarea de BBVA y Sabadell pasa por tratar de ofrecer estabilidad a sus clientes y retenerlos pese a los continuos rumores sobre la OPA. Su principal frente de acción serán las empresas y las pymes, sobre todo en el caso del banco vallesano, que es un líder en el segmento. Fuentes del sector financiero dan por hecho que, si no está aplicando ya un plan de choque, lo hará más pronto que tarde en forma de mejora de precios a sus clientes, rebaja o eliminación de las comisiones, cambios en las condiciones de financiación...

Los próximos meses serán claves en este sentido, aunque en el corto plazo, el hito más próximo y no menos importante será la presentación de los resultados del primer semestre que las entidades abordarán en las próximas semanas. Banco Sabadell registró un beneficio récord en el primer trimestre del año y su reto es mantener la tónica para cumplir con el guidance que ofreció a los inversores en abril. Entonces, se comprometió a mantener una rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) por encima del 12% para 2024 y para 2025.

BBVA también logró elevar un 19% su beneficio hasta marzo y se comprometió a otro ejercicio histórico. Ambos cuentan con el viento a favor de los tipos de interés, que permanecerán altos por más tiempo del esperado; en contra tienen factores como el impacto del impuesto extraordinario al sector, el aumento del colchón de capital anticíclico o el impacto de la OPA en su reputación y sus negocios.



El presidente del BBVA, Carlos Torres, y el ministro de Economia, Carlos Cuerpo, y el rector de la Menéndez Pelayo, Carlos Andradas. D. S. BUSTAMANTE

## Torres rechaza ante Cuerpo el veto a su OPA

BBVA «no se plantea» un escenario en el que el Gobierno prohíba la fusión bancaria

#### M. HERNÁNDEZ SANTANDER

El presidente de BBVA, Carlos Torres, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, coincidieron ayer por segunda vez en menos de una semana en plena OPA del banco de La Vela por el Banco Sabadell, y ambos se aferraron a las posiciones que mantienen desde el primer día. Cuerpo, en el rechazo a la operación, y Torres en las bondades que supondría la fusión. Moncloa ha manifestado en varias ocasiones su disposición a vetar la absorción si la OPA saliese adelante, pero BBVA «no se plantea» este escenario.

Así lo reconoció Torres este lunes en la inauguración del curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. «No es el escenario que nos planteamos en nuestra propuesta. En el caso de que mas de la mitad de los accionistas decidan aceptar nuestra oferta, será el momento en el que tendremos que plantearnos la fusión. En el caso de que eso no sea posible, nuestras estimaciones son que podríamos optimizar en gran medida los ahorros en gastos generales y tecnología y la operación seguiría teniendo enormes atractivos incluso en ese escenario que consideramos menos probable», aseguró.

Durante su intervención, Torres también afirmó que, una vez finalizada la OPA y siempre en el caso de que salga adelante, mantendrá al menos durante el primer año la política de control de riesgos de Sabadell, que «lo ha hecho muy bien», y mantendrá también «durante al menos 12 meses las líneas de financiación de las pequeñas y medianas empresas». La integración, añadió, es «una clara apuesta por las pymes».

## ACTUALIDAD ECONÓMICA

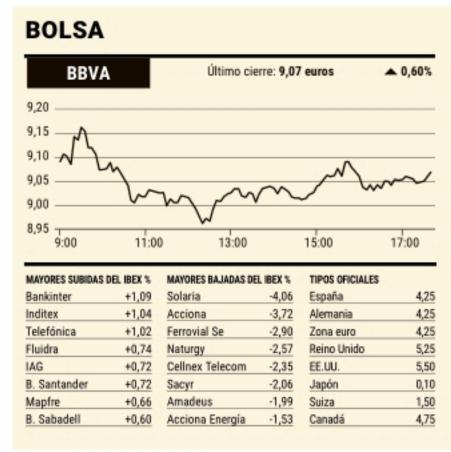

| IBEX 35         |                      |                              |    |           |         |                                     |        |
|-----------------|----------------------|------------------------------|----|-----------|---------|-------------------------------------|--------|
| тітицо          | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA.<br>DUROS % |    | MIN. NÁX. |         | VARIACIÓN AÑO S.<br>ANTERIOR ACTUAL |        |
| Acciona         | 111,300              | -4,300 -3,                   | 72 | 110,800   | 116,600 | -20,09                              | -16,50 |
| Acciona Ener    | 20,540               | -0,320 -1,                   | 53 | 20,380    | 21,240  | -20,58                              | -26,85 |
| Acerinox        | 9,790                | 0,035 0,                     | 36 | 9,690     | 9,800   | 26,28                               | -8,12  |
| ACS             | 39,320               | 0,100 0,                     | 25 | 38,840    | 39,460  | 62,09                               | -2,09  |
| Aena            | 183,300              | -1,300 -0,                   | 70 | 182,200   | 185,600 | 50,73                               | 11,70  |
| Amadeus         | 62,920               | -1,280 -1,                   | 99 | 62,140    | 65,080  | 36,09                               | -3,02  |
| ArcelorMittal   | 21,850               | 0,020 0,                     | 09 | 21,500    | 21,920  | 6,83                                | -14,86 |
| B. Sabadell     | 1,753                | 0,011 0,                     | 60 | 1,724     | 1,775   | 32,59                               | 57,46  |
| B. Santander    | 4,410                | 0,032 0,                     | 72 | 4,337     | 4,426   | 43,52                               | 16,68  |
| Bankinter       | 7,634                | 0,082 1,                     | 09 | 7,504     | 7,638   | 1,72                                | 31,71  |
| BBVA            | 9,074                | 0,054 0,                     | 60 | 8,958     | 9,174   | 62,22                               | 10,31  |
| CaixaBank       | 4,860                | -0,015 -0,                   | 31 | 4,836     | 4,941   | 17,92                               | 30,43  |
| Cellnex Telecom | 31,630               | -0,760 -2,                   | 35 | 31,630    | 32,520  | 15,54                               | -11,30 |
| Colonial        | 5,955                | -0,055 -0,                   | 92 | 5,940     | 6,125   | 14,03                               | -9,08  |
| Enagás          | 14,030               | -0,210 -1,                   | 47 | 13,960    | 14,310  | 8,95                                | -8,09  |
| Endesa          | 18,465               | -0,155 -0,                   | 83 | 18,350    | 18,710  | 16,05                               | 0,03   |
| Ferrovial Se    | 35,560               | -1,060 -2,                   | 89 | 35,480    | 36,740  | 14,12                               | 7,69   |
| Fluidra         | 21,660               | 0,160 0,                     | 74 | 21,500    | 21,940  | 34,91                               | 14,91  |

| TÍTULO            | OLTIMA     |        | VARIACIÓN DIARIA |        | ER     | VARIACIÓN AÑO S |        |
|-------------------|------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| III WED           | COTTZACIÓN | EUROS  | 1                | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR        | ACTUA  |
| Grifols           | 9,146      | -0,042 | -0,46            | 9,060  | 9,458  | 43,50           | -40,82 |
| IAG               | 1,954      | 0,014  | 0,72             | 1,928  | 1,965  | 28,08           | 9,71   |
| Iberdrola         | 11,960     | -0,165 | -1,36            | 11,905 | 12,200 | 15,38           | 0,76   |
| Inditex           | 46,440     | 0,480  | 1,04             | 45,780 | 46,580 | 67,59           | 17,78  |
| Indra             | 20,200     | 0,020  | 0,10             | 19,820 | 20,360 | 34,32           | 44,29  |
| Logista           | 26,320     | 0,040  | 0,15             | 25,960 | 26,440 | 15,61           | 7,52   |
| Mapfre            | 2,144      | 0,014  | 0,66             | 2,112  | 2,148  | 20,23           | 10,34  |
| Meliá Hotels Int. | 7,470      | -0,015 | -0,20            | 7,445  | 7,580  | 30,19           | 25,34  |
| Merlin Properties | 10,520     | -0,080 | -0,75            | 10,460 | 10,690 | 23,66           | 4,5    |
| Naturgy           | 20,440     | -0,540 | -2,57            | 20,240 | 21,100 | 17,57           | -24,30 |
| Redeia            | 16,900     | -0,160 | -0,94            | 16,810 | 17,250 | -0,68           | 13,3   |
| Repsol            | 14,295     | -0,010 | -0,07            | 14,205 | 14,440 | -2,69           | 6,2    |
| Rovi              | 87,200     | 0,400  | 0,46             | 86,400 | 88,250 | 72,15           | 44,85  |
| Sacyr             | 3,320      | -0,070 | -2,06            | 3,286  | 3,404  | 28,54           | 6,2    |
| Solaria           | 12,050     | -0,510 | -4,06            | 12,020 | 12,690 | 8,70            | -35,25 |
| Telefónica        | 4,152      | 0,042  | 1,02             | 4,124  | 4,169  | 12,86           | 17,49  |
| Unicaja Banco     | 1,239      | -0,005 | -0,40            | 1,210  | 1,259  | -5,39           | 39,2   |

SÉ UN HÉROE ANÓNIMO

CRÉATE UN HÁBITO SOCIAL

DONAR SANGRE

SALVAR VIDAS



## A N U N C I O S O F I C I A L E S

BORME, BOE, BOCM, PRENSA Convocatoria Juntas, Reducciones de Capital, Fusiones,

Transformaciones de sociedades, etc

MUNDO

91 571 20 89

publicidadaviso@gmail.com

## El Gobierno acelera para pactar la reducción de la jornada ya este año

Enviará esta semana su propuesta y busca un acuerdo tripartito «antes de vacaciones»

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

El Gobierno pisa el acelerador para conseguir un acuerdo cuanto antes para reducir la jornada laboral ya a partir de este año. Las negociaciones bipartitas para recortarla de 40 a 37,5 horas semanales desde 2025 se han dado por finalizadas y serán sustituidas a partir de ahora por reuniones semanales a tres bandas, lideradas por el Ministerio de Trabajo, con el objetivo claro de conseguir un acuerdo preferiblemente «antes de las vacaciones de verano» y que permita recortar la jornada ya a 38,5 horas este mismo año.

Así lo anunció ayer el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez-Rey, al término de una reunión con sindicatos y patronales, a los que prometió enviar un texto de forma inmediata para que puedan acudir con una valoración a la próxima reunión, agendada para el lunes 24.

«Esta reunión ha sido útil para marcar los tiempos: ahora empieza la velocidad de crucero. La mesa se reunirá semanalmente hasta que podamos llegar a un acuerdo con todos los agentes sociales. Hasta ahora no queríamos influir con textos a la negociación bipartita, pero una vez que esa mesa no parece dar más frutos vamos a incorporar un texto a la negociación que va a tener estos mimbres: una reducción a 37,5 horas en 2025, alcanzado previamente un grado intermedio en 2024. Esa reducción irá acompañada de una mejora sustancial del registro horario a través de su digitalización completa e interoperabilidad para la Inspección de Trabajo», especificó.

El secretario de Estado admitió que el Gobierno tiene preparada su propuesta desde hace mucho tiempo, ya que tiene «un interés super-



Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. EUROPA PRESS

lativo en cerrarlo cuanto antes».

Aunque Pérez-Rey no ha querido fijar un tiempo límite, sí ha señalado que confía en tener un acuerdo antes de las vacaciones de verano, algo que los sindicatos ven complicado: «No voy a poner un plazo porque lo oportuno es no someter a nadie al talón de Aquiles del tiempo, pero sí le digo que el Gobierno tiene un interés superlativo en cerrar esto cuanto antes y lo vamos a hacer a base de esfuerzo y trabajo, y todas las reuniones que sean necesarias para enviar cuanto antes a las Cortes la reducción de la

jornada laboral. Le mentiría si le dijera que no espero conseguirlo antes de vacaciones», señaló, y confió en que la CEOE forme parte del acuerdo, a pesar de que la patronal es partidaria de flexibilizar los plazos.

La mesa se abre también a hablar de las horas extra, aunque el Gobierno descarta «tajantemente» intercambiar jornada ordinaria por extraordinaria. Para los sindicatos, una mejora del registro horario es condición sine qua non para sentarse a negociar: «Tenemos que hacer algo para que el registro horario sea fia-

ble y efectivamente recoja las horas reales de trabajo que hacen las personas. No es admisible ni tolerable que haya más de 6 millones de horas extra que ni se registran, ni se abonan, ni se cotizan. Si no se corrige no hay lugar a ninguna negociación», aseguró Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, que aspira a que la jornada laboral baje más allá de las 37,5 horas semanales y presiona a la patronal para que decida ya «si quiere estar» y qué necesita para participar del acuerdo.



HOY 18.00 horas TURQUÍA-GEORGIA LA 2/TDP 21.00 horas PORTUGAL- REPÚBLICA CHECA LA 1

GIL MANZANO. El árbitro español se estrenó con un partido difícil por las

interrupciones. Mostró cinco tarjetas a los austriacos y dos a los franceses.

## Alarma Mbappé

LESIÓN. Se rompe la nariz en la victoria ante Austria y es operado de urgencia

Francia tiembla por Kylian Mbappé. La estrella del conjunto galo se rompió la nariz en el debut de su selección en la Eurocopa ante Austria y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Dusseldorf para pasar por quirófano. Cuando pasen unas horas, el cuerpo médico de la expedición francesa determinará si el delantero puede seguir o no en el torneo. En caso de hacerlo, será siempre con una máscara.

Mbappé sufrió un choque tremendo contra el central austriaco Danso y al momento se tumbó en el suelo conmocionado, sangrando mucho

por la nariz y por la boca y con la nariz fuera de sitio. Tuvo que ser retirado del terreno de juego y subido directamente a una ambulancia.



austriaco Wober se metió un balón en su portería tras un centro de Mbappé y Deschamps cumplió con su rancio, mínimo y simple deseo: ganar, algo que con la plantilla que dirige debería ser mucho más fácil. El técnico agitó los puños con rabia en el banquillo cuando sonó el pitido final y acabó el sufrimiento de su equipo, superado por Austria durante gran parte del duelo.

ABRAHAM

P. ROMERO

DUSSELDORF

En Dusseldorf, el técnico insistió con Rabiot, que ahora en la Juventus, y con Kanté, que juega desde el pasado verano en el Al-Ittihad saudí, como si el último lustro no hubiera avanzado, y sentó a Tchouaméni y a Camavinga. Uno puede entender los gustos del seleccionador galo, pero la realidad de la primera parte que se vio en el Esprit Arena no fue lo que Dédé se imaginaba. O sí.

En Francia repiten desde hace años que Deschamps no quiere el balón, que prefiere esperar a su rival, se llame Austria o se llame Alemania. Da igual. No quiere la pelota. Quizás porque esa plantilla a la que denominan la mejor del mundo tiene de todo menos un organizador. No lo es Tchouaméni, tampoco Camavinga, mucho menos Kanté o Rabiot. Por eso no le queda más remedio que convertir a Griezmann en centrocampista y jugar con cuatro delanteros, con Dembélé, Mbappé y Thuram arriba. Suena a alineación ofensiva, pero falta sentido. En el 8, el reciente fichaje del Madrid tuvo el o-1 tras recoger un balón al espacio y encarar a Pentz. Buscó el primer palo, pero falló. Definió mordido y el portero desvió el inten-



Mbappé se golpea en el hombro de Danso, en la jugada en la que se lesionó. FRANCK FIFE / AFP

#### El partido de Le Pen rebate al delantero

La Agrupación
Nacional, el partido
ultraderechista de
Marine Le Pen,
respondió a los
comentarios de
Mbappé. «A mí me
gusta Kylian Mbappé
como jugador, pero que
no me dé lecciones de

política», aseguró ayer Sébastien Chenu, vicepresidente de RN. «Cuando se tiene la suerte y el honor de vestir la camiseta de la selección francesa, hay que mostrar un poco de moderación. Muchos votantes apoyan a la selección francesa y les gusta Kylian Mbappé. Tiene todo el derecho a opinar, y no me importa que se exprese, pero no espero que gente que está bastante alejada de la realidad venga a dar lecciones a los franceses», añadió.

Por su parte, el portavoz de Agrupación Nacional, Laurent Jacobelli, admitió que «no me siento aludido por la palabra 'extremo'. Ni yo ni nuestro partido». «Hay gente que quiere dividir, sí», dijo, y apuntó al propio vestuario de la selección francesa: «Representan a todos los franceses de todas las opiniones». El domingo, Mbappé llamó a votar contra la ultraderecha en las próximas elecciones generales. «Estoy contra los extremos, contra los que dividen».

to a córner. Hubiera sido la situación soñada por Deschamps.

La ocasión no empujó a Francia a buscar más, la relajó. Se encerró en dos líneas de cuatro y entregó el balón a su rival, que no lo rechazó. El equipo de Ralf Rangnick, ideólogo de la factoría futbolística de Red Bull, mimó la pelota y se encontró con las mejores opciones del primer tramo. Francia sólo quiso correr, no dio ni tres pases seguidos y confió en el talento individual, con una contra mal finalizada por Griezmann como gran intento. Todo demasiado rancio.

En los últimos minutos de la primera parte el encuentro se aceleró. El exceso de pasotismo galo concluyó en una ocasión clarísima para el austríaco Baumgartner. Los de Rangnick enlazaron una buena contra en el lado izquierdo, donde el gigante Gregorisch puso un buen centro que Laimer dejó al primer toque para la llegada de Baumgartner que el del Leipzig no aprovechó ante Maignan.

El fútbol suele castigar los fallos de un equipo pequeño ante uno grande y en Dusseldorf hizo pagar a Austria sus errores. Dos minutos después,

EUROCOPA (JORNADA 1)

AUSTRIA

1 FRANCIA

MERKUR-SPIEL ARENA. LLENO

Austria: Pentz; Posch, Danso, Wober (Trauner, min. 59), Mwene (Prass, min. 88); Seiwald, Sabitzer, Laimer (Schmid, min. 91), Baumgartner, Grillitsch (Wimmer, min. 60); Gregoritsch (Arnautovic, min. 59).

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Kanté, Rabiot (Camavinga, min.71), Griezmann (Fofana, min. 90); Dembélé (Kolo Muani, min.71), Mbappé (Giroud, min.90), Thuram.

Árbitro: Gil Manzano (España)

Tarjetas amarillas: Wober, Mwene, Dembélé, Baumgartner, Laimer, Mbappé y Dan-

Tarjetas rojas: No hubo.

Goles: 0-1: Wober (m.38, en propia puerta).

Mbappé se inventó una bicicleta y puso un centro que Wober, sin querer, metió en su propia portería.

Tras el intermedio no cambió el guion de los equipos, pero sí el oxígeno de los austríacos. En el 54, Mbappé le ganó la carrera a los dos centrales y se plantó sólo ante Pentz. Parecía gol seguro, pero el galo disparó incomprensiblemente fuera. Rangnick decidió hacer cambios para ganar piernas, pero perdió ritmo y calidad y Francia, con mucho más músculo, perdonó el segundo. Kanté y Camavinga comenzaron a barrer balones sin parar. En el 66, Griezmann no llegó a un pase de la muerte de Theo y Pentz detuvo un disparo escorado de Thuram. El tiempo añadido fue agónico para Francia, que no sentenció y sufrió ante el empuje austriaco, pero se llevó sus primeros tres puntos.

RAMOS. El defensa, el español con más partidos internacionales (180) y

presente en tres Eurocopas, anunció ayer que no continuará en el Sevilla.





El belga Lukaku se lamenta por una ocasión fallada en el partido de ayer disputado por Bélgica y Eslovaquia. K. KUDRYAVTSEV / AFP

## El misterio de Bélgica

#### **DECEPCIÓN.** Pierde ante Eslovaquia / De Bruyne estuvo desconcertado y Lukaku, fallón

#### INMA LIDÓN FRÁNCFORT

ENVIADA ESPECIAL

Qué le ocurre a Bélgica en las grandes citas es un misterio que bien merecería la atención de Hergé como guion de una de las aventuras de Tintín. Una selección que aún tiene a De Bruyne ya Lukaku ya la que asoman con descaro Doku, Bakayoko y Openda no puede hacer una clasificación



INMA LIDÓN FRANKFURT brillante y esperanzadora y arrancar una fase final en modo depresión. Eslovaquia le sacó los colores en un partido en que la portería se le hizo diminuta a Lukaku y que el VAR remató con alguna jugada polémica. Con Rumanía vapuleando a Ucrania, el grupo se aprieta y los

belgas se descuelgan.

Se pellizcaban los belgas en la grada preguntándose cómo era posible que en un pispás se hubieran visto con el marcador en contra cuando habían arrancado el encuentro volcados en el área eslovaca del Fráncfort Arena. Pero fueron los hombres de Francesco Calzona quienes gobernaron el partido y lo llevaron a sus zona de confort. Contuvieron la primera escapada de Doku que, em-

GRUPO E (JORNADA 1) BÉLGICA **ESLOVAQUIA** 

Bélgica: Casteels, Castagne, Faes, Debast, Carrasco (Lukébakio, min. 84); Mangala, Onana (Bakayoko, min. 58); Doku (Openda, min. 89), De Bruyne, Trossard (Tielemans, min. 74), Lukaku.

FRANKFURT ARENA, 47,000 ESPECTADORES

Eslovaquia: Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Lobotka, Kucka, Duda (Obert, min. 90+3); Schranz (Duris, min. 81), Bozenik (Strelec, min. 70), Haraslin (Suslovzo, min.

Árbitro: Umut Meler (TUR)

Tarjetas amarillas: Mangala, Schranz.

Tarjetas rojas: No hubo.

Goles: 0-1: Schranz (min. 7).

pujado por la enfurecida la hinchada de los Diablos Rojos, se asociaba con De Bruyne para inventar una jugada que acabó con un disparo a bocajarro de Lukaku salvado con Dubravka. Fue la primera y le siguió otra cuando un mal control en carrera del gigante belga habilitó a Trossard para volver a probar al meta del Newcastle. Parecía cuestión de tiempo que Bélgica afinara, pero antes se equivocó groseramente y lo pagó.

En el pico del área pequeña, Doku quiso jugar la pelota y Kucka apareció para robársela. Su disparo lo desvió Casteels, sin poder evitar que apareciera Schranz para batir su portería. Con Eslovaquia en ventaja, a Bélgica el partido se le atragantó.

No encontraba a De Bruyne para girar el juego y romper una estructura defensiva fortalecida por el resultado. Dos veces probó sin demasiada fe Trossard, una atajada por un esforzado Schranz y otra enviada a la grada tras un error en el inicio de juego de Dubravka. No encontraban cómo salir del aturdimiento ante un rival que tenía el plan clarísimo: impedir que hilvanaran y encontraran de manera cómoda la endiablada velocidad de sus extremos. Eso llevaba a Bélgica a la precipitación, con un cabezazo tímido de Onana en el área antes de que Casteels mantuviera la distancia con una mano salvadora a un disparo de Haraslin. Estaban incómodos, pero el resultado abierto. Tanto que Lukaku tuvo el empate en un mano a mano con el meta eslovaco al filo del descanso.

No le quedaba más remedio a Domenico Tedesco que revolucionar su once. Cambió de banda a Doku buscando la debilidad de Pekarik visto que no podía con Hancko en el flanco derecho. En lo que tardó en ajustarse Eslovaquia se fabricó Lukaku un disparo cruzado que salvó el portero del Newcastle, héroe aunque el MVP fuera Lobotka por la manera

en que se superó a Mangala y Onana cuando buscaban a De Bruyne. El capitán fue apareciendo al tiempo que sufuerza se agotaba, pero resultó suficiente para encerrar a los correosos eslo-

vacos. En un córner, Onana apareció para tocar en el segundo palo y que emergiera otra vez Lukaku para empujarla al fondo de la red. El VAR cazó que lo hizo en fuera de juego y volvió a oscurecerle la luminosa tarde de Fráncfort. No sería la única vez. Reestructuró Tedesco todo su ataque, con todo lo que tenía a mano, Lukébakio, Openda y Bakayoko, para seguir estrellándose contra un muro. Incapaz de jugar, colgó balones. Uno lo sacó Hancko bajo palos, el otro, en el minuto 80, el VAR lo anuló porque vio mano de Openda antes de iniciar la carrera y asistir a Lukaku. Otra vez, Bélgica a contrapié.

Rumanía gana a una deslucida Ucrania



#### DANIEL G.-FONTECHA

El partido inaugural del Grupo E dejó la primera sorpresa. Los jugadores de Ucrania, que saltaron al campo con su bandera atada al pecho, no pudieron ante una selección rumana que explotó al máximo sus virtudes y aprovechó los errores de su rival.

El equipo de Rebrov comenzó el partido practicando un juego asociativo que buscaba a sus estrellas, Dovbyk y Mudryk, para que hicieran su magia. Sin embargo, la presión alta de Rumanía en la salida de balón provocó que Lunin entregara un mal pase hacia la frontal que aprovechó Stanciu para mandar el balón a la escuadra. Ucrania intentó reaccionar poco después con una volea del habilidoso Mudryk, pero los contragolpes de Rumanía generaban un gran nerviosismo en la defensa.

La segunda parte comenzó con las mismas sensaciones. Con una Ucrania atascada en ataque y una Rumanía que aprovechó una salida en velocidad para anotar el segundo con un disparo de Marin, que le pasó a Lunin por debajo del brazo. El tanto dejó hundida a la selección ucraniana que, poco después, observó incrédula cómo Dragus definía en el área pequeña una jugada ensayada. Era la sentencia. Con



Los ucranianos, arropados con la bandera, ayer. EFE

esta victoria, Rumanía espera a Bélgica en el siguiente partido para jugarse, quién sabe, el liderato del grupo.

#### RUMANÍA 3 UCRANIA 0

RUMANÍA: Niţă; Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu; Marius Marin (Rus, m. 75); Man (lanis Hagi, m. 62), Räzvan Marin, Stanciu (Racovitan, m. 84), Coman (Mihaila, m. 62); Drāgus (Pusças, m. 75).

UCRANIA: Lunin; Konoplia (Tymchyk, m. 72), Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko (Yaremchuk, m. 62), Stepanenko (Brazhko, m. 62); Tsygankov (Yarmolenko, m. 62), Sudakov (Malinovsky, m. 83), Mu-

GOLES: 1-0, m. 30: Stanciu. 2-0, m. 53: Marin. 3-0, m. 56: Drāgus.

#### FRATTESI. El italiano elogia la osadía de Lamine Yamal: «Un jugador tan joven

y con esa personalidad está destinado a ser un grande del fútbol mundial»

## El portero diferente

#### PROTAGONISTA. Unai Simón, de carácter fuerte, es el primero que hace olvidar a Casillas

Entre la prensa que sigue los pasos de la selección desde hace tiempo, hay un chascarrillo cuando, en el reparto de entrevistas, a alguien le toca Unai Simón (Vitoria, 27 años). «¿Cómo vendrá hoy?», se escucha, y alude la pregunta a si aparecerá el Unai sonriente, simpático, o si lo hará el

Unai serio, distante. Siempre educado, eso sí, siempre amable, eso también, pero hay una distancia enorme entre el primer Unai, sonriente y simpático, y el segundo Unai, serio y distante, aunque Unai es Unai. Es el portero que, cuatro años después, logró hacer olvidar a Casillas.

Porque, desde 2016, cuando Del Bosque sentó a Iker para poner a De Gea en plena Eurocopa de Francia, el baile en la portería había sido intenso. Entre el propio De Gea y Kepa se generó un debate motivado porque ninguno de los dos fue capaz de atrapar el puesto con Lopetegui primero y Luis Enrique después. El asturiano



fue quien, un noviembre de 2020, puso a Unai Simón para ya no quitarlo. «Hasta que no coincidí con él, yo no entendía el papel del portero en la salida del balón. Él me enseñó a buscar al hombre libre, y en buena medida, lo que soy capaz de hacer hoy es gracias a él», explicó ayer, cuestionado por su error frente a Croacia, al fallar un pase ante Majer.

Lo explicó, con su 1,90 sentado y con una camiseta de la selección de 1996 -«la que me han dado», dijo-, con la misma naturalidad con la que contó que viene arrastrando una lesión en la muñeca y que se operará tras la Eurocopa. A la segunda pregunta sobre ello, zanjó: «No me supone ningún problema y no quiero hablar más de esto». El dueño de la portería desde ese noviembre de 2020, en un Amsterdam Arena vacío por la pandemia, ha jugado todos los partidos oficiales menos uno contra Chipre, y los dos del debut de De la Fuente porque estaba lesionado.

Despedido Luis Enrique, en esa primera convocatoria del actual selec-

cionador, marzo de 2023, jugó Kepa. Pero en junio, para la Nations League, y ya recuperado de su dolencia en el tendón de Aquiles, De la Fuente le llamó. En la zona de la Ciudad del Fútbol donde se instalan las carpas para las entrevistas de prensa, el técnico y su preparador de por-

teros, Miguel Ángel España, estuvieron media hora sentados con Unai. Le explicaron lo que querían de él y, desde esa charla, todo quedó claro. Atrás quedaban los recelos del guardameta del Athletic, cuya última experiencia con el entrenador no había sido muy agradable. Hablamos del Europeo sub'21 de 2019. En el primer partido, España va ganando 0-1 a Italia con gol de Ceballos. Sin embargo, Chiesa empata aprovechando un error grosero de Unai, que deja libre su portería ante la posibilidad de un centro. El resto del campeonato lo jugó Antonio Sivera, hoy portero del Alavés.

«Es muy serio, y muy educado. Pero ha cambiado, porque antes era muy vacilón, muy bromista, y ahora es más prudente. Eso sí, se lleva super bien con los otros porteros», dicen fuentes de la concentración. «Lo más importante es saber que todos remamos en la misma dirección. Los títulos van a llegar gracias a los tres. Alex y David no tuvieron la oportunidad de jugar el primer partido, pero quizá jueguen contra Italia. Lo importante es que debemos apretarle las tuercas al compañero manteniendo el buen rollo, porque eso siempre va a estar, el buen rollo», explicaba ayer antes de reflexionar sobre las declaraciones de Kylian Mbappé, que el domingo pi-

dió el voto de los jóvenes contra la ultraderecha de Le Pen en Francia.

«Él es una persona muy importante, que tiene mucha repercusión. Yo soy jugador de fútbol, y comparezco ante vosotros en calidad de profesional del fútbol, con lo cual creo que de lo único que debería hablar es de deporte, dejándole el tema político a otras personas», afirmó alguien que, más allá de las videoconsolas, es de los fijos en la sala de recreo que tienen en el hotel, jugando casi siempre a las cartas, casi siempre al póker. Dice que no sabe si está en su máximo nivel, «porque no sé dónde está eso».

Una reflexión final: «Esto ha cambiado. Antes de la Eurocopa del 21, jugamos un amistoso y hubo gente que nos pitaba, leíamos en prensa cosas que no tenían ningún sentido, y ahora, el buen hacer de aquella Eurocopa, el título de la Nations League, ha conseguido que este grupo ilusione».



Unai Simón, durante el partido del pasado sábado ante Croacia en el Olímpico de Berlín. GABRIEL BOYUS / AFP

#### El divertido juego de especular

De forma inesperada, el seleccionador, Luis de la Fuente, dio ayer la tarde libre a sus jugadores, que después de un trabajo individualizado en el gimnasio o en los alrededores del hotel, tenían permiso para irse donde quisieran, aunque las posibilidades en esta parte de la Selva Negra son las que son. Pasear por el pueblo cercano (Donaueschingen) es la mejor de ellas, de modo que casi todos optaron por descansar en el mismo hotel. Algunos fueron al podólogo, otros aprovecharon para cortarse el pelo, una visita al fisio...

En resumen, que después del debut, con esa goleada ante Croacia, y después de ver el desempeño de Italia ante Albania, quien más y quien menos va pensando ya en el cruce de octavos de final.

Porque el jueves por la noche España podría ser ya primera de grupo. Para eso, Croacia tiene que ganar mañana a Albania y la selección imponerse a los italianoes. Es verdad que también puede ocurrir todo lo contrario y complicarse las cosas, como ocurrió en Qatar, pero dentro de la concentración el optimismo es lo que predomina.

Si España queda primera, jugaría en Colonia el domingo 30 de junio contra uno de los terceros de grupo. Eso llevaría, si todo va normal, a enfrentarse con Alemania, la
anfitriona, en Stuttgart el
5 de julio. Por el
contrario, si algo se
tuerce y el equipo queda
segundo de grupo, el
camino le llevaría a
Berlín, contra el segundo
del grupo A el sábado 29,
y después a un previsible
cruce con Inglaterra en
cuartos de final. El
divertido juego de
especualar ocupa el
tiempo en España.

PEPE. El central puede convertirse hoy, a sus 41 años, en el jugador

más veterano en disputar una Eurocopa, superando al húngro Kyraly.



#### GRUPO F | PORTUGAL-REPÚBLICA CHECA

## ROBERTO MARTÍNEZ

ENTRENADOR ESPAÑOL DE PORTUGAL

# El poder de la lengua y la memoria

PORTUGAL / REP. CHECA

Costa

Leao

Hlozek

Doudera

Stanek

Estadio: Red Bull Arena (Leipzig)

Árbitro: Massimiliano Irrati (ITA)

Dias y el acierto de Schick

El central Ruben Dias elogió

39 años disputará su sexta

inspiración, representa todo

Muestra que todo es posible»,

dijó el defensa, que estará

muy pendiente de Schick, la

principal apuesta ofensiva de

Eurocopa). «Es una

la República Checa.

lo que se puede soñar.

ayer a Cristiano Ronaldo (con

Dalot

B. Silva

Provod

Coufal

Hoy: 21.00 h. La1.

Ferreira

Inacio

Cancelo

Cristiano

Schick

Soucek

Krejci

B. Fernandes

INMA LIDÓN FRÁNCFORT ENVIADA ESPECIAL

«Tienes que perder para luego ganar/ Yaun sin ver, creer». Son estos versos y la voz de la fadista Mariza lo que ha inspirado a Roberto Martínez (Balaguer, 1973) para meterse a todo Portugal en el bolsillo. En apenas un año y medio, el primer entrenador de ha-

bla no portuguesa que dirige a la selección lusa se ha ganado al país y a los jugadores. De Cristiano Ronaldo al jovencísimo Joao Neves, a quienes ha traído a Alemania como única selección invicta en la clasificación, con 10 victorias, 39 goles a favor y sólo dos en contra. «Hay que soñar muy alto. Vamos a crear recuerdos», se impone como reto el español.

La mirada está en volver a ganar un título que los lusos ya levantaron en 2016 antes del adiós de una «generación superlativa». El técnico español se perdía por los pasillos de la Casa dos Atletas de Federación Portuguesa los primeros meses, pero su plan estaba claro: se lanzó a conocer la estructura futbolística de un país de sólo 10 millones de habitantes, pero productor de tanto ta-

lento que tiene a 71 futbolistas en equipos Champions.

En su primera lista apuntó 200 jugadores, que después recortó a 90 y luego a 52 que monitorizó para hacer más fácil la criba de 20 y tres porteros que necesitaba para esta Eurocopa. El idioma del fútbol lo dominaba después de una larga experiencia en la Premier y con Bélgica. Pero sentía que necesitaba más. «Me gusta empaparme de la cultura y la forma de vida del país», confiesa siempre. Por eso se trasladó con su familia a Lisboa y comenzó clases de portugués, una lengua que se esforzó en dominar. La primera sonrisa de

complacencia se la sacó a su afición entonando La Portuguesa, el himno nacional, en su primer partido en el banquillo. Después ha sido capaz hasta de participar en la gala de los Premios de la Música Portuguesa, precisamente junto a Mariza, y de ser actor principal en el vídeo promocional de selección para la Euro. Roberto Martínez es una estrella que, además, ha conseguido la mejor versión de un equipo resquebrajado tras el Mundial.

«Trabajo, respecto y honestidad» es lo que pide y lo que se ha ganado de unos futbolistas a los que empezó por curar. «Cuando un entrenador no controla las emociones, no puede controlar el juego ni dar soluciones tácticas», advierte el catalán. Su Portugal tiene un repertorio que explota las capaci-

dades no sólo de Cristiano, reconvertido a sus 39 años en delantero y domesticado en trato, sino de toda la pléyade de estrellas que concentra y a las que convenció con charlas uno a uno por todo el mundo. «Portugal tiene la misma exigencia que un club grande y le va bien te-



para el resto del equipo

El arma que pretende explotar en esta Eurocopa, donde se encontrará con Chequia, Georgia y Turquía, es una desconcertante flexibilidad táctica. Nadie sabe cómo jugará Portugal. «Queremos provocar la duda en los rivales», confiesa. «Puede hacerlo porque los jugadores han sido muy receptivos a esa conversación táctica. Han visto que les da un plus a su competitividad. Además, él es capaz de ver claras las soluciones que aparecen durante un partido», comenta el entorno del técnico.

do su bandera al cuello.

ner jugadores tan exigidos, por ejemplo, en la Premier», admite el seleccionador pensando especialmente en dos de sus líderes, Bruno Fernández y Bernardo Silva. Pero quiere más. A ellos encomienda el juego, en el que tendrá papel Joao Neves a sus 19 años e incluso Joao Félix, de quien espera su mejor versión. «Ellos nos van a abrir espacios y las estructuras defensivas que casi todos los rivales proponen en el fútbol moderno», reflexiona.

A Cristiano y a Pepe, los dos 'cuarentones, les da el mando en el vestuario. «Tienen una experiencia y una forma de trabajar contagiosa». A Ronaldo incluso lo ha amansado e integrado en grupo, restándole poder para vivir al margen y rodeado de su corte, pero dándole los galones que le motivan. Incluso le ha inventado un papel distinto en el once titular que ya tramó con él en Riad su primera visita hace meses. «Llegamos al último tercio del campo con facilidad y tener tres puntas de lanza es nuestra idea. Cristiano es un jugador que queremos en el área por su potencia, su disparo e incluso su juego aéreo», advierte.

El técnico tiene al país en el bolsillo. Escucha fados, canta el himno y presenta premios

En la clasificación ha tenido pocos partidos complicados y sabe que ahora es el momento «de crecer». El único entrenador español junto a De la Fuente no quiere pensar más allá. Aunque en su contrato marque que las semifinales son el objetivo, no parece posible que Portugal le abra la puerta a quien que se ha anuda-

## Ejerce de líder y se ha ganado a Cristiano, ejemplo



Roberto Martínez, en un entrenamiento de Portugal. P. DE MELO / AFP



ARDA GÜLER. El versátil centrocampista, con 19 años y sólo un puñado de partidos con el Real Madrid, es el principal reclamo de la selección turca.

#### GRUPO F | TURQUÍA-GEORGIA

## Los goles de la disidencia

**PRESIONES.** Los jugadores de Georgia, que debuta ante Turquía, sufren ataques por posicionarse contra el Gobierno

**Grupos violentos** 

clamaron contra el

capitán Kashia por

llevar un brazalete

LGBTQ con su club

#### MIGUEL A. HERGUEDAS

El pasado 24 de marzo, poco después de que Nika Kvekveskiri anotase el penalti que metía a Georgia, por primera vez, en la fase final de una Eurocopa, las calles de Tiflis se tiñeron de una euforia que traspasaba lo futbolístico. Muchos ciudadanos, ajenos al balón, aprovecharon el momento para reivindicar un viejo anhelo: el de la integración en la Unión Europea. Tres días más tarde, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa animaba a los jugadores a «seguir haciendo feliz al país con más victorias». Un mensaje relevante, dado que la popularidad de Ilia II rivaliza con la de Giorgi Mamardashvili, portero del Valencia, o Khvicha Kvaratskhelia, extremo del Nápoles. Desde 1977, año de su entro-

nización, suinfluencia sobre la sociedad y la vida política no sólo se mantiene intacta, sino que ha sobrevivido a una tentativa de envenenamiento con cianuro.

Georgia, un país de contrastes, atraviesa una furibunda crisis política,

agitada por la polarización y los discursos de odio. De ello dan prueba aquellas escenas de gozo por la Eurocopa, que pronto se transformaron, a lo largo de abril y mayo, en multitudinarias protestas contra Rusia, el gigante que ocupa militarmente, con 8.000 soldados, una quinta parte del país. Siguiendo las directrices del Gobierno, la policía disolvió con tal violencia a los ciudadanos que una ola de indignación empezó a inundar el país. Hasta alcanzar al vestuario dirigido por Willy Sagnol.

«Hubo futbolistas que apoyaron esa causa, aunque debieron guardar silencio o eliminar sus publicaciones de apoyo en las redes sociales», cuenta a EL MUNDO el director de uno de uno de los periódicos más influyentes de Tiflis, con la condición de no revelar su identidad. «Algunos fueron acusados incluso de pertenecer a partidos políticos de la oposición. Aunque ningún jugador ha querido admitir presiones de la Federación, veoprobable que se produjeran», añade.

El último informe de Amnistía Internacional confirma que el «procesamiento de opositores por motivos políticos», «la violencia contra las mujeres» y las «detenciones arbitrarias de civiles» resultan aún hoy moneda común en Georgia. El 8 de julio 2023, una fiesta del Orgullo Gay fue reventada por 2.000 militantes de ultraderecha, que destrozaron el escenario y prendieron fuego a los emblemas arcoíris. Los agentes de policía, según la citada ONG, «no hicieron nada para impedirlo». Como tampoco intervinieron, a mediados de 2017 en la sede de la Federación, cuando otro gru-

> po deviolentos clamaron contra Guram Kashia. El capitán de la selección había osado portar un brazalete con su club, el Vitesse holandés, enapoyo del colectivo LGBTQ. Kashia liderará la línea de tres centrales ante Turquía, mien-

tras en el banquillo del Westfalenstadion, a la espera de mostrar su olfato goleador, aguardará Zivzivadze.

El futbolista del Karlsruher se ha erigido como uno de los estandartes de la disidencia. No sólo por aquel doblete ante Luxemburgo que despejaría el camino hacia la última eliminatoria frente a Grecia, sino por su frontal oposición al Gobierno. Zivzivadze no ha escatimado críticas a la Ley de Agentes Extranjeros. Un texto, ostensiblemente inspirado por el Kremlin, que coloca en la diana a cualquier empresa-de los medios de comunicación a las ONG- que presente un 20% de capital extranjero. Otro ejemplo de la deriva de Sueño Georgiano, el partido gubernamental, el que intenta controlar cada resorte del poder. Incluido el balón.

Levan Kobiashvili, quien fuera ídolo del Schalke a comienzos de siglo,



Los jugadores de la selección georgiana, ayer, durante el entrenamiento. INA FASSBENDER / AP

compatibiliza el cargo de presidente de la Federación con su acta de diputado, mientras Kakha Kaladze, campeón de dos Champions con el Milan, ejerce como alcalde de Tiflis. Pese a su escaso pudor para hostigar a los discrepantes, ambos encabezarán hoy la expedición en Dortmund. «Son los autores de todo el mal y de toda la inmundicia que pueda imagi-

narse», espetó Kaladze cuando le preguntaron sobre la influencia de la oposición en el equipo nacional.

Entretanto, el primer ministro, Irakli Kobajidze, no ha perdido la ocasión para reservar su cuota de protagonismo. «Cuando algo sucede por vez primera en 30 años, significa que el esfuerzo de este Gobierno también ha supuesto una gran parte del

La clave turca son los pases de Calhanoglu
Sin Enes Unal, al que una fractura en un dedo del pie

apartó del torneo, ni Caglar Soyuncu, fuera del torneo por una lesión muscular, el seleccionador de Turqía Vincenzo Montella debe compensar el liderazgo de estos futbolistas y para ello cuenta como jugador clave con Hakan Calhanoglu, dominador de la Serie A con el Inter, el mejor pasador de la historia del equipo turco, con 15 asistencias. Güler y los demás dependen de él. éxito», adelantó el pasado 10 de abril. Según el último registro del Banco Mundial, correspondiente a 2019, Georgia es el séptimo país del mundo donde más fácil resulta hacer negocios, sólo unas décimas por detrás de Estados Unidos. Su sector turístico representa el 33,5% del PIB, casi el triple que en España o Italia. Sin embargo, aún sigue a años luz de Europa en cuanto a Índice de Desarrollo Humano, el coeficiente de la ONU que pondera la esperanza de vida, los niveles de educación o el consumo per cápita.

Por no hablar de la libertad de prensa, que en este 2024 ya ha retrocedido 26 posiciones, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. De ello bien saben en las redacciones de Tiflis. «Son tiempos duros. Desde que Vladimir Putin lanzó su guerra a gran escala contra Ucrania, mi país ha tomado una senda iliberal. La propaganda afecta a todos los niveles. Incluso al de la rivalidad con Turquía, el único país vecino que reconoce plenamente nuestra soberanía. A pesar de los prolongados intentos de Rusia de instigar la turcofobia, esos sentimientos son mínimos», concluye el citado informante georgiano.



Estadio: BVB Stadion de Dortmund. Árbitro: Facundo Tello (ARG). Hoy: 18.00 h. La 2.

### VIOLENCIA. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, advierte de que

la amenaza yihadista en la Euro es real y que los niveles de alerta son elevados



#### CALENDARIO, RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

|               |                                                 |                                  | PRIMERA FAS                                       | E                        |                                                  |                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| RESULTADOS    |                                                 |                                  |                                                   |                          |                                                  |                                                            |
| VIERNES, 14   |                                                 |                                  |                                                   |                          | Grupo A Alemania 5 Escocia                       | Wirtz, Musiala, Haverta<br>Frülkrug, Can.<br>Rüdiger (p.p) |
| SÁBADO, 15    | Grupo A<br>Hungría<br>Suiza 3                   | Varga<br>Dush, Anhischer, Embolo | Grupo B<br>España 3<br>Croacia 0                  | Morata, Fabián, Carvajal | Grupo B<br>Italia 2<br>Albania                   | Bastoni, Barella<br>Bajrami                                |
| DOMINGO, 16   | Grupo D Polonia Países Bajos 2                  | Buksa<br>Gakpo, Wegherst         | Grupo C<br>Eslovenia 1<br>Dinamarca 1             | Janza<br>Eriksen         | Grupo C Serbia 0 Inglaterra 1                    | Bellingham                                                 |
| LUNES, 17     | Grupo E Rumanía 3 Ucrania                       | Stanciu, Marin, Dragus           | Grupo E<br>Bélgica 0<br>Eslovaquia 1              | Schranz.                 | Grupo D Austria 0 Francia 1                      | Wöher (p.p.)                                               |
| MARTES, 18    |                                                 |                                  | Grupo F (18.00.La2/TD)<br>Turquía<br>Georgia      |                          | Grupo F (21.00 h. La1)<br>Portugal<br>R. Checa   |                                                            |
| MIÉRCOLES, 19 | Grupo B (15.00 h. La1)<br>Croacia<br>Albania    |                                  | Grupo A (18.00 h. La1)<br>Alemania<br>Hungría     |                          | Grupo A (21.00 h. La1)<br>Escocia<br>Suiza       |                                                            |
| JUEVES, 20    | Grupo C (15.00.La2/TD)<br>Eslovenia<br>Serbia   |                                  | Grupo C (18.00 h. La1)<br>Dinamarca<br>Inglaterra |                          | Grupo B (21.00h. La1)<br>España<br>Italia        |                                                            |
| VIERNES, 21   | Grupo E (15.00.La2/TD)<br>Eslovaquia<br>Ucrania |                                  | Grupo D (18.00 h.La1 )<br>Polonia<br>Austria      |                          | Grupo D (21.00h. La1)<br>Países Bajos<br>Francia |                                                            |
| SÁBADO, 22    | Grupo F (15.00h. La1)<br>Georgia<br>R. Checa    |                                  | Grupo F (18.00h. La1)<br>Turquía<br>Portugal      |                          | Grupo E(21.00h.La1 )<br>Bélgica<br>Rumanía       |                                                            |
| DOMINGO, 23   |                                                 |                                  | Grupo A (21.00h. La1)<br>Suiza<br>Alemania        |                          | Grupo A (21.00.La2/TD)<br>Escocia<br>Hungría     |                                                            |
| LUNES, 24     |                                                 |                                  | Grupo B(21.00.La2/TD)<br>Croacia<br>Italia        |                          | Grupo B (21.00. La1) Albania España              |                                                            |
| MARTES, 25    |                                                 |                                  | Grupo0 (18.00. La2)<br>Países Bajos<br>Austria    |                          | GrupoC (21.00.La2/TD)  Dinamarca  Serbia         |                                                            |
|               |                                                 |                                  | GrupoD (18.00. La1)<br>Francia<br>Polonia         |                          | Grupo C (21.00. La1)<br>Inglaterra<br>Eslovenia  |                                                            |
| MIÉRCOLES, 26 |                                                 |                                  | Grupo E (18.00 h. La1)<br>Ucrania<br>Bélgica      |                          | Grupo F (21.00 h. La1)<br>Georgia<br>Portugal    |                                                            |
|               |                                                 |                                  | Grupo E(18.00 La2/TD)<br>Eslovaquia<br>Rumanía    |                          | GrupoF (21.00 La2/TD) R. Checa Turquía           |                                                            |

#### CLASIFICACIONES

|          | J   | G | E | P  | F | C | Pt. |
|----------|-----|---|---|----|---|---|-----|
| Alemania | . 1 | 1 | 0 | 0  | 5 | 1 | 3   |
| Suiza    | 1   | 1 | 0 | 0  | 3 | 1 | 3   |
| Hungría  | 1   | 0 | 0 | 1: | 1 | 3 | 0   |
| Escocia  | 1   | 0 | 0 | 0  | 1 | 5 | 0   |

|              | J  | G | Е | P | F   | C  | Pt. |
|--------------|----|---|---|---|-----|----|-----|
| Países Bajos | .1 | 1 | 0 | 0 | 2   | 1  | 3   |
| Francia      | 1  | 0 | 0 | 0 | 1   | .0 | 3   |
| Austria      | 1  | 0 | 0 | 1 | 0   | 1  | 0   |
| Polonia      | 1  | 0 | 0 | 1 | - 1 | 2  | 0   |

| GRUPO B |     |   |   |    |    |   |     |  |  |  |
|---------|-----|---|---|----|----|---|-----|--|--|--|
|         | J   | G | Е | P  | F  | С | Pt. |  |  |  |
| España  | - 1 | 1 | 0 | 0  | 3  | 0 | - 3 |  |  |  |
| Italia  | 1   | 1 | 0 | 0. | 2  | 1 | 3   |  |  |  |
| Albania | . 1 | 0 | 0 | 1  | -1 | 2 | 0   |  |  |  |
| Croacia | 1   | 0 | 0 | 1  | 0  | 3 | 0   |  |  |  |

Inglaterra

Dinamarca

GRUPO F

Portugal R. Checa

Georgia

Turquía

Eslovenia

Serbia

1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 1

0 1 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 1 0

| GRUPO E    |    |    |   |   |   |     |     |
|------------|----|----|---|---|---|-----|-----|
|            | J  | G  | Е | P | F | C   | Pt. |
| Rumanía    | 1  | 1  | 0 | 0 | 3 | 0   | 3   |
| Eslovaquia | 1  | 1  | 0 | 0 | 1 | 0   | 3   |
| Bélgica    | 1  | .0 | 0 | 1 | 0 | - 1 | 0   |
| Ucrania    | 1. | 0  | 0 | 1 | 0 | - 3 | -0  |

|                                                                                                                                 | FASE FINAL                                         |                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OCTAVOS DE FINAL  Domingo, 30  1° Grupo B  3° Grupo A/D/E/F Colonia, 21.00  Sábado, 29  1° Grupo A  2° Grupo C  Dortmund, 21.00 | Berlín, 21.00  SEMIFINAL  Martes, 9  Miércoles, 10 | CUARTOS DE FINAL  Sábado, 6  Berlín, 21.00  CUARTOS DE FINAL  Martes, 2  1° Grupo A/B/C/  Múnich, 18.00  Martes, 2  1° Grupo D  2° Grupo F  Leipzig, 21.00 |  |
| Lunes, 1 1° Grupo F 3° Grupo A/B/C Fránckfurt, 21.00  Lunes, 1 2° Grupo D 2° Grupo E Düsseldorf, 18.00                          | Múnich, 21.00 Dortmund, 21.00                      | Sábado, 6 Gelsen., 18.00  Domingo, 30 1° Grupo C 3° Grupo D/E/F Gelsen., 18.00  Sábado, 29 2° Grupo A 2° Grupo B Berlin, 18.00                             |  |

#### GALLINA EN PIEL



#### Koeman, mocos y pelotillas

Preocupa el estado de Pedri en la selección española. Ha sido ver a Koeman comerse los mocos en el Polonia-Países Bajos, y empezar a pensar en un posible cruce con su ex entrenador, al que tendría que dar la mano, e incluso abrazarse, tras compartir momentos muy difíciles en el equipo culé postpandemia, en los que cualquiera entendería que el seleccionador holandés acabara chupándose hasta las PCRs.

Todos tenemos un amigo, un vecino o un pariente al que tratamos de evitar por cuestiones higiénicas, y eso en el caso de Pedri supone pasar como segundos, y confiar en que la orange no llegue a la final. En este sistema de Eurocopa en la que lo difícil es no clasificarse, Pedri tendrá que afrontar antes el doble reto de Italia: tratar de diferenciar a Luis de la Fuente de Spalletti cuando mire a la banda, y descubrir hasta dónde puede llegar España.

reabrió un debate sobre alimentación e higiene, en el que muchos simpatizantes del gol de Wembley se apuraron en recordar al ampliamente rebatido neumólogo austríaco Friedrich Bischinger, quien decía que comerse los mocos reforzaba el sistema inmunitario. También sirvió para recordar al ex seleccionador alemán Joachim Löw, ganador de un Mundial, pero al que todos recordamos por su palmarés en microbiota.

Se comió los mocos contra Inglaterra en su despedida de la Mannshaft en la Euro de 2021, se olió la axila contra Eslovaquia en la Euro de 2016 y, en la misma competición, se pasó la mano por la entrepierna por delante y por detrás contra Ucrania, para luego olerla y hacer pelotillas con los dedos, con una habilidad para encontrar espacios y hacer circular el balón solo comparable a lo que hacía a escasos metros con los pies Toni Kross. Normal que Paco González nos hicie-



Koeman, durante el partido ante Polonia. GABRIEL BOUYS / AFP

Italia es esa visita al dentista de la que hablaba Joaquín
Caparrós cuando sus equipos
tenían que visitar al Real Madrid o al Barcelona. El voto al
Pacma que se convirtió en referencia para negar la existencia de Podemos en algunas Comunidades, se repite con Italia para saber si tu equipo existe en una Eurocopa. Lo de Koeman solo sirve para medir
escrúpulos. El desatasque del
seleccionador de Países Bajos

ra la retransmisión de lo de Koeman.

Los banquillos son los nuevos semáforos. De ahí que sea necesaria cierta discreción por parte de las cámaras, pasando a otro plano como cuando sale un espontáneo, o pedirle a los entrenadores que hagan como Carlo Ancelotti con los chicles, y se traigan los botes de casa, si es que tragárselos como Popeye les da poderes sobrenaturales.

## **EL TIEMPO**

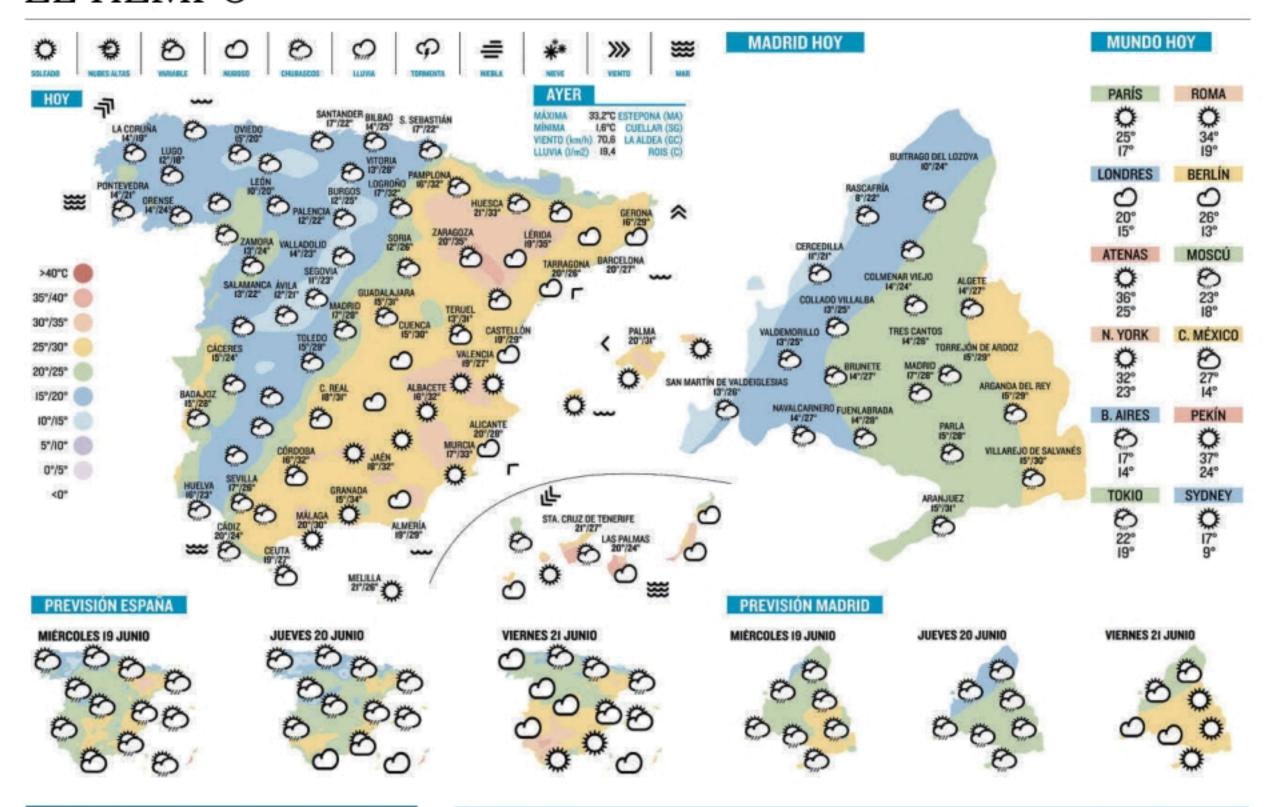

#### SORTEOS

#### CUPÓN DE LA ONCE

#### 75871

La Paga: 034

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

#### TRIPLEX DE LA ONCE 542-658-977-480-809

#### SUPER ONCE

Combinación ganadora del domingo:

1º Sorteo: 04-14-16-24-36-38-42-44-48-56-57-59-61-65-66-67-73-76-81-82

2º Sorteo: 01-03-07-10-13-19-27-29-36-37-41-44-53-54-55-57-58-67-71-74

3º Sorteo: 02-04-05-08-12-16-24-28;-29-

31-39-51-52-55-63-64-66-69-77-85

4º Sorteo: 04-08-12-13-20-21-26-27-31-32-37-43-50-52-56-59-75-78-80-81

5° Sarteo: 03-04-05-07-24-29-35-36-38-



#### BONOLOTO

Combinación ganadora del lunes: 12-14-16-27-29-30 (C2I, R 3)

| Categoría | Acertantes | Euro     |  |  |
|-----------|------------|----------|--|--|
| 6         | 0          | BOTE     |  |  |
| 5 + C     | 0          | 0,00     |  |  |
| 5         | 61         | 2.835,54 |  |  |
| 4         | 3.753      | 23,04    |  |  |
| 3         | 65.219     | 4,00     |  |  |
| Reintegro | 369.273    | 0.50     |  |  |

#### LOTERIA PRIMITIVA

Combinación ganadora del lunes:

#### 2-8-12-16-22-43 (C35, R8)

| Aciertos | Acertantes | Euros      |
|----------|------------|------------|
| 6+R      | 0          | BOTE       |
| 6        | 1          | 672.638,36 |
| 5 + C    | 7          | 15.582,36  |
| 5        | 159        | 1.257,70   |
| 4        | 7.567      | 38,44      |
| 3        | 125.478    | 8,00       |

#### Jóker: 2517875

#### EURODREAMS

Combinación ganadora del lunes: 14-16-19-22-23-32 (Sueño 4)

| Categoría | Acertantes | Euros      |  |  |
|-----------|------------|------------|--|--|
| 6         | 0          | 0.00       |  |  |
| 5 + C     | .1         | 120.000,00 |  |  |
| 5         | 118        | 113,42     |  |  |
| 4         | 5.274      | 40,79      |  |  |
| 3         | 74.922     | 5,34       |  |  |
| Reintegro | 439.661    | 2.50       |  |  |



#### CRUCIGRAMA

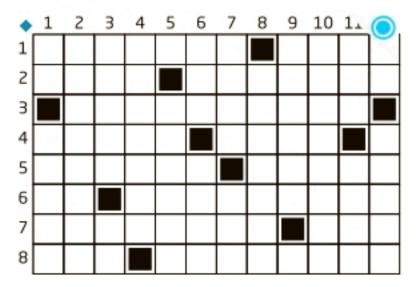

#### PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.- I. Torpe, fea, que debe causar vergüenza. Pertenecéis a un lugar. 2. Te arriesgas. Integrarse, concordarse, concertarse. 3. Persona que actúa solamente basándose en su voluntad o capricho y no en la razón, la lógica o la justicia. 4. Artificio, medio empleado para conseguir algo. Al revés, se usa en pastelería. 5. Conjunto de principios y conocimientos sobre una ciencia o actividad. Hacía servir una cosa para algo. 6. Siglas de Infantería de Marina. Sargento ..., personaje de Farmacia de guardia. 7. Trozo de tela que sirve para resguardar la nuca del sol o de la lluvia. Elisabet en familia. 8. Sufijo que denota abundancia. Persona versada en la lengua y literatura inglesa.

VERTICALES.- I. Símbolo químico del Polonio. De la capital de Grecia. 2. Disfrutaremos de una cosa. 3. Pequeña arma arrojadiza. Dominio de internet de Gabón. 4. Secuaz a sueldo o movido por interés. 5. Tonto, corto de entendimiento. 6. Transportador de dopamina. Voz que se dice al fin de las oraciones. 7. Ave rapaz diurna de cabeza colorada y plumaje

negro. Región arenosa de un desierto. 8. Perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas. 9. Forma despectiva de llamar a un homosexual. 10. Los utilizan los niños cuando se les empieza a guitar el pañal. 11. Canto o baile canario. Gran ..., estrecho que une los mares Báltico y del Norte. 12. Tengo la certeza de algo. Granja, alquería.

Sé. Masia.

Anglista. VERTICALES.- I. Po. Atico. 2. Usaremos. 3. Dardo. Ga. 4. Esbirro. 5. N. Idiota. 6. Dat. Amén. 7. Aura. Erg. 8. Natural. 9. Sarasa. I. 10. Orinales. II. Isa. Belt. IZ. HORIZONTALES.- I. Pudenda. Sois. 2. Osas. Aunarse. 3. Arbitraria. 4. Ardid. Atan. M. 5. Teoria. Usaba. 6. Im. Romerales. 7. Cogotera. Eli. 8. Osa.

#### HORÓSCOPO

#### ARIES

(21 marzo - 20 abril) Habrá cambios que afecten al sector laboral pero también al familiar, solamente podrás manejarlos adecuadamente si te preparas para ellos.



(21 abril - 20 mayo) Puede que hoy tengas algún problema con la autoridad, si es así, te conviene ceder y no enfrentarte porque de lo contrario saldrías perdiendo.



#### GÉMINIS

(21 mayo - 21 junio)

Un cambio en tus hábitos saludables te hará sentir más energético. Además, la práctica de yoga conseguirá que estés más centrado y equilibrado.



#### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) Recibirás un mensaje algo misterioso que no entenderás y, por ello, te pasarás todo el día intentando descifrar su significado real.



(23 julio - 22 agosto) Un descubrimiento en tu trabajo te llevará a una nueva perspectiva y conseguirá que vuelvas a estar inspirado y



#### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) En el terreno sentimental, la situación mejorará bastante, pero aun así, deberias esforzarte más en mostrar tus sentimientos más intimos.



#### LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) Debes tener más en cuenta los pequeños detalles, sobre todo aquellas cosas que suceden en el día a día porque te ayudarán a ser feliz.



**ESCORPIO** (23 octubre - 21 noviembre) La persona que te ha estado rondando la mente últimamente te hará un gesto significativo. Exprésale tus sentimientos y no te arrepentirás.



#### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) Se multiplicarán las oportunidades para alcanzar tus objetivos, solamente debes estar más atento a las situaciones que se te presentarán.



#### CAPRICORNIO

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero) Un apoyo financiero de alguien te hará sentir agradecido y apreciado, y te mostrará que debes emprender un cambio en tu estilo de vida.



(22 enero - 21 febrero) Sentirás cierta atracción por asuntos relacionados con tu actividad profesional y eso te empujará a querer profundizar más sobre el tema.



(22 febrero - 20 marzo)

No te olvides de practicar algún deporte o ciertos ejercicios físicos siempre que puedas para mantener tu salud en buen estado.



# PAPEL | **EN PORTADA**

Por Mar de Miguel

na moto acuática pasa por encima a toda velocidad. La remueve, la balancea, pero ni la desplaza ni la deforma. El piloto ni la ve. Mide casi 15 kilómetros cuadrados y solo se aprecia a vista de pájaro. Un avión la sobrevuela. Los pasajeros la fotografían asombrados y comparten la instantánea en redes sociales. Está en boca de todos

pero nadie sabe qué es, desde cuándo está ahí o de dónde ha salido. Hasta ahora.

Un informe elaborado por más de una veintena de científicos de seis centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en cuatro comunidades autónomas aclara y confirma que la mancha blanca que ocupa un 10% de la masa de agua del Mar Menor, en la región de Murcia, se debe al carbonato cálcico. Es el mismo compuesto de las conchas de mar que podríamos recoger en un paseo por la playa. Sin embargo, no procede de ahí.

Aunque la sitúan en 2022, los científicos no barajan una fecha precisa de cuándo apareció. Nadie era consciente de su presencia hasta que empezó a concretarse y verse claramente en las imágenes de satélite, junto a la desembocadura de la Rambla del Albujón, entre la localidad de los Alcázares y la marina del Carmolí (un saladar coronado por un volcán extinguido), tocando la Perdiguera, una de las cinco islas volcánicas del Mar Menor.

Apareció como una mancha turbia y lechosa y desde entonces permanece inalterable. No aumenta ni disminuye. Si llueve mucho o hay fuertes vientos, pierde el contorno y se diluye un poco. Pero en seguida se vuelve condensar. Así ha permanecido durante dos años.

«Empezamos a tener constancia, a fijarnos en la mancha blanca, a finales de 2022», cuenta a este diario el director y coordinador del estudio, Juan Manuel Ruiz, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO). Ruiz forma parte del equipo multidisciplinar del Proyecto BELICH, formado por científicos del Centro Oceanográfico (CO) de Murcia, de Málaga y de Canarias, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT) y del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE).

«Sospechamos que era un fenómeno diferente, por su estabilidad y, sobre todo, por la intensidad del color, ese color blanco que no es el típico de un agua turbia producida por una resuspensión por viento; o por el arrastre de sedimentos por lluvias del continente a la laguna, que suelen ser aguas turbias de colores pardos y marrones, no blancas. Era algo

"El 'whiting' se da en muchos sitios, de pronto el agua se pone blanca, pero suele durar semanas o meses, no dos años"

Los científicos creen que ha surgido por una combinación de factores: "Esto no es otra enfermedad, sino otro síntoma"

anómalo y muy denso», destaca Ruiz.

Para investigar el fenómeno, los científicos del CSIC usaron imágenes MODIS del satélite Aqua de la NASA y datos de las misiones Sentinel del programa Copérnico de la Agencia Espacial Europea (ESA), en concreto imágenes diarias del Sentinel-3A (de 300 metros de resolución) y de los satélites Sentinel-2A y 2B cada 5 días con una resolución de 10 metros.

Sobre el terreno, midieron la velocidad de la corrien-



te, la temperatura del agua, la salinidad, el pH, la turbidez, el oxígeno disuelto, los nutrientes y carbonatos inorgánicos. Además, analizaron el sedimento, del plancton y la vegetación bentónica. Para ello, utilizaron las estaciones de muestreo del proyecto BELICH, que forma parte del programa de monitorización del Mar Menor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). Pero en este caso, añadieron una estación más en la mancha blanca.

«Ya en las primeras mediciones constatamos esa turbidez tan extrema», comenta Ruiz. Sin embargo, lo que el ojo humano no detectó al principio, lo hizo el satélite. «La mancha blanca, ese fenómeno que apareció de forma estable, con ese tamaño, esa forma y con esa luminosidad, habría empezado en junio de 2022», asegura. Incluso antes, los datos reflejan ciertas fluctuaciones que podrían indicar que ya se estaba formando.

Este fenómeno, que en la literatura científica se conoce como whiting (en inglés, blanqueamiento),

está asociado a episodios de precipitación de carbonato. Los carbonatos como el carbonato cálcico, se encuentran en equilibrio químico dependiendo del pH del agua. Si el pH varía, debido a la actividad biológica de los organismos marinos, las condiciones fisicoquímicas del agua o la sedimentación, las reacciones químicas que lo forman se desplazan y precipita.

El whiting, es decir, que de repente una masa de agua se tiña de blanco, no es algo exclusivo del Mar Menor. Las aguas verdes del lago estadounidense Fayetteville Green Lake, en el estado de Nueva York, esconden una complicada dinámica. Sus aguas profundas, densas, frías y anóxicas no se mezclan con las de las capas superficiales, cálidas y oxigenadas. Los fondos son de color púrpura, rosados, ricos en azufre y bacterias que lo consumen. Sin embargo, este delicado

Parte del equipo científico, durante los muestreos para estudiar la mancha. BELICH / IEO-CSIC

equilibrio se rompe anualmente y el lago experimenta fenómenos de blanqueamiento al proliferar las cianobacterias y las microalgas diatomeas, precipitando cristales de calcita a su alrededor.

La costa de Florida, los Bancos de Las Bahamas, los lagos Ontario y Erie entre Estados Unidos y Canadá, el lago Michigan, el lago Kivu en África, o el lago marino de la isla croata de Mljet en el Mediterráneo, son también ejemplos del fenómeno de whiting. Pero cada caso se relaciona con distintas causas. La comunidad científica las investiga y cree que surgen por una combinación de factores que van desde la resuspensión de sedimentos del fondo, a la actividad del fitoplancton, la química del agua y el ciclo del carbono.

«El whiting es un fenómeno que se da en muchos sitios del mundo. De pronto se pone el agua blanca y eso está asociado a la formación de cristales de carbonato cálcico. Pero, en general, dura semanas o meses, pero no dos años seguidos. Eso es bastante excepcional», cuenta a este medio Gonzalo Barberá, investigador del CEBAS-CSIC.

«El blanqueamiento puede producirse por diferentes procesos. Es una reacción química que se produce por la precipitación de los carbonatos. La cuestión es por qué precipitan», se pregunta Ruiz. «Los carbonatos están implicados en el sistema regulador del pH del agua del mar. El pH [que indica la acidez del agua] no es constante, pero se mantiene en unos niveles casi constantes. Y eso es muy importante para la homeostasis del ecosistema», recalca.

Del pH depende la supervivencia de todo organismo marino. La tolerancia a las fluctuaciones de pH, que varía de unas especies a otras, puede hacer desaparecer comunidades enteras. El pH neutro para la vida (ni ácido ni básico) es el pH 7. Sin embargo, desde 2016, coincidiendo con el primer episodio de eutrofización y muerte del Mar Menor, el pH ha aumentado continuamente de 8 a 8.5.

«Hemos observado que el pH del Mar Menor lleva siete años subiendo sin parar», asegura Barberá. «Los datos del seguimiento del pH de toda la laguna tendían a aumentar. Y vimos que ese aumento del pH

# MEDIO AMBIENTE PAPEL

podría estar relacionado con la causa de esa precipitación de carbonatos, porque a partir de un determinado valor de pH, los carbonatos precipitan», explica Ruiz.

A pesar de la cercanía de la mancha blanca a la Rambla del Albujón, los científicos creen que la hipótesis que explicaría por qué ha aumentado el pH en Mar Menor, por qué se ha formado la mancha blanca y por qué lo ha hecho junto a la rambla permaneciendo inalterable, estaría relacionada con la descarga del acuífero del Campo de Cartagena, que rodea al Mar Menor y se sitúa incluso por debajo de él. «El mecanismo que nosotros atribuimos a la formación de la mancha blanca es básicamente la descarga submarina de agua subterránea», asegura Barberá.

Este acuífero, que rebosa tras haber pasado por un ciclo húmedo y además recibe el agua del regadío, no sólo está contaminado por nitratos agrícolas, sino que también presenta altos niveles de carbonatos que acaban en la laguna aumentando el pH.

El análisis de los datos demuestra que es así, con altas concentraciones de nitratos y carbonatos (bicarbonatos que originan carbonato cálcico) en las aguas continentales superficiales y subterráneas que llegan a Mar Menor. Los niveles de bicarbonatos subterráneos triplican a los de la laguna. Además, los investigadores han revelado la presencia de microcristales de calcita en el agua y en los sedimentos de esta albufera.

«Después de 40 años de regadío, aparte de que en los pozos se observe mucho más nitrato, también tenemos niveles más altos de bicarbonato y de calcio, lo cual es lógico porque el riego es un lavado del suelo. Estamos incrementando el lavado de un suelo que tiene una cantidad inagotable literalmente de bicarbonato cálcico que disolvemos, lo metemos en el agua del acuífero que descarga en el Mar Menor concentraciones de bicarbonato más altas de las que había anteriormente», explica Barberá.

Los episodios de whiting, la cristalización de carbonato cálcico, se dan en ambientes de pH relativamente altos, como las que se han generado en Mar Menor. «Cuando subimos el pH generamos las condiciones para que apareciera el fenómeno», dice Barberá.

«Esto no es otra enfermedad, sino otro síntoma de la misma enfermedad, que es la profunda alteración hidrológica e hidrogeológica que hay en el Campo de Cartagena, producto de cómo se ha desarrollado», considera este investigador.

Ruiz, Barberá y el resto de científicos sostienen que la hipótesis de la descarga subterránea, aunque no está probada, es compatible con todos los datos y explicaría también por qué la mancha permanece inalterable en un punto fijo. «Se mantiene todo este tiempo porque los niveles piezométricos [el nivel al que se encuentra el agua subterránea] siguen siendo altos a día de hoy», señala Barberá. «Es altamente estable y no hay síntomas de que esté creciendo», comenta Ruiz.

Sin embargo, esta situación podría cambiar.

«Ahora entramos en un periodo de sequía, donde los aportes de aguas continentales podrían disminuir. Si también se toman medidas de disminución de los aportes de agua en la actividad agrícola o cualquier otra actividad, si nuestra hipótesis es cierta, podríamos ver cómo la mancha blanca podría reducir su tamaño o hacerse más tenue», afirma Ruiz. «Dentro de unos años volveremos a entrar en otro ciclo de años húmedos donde, si desapareciera o si hiciera más tenue, volveríamos a verla», añade.

Se desconocen los efectos de los niveles crecientes de pH sigue aumentando por los aportes de agua rica en carbonatos. Podría ser favorable para algunas especies de plantas marinas y perjudicial para otras, si no se alcanzan niveles limitantes para todas.

El IEO ha constatado la falta de luz y la ausencia de vegetación marina en la zona de la mancha blanca, lo que preocupa a los investigadores, ya que las praderas marinas regulan el ecosistema en el Mar Menor. Aunque desapareciera la mancha aún quedarían sedimentos de calcita que dificultarían la recuperación de las praderas marinas. Para la fauna, la creciente alcalinización del agua también es un factor crítico que podría impedir la vida de muchas especies.

LA UE APRUEBA LA LEY DE RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA

Biodiversidad. El voto de Austria permite dar luz verde a la polémica ley europea, atascada desde noviembre de 2023, que pretende recuperar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas para el año 2030

Por Carlos Fresneda (Londres). Fotografía de Sergio Enríquez

a polémica Ley de
Restauración de la
Naturaleza de la Unión
Europea superó ayer el
último escollo y es por
fin una realidad. La
primera normativa europea que
busca proteger la biodiversidad y
recuperar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos a finales
de la década fue respaldada por el
Consejo de la UE celebrado en
Luxemburgo con 20 votos a favor,
seis en contra y una abstención.

Aunque había sido ya aprobada por el Parlamento europeo en febrero, la ley necesitaba una mayoría cualificada en el Consejo por países que representaran más de 65% de población de la UE. El apoyo final de Austria consiguió elevar el listón al 66,07% y poner fin

a la eterna disputa entre partidos de izquierda y derecha.

«Ha llegado el momento de dejar atrás nuestras ideologías y empezar a trabajar juntos», afirmó el comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, que llegó a expresar su preocupación por las maniobras obstruccionistas que han «comprometido la credibilidad» de las instituciones comunitarias.

Los humedales

Nacional de las

del Parque

Tablas de

Daimiel, en

Ciudad Real,

afectados por

la sequía.

«Estamos ante una muy buena noticia para todos los europeos y para la biodiversidad a nivel mundial», declaró la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que llegó a definir el tortuoso

proceso de Ley Restauración de la Naturaleza como «una película de terror».

«Siempre me ha sorprendido la manera en la que se ha abierto una batalla cultural en torno a algo que es obvio: no hay empleo en un planeta muerto, no hay seguridad alimentaria en un planeta degradado», declaró Ribera, que se refirió a la «experiencia española» en la recuperación del Mar Menor y de Doñana.

El eurodiputado socialista César Luena, que llevó las negociaciones de la ley en el Parlamento europeo, destacó así la importancia del respaldo final: «Hoy es un día significativo para Europa. Es el momento en que hacemos la transición de la protección y conservación de la naturaleza a la restauración activa».

El espaldarazo final a la Ley de Restauración de la Naturaleza se produce apenas una semana después de las elecciones europeas en las que el grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (Verdes/ALE) perdió más de una cuarta parte de sus eurodiputados (de 71 a ración de la Naturaleza. El desenlace final a favor de la norma fue posible gracias al impulso de la ministra austríaca de Medio Ambiente, Leonore Gewessler (Los Verdes), pese al rechazo del Partido Popular (ÖVP) y la disparidad de opinión entre sus estados federales. «No podría haber hecho las paces con mi conciencia si hubiera dejado pasar esta oportunidad», declaró Gewessler.

El 81% de los ecosistemas del viejo continente se encuentran degradados, según la Agencia Europea de Medioambiente, que resalta la presión humana y la falta de espacios de naturaleza intacta en comparación con otros lugares del planeta.

«La UE necesita cumplir con su parte en la crisis global de preservación de la biodiversidad», declaró el ministro danés de Medio Ambiente, Magnus Heunicke, en el debate previo a la votación de ayer. «Nuestros ciudadanos esperan que tomemos una acción decisiva y que lo hagamos sin más retrasos».

Por su parte, las asociaciones ecologistas han respondido muy positivamente a la aprobación de la ley: «Este acuerdo ofrece un rayo de esperanza para la naturaleza de Europa», afirmó Greenpace en declaraciones a la agencia EFE.

Sin embargo, la noticia no ha sido bien recibida por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), quienes expresaron su descontento en un comunicado de prensa: «La UE asfixia a los



"Estamos ante una buena noticia. No hay seguridad alimentaria en un planeta degradado", afirma Teresa Ribera

> 52), pasando de ser el cuarto al sexto grupo de mayor representación de la Eurocámara.

El descenso de los verdes y el ascenso de los partidos de ultraderecha han hecho temer por el futuro del Pacto Verde Europeo y ha contribuido al desbarajuste final en torno a la Ley de Restauagricultores europeos y nos asesta una nueva puñalada trapera. Posiblemente esta ley duplicará la superficie de mancha marrón en la agricultura mediterránea, provocará incendios más grandes y despoblará aún más el medio rural», denunció el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

# PAPEL | CULTURA

# JORGE FERRER "LA REVOLUCIÓN CUBANA NOS HA MATADO A GOLPE DE TIEMPO"

Libro. El escritor, crítico y traductor habanero narra en 'Contra la memoria y el olvido' la manera en la que la Revolución de 1959 desgarró las vidas de su abuelo y de su padre y lo empujó a él mismo, muchos años después, a un exilio que parece interminable

Por Maite Rico (Madrid). Fotografías de Pedro Salado (Araba Press)

ño 1959. La Revolución triunfa en Cuba. El abuelo Ferrer, funcionario de Fulgencio emprende el camino del exilio. El hijo Ferrer se convierte en el perfecto apparatchik castrista. Y el nieto Ferrer, pionero de la Revolución, medio cubano, medio ruso, dejará la isla desengañado por el inmovilismo del régimen. Este nieto es Jorge Ferrer (La Habana, 1967). El traductor y escritor ha querido «poner orden» en su particular caos vital. El resultado es Entre Cuba y Rusia. Contra la memoria y el olvido (Ladera Norte), un libro vibrante sobre el exilio, la libertad, el desarraigo y el perdón. P. El libro es la saga de una familia sacudida por el totalitarismo. R. Me consideraba hijo de la Revolución, pero en realidad soy el hijo de una familia rota precisamente por la Revolución. Mi abuelo, un anticastrista en Nueva York; mi padre, un alto funcionario del Gobierno cubano en Moscú, es decir, en las dos capitales de la Guerra Fría. A mí me llevan de adolescente a la Unión Soviética, ahí me formo y, después de regresar a Cuba, me voy al exilio con 25 años, a Barcelona. Una de las de las razones para escribir esta historia es intentar poner orden en el caos que es mi propia vida. P. ¿Lo ha logrado? R. Sí, al menos hasta un cierto

punto, a base de hacerme

las que les tocó vivir y cómo

preguntas complejas. ¿Quién era

mi padre? ¿Quién era mi abuelo?

¿Qué hicieron en las dictaduras en

resolvieron su circunstancia vital? Mi abuelo, un hombre con un carisma extraordinario, convertido como tantos otros en un paria, en un byvshi, que es la palabra rusa, lo resuelve exiliándose y siendo un pobre viejo que limpia mesas en Manhattan. Mi padre hace toda su carrera en la Revolución, pero acaba más o menos decepcionado. Y decide, en la vejez, seguir el camino de su padre y de su hijo y marcharse a Miami. Y entonces fallece de manera súbita. La muerte fue especialmente cruel: vio que el hombre tenía un billete hacia esa otra vida y decidió quitárselo. P. El padre repudió al abuelo cuando se fue al exilio. ¿Cómo se tomó la salida del hijo? R. Mi padre se tomó mi exilio con una enorme resignación. Al volver de la URSS a La Habana, en 1991, formé parte de Paideia, un grupo cultural de oposición con un profundo anhelo reformista, muy marcado por la Perestroika. Mi

plata, en este caso puente de Iberia.

P. Menuda paradoja: muchos cubanos como usted, que se preparaban en Rusia para ser el hombre nuevo de la Revolución, se topan con Gorbachov y desean esa misma apertura para Cuba. R. Así es. Mi etapa de formación en la URSS, adonde llegué en 1981, con 14 años, coincide con la eclosión de la Perestroika, que es una fiesta de la inteligencia y de la humanidad. Muchos vimos ahí la posibilidad de vivir en sociedades abiertas, que escaparan de la grisura, porque Cuba es gris, aunque el trópico sea colorido. Pero el régimen cubano demostró su inmovilismo, su absoluta cerrazón. Fidel dijo aquella famosa frase de que «Cuba ahora está sola, pero está en la cúspide»... de una supuesta montaña que parió un ratón. Un régimen desfondado, desnortado, que ha perdido toda significación. Con tanto apagón, al parque temático de la izquierda que fue Cuba se le han parado las máquinas. Es una suerte de rémora que permanece ahí, en esa oscuridad perpetua, esperando que el día 2 de cada mes le lleguen las remesas de Miami. P. ¿Cómo explica la duración del régimen? R. Uno de los rasgos más crueles de la Revolución cubana, que son muchos, es su extenuante duración. 65 años. Más que por fusilamientos, la Revolución nos ha matado a golpe de tiempo. Una razón es su voracidad parasitaria. Ha sabido parasitar al régimen soviético y después a Venezuela. La otra es la capacidad de empujar

al exilio a los díscolos. Y la otra es

su capacidad de crear en la voz de

Fidel un discurso que reivindicaba esa excepcionalidad que anhela

un pueblo: hasta hace unos años,

historia. Fíjese aquí en Cataluña,

mundo nos mira», el món ens mira.

funcionado en Cuba. Parasitismo

cómo en el procés repetían «el

los cubanos sentían que con la

Revolución eran algo en la

Ese narcisismo bestial ha

"Cuba es una rémora en oscuridad perpetua, esperando que cada mes le lleguen las remesas de Miami"

"Rusia ha regresado a la peor URSS. El sueño de libertad de Gorbachov ha acabado en la pesadilla nacionalista"

padre sabía que yo no tenía hueco en Cuba y que estaba complicándome la vida, y también se la estaba complicando a él. Y en 1994 empiezo a buscar una salida. Al poder le convenía dejar marchar a unos cuantos; a enemigo que huye, puente de y narcisismo. Qué dos ismos, ¿eh?, en un país que ojalá solo fuera conocido por el modernismo de José Martí.

P. Regresó a Cuba el año pasado, preparando el libro. ¿En qué se diferencia la Cuba de ahora de la que encontró en su retorno desde Moscú, hace 30 años?

R. Son dos Cubas muy parecidas. El paisaje visual cambia poco, aparte de que las casas se han llenado de rejas, más allá de las rejas metafóricas. La gente tampoco cambia mucho. Lo que sí noté en esta última visita es la sensación de que ya no hay Cuba. Esa idea de una nación con un discurso determinado, errado o no, ya no existe. Se vive en una suerte de post-país, en un país que ya se acabó. Lo pensaba en una visita fantasmagórica que hice al Museo de la Revolución, que estaba en obras. La guía me decía: vamos a empezar desde la historia precolombina y mirar hacia el futuro. Es decir, son conscientes de que ya no existe la Revolución. Como la Revolución no es nada, que lo sea todo.

P. ¿Y cómo ha vivido la evolución de Rusia?
R. He estado yendo a Rusia desde principios de los 2000, por mi trabajo con la literatura rusa. Y he sido testigo de cómo la transformación propiciada por Gorbachov, el sueño de libertad, ha acabado en la pesadilla chovinista, solipsista y nacionalista de Vladimir Putin. Es decir, esa regresión de Rusia a la peor Unión Soviética. Svletana Aleksiévich me lo

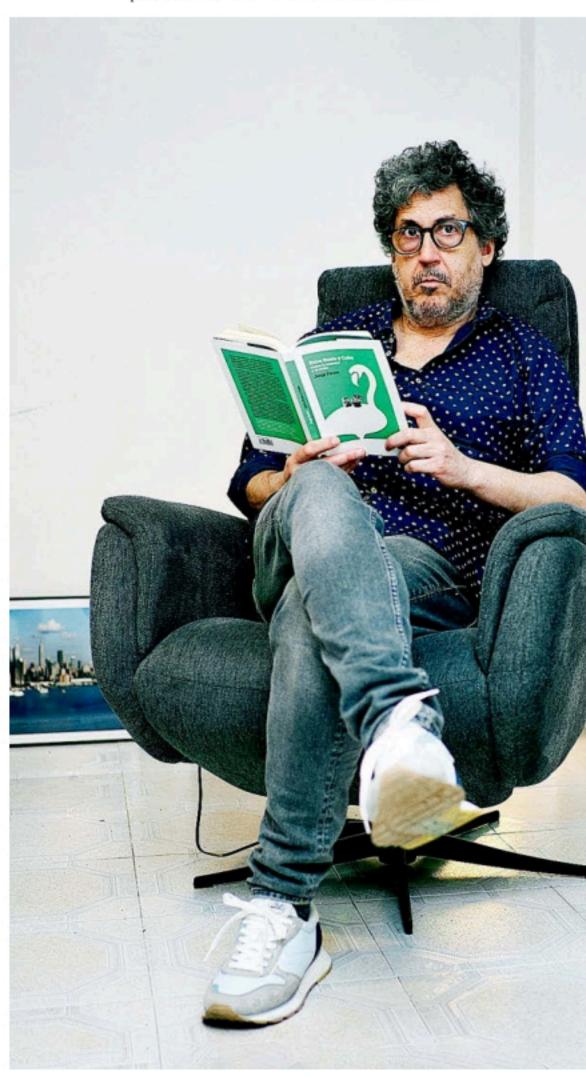

# **CULTURA** PAPEL

explicaba cuando comenzó la guerra en Ucrania. «Vivimos en el Gulag durante muchos años. Un día nos dijeron 'las puertas están abiertas, salid'. Y salimos. Y la intemperie de la libertad, la intemperie a la que es arrojada la gente cuando desaparece el Estado, es tremenda. Y entonces volvimos a meternos dentro del Gulag, cerramos la puerta y nos peleamos ahí dentro». Lo que sucede en Rusia, por desgracia, no

#### "En el 'procés' pensé en exiliarme de nuevo. Fui a Florida, vi el discurso del Rey y pensé: esta vez no han ganado"

es excepcional. El mundo del postcomunismo es también el mundo de los populismos, de la ferocidad

P. Rinde homenaje en el libro al exilio cubano, tan maltratado por la propaganda del régimen. Sobre todo las primeras generaciones.

R. No crea que la izquierda europea de los 90, que vivía la resaca del fin la Guerra Fría y el fracaso del





# **UNA DÉCADA DE REINADO EN 23 IMÁGENES** HISTÓRICAS

Exposición. El Palacio Real de Madrid acoge la exposición 'Felipe VI 2014-2024' para conmemorar estos diez años del Rey como Jefe del Estado

Por Marina Pina (Madrid)

ratar de evidenciar la intensa labor desarrollada por el Rey. Ese es el objetivo con el que el Palacio Real de Madrid inaugurará el miércoles la exposición Felipe VI, 2014-2024, un recorrido forográfico por este decenio a través de momentos destacados del Reinado de Don Felipe. Ayer, el Real Sitio acogió a la prensa para poder ver la muestra y explicar su montaje. Como detallaron, a través de 23 imágenes seleccionadas entre el archivo de Casa Real, la Agencia Efe y algunos medios escritos, se pretende que el público «entienda mejor» las labores de la Familia Real, así como dar a conocer un Rey «muy trabajador y muy en sintonía con el estado de ánimo de su pueblo», en palabras de José María Sanz-Magallón, director del proyecto.

No es para menos, dadas las grandes cifras que sintetizan estos diez años en el documento que acompaña al visitante de la muestra. Don Felipe ha recibido a 25.000 personas en audiencia, ha realizado 4.000 actividades, se ha reunido con 269 jefes de Estado y ha emprendido 197 viajes al extranjero.

Arriba a la

montaje de la

muestra sobre

española en la

exposición. G.

EUROPA PRESS

LUENGAS/

Felipe VI; la

corona real

derecha,

La muestra se podrá visitar desde el próximo jueves, un día después de la celebración por el X aniversario de la proclamación, y los primeros en verla serán los Reyes. Don Felipe y Doña Letizia la

inaugurarán en el que será el primer acto de la nueva década de reinado. Así, el Monarca y su esposa recorrerán la Galería del Príncipe del piso principal, como lo hará cualquier curioso cuando compre su entrada. La muestra comienza con la proyección de vídeo en el Salón de Alabarderos, donde se resumen estos diez años de reinado, para paso dar a continuación a una selección de fotografias históricas de gran tamaño, elegidas entre 4.000 visionadas por la experta Beatriz Palomo. Se trata de imágenes impresas en 4x4 metros y todas miran al futuro, sólo en la esquina de una imagen aparecen Juan Carlos I y Doña

La exposición fotográfica comienza con una de las imágenes que la fotógrafa Estela de Castro tomó de los Reyes en 2020 y que sirvieron para renovar los posados reales de la Familia. No faltan varias instantáneas del día de la proclamación de Felipe VI y de otros momentos importantes de su reinado, como el día del homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus o el último posado de la Familia Real en los jardines del Campo del Moro con motivo de la celebración del 20 aniversario de la boda de Don Felipe y Doña Letizia. También tiene un importante protagonismo la Princesa de Asturias, con dos instantáneas del 31 de octubre de 2023, día en que alcanzó la mayoría de edad y juró lealtad a la Constitución en un acto solemne en el Congreso de los Diputados.

La muestra está comisariada por los académicos de Historia y de Bellas Artes Enrique Moradiellos y Publio López Modéjar, y se expondrá en otros lugares de España. Se instalarará en Granada, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Valencia cuando se clausure en Madrid.

Esta no es la única iniciativa llevada a cabo por Patrimonio Nacional, que el propio día 19, a

> modo de celebración, abrirán gratuitamente todos los palacios reales, monasterios y museos que gestiona la institución excepto el Palacio

Real de Madrid, que lo hará el jueves 20 de 12:30 a 19:00 horas. Además, para conmemorar los diez años de reinado, organiza-

rán junto a Telefónica un videomapping mañana a las 22.45 en la madrileña Plaza de Oriente. Se tratará de la proyección de imágenes históricas de este decenio sobre la fachada principal del Palacio Real. La proyección pondrá el broche al día de celebra-

ciones y también se llevará a cabo el jueves y el viernes. Mañana también se abrirá una página web con información sobre as distintas actividades y se regalará una publicación en formato periódico.



# PAPEL | CULTURA

# **ALEX MICHAELIDES** "MUCHA GENTE **QUE ASPIRA** à LA FAMA **HUYE DE ALGO** DE SU PASADO"

El escritor chipriota trenza el 'thriller' con el romance en su tercera novela, 'La furia', una historia que desnuda la imagen de Hollywood para mostrar sus defectos ocultos

Por Silvia Lorenzo (Madrid)

e dice del Levante tarifeño, como de muchas brisas vigorosas, que es un viento tan intenso que vuelve loca a la gente. Lo que no se cuenta, sin embargo, es que, en ocasiones, determinadas islas griegas se ven azotadas por ventoleras intensas que pueden estropear las vacaciones a cualquiera; que pueden, como el Levante, hacer perder la razón.

La idea del viento como tormento arraigó a los 20 años en la mente de Alex Michaelides (Chipre, 1977), el escritor que fue aclamado en 2019 como una promesa en el género del thriller por su primera novela, La paciente silenciosa y que se consolidó como ilusionista del enigma con Las Doncellas. Acaba de publicar La furia (Alfaguara), la crónica de una muerte anunciada en la que trenza el desconcierto con lo perturbador.

«Una vez, estuve atrapado en Grecia un tiempo porque el viento era terrible. Me pareció una forma estupenda para mantener a alguien en algún lugar», asegura el escritor en una conversación con este diario en las oficinas de su editorial. La furia está inspirada en los libros de Agatha Christie: «Es un intento de ver qué sucedería si introdujera personajes psicológicamente realistas en una de sus novelas», explica Michaelides.

La furia es la historia de una renombrada actriz de Hollywood, Lana Farrar, que viaja a Aura, su isla privada en el mar Egeo, junto a dos amigos y su familia. «Escribí la novela entera en Chipre y el personaje de Lana era para Uma [Thurman]», explica Michaelides. La amistad entre el escritor y la actriz se remonta a la etapa del primero en el mundo del cine. Michaelides fue guionista, escribió Un robo inesperado pero acabó frustrado. «Creo que en cierto modo estaba en el



QUIQUE GARCÍA /EFE

trabajo equivocado», cuenta el chipriota.

La trama de La furia es teatral y sarcástica. Cuando aparece el cadáver de uno de los personajes, la historia comienza a acelerarse hasta el desenlace del crimen. Elliott, un amigo de la artista, narra los hechos e invita al lector a conocer a fondo a los protagonistas desde una ironía que tiende al cinismo. Sin embargo, cuando parece que Michaelides ha com-

"Vinculo la idea de carácter y destino a la

pletado el cubo de Rubik del misterio, le da otra vuelta y el lector descubre que todavía queda una cara más por completar. «Los cambios y las sorpresas fueron apareciendo a medida que los escribía», explica Michaelides, que compara la exhaustiva planificación que requirieron sus dos novelas anteriores con la trama improvisada de La furia.

«Me preocupaba que el ritmo fuese lento», confiesa el novelista. «Pensé que cuanto más me metiese en la cabeza de los personajes, más lo ralentizaría». Aún así, Michaelides retrata los perfiles psicológicos de sus siete personajes, Farrar y su corte, con precisión de cirujano. A lo largo de su trayec-

toria como escritor, la psicología psicología y la niñez. Convierte la novela cobra gran en un debate sobre la naturaleza humana" protagonismo, es uno de sus

grandes intereses: «Todos estos personajes me parecían personas muy reales, en mi cabeza eran niños con heridas».

La infancia y la relación con los padres es un elemento clave de la novela, que intenta explicar los

motivos que llevan a alguien a cometer un crimen: «Creo que el daño que sufren algunas personas puede remontarse a una infancia maltrecha», dice Michaelides. La niñez define el carácter de las personas. El escritor se desplaza entre los traumas y heridas de sus personajes porque «carácter es lo mismo que destino».

Sus dos anteriores novelas beben de la mitología griega y La furia se basa en la frase de Heráclito que asegura que «el carácter del hombre escribe su destino». «La vinculo a la psicología y a la niñez, lo que convierte esta historia en un

debate sobre la naturaleza humana», explica.

La furia es una crítica a los defectos de Hollywood, hacia el cual el autor siente una especie de amor-odio: «Mucha gente que aspira a la fama huye de algo de su pasado», dice Michaelides. A pesar de ello, el escritor va adaptar La furia a la gran pantalla, de la misma manera que su primera novela La paciente silenciosa, que continúa en proceso de preproducción.

La historia de La furia sigue su propio curso, fluye. «Me encanta escribir, es como un impulso. No sé qué otra cosa haría», dice Alex Michaelides, que adelanta que su próxima novela se inspira en el mito de Afrodita.

El amor en un thriller es complicado, quizás más que la posibilidad de volverse loco en una isla. Pero, al fin y al cabo, el autor conoce las fronteras que separan la ficción y lo verosímil de la misma manera que conoce el viento que azota las islas.



Los domingos con EL

MUNDO, la revista Actualidad Económica y también la revista ¡HOLA! ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre. Promoción válida hasta agotar existencias y disponible a nivel nacional excepto en Cataluña.



# **LOC** PAPEL



# LA ESCRITORA QUE DEJÓ LA MEDICINA PARA AMASAR UNA FORTUNA CON LOS BRIDGERTON

Best-seller. Julia Quinn triunfó en la Feria del Libro de Madrid, donde firmó durante más de cuatro horas. Sus libros arrasan

Por Luis Fernando Romo

arte de la premisa de que la gente prefiere los finales felices y con ese propósito en mente, Julia Quinn (54) delinea sus personajes. La autora norteamericana, cuyo verdadero nombre es Julia Pottinger, está que se sale. Los Bridgerton, compuesta por ocho libros, es un fenómeno de masas casi sin precedentes auspiciada por sus aventuras adaptadas a la serie homónima de Netflix.

La escritora norteamericana estuvo este domingo pasado en la Feria del Libro de Madrid, donde cientos de fans -- la mayoría chicas jóvenes-hicieron cola durante horas, bajo un sol abrasador, para

que les dedicara su obra. Las previsiones se quedaron cortas. La editorial (Urano) había vendido 500 tickets (solo se permitía un libro por persona) y tuvo que ampliar otros 500 más. Quinn firmó en la caseta durante cuatro horas y media sin parar y aún quedaron fans sin dedicatoria. Arrasó.

Era la primera vez que la escritora pisaba la Feria madrileña, pero no España. Antes de ser conocida se paseó por Barcelona, donde quedó impresionada por la arquitectura de Gaudí. Todo un placer visual tras haberse graduado en Historia del Arte por la Universidad de Harvard, La carrera le gustó, pero poco antes de licenciarse decidió prepararse para estudiar Medicina. Consiguió el ingreso en Yale mientras escribía sus dos primeras novelas románticas, Splendid y Dancing at Midnight, con el único propósito de satisfacer su sueño adolescente. Con 13 años ya era una voraz lectora de literatura romántica, una afición con la que su padre no estaba de acuerdo porque creía que no desarrollaría las competencias lingüísticas más adecua-

Aquel deseo terminó por materializarse cuando dos editoriales pujaron por los derechos de sus dos primeras obras. Fue el empujón que le llevó a aparcar definitivamente Medicina para concentrarse en la literatura. No se equivocó, porque sus libros le han hecho rica: en 2022 había acumulado ya unos 10 millones de dólares, una fortuna que sigue aumentando en vista del creciente aumento del fenómeno fan de las aventuras románticas de los





#### La productora Shonda Rhimes compró los derechos de la obra. "La adaptación ha sido brillante"

Bridgerton. De los 38 libros que Quinn lleva publicados 19 acapararon de forma consecutiva el número uno en la prestigiosa lista de los best sellers de The New York

Times. Incluso la revista Time le dedicó una página. Quinn escribió la saga de los Bridgerton entre 2000 y 2006 inspirándose en el periodo de la Regencia

británica (1811-1820), que se desarrolló a principios del siglo XVIII cuando a causa de una enfermedad al rey Jorge III le consideraron no apto para gobernar y a su hijo, Jorge IV, le nombraron príncipe regente.

Durante esa década las reglas de comportamiento junto a las técnicas de galanteo fueron fundamentales para orquestar matrimonios con la única intención de mantener un estatus social cercano a la corte. En las novelas de Julia Quinn las aventuras se centran en las familias Bridgerton y Featherington, que buscan los mejores partidos para las chicas en edad casadera.

En busca de savia nueva, la productora y guionista Shonda Rhimes (54), creadora de Anatomía de Grey o Cómo defender a un asesino, necesitaba nuevas historias para mantenerse en la línea de flotación. Cuando leyó las historias de Quinn y conoció a la autora, entre ambas surgió un flechazo.

Quinn vendió los derechos y Rhimes visualizó los escenarios donde tendrían lugar los entresijos amorosos hilvanados por la hoja de cotilleos de la casadera lady Whistledown."La adaptación de Los Bridgerton ha sido brillante y fascinante", declaró a Elle la autora tras el éxito de la primera temporada de la serie, estrenada en 2021.

Algunos comparan a Quinn con Jane Austen, pero ese es otro análisis. Lo que sí hay que resaltar es que su vida amorosa parece el cuento de la Cenicienta, ya que conoció a quien hoy es su marido nada más

matricularse en la facultad de Medicina en 1988. Para el doctor Paul Pottinger fue amor a primera vista, pero a ella le costó algo más. Acabaron casándose en junio de 1996. La pareja tiene dos hijos, con los que reside en Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos.

La mayoría de los libros están dedicados a este experto enfermedades infecciosas y medicina tropical, quien en alguna ocasión ha manifestado que no solo le encanta figurar en los libros, sino que no sabe qué ha hecho para ganárselo tanto, "pero mientras siga haciéndolo, estaré encantado".

Sin duda, su marido y sus hijos fueron su principal apoyo cuando en 2021 perdió a su padre, Steve, y a su hermana Ariana en un accidente de tráfico. "Murieron porque una empresa de catering no aseguró bien su

carga y las lonas se cayeron a la carretera. Porque al conductor de un camión no le importó conducir con un nivel de alcohol en sangre que excedía tres veces el límite legal", escribió con dolor en su página oficial de Instagram.

Arriba, Julia Quinn en una imagen reciente. A la derecha, dos fotogramas de la serie. GETTY/ NETFLIX

# PAPEL TV

# LAURA MADRUEÑO,

# ANTE LA FINAL DE 'SUPERVIVIENTES': "ES COMPLICADO PORQUE ESTE 'REALITY' TE ABSORBE MUCHO"

Entrevista. La pasada edición fue su primera vez. Ya con experiencia, la presentadora relata a horas de la gran final lo que supone vivir el 'reality' más duro de la televisión

Por Esther Mucientes (Enviada especial a Honduras)

iento dos días han pasado desde que encendiésemos por primera vez esta palapa. Bajo la atenta mirada de Poseidón, este gran templo de piedra, fuego y agua prendía sus antorchas para recibir a 20 nuevos valientes que se atrevían a formar parte de Supervivientes. Quince semanas de aventuras en las que el hambre, el cansancio, el agotamiento y la desidia se convertían en sus enemigos. Y se hacían presa de ellos. Sin imaginarse que iban a tener fuertes contrincantes. La valentía, la superación, el coraje y la lucha les hacían sobreponerse, a pesar de todo, logrando convertirse en verdaderos ejemplos de la palabra sobrevivir. Esta noche apagamos la palapa para ellos. Una palapa que se apaga después de haber hecho historia».

Este fue el discurso con el que este domingo Laura Madrueño cerró la mítica palapa de Supervivientes 2024. Un discurso que la presentadora comenzó a formar en su cabeza y a escribir semanas antes de la semifinal de Supervivientes, pues la presentadora del reality en Honduras lo vive con tal intensidad que nunca deja de pensar en el programa. Hay veces que las fuerzas flaquean, que la morriña le invade, que la autoexigencia le arrastra. EL MUNDO ha podido hablar con ella sobre el duro trabajo que hay detrás y de cómo afronta el estar tantos meses fuera de casa y a tantos kilómetros de la realidad, pues, como ella misma reconoce, «hay momentos en los que necesitas estar sola y desconectar, pero es muy difícil».

Laura Madrueño, que este año pasará fuera de casa más de cuatro meses, pues hay que sumar la edición que este mismo jueves comienza, Supervivientes: All Stars, asegura que lo que peor lleva son los mosquitos: «Soy alérgica y encima no puedo tener marcas. Hay galas en las que estás en directo y sientes los picotazos. Te comen viva, y más a mí, que estoy más de cuatro horas en la arena y sin la posibilidad de taparme. Por eso empiezo a tomar antihistamínicos un mes antes».

Aunque para la presentadora el tema mosquitos y hormigas de fuego es una cruz, no es lo único duro de Supervivientes: la necesidad de soledad, la autocrítica que hace constantemente de su trabajo, el escuchar y vivir las polémicas a miles de kilómetros y el ser la única persona que tiene contacto físico con los concursantes convierten el reality en un trabajo agotador, aunque, reconoce, también «muy satisfactorio». Porque, pese a todo, para Laura Madrueño, este programa es el programa de su vida.



La magia de la televisión impide ver al espectador lo que supone un programa como Supervivientes para quien lo hace. No es solo el trabajo de Laura Madrueño, sino de las 200 personas que están en Honduras durante tantos meses para que cada programa salga adelante. Si a eso le sumas la autoexigencia de la presentadora, el poder desconectar se convierte casi en una odisea. «Hay muchas veces que, aunque estés rodeado de gente, te sientes solo. Esto es un reto personal cada día», asegura.

A lo que se refiere Laura Madrueño es a no poder estar cerca de su familia, de sus amigos, de sus mascotas, y el estar pendiente prácticamente las 24 horas al día de lo que ocurre, incluso de lo que ocurrirá en Supervivientes. El día de esta entrevista Madrueño acababa de llegar en barca de Cayo Cochinos. El día anterior hubo programa y no pudo volver a la villa en la que se aloja junto a buena parte del equipo. Tuvo que dormir en las cabañas habilitadas en el cayo. Viene cansada, pero eufórica y nos confiesa que «es muy complicado dejar de pensar en algún momento en el reality». Los únicos días que Laura Madrueño tiene libres en Honduras - no llega a las 36 horas a la semana-aprovecha su amor por la naturaleza y el buceo para intentar desconectar. Spoiler: no lo consigue.

«Tengo la cabeza como una lavadora, pues con todo lo que ocurre en las galas no dejas de pensar en muchas cosas. Es muy difícil porque al final Supervivientes te absorbe mucho. Solo estamos dedicados al reality. Ten en cuenta

"El poder abrazar a los supervivientes y estar con ellos es guay, pero cuando se rompen todos es muy complicado"

"Hay muchas veces que, pese a estar rodeada de gente, te sientes sola. Este programa es también un reto personal" que cuando trabajas en un programa en Madrid, en cuanto termina, te vas a tu casa y tienes maneras de desconectar quedando con tu familia, con tus amigos... Pero aquí es imposible porque, aunque somos una gran familia, al final todos estamos aquí para Supervivientes, con lo cual hablas constantemente del programa, de lo que ha pasado, de lo que va a pasar...», relata la presentadora.

Ella, por ejemplo, echa mano de la naturaleza y de la fundación que protege los cayos. Siempre que puede, se lanza al mar con ellos y ayuda en la conservación de la segunda barrera de coral más grande del mundo, después de la de Australia. «Yo tengo una conexión con la naturaleza tremenda y creo que sin ella no podría sobrellevar los cinco o seis meses que voy a pasar aquí. Tan lejos de todo y con un trabajo tan intenso, al final sin esta naturaleza no podría aguantarlo», afirma. De hecho, cada tarde se acerca al mar y mira el atardecer. «Para mí esto es una libertad que en España no tengo. Aquí nadie me conoce y eso es una de las cosas buenas de Supervivientes», explica.

Por mucho que le dices que la valoración de los espectadores a su trabajo es magnífica, la mujer de El Tiempo de Telecinco no se lo termina de creer. Es esa autoexigencia de la que hablaba al principio: «Soy muy exigente conmigo misma. Al final Supervivientes es un programa muy vivo, pasan muchísimas cosas en directo, cosas que estaban planeadas y otras que no, y es inevitable que una persona como yo haga autocrítica constante. Soy súper exigente con mi trabajo y me gusta ser muy perfeccionista».

A ese perfeccionismo, además, se le suma que ella es la única persona del exterior con la que los concursantes tienen algún tipo de contacto físico. Ella es a la que abrazan, a la que se dirigen, con la que lloran, a la que incluso suplican. Y es ella la que también tiene que hacer de tripas corazón porque sabe lo mal que lo pasan, lo que sufren, y que solo puede darles su apoyo y su cariño con un abrazo y una mirada.

El trabajo

de los más

audiencia

cercanía.

gracias a su

Madrueño en el

alabados por la

'reality' es uno

de Laura

«Ellos están cansados y se rompen a la mínima. El poder abrazarlos y estar ahí con ellos es muy guay, pero cuando se rompen todos a la vez es muy complicado. Hay que encontrar el equilibrio entre darles el apoyo que necesitan, no romperte tú y no pasarte».

Para Laura Madrueño todos los participantes de Supervivientes, hayan salido antes o después, son ganadores. Tanto que cuando la preguntas si ella estaría dispuesta a concursar, confiesa que ahora no, «aunque uno nunca sabe lo que le deparará el futuro». De lo que no duda es de que Supervivientes es «una experiencia vital». En realidad, dice, «son muchas». «Lo que más me gusta de este formato es que me permite ser yo al cien por cien. Es lo que más disfruto», sentencia.

n cuenta entes ndo

# LAS100 MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR 2024



ACTUALIDAD ECONÓMICA abre el plazo para la presentación de candidaturas de su ránking anual.

Este año se celebrará un evento especial donde se hará entrega a los responsables de cada compañía de un reconocimiento, que les acreditará como una de las mejores empresas para trabajar. Presente su candidatura antes del 8 de julio de 2024.

Solicite más información en: mejoresempresas@actualidadeconomica.com

# SUPLEMENTO ESPECIAL CON EL#MUNDO





# **TELEVISIÓN**

#### **GENERALISTAS**

8.00 La hora de La I. 10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca. 15.00 Telediario I.

15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Moder-

17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars. 19.30 El cazador.

20.30 Telediario 2. «Avan-20.40 UEFA Euro 2024.

«Portugal-República Checa». En directo. 23.00 Cine. «El pacificador». EEUU. 1997. 90 min. Directora: Mimi Leder. 0.55 Cine. «Déjate llevar». Suecia, Alemania, 2018.

#### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original. 18.00 Yahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.30 Deportes.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. Invitado: Miguel Ángel Revilla, secretario general del Partido Regionalista de Cantabria. 22.45 Hermanos.

The Game Show. 3.15 La tienda de Galería del Coleccionista.

1.50 Casino Gran Madrid 4.15 Minutos musicales. Online Show.

#### VEO DMax

Aventura en pelotas. 11.26 Secretos bajo tierra. 12.16 Alienígenas. Incluye «Destino: Marte» y «Los visionarios».

14.06 Grandes exploradores. Incluye «La carrera espacial» y «Viajes salvajes». 15.57 La fiebre del oro. Incluye «El veredicto de Alaska» y «Aquí está Johnny». 17.47 Cazadores de gemas. Incluye «Volviendo a luchar» y «Ganar o perder».

19.38 Chapa y pintura. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Los mayores descubrimientos con Dan Snow. 23.27 Tumbas de Egipto:

1.21 Los secretos de las pirámides. «Amenhotep III, el gran constructor».

últimas excavaciones.

#### Movistar Plus+

7.09 El camino interior. 8.10 Las 7 pirámides más increibles de Egipto. 9.06 Cleopatra: el misterio

de la mano momificada. 10.03 Julio César: El

ascenso del Imperio romano. 12.45 Los ochenta. 14.13 La Resistencia.

15.33 El imperio Berlusconi. 16.25 Cine. «Regreso al futuro III».

18.17 Elsbeth. 19.05 De Nueva York a

Madrid con Elsbeth. 19.26 Lina.

20.30 InfoDeportePlus+. 21.00 El consultorio de Berto.

21.30 Ilustres ignorantes. 22.00 Cine. «Vive dentro». 23.35 La Resistencia. 1.00 Imperfectxs.

#### UTONÓMICAS

Telemadrid

6.45 Deportes. 6.50 El tiempo. 7.00 Buenos días, Madrid.

11.20 I20 minutos. 14.00 Telenoticias. 14.55 Deportes.

15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa. «Chill factor».

17.15 Cine de tarde. «Imitación a la vida».

19.25 Madrid directo. 20.30 Telenoticias. 21.15 Deportes.

21.30 El tiempo. 21.35 10 años de reinado de

Felipe VI. 22.50 Cañas y barrio. 23.50 Atrápame si puedes

Celebrity. 1.30 Desmontando Madrid. 3.30 La residencia de señoritas.

Els matins. 10.30 Tot es mou. 13.50 Telenotícies co-

marques. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. «Crema

d'espàrrecs amb salmó». 15.55 Cuines. «Secret amb chimichurri».

16.10 Com si fos ahir. 16.45 El Paradís de les Senyores.

17.30 Planta baixa. 19.10 Atrapa'm si pots.

20.15 Està passant. 21.00 Telenotícies vespre. 22.05 Nits Sense ficció. «La

fugida». 23.50 Més 324. 1.50 Noticies 3/24. 4.00 Rumba a l'estudi. «Els

Delai». 5.00 Folc a l'estudi.

#### La 2

14.45 Las rutas Capone. 15.45 Saber y ganar.

Director: Udo Witte.

16.30 Grandes documen-17.15 ¡Cómo nos reimos!

Xpress. 17.30 La 2 express. 17.40 UEFA Euro 2024.

Turquía-Georgia 20.00 Megaestadios de Europa. 20.50 ¡Cómo nos reímos!

Xpress. 21.00 Diario de un nómada.

Las huellas de Gengis Khan. 21.30 Cifras y letras. 22.00 Cachitos de hierro y

22.55 Ovejas eléctricas. 23.50 LateXou con Marc Giró.

Conciertos de 0.55Radio 3.

#### Cuatro

7.00 Love Shopping TV Cuatro.

¡Toma salami! 7.30 Alerta Cobra. «La 8.15 última noche».

9.15 25 palabras. 10.20 El concurso del año. 11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro. 14.55 ElDesmarque Cuatro. 15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Tiempo al tiempo. 18.30 Noticias Cuatro. 20.00

20.40 ElDesmarque Cuatro. 20.55 El tiempo. 21.05 First Dates.

21.40 First Dates. 22.50 Código IO. 2.15 The Game Show.

2.55 En el punto de mira. Incluye «Comida cruda» y «Presos arrepentidos».

#### La Sexta

Telecinco

10.30 Vamos a ver.

8.55 La mirada crítica.

co. Presentado por Isabel

15.25 ElDesmarque Te-

Taboada.

15.40 El tiempo.

17.00 TardeAR.

15.50 Así es la vida.

21.00 Informativos

Carlos Franganillo.

21.35 El tiempo.

lecinco.

«Final».

Jiménez y Ángeles Blanco.

lecinco. Presentado por Lucía

20.00 Reacción en cadena.

Telecinco. Presentado por

21.45 ElDesmarque Te-

22.00 Supervivientes.

Presentado por Ion Aramendi.

15.00 Informativos Telecin-

6.30 Remescar, cosmética al instante.

Previo Aruser@s. Aruser@s. 9.00 11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias la edición. 15.15 Jugones.

15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta noticias 2ª

edición. 21.00 La Sexta Clave. 21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio.

22.30 ¿Quién quiere ser millonario? 0.25 ¿Quién quiere ser millonario?

Play Uzu Nights.

2.30 Pokerstars.

3.15

#### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.00 Santa misa, Palabra

de vida. 11.40 Adoración eucarística. 12.00 Angelus.

12.05 Ecclesia al día. 13.30 Don Matteo, «La rosa antigüa».

14.30 Trece noticias I4:30. 14.45 El tiempo en Trece. 14.50 Sesión doble. «El

síndrome de China». 17.00 Sesión doble. «Alerta misiles».

19.00 Western. «Vengadores».

20.30 Trece noticias 20:30. 21.05 Trece al día. 21.55 El tiempo en Trece.

22.00 El cascabel. 0.30El Partidazo de Cope. 2.30 Teletienda.

#### TEN

8.55 Bajo cubierta: Mediterráneo.

9.50 Venganza: millonarios asesinos. 10.50 Venganza: trabaja-

dores asesinos. 11.50 Venganza: millonarios asesinos.

12.50 Caso cerrado. 19.00 Ni que fuéramos la happy hour.

20.00 Caso cerrado. 22.55 La casa de mis sueños.

23.40 Viviendo con un asesino en serie. 0.40 Parejas asesinas. 2.25 La tienda de Galería

del Coleccionista. 3.25 Killer. 4.10 Venganza: millonarios asesinos. Emisión de dos

episodios.

7.00 Boulevard. 9.55 Monk.

11.25 Vascos por el mundo. «Lo mejor de Sao Paulo». 11.30 En Jake.

13.55 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri.

15.35 Teleberri kirolak. 16.00 Eguraldia. 16.25 Esto no es normal.

17.30 Quédate. 20.10 A bocados. «Pulpo con wakame y manzana + Tarta de melocotón en

almibar». 21.00 Teleberri. 21.40 Teleberri kirolak.

22.05 Eguraldia. 22.30 La noche de.... «Tenor».

0.45 Cine 2. «Dónde estás, Bernadette». Esto no es normal.

#### Sobreviviré». 0.20

### Canal Sur

Buenos días. Despierta Andalucía. 8.00 Hoy en día. 9.55

12.50 Hoy en día, mesa de análisis. Presentado por Teodoro León Gross. 14.15 Informativos locales.

14.30 Canal Sur noticias I. Presentado por Juan Carlos Roldán y Victoria Romero. 15.25 La tarde. Aquí y ahora.

18.00 Andalucía directo. 19.50 Cómetelo. 20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel

Sánchez. 21.00 Informativos locales. 21.45 Atrápame si puedes. 22.45 Cine. «Bridget Jones:

Cine. «El hilo dorado». 1.55 Documentales andaluces.

#### PARA NO PERDERSE

#### 22.00 / Telecinco

#### Gran final de 'Supervivientes 2024

Después de más de 100 días, Marieta, Pedro García Aguado, Arkano y Rubén Torres son los finalistas de Supervivientes 2024. Telecinco celebra la gran final del reality con cuatro supervivientes que tendrán que enfrentarse a las últimas pruebas y a los votos del público para llegar al tan ansiado duelo final del



Jorge Javier Vázquez.

que saldrá el ganador del cheque de 200.000 euros del premio.

Por primera vez, Laura Madrueño no estará en el plató de Madrid, ya

que la presentadora enganchará la edición de Supervivientes: All Stars, que comienza este mismo jueves.

Sí estará Jorge Javier Vázguez que será el encargado de recibir a los concursantes tras aterrizar en helicóptero. además de levantar el brazo del ganador que decida el público, en una final que promete tensión hasta el último minuto, pues no hay un

#### 23.00 / La I George Clooney,

'El pacificador'

La primera película de los estudios creados por Steven Spielberg, Dreamworks SKG, fue este thriller convencional de acción que, aunque ambientado en Washington, se filmó en Nueva York. La dirección de El pacificador corre a cargo de Mimi Leder. Protagonizan un George Clooney en ple-



sión al estrellato y una Nicole Kidman que dejaba así de nuevo patente su versatilidad. Pese a ello, la cinta no



recaudó lo esperado.

Migdia. Escena de la película. 16.40 Alta tensió. 17.35 Som de casa. «Tezaru». 23.40 La Vall. 2.05 À Punt Noticies. Nit.

#### A PUNT

7.00 Les noticies del mati. 10.05 Bon dia, bonica. 10.30 Negocis de familia. 11.05 Ciutats desaparegudes. «Sant Mateu,

València riu, Ontinyent i Elx». 11.55 Animalades, un món bestial. «Cites animals». 12.30 La via verda.

13.10 Mascletà fogueres 14.05 À Punt Noticies.

15.30 Atrapa'm si pots.

20.00 Tres de casa. 21.00 À Punt Noticies. Nit. 22.00 La chica invisible. «La caza de la paloma» y

#### IB3 TELEVISIÓN

7.00 Cinc dies. 8.10 Tothom en forma. 8.35 IB3 Notícies matí.

10.05 Al dia. 11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Notícies migdia. 15.15 El temps migdia.

15.30 Cuina amb Santi Taura. «Torrada de verdures d'estiu i ous».

15.55 Agafa'm si pots! 16.55 Cinc dies. 20.30 IB3 Noticies vespre. 21.30 El temps vespre.

21.40 Jo en sé + que tu. 22.25 Les altres aus de balears. 23.15 Cine. «El viatge de

l'emperador». Francia. 2005. Director: Luc Jacquet. Cine. «The Cove».

2.55

IB3 Notícies vespre.

El temps vespre.

ganador asegurado. na y meteórica ascen-Consulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

#### SUDOKU

| FÁC | FÁCIL 18-06-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|     |                  | 2 |   |   | 9 | 6 |   |   |   |  |
|     |                  | 3 |   |   |   | 2 | 5 |   | ı |  |
| 1   |                  | 8 |   | 2 |   |   | 7 | 4 |   |  |
|     |                  | 1 |   |   | 4 | 3 | 2 |   |   |  |
|     | 8                |   | 2 |   | 1 | 4 | 3 | 7 |   |  |
| 2   |                  | 4 | 8 | 9 | 7 |   | 1 |   |   |  |
| 8   |                  |   | 5 | 6 | 2 |   |   |   |   |  |
|     |                  |   |   | 7 |   | 8 |   | 2 | ı |  |
|     | 2                |   | 9 |   |   |   | 4 |   |   |  |

#### DIFÍCIL 18-06-2024

| DIFICIL 18-06-2024 |   |   |   |   |     |   |   |   |                        |
|--------------------|---|---|---|---|-----|---|---|---|------------------------|
| 1                  |   |   |   | 9 |     |   | 5 |   |                        |
|                    | 7 |   |   |   |     |   |   |   | 1                      |
|                    |   | 9 | 3 | 2 |     |   |   |   |                        |
| 7                  |   |   | 5 |   |     | - | 8 | 2 | E S                    |
|                    | 2 | 2 |   |   | 1   | 4 |   |   | sweb.                  |
|                    |   |   |   | 8 | - 1 |   | 3 | 1 | www.pasatiemposweb.com |
|                    | 9 |   |   | 3 | 2   |   |   |   | esedw                  |
|                    | 3 |   | 6 |   |     |   | 1 |   |                        |
|                    |   | 4 | 1 |   |     |   |   |   | © 2024                 |

#### CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

#### SOLUCIÓN FÁCIL 17-06-2024

| 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 |  |  |
| 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 |  |  |
| 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 |  |  |
| 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 |  |  |
| 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 |  |  |
| 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 |  |  |
| 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 |  |  |
| 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 |  |  |

#### SOLUCIÓN DIFÍCIL 17-06-2024

2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 6 7 5 9 3 4 2 1 4 9 2 1 7 8 5 6 9 8 3 7 4 2 1 5 3 4 1 5 2 6 8 9 2 5 6 8 9 7 4 3 7 6 9 2 5 1 3 8 1 3 4 6 8 9 7 2 9 8 2 7 3 1 5 6

Teléfono de atención al cliente: 91 050 16 29.

**EL**MUNDO

Este periódico se imprime diariamente en papel reciclado y procedente de bosques sostenibles.

Imprime: Bermont Impresión, avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid, Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en partereproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada

a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad

en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos.



#### PATIO GLOBAL

QUÉ. Con fama de gris, aburrida y hasta de disfuncional, Bélgica lleva dos siglos desarrollando una identidad compleja sobre una estructura política y social imposible de replicar y entender. CÓMO. Detrás de la fachada, de las trabas burocráticas, la improvisación y el clima que aniquila la sonrisa, detrás de las instituciones europeas y el trabajo, hay un humor y una esencia rabiosamente libre, un alma rica, espontánea e indestrutible.

# 'Zwanze': el humor burlesco y alambicado que mejor sintetiza la abstracta identidad belga

La mayor mentira jamás contada dice que Bélgica es un estado fallido, un país disfuncional y Bruselas, su capital, un lugar triste, aburrido y gris donde nunca pasa nada. Como los mejores bulos, se sustenta en una parte (no desdeñable) de verdad, pero es una realidad à la belge, y eso implica no tomarse nada en se-

rio ni al pie de la letra, empezando por ti mismo. En un planeta figurativo, Bélgica brilla por su abstracción y dadaísmo y no caben juicios de valor canónicos.

Es apropiado que el elemento que mejor defina la identidad de este país sin nación, con fama de serio y sin gracia, sea el humor. Uno extraordinario, tan apa-



PABLO R. SUANZES BRUSELAS

rentemente básico como profundo en su tradición e historia. Ajeno al turista, al que no sale del barrio europeo. Un humor a menudo inapreciable, sobre todo si estás sobrio. Contradictorio, caprichoso. A ratos doloroso, como este lugar que te acoge con prisa pero te devora si te resistes. La única forma de sobrevivir, la

mejor forma de ser feliz, es embrace it. Aceptarlo, abrazarlo, disolverte en él, como cuando nuestra reina Fabiola, amenazada de muerte por un tipo con una ballesta, se presentó a la la fiesta nacional con una manzana sobre su pamela. No lo vas a entender nunca, así que tampoco te esfuerces demasiado y disfruta. La mejor palabra de la que nunca han oído hablar lo explica a la perfección: el zwanze, que nace en el XIX y continúa una tradición de la ironía como bella arte y la belgitude como ausencia de orgullo colectivo. Es la libertad pura de reír y de burlarse, en la línea de los carnavales. Un humor revolucionario y absurdo que

La reina Fabiola con una manzana en un desfile en 2009. J. DIRKX / EFE le da el poder al pobre sobre el rico, al marginado sobre el héroe. «El zwanze te hace pensar después de haberte hecho reír», escribió el periodista Sander Pierron en 1914.

Bruselas es el

paraíso para el

corresponsal:

surrealismo a

cada paso

acceso, acción y

'Zwanze' es risa

y autoparodia

como orgullo

grupal ausente

como arte y

'belgitude'

La palabra vendría del alemán o del brabançon, tanto da, para describir «un movimiento giratorio como un baile, un movimiento que te hace balancearte como un borracho o el movimiento de la cola de un cerdo. También es una forma de resistencia», explica la

historiadora Eliane Van den Ende en un libro sobre el tema. Los belgas, y yo mismo, como derviches giróvagos, en un trance silencioso, anarquista, sin reglas ni fronteras, cargado de exageraciones, juegos de palabras, oxímoron.

La autoparodia como forma de ser, con parches, improvisaciones, caos, contradicción sin dogma. Juez rígido de día, bufón de noche. Era así hace siglo y medio, es así hoy. Un alma perdedora e in-

destructible, ligada al exilio, la soledad, la libertad de prensa. Stromae encarna bien este espíritu de zwanze. Alors on danse, una alegría inmensa y aparente por fuera con letra oscura y perturbadora, himno de alguien o algo roto por dentro.

«El humor es la cortesía de la desesperación», dijo el pintor Louis Ghémar, padre de este concepto. El humor es hoy el arma de quien deja el peor país del mundo, después de todos los demás, tras una década. El dolor desgarrado de quien amó y lloró y aprendió a querer sin condiciones. La congoja de quien encontró a la familia y el hogar y se aleja voluntariamente. La convicción de quien no quería venir pero que durante toda la eternidad, agradecido y apologeta, dirá cuando le pregunten por Bélgica, lo mismo que Francesca y Paolo desde el Infierno, «Amor, ch'a nullo amato amar perdona // mi prese del costui piacer sì forte // che, come vedi, ancor non m'abbandona».



### Temen a los camellos

En la UE, el centro se mantiene pero está rodeado de la insurrección populista. Es el contra-mayo de París y Madrid, donde los jóvenes han estremecido los cimientos del balneario porque no tienen donde dormir. La derecha dura avanzó en los cuatro países donde triunfó el fascismo: Alemania, Austria, Italia y Francia. Hay un giro, por ahora resistible, hacia la extrema derecha. No sé si será que cuando llega el peligro nadie quiere verlo o que temen más a la izquierda woke reaccionaria, identitaria y nacionalista, pero el caso es que millones de jóvenes, agricultores y ciudadanos contrarios a la emigración han votado a las siglas ultras en la UE cuando se necesitan chóferes marroquíes, pastores rumanos y médicos venezolanos.

Los jóvenes ya no votan verde con sus novias. No quieren abandonar Europa, pero no les gusta cómo funciona. Dan la democracia por sentada, no esperan un futuro mejor y sospechan que los políticos pasan de ellos. Enganchados a TikTok, ganan poco y mal. Temen las emigraciones descontroladas, que es lo que está cambiando el mundo. No tienen miedo al pragmatismo de Meloni, que ocupará 25 asientos en el Parlamento Europeo y está de moda porque ha logrado que la turbulenta Italia sea un país estable. Tampoco parecen temer el viejo antisemitismo de la familia Le Pen, que Marine rechazó. La monarquía republicana les tomaba el pelo. Amenazaba con el voto en la primera vuelta pero luego votaba en contra. Recordaba la gesta de De Gaulle, que llegó a decir: «Hace mil años que Francia está muerta». Y luchó contra Hitler. Pero ahora duda hasta la derecha gaullista. Está tan acobardada que ha invocado el mensaje integrista de Charles Maurras, mientras Marine Le Pen declara que está preparada para gobernar.

Las corrientes de opinión han desembocado en la riada de la contrarreforma política, una ascensión de la derecha nacionalista apoyada en la erupción de descontento provocada por el miedo, esa emoción tan poderosa que les lleva a buscar un refugio fortificado. Han encontrado en las redes el grito de **Oriana Fallaci**: «En lugar de campanas encontraréis muecines; en vez de minifaldas, el chador; en vez de coñac, leche de camello». Una derecha acobardada y una socialdemocracia en peligro—hasta el canciller alemán ha sido derrotado— temen más el peligro islamista que el de la extrema derecha.

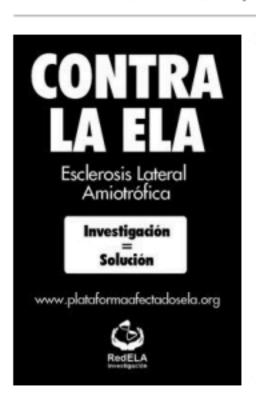

#### SUPLEMENTO ESPECIAL CON EL**MUNDO**



Felipe VI, diez años de reinado

Un completo análisis sobre la monarquía, el papel determinante de la Reina Letizia y el futuro que encaman sus dos hijas.

Personajes del mundo de la política, la judicatura, la ciencia, el deporte o la sociedad civil darán su impresión sobre estos 10 años de reinado.



# GRAN MADRID



2 EL MUNDO. Martes, 18 de junio 2024

### GRAN MADRID



Una fachada de etiqueta por Felipe VI La fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, fue ayer engalanada con motivo del décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI, que se celebra este miércoles. Dos lonas conmemorativas de seis metros de alto y la iluminación con los colores de la enseña nacional lucirán hasta el próximo 19 de junio. Además, habrá cartelería en 358 soportes digitales de vestíbulos, andenes y escaleras de Metro y 508 marquesinas de los intercambiadores de la región.

**AYUNTAMIENTO PRIMER CURSO DE MANDATO** 

# Un cumpleaños con medallas y deberes

Almeida compareció junto a sus 28 ediles y presumió de haber puesto ya en marcha el 90% de las iniciativas del programa electoral

#### CARLOS GUISASOLA MADRID

Hubo quien, ayer, en los jardines de Cecilio Rodríguez, crevó escuchar la marcha nupcial al ver caminar a José Luis Martínez-Almeida y sus 28 concejales hacia el oasis donde aguardaba el púlpito donde pasar a limpio la sustancia del primer año de Gobierno. Puede que fueran los efectos del calor que, a eso de las 11.00 horas, ya arañaba sin escrúpulos. A diferencia de lo ocurrido en la ceremonia por los 100 días, allá por septiembre, no hubo ausencia alguna en los fastos del primer aniversario de la legislatura. De aquella mañana de nervios en el Palacio de Cibeles, 366 días atrás, donde el alcalde escondió su nuevo Ejecutivo hasta el final, a la cita de ayer en el corazón de El Retiro. No hizo falta música, pues los berridos de los pavos reales, en plena ebullición, se entremezclaron con el positivo balance del alcalde, que se tomó con filosofía la intromisión de las aves: «Están en su recreo, dejémosles».

Escoltado por sus 28 concejales, que escuchaban acomodados en elevadas sillas blancas, Almeida fue desgranando algunas de las claves de su quinto curso al frente de la capital, y el primero con mayoría absoluta. «Tenemos la tremenda responsabilidad de hacer las cosas cada vez mejor», arrancaba el regidor, que sacó pecho por haber puesto en marcha 283 de las 300 medidas que anunciaron durante la campaña electoral. Tanto las distintas Áreas de Gobierno, y cada uno de los concejales de distrito, in-

cluidos algunos de los que no recibieron con excesiva alegría su nombramiento hace un año, recibieron los halagos de su director de orquesta.

Porque, como recuerdan de vez en cuando en los pasillos de Cibeles, a los ex consejeros de la Comunidad Carlos Izquierdo y David Pérez se les hizo algo pesada la digestión de quedarse fuera de la Junta de Gobierno municipal. Les llevó un tiempo esa reestructuración mental para centrarse exclusivamente en los distritos de Carabanchel y Hortaleza, respectivamente. Las restricciones en las fiestas que ha impuesto Pérez en el territorio que dirige ha generado más ruido del deseado en el Ayuntamiento durante las últimas semanas. «La gestión de los egos lleva mucho tiempo», añaden desde dentro del Consistorio. Y en esa ecuación, en esos primeros días posteriores al aniversario que ayer se celebraba, también entró Andrea Levy, responsable de Retiro, que también fue relegada a un segundo plano tras toda una legislatura en primera línea de fuego. Los tres, dicen, han dejado sus dudas atrás.

«No es fácil pasar de 15 a 29 concejales. No es sencillo prácticamente duplicar el número de concejales y gestionar un grupo humano que es el doble. Una de las cosas de las que me siento más satisfecho es que, siendo personas tan distintas, hemos sabido acoplarnos para trabajar juntos», explicaba el alcalde de la capital, 20 días atrás, durante una entrevista con GRANMADRID. Apesar del crecimiento electoral a costa de Ciudadanos, no sólo mantuvo intacto su núcleo duro, sino que lo fortaleció. Valgan como ejemplos los casos de Inma Sanz, actual vicealcaldesa, y Borja Carabante, que añadió el Urbanismo a sus atribuciones. Ambos, situados a la vera de Almeida, contemplaban y agudizaban el oído mientras el jefe se felicitaba ayer por las conquistas

alcanzadas. Desde el convenio con el Ministerio por la Operación Campamento (16.000 viviendas)-«Lo aprobaremos en el Pleno del último trimestre del año»-y el amanecer del soterramiento de la A-5, a ese Plan Estratégico de turismo entre 2024 y 2027 recientemente puesto sobre la mesa. Habló de otro futuro proyecto como el cubrimiento de la M-30 a su paso por Ventas. Se refirió a la llegada

de grandes eventos deportivos, como la NFL o la Fórmula 1. Sacó músculo por la calidad del aire, contraponiéndola a la de París.

Fardó de presupuestos, los primeros desde 2022, y subrayó la estructura para redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM). Ensalzó el papel de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) como primera promotora y volvió a reclamar las 1.000 nuevas plazas de policías para las que el Gobierno central tiene que dar su consentimiento. «Madrid está de moda», fue el mantra que volvió a resonar.

Lógicamente, no era momento ni lugar para recordar asignaturas pendientes, cicatrices ni heridas durante

#### Los ex consejeros Izquierdo y Pérez tardaron en digerir su nuevo papel

#### «Gestionar un grupo que es casi el doble no es fácil», recuerda Almeida

la travesía. Algunas de ellas aún abiertas e infectadas, como es la del cantón de limpieza de Montecarmelo, sin un final a la vista. Además, había también algo de runrún por esa filtración de datos conocida recientemente sobre el expediente del piso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que el Ayuntamiento investigará.

Durante el discurso, también hubo algún lapsus. Ocurrió a propósito de la Ley de Capitalidad, cuyos trabajos de actualización para la reforma ya han concluido y se está elaborando el borrador para trasladarlo al Congreso de los Diputados. «Queremos poner de manera inmediata encima de la mesa ese texto de la Ley de Amnistía...», lanzó, corrigiéndose a sí mismo con una sonrisa casi al instante. «Espero que el texto de la Ley de Capitalidad sea aprobado con la misma celeridad que la Ley de Amnistía, que

tengan la misma deferencia hacia los ciudadanos de Madrid que hacia los golpistas catalanes»,

apuntillaba. Lapolítica, lógicamente, entró en escena, mientras resoplaban y miraban sus teléfonos móviles algunos de los concejales que no tuvieron la suerte de estar ubicados bajo la sombra. «El fango no podrá con Madrid, somos la España alegre que no se resigna a la mentira yal odio. Madrid



Almeida, ayer. JAVIER BARBANCHO

es la antítesis de las políticas del sanchismo», zanjaba el alcalde, antes de disolver la ceremonia, con los pavos reales contorneándose con sus plumas multicolores y vociferando a pleno pulmón. Y Almeida volvió al Palacio de Cibeles tras soplar la primera vela de su mayoría absoluta. EL MUNDO. Martes, 18 de junio 2024

### GRAN MADRID

POLÍTICA ENTRE LA LEALTAD Y LA CRÍTICA

# El complejo equilibrio del PSOE de Lobato

La «financiación singular» de Cataluña abre un nuevo frente para el socialismo en Madrid

#### PABLO R. ROCES MADRID

El tablero político ha colocado al PSOE y al independentismo catalán nuevamente en el centro a cuenta de las negociaciones para el futuro Govern de la Generalitat, ahora enfocadas en el modelo de financiación «singular», según los términos que emplean en Moncloa y en Esquerra Republicana, para Cataluña. Y uno de los territorios atrapados en esa disyuntiva es la Comunidad de Madrid.

En un momento en que Ferraz ya ha señalado a la capital, igual que a Andalucía, por sus resultados electorales, el PSOE de Madrid y su secretario general, Juan Lobato, viven en un complejo equilibro entre «la lealtad» que se brinda a Pedro Sánchez y el «difícil encaje» que algunas de las medidas que implican al independentismo tienen entre la militancia socialista en la región. De la ley de amnistía o la reforma del delito de malversación a la actual negociación sobre el sistema de financiación.

Un modelo al que ya se han opuesto desde el partido en Castilla La Man-



Juan Lobato, portavoz del PSOE-M. EUROPA PRESS

cha, Asturias o Extremadura y sobre el que ayer se pronunció Lobato sin entrar al fondo de la cuestión. El secretario general del PSOE-M defendió que cada territorio debe «reivindicar el derecho a las mejores condiciones posibles», siendo las planteadas por Cataluña una financiación «singular» para su territorio, y culpó al PP de la actual situación por «no mover ni un dedo», ya en la etapa de Rajoy, para modificar «un modelo acabado desde hace tiempo».

le pido a Ayuso y al PP, ya está bien de bajar los impuestos y pedir dinero a papá Estado. Y ya está bien de no poner sobre la mesa un modelo de financiación que es lo que deberían estar haciendo», afirmó Lobato en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid, que planteó «un modelo de corresponsabilidad» como el de los ayuntamientos.

«Un poquito de seriedad es lo que

Esa respuesta, de cierre de filas con Ferraz, denota un cambio con respecto a las reacciones que levantaron en el PSOE de Madrid la reforma del delito de malversación o la ley de amnistía. En el primer caso, hasta que el PSOE introdujo el concepto de enriquecimiento ílicito, la oposición de Lobato fue absoluta a la medida. «La verdad que no lo veo: con el dinero público, cero bromas. No sé si es por ser técnico del Estado o por lo que hemos visto que se ha hecho con el dinero público en la Comunidad de Madrid, pero creo que no se debería», aseguraba en noviembre

> de 2022 el líder de los socialistas madrileños.

> Tampoco la ley de amnistía o los pactos de Gobierno con Junts per Catalunya fueron especialmente bien recibidos en el PSOE de Madrid. Aunque Lobato defendió desde un primer momento que las urnas habían otorgado a Pedro Sánchez la legitimidad para tomar ese tipo de decisiones, el secretario general de los socialistas madrileños reconoció en una entrevista con Carlos Alsina el pasado enero en Onda Cero que la medida de

gracia al independentismo despertaba «dudas» entre su militancia.

De hecho, Lobato incidió en que se trataba de un asunto «complejo» que tenías «cosas positivas y negativas». Justamente esas declaraciones, tal y como informó EL MUNDO, llevaron al secretario nacional de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a llamar a filas a su líder en Madrid para «afinar conceptos» sobre el tema. En definitiva, para reprender sus declaraciones públicas.





CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR

Entidad Beneficiaria: Canal de Isabel II

#### ANUNCIO

#### EXPROPIACIÓN FORZOSA. EXPEDIENTE Nº 427

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y expuesto en el tablón de Anuncios de los Ayuntamientos afectados, la

"ORDEN 1903/2024, DE 30 DE MAYO, DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR, POR LA QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL "PROYECTO DE LA ARTERIA NORTE, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL SISTEMA GENERAL AEROPORTUARIO DE MADRID-BARAJAS", EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE PARACUELLOS DE JARAMA, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Y ALCOBENDAS. (EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA Nº 427. ENTIDAD BENEFICIARIA: CANAL DE ISABEL II)."

La relación de bienes y derechos afectados que se adjunta, podrá examinarse durante quince (15) días, contados a partir del día siguiente a su notificación o, en su defecto, su publicación, en el Área de Expropiaciones de Canal de Isabel II, previa cita en el teléfono 91 545 10 00, Extensiones 3391 y 3276, así como en las dependencias del Ayuntamiento del término municipal donde se ubiquen las parcelas afectadas.

Durante el citado período, los interesados podrán presentar alegaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954; el formulario genérico, podrá descargarse y tramitarse electrónicamente, en su caso, desde el Portal institucional: <a href="https://gestionesytramites.madrid.org">https://gestionesytramites.madrid.org</a>, con base en lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo relativo a la obligación del uso de medios electrónicos para aquellos interesados previstos.

Para ampliar información respecto al procedimiento expropiatorio y su tramitación, deberá consultarse la Orden de referencia en la sede electrónica del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

> En Madrid, a 30 de Mayo de 2024 EL DIRECTOR GENERAL DE SUELO,

> > Firmado digitalmente peri CUBIAN MARTINEZ RAMON Forbe 2024 05 30 17:34

Fdo.: Ramón Cubián Martínez.

ANEXO: RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE "PROYECTO DE LA ARTERIA NORTE, PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL SISTEMA GENERAL AEROPORTUARIO DE MADRID-BARAJAS", EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE PARACUELLOS DE JARAMA, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Y ALCOBENDAS. EXPEDIENTE 427.

Abreviaturas utilizadas: MANZ: Manzana; POL: Polígono; PARC: Parcela; EXP: Expropiación en pleno dominio; OT: Ocupación temporal; SNUP: Suelo no Urbanizable de Protección; SUNS: Suelo Urbanizable No Sectorizado.

#### TÉRMINO MUNICIPAL DE PARACUELLOS DE JARAMA. EXPEDIENTE 427-2

| LEISMIN     | O MICH           | OII AL I | DE PARAGOELLOS DE JARAMA. EXPL                                                                                                                                   | DIENTE      | 421-2      |                  |                              |
|-------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|------------------------------|
| N°<br>FINCA | MANZ<br>O<br>POL | PARC     | TITULAR                                                                                                                                                          | EXP<br>(m²) | OT<br>(m²) | NATURALEZA       | CLASIFICACIÓN<br>URBANÍSTICA |
| 03          | 3                | 9002     | AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DEL<br>JARAMA                                                                                                                        | 34          | 57         | CAMINO           | SNUP                         |
| 07          | 15               | 10001    | IRIANO, Mª DEL ROSARIO DE FÁTIMA Y AN MANUEL DE JOVE RODRÍGUEZ RRES; LUCÍA DOMECQ LÓPEZ DE RRIZOSA; IGNACIO Y Mª DEL VALLE DE VE DOMECQ  LABOR REGADÍO VE DOMECQ |             | SNUP       |                  |                              |
| 10          | 14               | 4        | MARIANO, Mª DEL ROSARIO DE FÁTIMA Y<br>JUAN MANUEL DE JOVE RODRÍGUEZ<br>TORRES; LUCÍA DOMECQ LÓPEZ DE<br>CARRIZOSA; IGNACIO Y Mª DEL VALLE DE<br>JOVE DOMECQ     | 314         | 1.065      | LABOR<br>REGADÍO | SNUP                         |
| 12          | 14               | 2        | MARIANO, Mª DEL ROSARIO DE FÁTIMA Y<br>JUAN MANUEL DE JOVE RODRÍGUEZ<br>TORRES; LUCÍA DOMECQ LÓPEZ DE<br>CARRIZOSA; IGNACIO Y Mª DEL VALLE DE<br>JOVE DOMECQ     | 7.542       | 8.581      | LABOR<br>SECANO  | SNUP                         |

| TÉRMIN      | TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. EXPEDIENTE 427-3 |       |                                                                                |             |            |                      |                              |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| N°<br>FINCA | MANZ<br>O<br>POL                                                  | PARC  | TITULAR                                                                        | EXP<br>(m²) | OT<br>(m²) | NATURALEZA           | CLASIFICACIÓN<br>URBANÍSTICA |  |
| 02          | 8                                                                 | 10019 | RAFAEL, Mª DEL CARMEN Y RICARDO<br>FERNÁNDEZ DE BOBADILLA ÁLVAREZ DE<br>ESPEJO | 653         | 539        | ÁRBOLES DE<br>RIBERA | SNUP                         |  |
| 05          | 8                                                                 | 68    | AENA SME SA                                                                    | 443         | 1.425      | LABOR<br>SECANO      | SNUP                         |  |
| 07          | 17308                                                             | K5    | AENA SME SA                                                                    | 11.789      | 49.844     | AEROPUERTO           | SNUP                         |  |
| 08          | 8                                                                 | 67    | AENA SME SA                                                                    | 0           | 82         | LABOR<br>SECANO      | SNUP                         |  |

| TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS. EXPEDIENTE 427-1 |                  |      |                            |             |            |            |                              |
|---------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| N°<br>FINCA                                       | MANZ<br>O<br>POL | PARC | TITULAR                    | EXP<br>(m²) | OT<br>(m²) | NATURALEZA | CLASIFICACIÓN<br>URBANÍSTICA |
| 02                                                | 10               | 9021 | AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 0           | 2          | CAMINO     | SNUP                         |
| 03                                                | 17308            | K4   | AENA SME SA                | 43.129      | 41.469     | AEROPUERTO | SNUP y<br>SUNS               |

### GRAN MADRID

EN TRE ROBERTO VAQUERO VISTA

LÍDER DEL FRENTE OBRERO. Entre los minoritarios, su partido radical destacó en las pasadas elecciones europeas, con 66.200 votos. Ahora publica 'Por qué el obrero vota a la derecha' (La Esfera de los Libros)

# «Al obrero no le preocupa la ecología, sino la delincuencia»

DANIEL SOMOLINOS Madrid Pregunta. Los últimos comicios confirmaron que Europa vira hacia la derecha. En su libro sostiene que es la clase trabajadora el principal soporte de este cambio.

Respuesta. Esta nueva derecha tiene mucho futuro porque la izquierda ni da solución a los problemas de la clase trabajadora. Nos está llevando a la destrucción de la sociedad como la entendemos hoy en día. Es entonces cuando el obrero se convierte, en comparación con esta izquierda, en una persona conservadora.

P. Alega que la izquierda está más pendiente de luchas como el ecologismo, el veganismo o el lenguaje de género que en proteger al obrero.

R. Así es. Vivo en un barrio obrero de Leganés y cuando hablo con gente como yo, con trabajadores, sus problemas no son el ecologismo o la liberación animal. Lo es el paro, la delincuencia... Hay mucho ex votante de izquierdas que ahora vota a Vox. P. De Stalin a Irene Montero. ¿Cómo ha cambiado la izquierda en las últimas décadas?

R. La izquierda actual es la heredera de ese mayo del 68 en el cual, como decía Pasolini, los más obreros de ese conflicto eran los policías, que por lo menos eran hijos de campesinos. Los estudiantes eran, en su mayoría, hijos de ricos ya que para estudiar se necesitaba dinero. La izquierda, en la actualidad, está vacía, no hay revolución. Sucede lo mismo con los sindicatos. Han convertido el 1 de mayo en una comparsa a favor de un gobierno. No defienden los intereses políticos de los trabajadores y éstos buscan nuevas opciones en las derechas radicales.

P. Su Frente Obrero colgó una pancarta en la que Pedro Sánchez se besaba con el rey de Marruecos.

R. Me han llegado centenares de amenazas por aquello. Gente que ha venido a pegarme, a presionarme... España está totalmente supeditada a Marruecos. No sé si tendrán algo de Sánchez, no sé si simplemente es dinero... Pero algo hay.

P. En la universidad le dio clase Pablo Iglesias y, durante aquellos años, conoció a Errejón, Irene Montero... ¿Cómo valora que, a día de hoy, vivan de la política?

R. Errejón empezó siendo anarquista. Radical, además. Más tarde se vendió en la época del colectivo 1984 en Aravaca. Irene Montero es una persona que no tiene perfil público ni capacidades de oratoria, pero a nivel interno, lo que es actuar en la sombra, es tremendamente buena. Ha sabido a quién arrimarse para subir. Habrá gente que diga: Eso es ser una trepa de toda la vida', pero para ser trepa hay que valer. Ramón Espinar, por ejemplo, es la persona más trepa que he conocido nunca... Y mira cómo le ha ido.

P. ¿Cree que son personas preparadas para dirigir un país?

R. Ni para llevar una organización. La prueba es que dinamitan todas en las que están.

P. Su formación intenta modificar la idea de que a la patria sólo la defiende la derecha.

R. Hay gente a la que le explota la cabeza, pero en su día la izquierda fue patriótica. Nosotros también lo somos, a la vez revolucionarios.

P. Algunos les tachan de falangistas. otros de ser los herederos de Stalin... R. Lo dicen para difamarnos. El Frente Obrero no tiene base marxista. Nuestra ideología es el patriotismo revolucionario. También nos buscan similitudes con el patriotismo social de Ledesma, pero esa gente se posicionó con el gran capital del momento, hacían esquirolaje... Nosotros estaremos con los trabajadores.

P. Volviendo a su libro, apunta que España, «además de por las políticas feministas, está siendo destruida por las migratorias», a las que tacha de «inmundicia». R. El modelo migratorio me lo parece.

P. Le leo una de sus frases: «La inmigración afecta a los trabajadores españoles, repercute en su seguridad, aumenta los índices de criminalidad y se originan fuertes choques culturales debido a la masividad con la que se produce». ¿En qué se diferencia su discurso del de Vox?

IDEOLO-GÍA DE LA CLASE le explota la le explota la TRABA- cabeza pero JADORA la izquierda fue patriota. Nosotros somos revolucionarios»

GRACIÓN Y NACIO-DES

trabajo inhumanos.

INMI- «Nosotros somos NALIDA- antirracistas, pero queremos que lo nuestro no se destruya ni sustituya»

P. Dice que «en España hay más inmigrantes de los que debería».

R. El otro día la ministra decía que tienen que venir 250.000 al año para mantener el Estado de Bienestar. Pero eso sería una rebaja de los que ya llegan, que son más de medio millón al año. Y va a ir a más. Si eso lo multiplicamos por 20, 30 años... ¿Qué queda de España? Nada. Nosotros queremos acabar con la masividad, queremos defender nuestra cultura y creemos que el futuro de España está en manos de los españoles.

P. Contra quien más presenta batalla es contra la islamización. Manifiesta que «hay que echar al que no se integre». ¿Usted expulsaría de España a todos los musulmanes que exhiban sus creencias?

R. Ésa es la parodia que se hace de nosotros. Lo que hay que acabar es con las redes mafiosas. Es decir: sitios financiados por petrodictaduras, cerrados. Y sus agentes, expulsados. Mezquitas, la de la M-30 por ejemplo que fue pagada con dinero de Arabia Saudí, pues se convierte en una biblioteca o se da ese espacio a otros musulmanes, pero no como los que están ahora. O las redes clientelares de Marruecos que piden el voto para el PSOE en las elecciones, en las catalanas con el PSC pasó... Esa gente fuera de aquí, al igual que los imanes radicales.

P. Habla de deportaciones masivas. ¿No se corre el riesgo de generalizar y de que paguen justos por pecadores? R. Mira Bukele, allí han tenido que soltar a presos porque se habían equivocado y no eran pandilleros. Que eso suceda es una pena, yo lo lamento muchísimo... Pero soy colectivista, primo el bien de la mayoría.

P. ¿Y aquellos inmigrantes que ya han nacido en España y que quieran exhibir esos ideales?

R. Pues a la cárcel. O les daría la oportunidad de renunciar a la nacionalidad e irse a otro país.

P. ¿A la cárcel por manifestarse?

R. En España, cuando se hacían manifestaciones a favor de ETA, se les buscaba las vueltas a los asistentes. ¿Por qué a ellos sí y no a los que apoyan un califato criminal? Sé que el Frente Obrero no va a triunfar en bastante tiempo porque España no está preparada. Hasta que alguien viole a su hija, le roben, le peguen, se tenga que ir de su barrio... Y cuando la gente tenga esa dosis de realidad, ahí mirarán a posiciones radicales. Porque, además, te digo, en el Frente hay gente de origen árabe y marroquí. Pero ellos se han integrado en la cultura española.

P. También está usted en contra de cómo se entregan las nacionalidades. R. Se han dado más de dos millones y medio de nacionalidades en los últimos 20 años. ¿Un papel te integra y te asimila culturalmente? Se están riendo de nosotros. Al final no va a haber españoles. Y no es una cuestión de racismo, es una cuestión de cultura. Nosotros somos antirracistas, pero queremos que lo nuestro no se destruya ni se sustituya.

P. ¿Cuánto debería pasar hasta obtener la nacionalidad?

R. Por lo menos una generación, que son 25 años.



D. SOMOLINOS

R. Vox habla, principalmente, de la

inmigración ilegal. Para nosotros el

problema es la inmigración en su

conjunto, el modelo que tenemos

para que la gente venga. Llegan más

de los que tendrían que venir, es de-

cir, hay masividad. Luego, las patro-

nales, que son de Vox y del PP, piden

regulaciones masivas y que venga

más gente para ocupar puestos de

LA «Iglesias, IZQUIER-DA POLI- Errejón, TICA Irene

ACTUAL Montero... no están preparados ni para dirigir una formación» EL MUNDO. Martes, 18 de junio 2024

### **GRAN MADRID**

#### MEDIO AMBIENTE EN EL ALTO DE LOZOYA DE GUADARRAMA

# 'Fichados' 90 pollos de buitre negro

Es el ave rapaz más grande de Europa y está en peligro de extinción

#### LUIS F. DURÁN MADRID

El Grupo de Intervención en Altura de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid (GIAM) han comenzado esta semana el anillado de los pollos de buitre negro de las 179 parejas de esta especie instaladas en lo más alto de los pinares de la zona norte y este del Alto de Lozoya, y que se encuentran en peligro de extinción. Durante este mes de junio, dentro de un programa de protección y seguimiento de esta especie en el que colaboran con el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, los agentes forestales ascenderán hasta los nidos de estas aves, situados a gran altura, para recoger el pollo, de unos 5 kilos de peso y nacidos entre 40 o 50 días antes, y bajarlo al suelo en una bolsa especial. Después, se le toman unas muestras de sangre para comprobar su estado de salud, se le alimenta y se le instalan dos anillas en las patas.

Una de estas anillas sirve para la identificación de cada una de las aves y la otra lleva un código para que los agentes puedan identificar a cada ejemplar a distancia. De esta forma, pueden realizar un seguimiento de las zonas de campeo y de alimentación y, en el caso de muerte, investigar las causas que la han provocado. Finalizado este proceso de anillado, que puede durar unos 20 minutos, el pollo es devuelto al nido, donde permanece hasta finales del verano, cuando ya ha aprendido a volar y buscará otra zona donde habitar.

#### Los agentes forestales suben al nido y bajan cada ejemplar

#### La Comunidad tiene un programa de protección de aves autóctonas

La Comunidad de Madrid tiene un amplio programa de protección de aves autóctonas que incluye al buitre negro, una de las especies más amenazadas de Europa. Está considerada el ave rapaz más grande de este continente y una de las más voluminosas a nivel mundial, llegando a alcanzar los 10 kilos de peso. Posee unas grandes y anchas alas que pueden medir 3 metros de longitud. Por lo general, estas especies no emigran, sino que permanecen en España, aunque algunos buitres negros han sido localizados en África. En nuestro país hay unas 3.000 parejas, el doble que hace una década, un crecimiento que se debe a este tipo de programas de protección de la rapaz. En la región, el estado de la población de buitre negro también es muy positivo, detectándose un incremento del 170% entre los años 1989 y 2006. La Zona de Especial Protección para las Aves (ZE-PA) del Alto Lozoya, en Rascafría, es donde anidan la cuarta mayor colonia de esta rapaz en España; además, el Parque de la Sierra de Guadarrama cuenta con otra colonia en la Sierra Norte, en Lozoyuela y La Pedriza, con 179 parejas.



Un agente forestal, con uno de los pollos en la copa de un árbol. CAM



### GRAN MADRID

CINE UNA GUÍA REPASA SUS 70 AÑOS DE RODAJES

# Madrid, el eterno secundario en la carrera inmortal de Concha Velasco

30 municipios de la región, con la capital a la cabeza, sirven para entender la evolución de una filmografía con gran acento castizo

#### DANIEL IZEDDIN MADRID

Versátil, carismática, elegante e irrepetible, Concha Velasco desarrolló su talento durante 70 años para convertirse en la actriz más icónica de nuestras pantallas. Las imágenes más emblemáticas de su filmografía están ambientadas en Madrid y muchas localidades de la región, y, por eso, la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital se han unido para rendirle homenaje en El Madrid de Conchita a Concha Velasco, una ruta audiovisual que recorre los lugares donde rodó, desde sus inicios en los años 50 hasta sus últimos papeles en series de televisión. Un viaje cinematográfico apasionante por los trabajos de esta vallisoletana de nacimiento y madrileña de adopción.



Matellano, responsable de la ruta. Á. NAVARRETE

El público puede acceder a este tributo desde las webs de Film Madrid (la Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid) y Madrid Film Office, la oficina audiovisual del Consistorio. Se trata de un mapa interactivo con todas las localidades donde trabajó la actriz. Al pinchar en cada una de ellas aparecen los títulos que se rodaron en cada una y enlaces a sus fichas cinematográficas. Además, también podemos encontrar folletos al uso con información que contextualiza de forma histórica los rodajes, anécdotas y datos biográficos de La Velasco.

Sin lugar a dudas, cuando pensamos en el Madrid de Concha Velasco, de inmediato nos viene a la memoria una de sus películas más representativas: Las chicas de la Cruz Roja (Rafael J. Salvia, 1958). En ella, Conchita arranca literalmente su carrera cinematográfica en la Plaza de España, pues desde ahí empieza a recorrer en un coche descapotable la Gran Vía hasta Callao, mientras canta junto a otras tres actrices: Diez mil muchachas bonitas, en Madrid han florecido y van por calles y plazas, reparten banderas, sonríen y cantan. El apartado dedicado a este título explica que, de las cuatro, la úni-

> ca que no fue doblada y puso su voz original en la canción fue Concha Velasco, pues como ella misma aseguraba era la actriz más completa de España porque sabía cantar, bailar y actuar. También que desde los 18 años conducía su propio vehículo, algo nada habitual en las mujeres de la época. «A lo largo de su vida tuvo varios descapotables», se añade.

La Torre de Madrid de Plaza de España, que en la Las chicas de la Cruz Roja se encuen-

tra aún en obras en sus últimos pisos, aparece también en El día de los enamorados (Fernando Palacios, 1959), donde sirve como ascensor a San Valentín para subir al cielo; y en Historias de la televisión (José Luis Sáenz de Heredia, 1965), Concha posa con Don Quijote y Sancho Panza en el monumento a Cervantes que preside la plaza. En km. o (Yolanda García Serrano y Juan Luis Iborra, 2000), la actriz queda con su cita en la conocida placa que marca el ori-

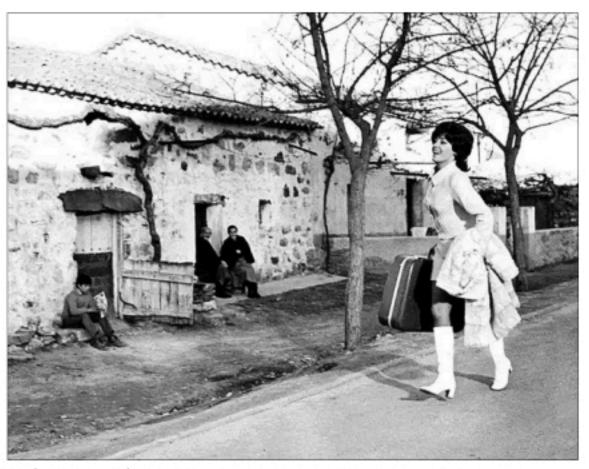

PRÉSTAME 15 DÍAS (PEDREZUELA) Aunque esta comedia del año 1971 arranca en Madrid capital, la mayor parte de la película fue rodada en las calles de la localidad de Pedrezuela, con una estética mucho más rural.

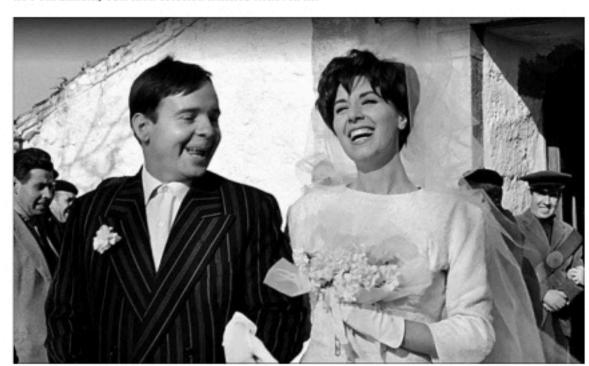

EL ARTE DE CASARSE (COLMENAR VIEJO) En esta película, dividida en cuatro episodios, la intérprete Concha Velasco rodó una escena –en la imagen– en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Allí se dio el 'sí, quiero' con el rico del pueblo.



LAS CHICAS DE LA CRUZ ROJA (MADRID) Es, tal vez, uno de los títulos más icónicos de la actriz. La escena en la que ella y otras tres compañeras cantan por la Gran Vía en un descapotable es una de las más recordadas del cine español.

gen de las carreteras nacionales, donde la vemos junto a la Mariblanca, estatua que es el único elemento que se conserva de la fuente monumental del siglo XVII que hubo en la Puerta del Sol. Actualmente su

copia se encuentra al inicio de la calle Arenal, que para Concha es su kilómetro cero artístico, pues en el número 26 se encontraba el conservatorio de danza donde se formó artísticamente cuando era niña, al igual que otras actrices como Esperanza Roy, Lina Morgan o M<sup>a</sup> Luisa Merlo.

Pero no solo encontramos en sus películas lugares significativos de Madrid ciudad. Casi 30 localidades como Chinchón, Majadahonda, Alcalá de Henares o Colmenar Viejo han servido de platós para sus trabajos. GRAN MADRID se cita con el director de cine y escritor cinematográfico Víctor Matellano, responsable de la elaboración de la ruta, en uno de esos míticos emplazamientos: la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, en Colmenar Viejo. «Uno de los puntos fuertes de este trabajo es que vemos cómo La Velasco pasa de ser una actriz que aparece en los créditos como Conchita a convertirse en Concha», revela Matellano. Esto tiene que ver con un tipo de papeles que van evolucionando, desde los relacionados con un cine industrial muy vinculados, sobre todo, a la comedia romántica, «hasta otro tipo de trabajos, a partir de 1975, como Pim Pam Pum... ¡fuego! o Tormento», explica el cineasta frente a la ermita. «Aquí, donde estamos, todavía son los papeles de Conchita». Se refiere a El arte de casarse (Jorge Feliu y José María Font, 1966), «una película de episodios, algo que no era muy común en ese momento», explica. Los cuatro personajes que aparecen están representados por ella misma, y en la ermita se rodó la cuarta parte, donde la vallisoletana se casa con el tonto del pueblo porque tiene mucho dinero. «Está muy bien manufacturada, pero es inevitable que recoja cierta ideología. Se respira, como es lógico, toda la idiosincrasia del cine de la época», analiza.

En la ermita confluyen, además, otras

rutas de turismo de cine promovidas por Film Madrid: la de Comunidad de Madrid: Territorio Far West, con películas como Salario para matar (Sergio Corbucci, 1966) y la de Samuel Bronston, el Hollywood ma-

7 EL MUNDO. Martes, 18 de junio 2024

### **GRAN MADRID**

drileño. «Por ejemplo, aquí se ruedan todas las secuencias del Monasterio de San Pedro de Cardeña, que es lo que figura ser esta localización en El Cid de Anthony Mann», explica. «Son las secuencias más románticas entre Sofía Loren y Charlton Heston, de quien dicen que se tenía que agachar muchísimo para entrar por la puerta de la cocina del guardés, que era donde desayunaban».

Otro de los aspectos pedagógicos del homenaje a Concha Velasco es que se puede hacer no solo una radiografía de la evolución del audio-

#### «Buscamos crear una curiosidad que atraiga a los visitantes»

#### «Talamanca me transporta a mi yo más íntimo», dijo la actriz

visual español, sino también apreciar cómo ha ido cambiando Madrid a través de su urbanismo, crecimiento, tendencias... Así, en Crimen para recién casados (Pedro Luis Ramírez, 1960), Concha y Fernando Fernán Gómez se casan en el Real Monasterio de la Encarnación, un convento que es el mejor ejemplo del estilo de los Austrias posterior a la construcción del Real Monasterio de El Escorial. Por cierto, la actriz recibe estos días otro homenaje en la Seminci de Valladolid con la proyección de sus películas y mesas redondas sobre su figura.

Para Xiomara García, coordinadora general de Film Madrid, uno de los grandes objetivos de la ruta es «crear una curiosidad que atraiga a los visitantes. El cine es parte de nuestra cultura y a través del cine comunicamos lo que somos y lo que hemos sido». Junto a Matellano, García se desplaza con GRAN MADRID a otra mítica localización, La Cartuja de Talamanca del Jarama, del siglo XVII y declarada Bien de Interés Cultural.

«En Talamanca convergen tres rutas: la de Concha, la del western y la de Madrid Fantastic», cuenta Matellano. De hecho, muchos de los clásicos españoles de terror se han filmado en La Cartuja. Es el caso, por ejemplo, de El retorno del hombre lobo (Paul Naschy, 1981) o Vampyres (Victor Matellano, 2015). «Por aquí ha pasado casi todo el cine español, pero también estrellas internacionales como Schwarzenegger, que rueda Conan el Bárbaro, o Marlon Brando con Cristóbal Colón: el descubrimiento. También Viggo Mortensen con Alatriste», relata. Por cierto, Brando estaba tan pasado de kilos que no dejaba que nadie le hiciera fotos, por eso casi no hay documentación gráfica de su estancia en Madrid.

En cuanto a las películas de Concha grabadas allí, su papel en Me debes un muerto (José Luis Sáenz de Heredia, 1971), permanece dentro de la comedia. En Yo soy fulana de tal (Pedro Lazaga, 1975), tiene que ver con un cine de ruptura, y El oro de Moscú (Jesús Bonilla, 2002) se enmarca en su etapa moderna. Es tal su unión con este lugar que escribió el prólogo del libro Un plató de siglos: Talamanca de Jarama, escenario cinematográfico, del propio Matellano. En el texto, la actriz confesaba: «Rememorar mi trabajo en Talamanca a través de los directores y las películas que allí rodé es un ejercicio que me transporta a mi yo más íntimo. Experiencias que van más allá de lo profesional al entroncar directamente con mi proceso vital y especialmente alguno de los giros más importantes en el terreno personal».



La lona desplegada en la A-2 a la entrada de Madrid, con el lema 'Anfitriona por naturaleza'. COPA DE AMÉRICA

#### NÁUTICA GRAN LONA PUBLICITARIA

# La Copa América desembarca en la A-2

Barcelona lanza en la capital una campaña para promocionarse como anfitriona deportiva

#### R. PINO MADRID

Turismo de Barcelona inició ayer una campaña de proximidad para difundir la Copa América en los países participantes en la regata que se disputará en aguas de Barcelona a

partir del mes de agosto y hasta el octubre. Lo hizo desplegando una gran lona de más de 1.000 m2 en la A-2 de Madrid, en el acceso a la capital. Con el lema Barcelona, anfitriona por naturaleza, Barcelona welcoming by nature, la campaña quiere remarcar el carácter a la Ciudad Condal como anfitriona de grandes eventos.

La campaña coincide con la presentación de la copa en Madrid, en el Nueva Economía Forum, donde ayer participaron el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el calcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el conseller en funciones de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el CEO de la America's Cup, Grant Dalton. Todos han explicado cómo se prepara la ciudad, así como el calendario de competición y todas las actividades programadas durante el evento. La Copa América se organizó en España por última vez en Valencia (2010).



91 384 50 09

#### HEALTHCARE ACTIVOS FINANCING, S.L.U.

(Sociedad Absorbente)

#### HEALTHCARE ACTIVOS MANAGEMENT INVERSIÓN, S.L.U.

(Sociedad Absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Libro Primero del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de (entre otros) transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (la "LME"), se hace público que el 5 de junio de 2024 el socio único de la sociedad HEALTHCARE ACTIVOS FINANCING, S.L.U. ("Sociedad Absorbente") y de la sociedad HEALTHCARE ACTIVOS MANAGEMENT INVERSIÓN, S.L.U. ("Sociedad Absorbida") aprobó la fusión por absorción de la Sociedad Absorbida por parte de la Sociedad Absorbente (conjuntamente, las "Sociedades"), por medio de la transmisión en bloque por sucesión universal de todo el patrimonio de la Sociedad Absorbida a la Sociedad Absorbente y subrogándose de este modo HEALTHCARE ACTIVOS FINANCING, S.L.U. en todos los derechos y obligaciones de HEALTHCARE ACTIVOS MANAGEMENT INVERSIÓN, S.L.U. (la "Fusión").

Por consiguiente, la Fusión comporta la disolución y extinción de la Sociedad Absorbida, sin apertura de periodo de liquidación alguno en ésta última sociedad.

Todo ello, conforme a los términos establecidos en el proyecto común de fusión suscrito, con fecha 30 de mayo de 2024, por los órganos de administración de las Sociedades, sirviendo de base de la fusión los balances de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida cerrados a 31 de diciembre de 2023, debidamente auditado en el caso de la Sociedad Absorbente, y aprobados. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.1 de la LME, se trata de un supuesto asimilado al supuesto de absorción de sociedades integramente participas regulado en el artículo 53.1. de la LME por cuanto la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida son sociedades integramente participadas de forma directa en su integridad por el mismo socio, de forma que la Fusión proyectada se lleva a cabo conforme al procedimiento simplificado establecido en dicho artículo y por tanto, se hace constar que no procede, entre otros, publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la ley, al haberse aprobado por el socio único de las Sociedades, en el ejercicio de las competencias de la junta general con carácter universal.

Se hace constar expresamente, a los efectos de lo previsto en el artículo 10 de la LME, el derecho de los socios y acreedores de las Sociedades que se fusionan a obtener el texto integro de las decisiones adoptadas y de los balances de fusión, los cuales se encuentran a su disposición en el domicilio social respectivo de cada una de las sociedades participantes en la Fusión, teniendo los socios y acreedores igualmente el derecho a obtener la entrega o el envio gratuito de los mismos.

En Madrid, a 5 de junio de 2024 Administradores solidarios de HEALTHCARE ACTIVOS FINANCING, S.L.U. y HEALTHCARE ACTIVOS MANAGEMENT INVERSIÓN, S.L.U.- D. Jorge Guarner Muñoz. D. Alberto Fernández Sabater.



CONSEJERÍA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PARADA DE AUTOBÚS EN EL P.K. 7+600 DE LA CARRETERA M-302", EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MORATA DE TAJUÑA.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras aprobó con fecha 9 de mayo de 2024 el "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PARADA DE AUTOBÚS EN EL P.K. 7+600 DE LA CARRETERA M-302°, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MORATA DE TAJUÑA.

Habiendo concluido el trámite de información pública de la relación de bienes y derechos afectados por expropiación y/u ocupación temporal, convocado mediante Orden de 15 de febrero de 2024 de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, procede convocar a los propietarios afectados al levantamiento de actas previas a la ocupación y /o actas de ocupación temporal según lo previsto en los artículos 52 y 108 y siguientes de la LEF.

A tal efecto se procederá próximamente a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Orden por la que se dispone la convocatoria de levantamiento de actas previas a la ocupación que fijará el día y hora en que los interesados deberán comparecer en el Ayuntamiento de Morata de Tajuña.

La Orden será remitida al Ayuntamiento de Morata de Tajuña para su publicación por edictos, sin perjuicio de la notificación individual a los titulares de los bienes y derechos afectados.

Está previsto el inicio de las actuaciones relativas al levantamiento de actas en los citados municipios, a partir del día 4 de julio de 2024.

> Madrid, a fecha de firma. La Secretaria General Técnica María Teresa Barcons Marqués.

# GRAN MADRID

ranmadrid@elmundo.es

ENTRE GATAS Y GATOS

Cada mueble de nuestra casa es una oportunidad para crear algo hermoso y hacer del hogar algo especial. Todos podemos darle un nuevo aire a nuestro mobiliario; solo necesitamos aprender algunos trucos y técnicas para enamorarnos de esa pieza a la que no hacemos caso, abandonada en algún rincón de cada. En el mundo de la decoración y del diseño, encontrar muebles originales es todo un reto. Olga Esteban, periodista y apasionada de la decoración y toda una manitas, ha conseguido capturar la atención de los aficionados de la renovación del hogar con su libro Cómo reinventar tus muebles en casa.

8

«Yo no propongo que una pieza de valor haya que devolverla a su estado original, yo lo que justamente propongo es utilizar cualquier tipo de mueble, como si fuera un lienzo en blanco, para que sea una pieza decorada por ti y que forme parte de la decoración de

tu casa, que te haga sentir bien, que sea un proyecto que te ayude a ser una persona más creativa y que te permita experimentar con los colores y los materiales», explica. Su libro se ha convertido en una guía esencial para quienes buscan renovar su hogar de manera sencilla y económica, ya sea con los propios muebles que todos tenemos en casa o con piezas que se pueden encontrar en la calle o cerca de cualquier contenedor.

Olga se dio cuenta de que le apasionaba todo lo que tenía que ver con el handmade y el bricolaje tras una fuerte neumonía en pleno verano. Tras recuperarse, empezó a colaborar con marcas como Leroy Merlín, lo que le llevó a crear una comunidad online gracias a su cuenta de instagram (@inventando\_baldosas\_amarillas), que ya tiene más de 128.000 seguidores. Se trata de un espacio donde sus seguidores comparten sus avances y proyectos. Pero esta red también supone un espacio para que los aficiona-



Olga Esteban, amante de la decoración, del bricolaje y del 'hecho a mano', con algunas de sus creaciones. E.M.

OLGA ESTEBAN Tras sufrir una neumonía, se dedicó a renovar piezas de su hogar. Acaba de publicar su primer libro sobre decoración casera

# La reina del 'do it yourself' que convierte muebles viejos en obras de arte

SARA CUBERO MADRID

dos al bricolaje intercambien ideas y consejos.

«Durante la pandemia, cuando estábamos encerrados, mucha gente se vio encerrada en casa sin poder salir, y ahí se dieron cuenta de que no les gustaba el espacio en el que vivían», reconoce Olga. «En esos momentos te das cuenta de que donde vives, donde duermes, donde estás, son sitios que, más allá de que sean feos o bonitos, son espacios que no te hacen sentir bien, que no te gustan».

Uno de los aspectos más destacados del libro es su accesibilidad, y es que esta artista del DIY (do it yourself) se asegura de que cada proyecto sea fácil de seguir, independientemente del nivel del lector. «Una de las cosas que he querido transmitir es que nos lancemos, que no pasa nada por equivocarnos. Cuando empiezas a pintar un muebl e y no te gusta, lijas, levantas la pintura y vuelves a pintar. Y si te equivocas no pasa nada, está bien equivocarse porque no todo es todo blanco y negro, es lo que tú quieras que sea», cuenta Esteban.

En su libro comparte ideas inspiradoras, además de procesos para dar esta segunda vida a los objetos del hogar. Esto lo consigue a través de de diez técnicas para cambiar el color de los muebles de madera y otras diez más para decorar-

los con papel, tela, pintura o escayola. Pero no se trata simplemente un manual lleno de pasos a seguir para darle otra vida a los objetos que nos rodean. Es, también, un viaje a través de la vida de diez muebles.

«Cuento las historias de los muebles, porque me parece interesante que la gente también sea consciente de que los objetos no son sólo cuatro tablas, sino que también nos transmiten sensaciones, sentimientos, y nos evocan muchos recuerdos. E incluso están relacionados con nuestra infancia, con cosas que hemos vivido, con personas», asegura.

Uno de sus proyectos futuros es volver a impartir talleres que ya dio durante una temporada en el madrileño barrio de Malasaña: «Me gustaría, con una amiga, organizar una especie de fin de semana temático de talleres de DIY. Me encantaría darle forma a esa idea, crear un punto de encuentro donde la gente pueda aprender a crear con sus manos», concluye.

ADN. TIENE 128.000 SEGUIDORES EN INSTAGRAM ● «EN EL CONFINAMIENTO, MUCHA GENTE SE DIO CUENTA DE QUE SU CASA NO LE GUSTABA», DICE ● HA IMPARTIDO TALLERES



DEL MORO
AL FORO
JUAN DIEGO
MADUEÑO

### Guía del veraneante en la ciudad

ALISTARÉ este artículo acerca del mejor momento de la ciudad a la selección de animalillos que viven en los periódicos durante el verano: toparse en agosto con otro madrileño abandonado a su suerte. El mito fundacional del Rodríguez está roído. En cualquier momento, tanto el hombre como la mujer empadronados en este peñón de oficinistas, habrá probado el placer de mantener un bonsái de la rutina durante los días en los que la masa, el pelotón de los obvios, es abducida por el mar; o instala un vivac en el interior de cualquier pueblo a cientos de kilómetros de distancia; o examina, con la curiosidad caduca, ruinas, museos, centros de interpretación, o sea, cualquier máquina del vending cultural sufragada con dinero público que expida certificados de vacaciones interesantes.

Ya no hay nada más que descubrir en el punto cardinal señalado como imprescindible por todas las guías del veraneante en la ciudad, pero apenas se habla del instante en que el solitario encuentra, a la hora que debería estar en casa, a otros solitarios. La noche cobra sentido y el Amante (Santiago, 3) –el mejor sitio para establecer un cordón sanitario a los días laborables– un 11 de agosto, por ejemplo, se establece como sede de la hermandad nueva que durará hasta que acabe la noche al mediodía siguiente.

En estas circunstancias, el grupo recién fundado adhiere, como si estuviese hecho de velcro, a todas las personas que se acercan. La compañía resulta a lo lejos, puesta en la perspectiva del horizonte vacío de las avenidas, una parada itinerante de monstruos. Todos los frikis tienen en común la tara que los ha dejado varados en la ciudad. Nadie pregunta por los defectos, que están expuestos. Por la simetría empiezan a germinar las primeras rencillas, los primeros amores, los primeros debates acerca de si son o no habituales determinadas prácti-

cas sexuales o los primeros dramas, como cuando el diseñador conocidísimo que todos estos grupos incorporan da lecciones sobre el modo en que el hombre blanco y hetero acosa a las mujeres, mientras planea la mano sin permiso por dentro de la camisa de otros asociados.

La compañía abastece a los afiliados de productos básicos. Sobrevivir a la madrugada, en realidad, convertirla en un pabellón al que mudarse, requiere de una organización que, al menos, ponga un pitillo cada 20 minutos en la boca de todos sus componentes. Y así, encontrando temas de conversación, besos olvidados y tragos de más, el grupo va rodando por las toperas que dejaron vacías los ateos del cometa Halley que es cada año la ciudad en verano.



# **INNOVADORES**

LAS NEURONAS PREFIEREN MENOS AZÚCAR. El equipo de investigación de Juan Pedro Bolaños de la Universidad de Salamanca revela que las células nerviosas consumen poca glucosa a través de la principal ruta metabólica encargada de extraer su energía. Los resultados de este trabajo ayudan en la búsqueda de estrategias farmacológicas.

**EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS 450



Martes 18 de Junio de 2024. Número: 8.925. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

BALANCE DEL PRIMER AÑO DEL BIPARTITO | EL PP SE DECLARA CÓMODO CON SU PACTO DE GOBIERNO CON VOX

# Ayala admite que el Mercado Norte va lento y culpa a De la Rosa por «mentir»

 Es un proyecto que se encontraron «lleno de barro por las mentiras del anterior alcalde, Daniel de la Rosa» y ha expresado que, a día de hoy, no hay licitadores interesados  El PSOE duda que el traslado al Mercado Norte provisional llegue en septiembre porque agosto es inhábil y existe demora con los frigoristas



### PP, VOXYPSOE ESCENIFICAN EL FINAL DE LOS CONSORCIOS DEL DESVÍO Y VILLALONQUÉJAR T. ALON

«La disolución de los consorcios marca un antes y un después para la ciudad», así lo aseguró Cristina Ayala en el salón de Plenos, elegido para realzar la transcendencia de esta decisión que toman por consenso Partido Popular, VOX Y El Partido Socialista. Una escenificación en la que la alcaldesa quiso destacar que la disolución de los consorcios cuenta con el aval técnico de los servicios municipales. Pág. 3

# Atapuerca acapara un monográfico de la Sociedad Americana de Anatomía

Las defensas argumentan la petición de archivo del caso en la prescripción del delito de prevaricación

BURGOS

Un monográfico en una revista científica norteamericana de alto impacto y un simposio internacional en la Universidad de Burgos. Lo que empezó siendo un objetivo hace cuatro años «antes de la pandemia» es una realidad. La revista de la Sociedad Americana de Anatomía, 'The Anatomical Research' publica un monográfico a los fósiles humanos de la Sima de los Huesos. 'Cuarenta años de descubrimientos e investigación', titula la portada de esta revista con un montaje de algunos de los cráneos mas completos del registro de hasta 7.000 fósiles extraídos en Atapuerca. Pág. 5



### El automóvil impulsa la exportación en la Comunidad con Valladolid y Burgos al frente

VALLADOLID

Las exportaciones de la Comunidad van de récord en récord, impulsadas por Valladolid, seguida de Burgos, y lideradas por el sector del automóvil. Pág. 7

Baxi Manresa confirma el fichaje de Diego Ocampo por dos temporadas

#### PROVINCIA



Nacho Rincón, el influencer que mejor vende la comarca de la Ribera del Duero

Pág. 14

#### BALANCE PRIMER AÑO PP-VOX REPASO DE LOS PROYECTOS



Foto de familia de 14 de los 15 concejales del equipo de Gobierno que preside Cristina Ayala, tras el encuentro informativo con la prensa para hacer balance del primer año. TOMÁS ALONSO

# Ayala admite que el Mercado Norte va lento y culpa a De la Rosa por «mentir»

En Personal «hemos encontrado un campo de minas»
 Sobre la solidez del bipartito, la alcaldesa afirma que por encima de los «desencuentros» está el objetivo prioritario de «cambiar la ciudad»

#### N. ESCRIBANO BURGOS

El equipo de Gobierno de Cristina Ayala, que acaba de cumplir un año al frente del Ayuntamiento de Burgos desde la toma de posesión, se muestra «moderadamente satisfecho» y reconoce que «falta mucho por hacer para conseguir que el cambio en la ciudad sea efectivo».

De esta manera, ha comenzado la alcaldesa el balance de estos primeros 365 días en el ejercicio de sus funciones, acompañada por su vicealcalde de Vox, Fernando Martínez-Acitores, y exhibiendo unidad entre las dos formaciones políticas, una vez pasada la campaña de las europeas. Mientras Ayala reconoce que han surgido «desencuentros» y que llegarán otros a lo largo de la legislatura, por lo que respecta a Vox, su portavoz afirma que es más importante el punto de encuentro: «la ciudad como objetivo prioritario».

Entre las asignaturas pendientes, la líder del PP en el Ayuntamiento manifiesta que lo que tiene que ver con el nuevo Mercado Norte y las políticas relacionadas con Personal, para incorporar efectivos a una mermada plantilla con un 30% de vacantes, «va más despacio de lo que les gustaría».

En cuanto a la dotación comercial, Ayala indica que es un proyecto que se encontraron «lleno de barro por las mentiras del anterior alcalde, Daniel de la Rosa» y ha expresado que, a día de hoy, no hay licitadores interesados en una concesión de obra y explotación de las instalaciones. «Había licitadores, nos decían el año pasado antes de las elecciones», recuerda para señalar que después de haberse reunido con todos los operadores «no hay interés».

La parte en la que el bipartito ha podido avanzar es en lo que respecta al traslado al provisional que abrirá sus puertas el 15 de julio, y en cuanto a la demolición y la urbanización de Hortelanos que se desarrollarán a continuación. Martínez-Acitores aseguró, por su parte, que este es un asunto prioritario para Vox, que tiene la Concejalía de Comercio asignada, pero aseguraba que «los ritmos les marca la realidad».

# Martínez-Acitores asegura que «trabajan» en sus medidas sobre inmigración

Descarta presentar una proposición al Pleno sobre esta cuestión, ya que tienen «competencias» en Seguridad

#### N. ESCRIBANO BURGOS

Sobre la última polémica en el bipartito de PP y Vox, relacionada con las medidas que planteaba la formación de Santiago Abascal para prevenir los empadronamientos ilegales de inmigrantes, el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores aseguró que trabajarán «sobre ello, en consonancia con el Partido Popular».

A este respecto, manifestó que su

estrategia no será llevar una proposición al Pleno del Ayuntamiento de Burgos, en la que se recojan las acciones que proponen como la de plantear que la Policía Local realice inspecciones periódicas, en colaboración con las autoridades municipales competentes, para verificar la veracidad de la información proporcionada en los registros de empadronamiento. En su opinión, «no tiene sentido proponerse a «sí mismos» en un área que ya dirigen como es el caso de Seguridad Ciudadana». De esta manera, incidió en que trabajarán sobre aquellas propuestas que hace unas pocas semanas levantaron tanta polémica porque fueron calificadas de «xenófobas», pero indicó que «todavía no habían tenido tiempo».

Si en el balance que el pasado viernes hacían los socialistas, Daniel de la Rosa animaba a Cristina Ayala a deshacer el pacto para dejar de estar «sometida al yugo de Vox» y le proponía gobernar en minoría con apoyos puntuales del PSOE.

La aludida dio a entender que esa situación no entraba en sus planes más inmediatos. «Somos un equipo de dos partidos y surgen desencuentros porque no tenemos el mismo punto de vista, pero seguimos en la mista actitud que hace un año cuando firmamos nuestro acuerdo: ¿Cómo mejoramos nuestra ciudad?», manifiesta, a la vez que añade que el PP se siente cómodo en este pacto «porque tenemos mucha coincidencia».

Martínez-Acitores mostró su acuerdo con la líder del PP en el Ayuntamiento para aseverar: «Coincido 100% en lo que ha dicho la alcaldesa».



Otro de los asuntos más atascados, según reconoce la alcaldesa, es lo que tiene que ver con Personal. Hace casi un año que compareció para afirmar que una de cada tres plazas en el Ayuntamiento de Burgos estaba vacantes o con sus titulares de baja. Un año después, Ayala ha sido categórica: «Personal es un campo de minas».

Así, recordó que en estos meses se han incorporado unas 40 personas más a la plantilla municipal y afirmó que les gustaría «poder hacer las cosas un poco más deprisa pero la verdad es que no somos capaces por el constreñimiento administrativo».

#### «NO SE CIERRA POR CERRAR»

La responsable del Gobierno de coalición ha repasado proyectos desbloqueados en este año, así como los avances en los compromisos electorales y en el acuerdo PP-Vox. Y ha desmentido al socialista, Daniel de la Rosa, que acusaba al bipartito de haber parado las iniciativas que provenían del mandato anterior. Según su reflexión, «es absurdo y ridículo pensar que solo porque un proyecto viene del Partido Socialista, este equipo de gobierno lo cierra. Se abandona lo que no se considera prioritario».

En cuanto a las promesas electorales, han salido a colación los avances en relación con los aparcamientos en altura para asegurar que está próxima la licitación de los proyectos. Sobre esta cuestión Ayala se ha mostrado en la misma línea que su concejal de Infraestructuras, Juan Manuel Manso, y ha asegurado que no entra en sus planes reunirse con los colectivos vecinales que ya han expresado su rechazo a la iniciativa política porque todavía no tienen nada sobre lo que dialogar.

Se muestra partidaria de esperar a contar con los proyectos redactados y argumenta que no serán iniciativas como las de hace unos años. «El Ayuntamiento no le va a ceder la parcela a una empresa para que construya y saque al precio que quiera, sino que asumirá el coste de la cons-

#### «No hay licitadores interesados en el Mercado Norte», afirma Ayala

#### «Han surgido desencuentros y habrá otros a lo largo del mandato»

trucción para poner plazas a disposición de los vecinos a precios razonable», manifestó, a la vez que sostiene que el proyecto se sometió al examen de las urnas.

Ayala considera que encontrar oposición es normal, «no vamos a estar al 100% de acuerdo», pero el equipo de Gobierno ve necesarios esos equipamientos en zonas como Gamonal, zona Sur y Casco Histórico Alto.

Durante el balance, en el que reunió a su grupo de concejales al completo, a los 15 que suman entre PP y Vox, en la terraza del Fórum Evolución, no dejó escapar la oportunidad de hablar sobre otros proyectos en marcha como la modificación del PGOU que se está tramitando para posibilitar el recinto ferial 'Expoburgos', en el polígono de Villalonquéjar o el estudio geotécnico que se está realizando sobre la calle Santander.

Dos proyectos 'estrella' del actual equipo de Gobierno que necesitarán todavía de meses de tramitaciones para ver materializarse los avances.

Ayala también se refirió al cambio en el ocio que ha propiciado este grupo de concejales en los últimos meses, el más importante el que tiene que ver con los cambios de fechas en San Pedro, que se convertirá en una semana grande de fiestas.

Por su parte, el vicealcalde, que es el presidente de la Sociedad de Aguas de Burgos, sacó pecho de la gestión realizada en su área para recordar que están en marcha inversiones por 14,3 millones de euros para este ejercicio, frente a años en los que apenas se destinaban 200,000 euros anuales.

Se refirió también al trabajo realizado por sus compañeros de Vox y puso en valor las reformas que están previstas en los edificios sede de Policía Local y Bomberos, con 7 millones de inversión, y en Protección Civil, con algo más de un millón de euros. «Llevamos cuatro áreas básicas en las que se están notando los resultados», dijo Martínez-Acitores, que afirmaba que el equipo de Gobierno ha cumplido un año «y es como un niño que acaba de echar a andar en



Los grupos políticos que conforman el ayuntamiento han comparecido juntos. TOMÁS ALONSO

# PP, Vox y PSOE escenifican el final de los consorcios

El pleno del viernes ratificará la decisión / Será ProBugos la que asuma la gestión cuando concluya la tramitación el 31 de julio

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

«La disolución de los consorcios marca un antes y un después para la ciudad», así lo aseguró Cristina Ayala en el salón de Plenos del Ayuntamiento, lugar elegido para realzar la transcendencia de esta decisión que toman, en unión y por consenso común, Partido Popular, su socio actual de gobierno VOX, junto al Partido Socialista.

Una escenificación de acuerdo de grupo, un punto que la alcaldesa quiso destacar, ya que de esta manera la disolución de los consorcios cuenta con el aval técnico de todos los funcionarios del ayuntamiento que han contribuido en la realización de la documentación necesaria emanada de las áreas de Tesorería, Jurídica, Urbanismo, Asesoría Intervención y Patrimonio.

Un punto importante que ha supuesto un gran trabajo interno, que la alcaldesa quiso agradecer expresamente a los funcionarios implicados su dedicación. Un trabajo necesario para poner tener al día la documentación del consorcio para la gestión de la ampliación del Polígono de Villalonquéjar III y IV Villalonquéjar creado en 1997. Y Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos, consolidado en el año 2003.

Pero también la alcaldesa Cristina Ayala destacó el significado de unión y el respaldo político. «Es una decisión trascendente de la ciudad que de esta manera cuenta con el aval de todos los partidos representados en el ayuntamiento» destacó la alcaldesa.

Una idea que recalcaba su socio de gobierno con la representación del vicealcalde Fernando Martínez Acitores que añadía que «estamos pensando en ciudad. Hay que recordar que la situación actual requiere inmediatez. La deuda generada, por los préstamos, supone 20.000 euros diarios de interés, con 7 millones y

#### «Es una decisión transcendente de ciudad, una decisión unánime»

#### La ciudad amortizará 30 millones de los 204 de la deuda

medio al año. Por lo que cuanto antes se liquide será mejor para todos».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, quiso recordar que, a su juicio, en esta disolución se está siguiendo el camino marcado por su partido «es un asunto de ciudad. Vamos a ser proactivos. De esta manera tendremos menores costes financieros con los nuevos intereses que se van a negociar, y aumentará también la capacidad de comercialización»

La decisión se ratificará en el Ple-

no de este viernes. Según informó el concejal de Fomento e Infraestructura, Manuel Manso, «el miércoles la Fundación Caja de Burgos se reúne el consejo de administración para la aprobación formal de la disolución. Un paso necesario para que los consejos de administración de ambos consorcios den paso a la aprobación formal de la disolución efectiva para que se pueda elevar a escritura pública». Es importante las fechas porque el 31 de julio vence un nuevo plazo de deuda.

La disolución permitirá la renegociación de los intereses que han supuesto una carga económica muy importante para las arcas municipales.

El ayuntamiento se hace cargo de toda la cantidad adeudada 204 millones. Pero según aseguró la alcaldesa, se va a «amortizar 30 millones. Lo que nos va a permitir, como ciudad, acceder a créditos a corto plazo. Una situación que con los consorcios no era viable por Ley.

Una vez que se haga efectiva la tramitación y el final de los consorcios, la gestión va a recaer en la sociedad municipal ProBurgos, que ya ha modificado sus cargos para aunar una vicepresidencia más. Y también tiene previsto dedicar a dos personas a la gestión y venta de los terrenos.

Según Manso en Villalonquejar queda aún el 30 por ciento de los terrenos por vender, «en Burgos tenemos terreno industrial a buen precio, por si hay algún empresario interesado».

# El PSOE duda que el traslado al Mercado Norte provisional llegue en septiembre

«Tengo muchas dudas que se llegue a septiembre porque agosto es inhábil y las empresas frigoristas son las que son y no dan a basto», sentenció Julián Vesga

#### MARTA CASADO BURGOS

El PSOE lanza nuevas fechas sobre la apertura del Mercado Norte provisional. Si hace unos meses citaba el traslado del Mercado Norte al provisional de Plaza España en septiembre ahora «no lo veo claro», «Empezamos con que en abril, luego dijeron de julio, tengo muchas dudas que podamos llegar a septiembre», avanzaba el concejal socialista Julián Vesga. Mientras el equipo de Gobierno sostiene que el traslado de los puestos será el 15 de julio, algo que no es lo que ven los comerciantes. «Cuando llegue el 15 de julio y no esté el traslado en tiempo y forma ¿qué va a pasar? ¿Van a vender como un triunfo el traslado de ocho o nueve puestos cuando siempre se ha defendido un traslado global?», se preguntaba Vesga.

Remarcan que eso sería difícilmente viable porque «el Ayuntamiento de Burgos no dispone de un equipo humano suficiente para mantener abiertas ambas instalaciones». Se pregunta qué va a pasar con los que tengan el puesto montado y los que no y si unos no abrirán a tiempo, otros tendrán que cerrar antes. Para Vesga hay un culpable «hay una falta de coordinación alarmante y lo único que hacen es externalizar los servicios y la coordinación porque en el equipo de Gobierno solos no son capaces de gestionarlo». Vesga critica que «a la primera dificultad en vez de utilizar los recursos propios se decanten por externalizar, que parece que les gusta mucho».

Entre los hándicaps por los que el concejal duda de llegar a septiembre está en que los comerciantes no están en la misma posición de salida. «Los hay que llevan el proyecto más avanzado pero no llegan, los frigoristas en Burgos son los que son y está sobrepasados, no tienen capacidad para acometer los provectos de todos los comerciantes», puntualiza el edil del PSOE. Añade además las trampas del calendario a estas alturas. Se acercan las fiestas de San Pedro que es «una semana inoperativa porque la mayoría de las empresas del polígono cierran en fiestas». Luego llega agosto «quien no tenga el mobiliario nuevo y la instalación no podrán adelantarlo en agosto porque es inhábil».

Por ello remarca por un lado que señalen a un «líder claro y más que dar fechas de cara a la ciudadanía, primero concreten esas fechas con



Julián Vesga, concejal del PSOE. PSOE BURGOS

los comerciantes y cuando estén de acuerdo que lo transmitan al resto de los ciudadanos porque al final la gente se acostumbra a pasear por un edificio cerrado». Por otro lado, pone el foco en la forma de recepcionar las obras. Cuenta como la instalación provisional ya presenta problemas de filtración de agua porque «en la que ha llovido se ha roto una canalón, en un edificio sin estrenar» y explica como «las alfombras ha habido que tirarlas sin haberlo estrenado».

#### DERRIBO DEL ACTUAL

Para Julián Vesga el retraso en el traslado supone, también, ir retrasando el resto de procesos que implican el desarrollo del proyecto del nuevo Mercado Norte una «de las acciones más importantes y de futuro de la ciudad si se ejecutan correctamente y entre todos será una gran acción de ciudad». Pero mantiene las dudas que se generan con el retraso constante del traslado al Mercado Norte Provisional. «Si no se puede manejar el traslado de unos comerciantes, ¿podremos confiar en que llevarán a cabo el derribo del Mercado Norte de manera oportuna?», preguntó el edil del PSOE. Se preguntó si el traslado se retrasa más allá de septiembre planteó la posibilidad de que «acabe el año y aún no lo han derribado».

Señala también los efectos de no realizar un mantenimiento adecuado a las instalaciones actuales. Vesga pone el foco en la situación de las escaleras mecánicas, de las cuatro que hay tres están inoperativas. Señala Vesga que los clientes de toda la vida son personas mayores y «si a estas personas les quitamos los accesos de manera cómoda, van a dejar de venir si cambian de hábitos». Apunta que la obra del Mercado Norte permitirá que ya en el provisional «estoy seguro que mucha gente va a entrar a comprar en el mercado tradicional, gente que ahora no lo hace, pero claro hay que hacerlo bien y trabajar con transparencia y eficacia».

# El Coloquio de Geografía Urbana de la UBU reúne a más de 250 investigadores

La cita que será primera vez internacional y se centrará en debatir el futuro de las urbes desde una perspectiva multidisciplinar

#### BURGO

Las universidades de Burgos y Valladolid organizan, desde hoy al 21 de junio, el XVII Coloquio de Geografía Urbana y I Coloquio Internacional de Geografía Urbana, que reúne a más de 250 investigadores, con 107 comunicaciones que analizan temáticas referidas a 13 países distintos (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Inglaterra, Italia, México, Países Bajos, Paraguay y Portugal).

Tras su paso por Valladolid hoy y mañana -y la jornada itinerante prevista para el miércoles, que visitará las áreas urbanas de Burgos y Valladolid-, el jueves 20 de junio la cita recalará en la UBU. La inauguración, presidida por el rector Manuel Pérez Mateos, tendrá lugar a las 9.30 horas en el Paraninfo del Hospital del Rey.

Se trata del principal evento científico relacionado con la Geografía Urbana en España y es uno de los principales coloquios centrados en el Urbanismo y los estudios urbanos del país.

La de este año es, además, la primera edición que tiene rango de Coloquio Internacional y se centrará en debatir el futuro de las urbes desde una perspectiva multidisciplinar, bajo el título 'La ciudad veinte-treinta. Miradas a los espacios urbanos del siglo XXI'. Tiene seis ejes temáticos que abordan las principales cuestiones relacionadas con la estructura y las transformaciones de las ciudades: urbanismo, conectividad, actividad económica, cultura, integración y sostenibilidad.

«En los últimos veinte años, la expansión y crisis han acentuado la concentración urbana y afectado sus estructuras y paisajes. Los desequilibrios económicos, pandemias, cambio climático, transformaciones energéticas, desastres naturales y conflictos han dado protagonismo a las ciudades, llevando a un periodo de incertidumbre y desafíos», destaca la presentación del evento, para añadir que «la pandemia marcó un punto clave para reconsiderar la vida urbana, promoviendo la 'ciudad de los veinte minutos', accesible y sostenible».

Así, los promotores de la cita consideran que «esta visión está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y requiere nuevas estrategias de planificación urbana», por lo que «las ciudades del futuro deben abordar relaciones sociales, movilidad, cultura, y buscar la igualdad, integrando sostenibilidad y eficiencia energética».

Durante el evento, estará disponible en su web el libro de actas que edita la Asociación Española de Geografía. Además, se ha elaborado un libro que contiene dos estudios sobre la estructura urbana de las ciudades de Burgos y Valladolid, que servirá como base del viaje de prácticas que se realiza el día 19 de junio: 'Las ciudades de la ciudad: la construcción del espacio urbano en Valladolid y Burgos'.

# Detenidos por 'tunear' varias motosierras para que pareciesen de marca

La Guardia Civil descubrió el maletero del coche lleno de motosierras baratas con pegatinas de marcas reconocidas

#### BURGOS

La venta fraudulenta de artículos baratos haciéndolos pasar por marcas caras no es una práctica exclusiva de los manteros. Llega, incluso, al mundo de la maquinaria forestal.

Es el caso de la intervención llevaba a cabo por la Guardia Civilcontra A.B.M. (54) y T.M.G.G. (53) por su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial e intelectual, al falsificar motosierras y una amoladora para hacerlas pasar por productos de reconocidas marcas del sector, cuando en realidad eran de marca blanca y de baja calidad.

El caso de falsificación se detectó en un área de servicio de la carretera N-I, en La Bureba. Los guardias interceptaron el vehículo, realizaron un registro del maletero, donde encontraron seis motosierras de gasolina, una amoladora y cinco baterías portátiles. Una inspección detallada reveló que las herramientas carecían de números de serie. Llevaban adhesivos de reconocidas marcas del sector en los laterales del chasis y hojas de corte, aunque a simple vista se podía apreciar la baja calidad y deficiente acabado de los productos.

Se sospecha que los investigados, quienes ya tienen antecedentes por estafas similares, podrían estar involucrados en la venta ambulante irregular de estas herramientas falsificadas a precios muy por debajo del mercado

Ante estos hechos, la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos pide que se desconfíen de ofertas de herramientas a precios muy bajos.

# Una revista norteamericana dedica un número a la Sima de los Huesos

The Anatomical Record presentará además un homenaje a los codirectores y un simposio internacional de presentación en la Universidad de Burgos a finales de julio

#### MARTA CASADO BURGOS

Un monográfico en una revista científica norteamericana de alto impacto y un simposio internacional en la Universidad de Burgos. Lo que empezó siendo un objetivo hace cuatro años «antes de la pandemia» es hoy una realidad. La revista de la Sociedad Americana de Anatomía, The Anatomical Research' publica un monográfico especial a los fósiles humanos de la Sima de los Huesos. Cuarenta años de descubrimientos e investigación', titula la portada de esta revista con un montaje de algunos de los cráneos mas completos del registro de hasta 7.000 fósiles que se han extraído durante las últimas décadas de las entrañas mas profundas de la Sierra de Atapuerca.

El contenido de la revista, dedicada en exclusiva a Miguelón y su tribu, se completa también con un Simposio Internacional que se llevará a cabo en la Universidad de Burgos en torno al 24 de julio. «Son sesiones científicas en castellano porque buscamos acercar la información de la Sima a todo el público que tenga curiosidad y por eso las sesiones no serán finalmente en inglés sino en castellano», explica el investigador del EIA, Ignacio Martínez Mendizábal. La lección inaugural correrá a cargo del paleoantropólogo norteamericano, Tim White.

La publicación del monográfico «es un bombazo porque reúne todo lo que ya se ha publicado y que está disperso, pero además se actualiza y se presentan cuestiones nuevas», explican. Pero no es el primer monográfico en una revista científica de alto impacto que tiene como protagonista a los preneandertales de la Sima. «En el año 97 publicamos un monográfico en Journal of Human Evolutión, que por cierto se agotó, y este, aunque ya hay versiones digitales no sólo está en papel, será muy citado porque es un monográfico histórico en el ámbito de la evolución humana», sostiene Martínez

A The Anatomical Record
Vol. 307 #7 July 2024
Special Issue:
Human Fossils from the Sima de los Huesos (Atapuerca, Spain)
Forty Years of Discoveries and Research

La investigación en Atapuerca acapara el protagonismo en el monográfico de la sociedad americana. ECB

Mendizábal. También era un monográfico necesario. «Llevamos, desde el que sacamos en el 97, 30 años extrayendo fósiles de la Sima y muchas publicaciones que se han ido actualizando pero que estaban dispersas». Por ejemplo, en el 97 aún se consi-

deraba al grupo de homínidos que habitó la Sierra de Atapuerca hace 430.000 años como Homo heidelbergensis. Esos estudios siguieron adelante y lo que ya generaba dudas a nivel morfológico se confirmaron con los estudios de ADN nuclear y mitocondrial. Ahí se vieron relaciones de parentesco con denisovanos y neandertales que alejaron para siempre a los heidelbergensis de una especie que en todo este monográfico aun sigue sin nombre. Se nombran como una especie de preneandertales. Tampoco es el primero que protagoniza alguno de los hallazgos de Atapuerca. la revista Journal of Human Evolution también dedicó un número a los fósiles y distintos niveles de Gran Dolina donde se recuperaron los restos de una nueva especie del árbol de la evolución humana, Homo antecessor, que cumple precisamente los 30 años de su nombramiento.

La gran novedad de este monográfico sobre la Sima de los Huesos son los estudios de huesos postcranealespor la singularidad de estos restos que permiten inferir estudios que van desde tamaños corporales, movimiento o crecimiento y adolescencia. «Lo que más llama la atención son los estudios del esqueleto postcraneal, todo lo de cuello para abajo es algo muy nuevo y aventuro que será citadísimo porque es que no hay mucho más en el registro fósil», confirma el investigador de la Universidad de Alcalá de Henares.

Del editorial de los responsables de la revista y del neurólogo José Luis Trejo, representante de la revista en España, introducen los artículos sobre un pasado anatómico que tiene mucho que ver con la anatomía y el movimiento del hombre de hoy. Esta es una revista que se publica desde principios del siglo XX y no es la primera vez que gira su vista a los fósiles de especies extintas.

En la serie de 19 artículos se aborda desde la historia de la Sima de los Huesos, la fauna, el análisis tafonómico y forense de los esqueletos encontrados, estudios sobre los cráneos, los dientes, las mandíbulas y su naturaleza neandertal, los estudio sobre el oído, la sutura de diferentes partes del cráneo. Además, se plantean estudios sobre la columna cervical, el tórax y la espina dorsal, cintura pectoral de adultos y adolescentes, estudios sobre el húmero y el antebrazo así como el dimorfismo sexual a través del fémur y estudios sobre la tibia y los huesos tarsales, metatarsales y falanges del pie de los ejemplares de la especie que encontró en la Sima de los Huesos su descanso final. La firma del monográfico está encabezada por Juan Luis Arsuaga, Ignacio Martínez Medizabal, Rolf Quam, José Miguel Carretero (Laboratorio Evolución Humana de la UBU) y Carlos Lorenzo.





Nacho y Estefanía posan en Fuentenebro, el pueblo que han escogido para vivir con sus hijos. ECB

# «Cuando la gente viene a la Ribera del Duero, alucina»

Nacho Rincón se ha convertido en el influencer de la Denominación de Origen / Acaba de abrir con su mujer una casa rural en Fuentenebro

#### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Con 43 años recién cumplidos y 56.000 seguidores en Instagram, Nacho Rincón se ha convertido en el influencer por excelencia de la Ribera del Duero. Lo hace a pie de campo desde su pequeña explotación de viñedo, y ahora también desde la vivienda de uso turístico que acaba de abrir su mujer, Estefanía, en Fuentenebro. «La gente, cuando viene a la Ribera, alucina», asegura orgulloso de un patrimonio etnográfico que «si se sigue cuidando», puede ser un aliciente para muchos pueblos.

Así ha ocurrido, por ejemplo, en Moradillo de Roa, su pueblo natal. Desde que Nacho propuso al pleno, en el año 2015, rehabilitar el Cotarro de bodegas subterráneas y convertirlo en recurso turístico, el municipio se ha consolidado como un referente de esfuerzo, rehabilitación y turismo de calidad. «Tuvimos la suerte de ser los primeros, pero es un ejemplo inspirador para el resto de pueblos».

Cuando empezó a subir videos a la red social, en enero de 2021, no imaginaba el alcance que iba a tener. «Mis videos son normalmente de viñedo, de cómo se trabaja en la Ribera para obtener vinos de alta calidad y la verdad es que la gente no solo me sigue, también viene a la Ribera y me pide que le haga recomendaciones o que les acompañe, pero no soy guía. Es algo que hago en plan amistad», puntualiza.

Su proyecto recorre la Ribera del Duero pero con dos epicentros principales: el viñedo de altura de Fuentenebro y la magia de las bodegas del Cotarro de Moradillo de Roa, «que es único». «La gente siempre se va con ganas de volver y eso es muy importante».

Decididos a ofrecer una experiencia completa, Estefanía ha dado un paso más y ha abierto la vivienda de uso turístico Entre viñedos', «un claro guiño a la viticultura de la zona». Tiene capacidad para 7 personas y cuenta además con un patio ajardinado grande y muy bonito. Según explica la nueva gerente, la filosofía va más allá de la entrega de llaves. «Si quieren les organizamos el viaje, les llevamos a ver los viñedos en altura de Fuentenebro y las bodegas subterráneas de Moradillo», anima.

#### ENOTURISMO

Los dos coinciden: En el presente y futuro de la Ribera del Duero el enoturismo juega un papel principal. «La Rioja lleva muchísimos años, pero en la Ribera del Duero tenemos un atractivo total y se están haciendo cosas muy interesantes, tanto en bodegas como a nivel gastronómico, y eso el turista lo valora», afirma Nacho convencido de que a diferencia

de otras zonas, el turismo enológico mueve a personas de alto valor adquisitivo. «Hay que cuidarlo mucho», apremia.

Una de las asignaturas pendientes, según él, es poner en valor el importante patrimonio de bodegas subterráneas. «Los pueblos hacen lo que pueden pero la rehabilitación es muy costosa y los recursos son limitados; hace falta la implicación de las administraciones», afirma con la mirada puesta también en otro sueño: un centro de interpretación «de nuestro patrimonio más diferenciador», las bodegas subterráneas. «Sería un avance importantísimo y la forma de preservarlo».

#### FAMILIA

A nivel profesional ambos trabajan en Aranda pero han decidido echar raíces en el pueblo que vio crecer a los padres y abuelos de Estefanía. «En Fuentenebro se vive muy bien», comentan.

Con tres hijos pequeños, su apuesta por el mundo rural es clara. «En la ciudad puedes tener más servicios, más inmediatez, pero aquí tenemos la mejor calidad de vida», defienden mientras nos invitan a permanecer en silencio en el jardín de su nueva casa rural. «¿Lo escuchas? Así estamos, rodeados de naturaleza, de pájaros... Es una maravilla».

Aunque Nacho vivió algún tiempo en Valladolid y ella en Madrid,

«no volveríamos a una ciudad». «El tiempo en el pueblo pasa de otra manera, y ahora que tengo niños aquí son libres y están seguros», señalan con preocupación tras conocer que se va a instalar una empresa de biogás a 1.200 metros del colegio donde van sus hijos, en Milagros. «La verdad es que es un tema que nos inquieta bastante», lamentan sorprendidos además porque mientras en el Páramo de Corcos se paralizó una granja porcina por proteger a la Alondra Ricotí, que está en peligro de extinción, en Milagros se puede poner 'en riesgo' un colegio y una residencia de ancianos. «Crear empleo está muy bien pero no de cualquier forma», apunta Nacho.

Y es que, mientras los pueblos se van quedando poco a poco sin servicios, como el panadero o el taller, las únicas opciones, que parece están surgiendo, son granjas porcinas, instalaciones eólicas o fotovoltaicas y empresas de biogás. «Es una lucha difícil porque en los pueblos hay poca gente y en general cuesta mucho movilizar», lamenta Nacho consciente de que si la tendencia continúa «cada vez habrá menos vecinos».

Rincón insiste así en la importancia de proteger el viñedo, «el verdadero diamante» de esta tierra. «Es el cultivo de mayor rentabilidad de la Ribera y además no se puede deslocalizar y atrae riqueza también a otros sectores como restaurantes, bares, hoteles...», destaca al recordar que con 7.500 viticultores, la Ribera «tiene una masa que no encuentras en ninguna denominación de origen». «El mejor ejemplo lo tenemos en Moradillo, donde hace unos años tuvo la mayor renta per-cápita de la Ribera del Duero y eso es por el viñedo, pero tenemos que apostar todos por los pueblos».

En su opinión, de nada sirve luchar contra proyectos que «pueden resultar contaminantes» si luego los vecinos no se implican en mantener con vida a su pueblo. «El teletrabajo puede abrir la puerta a familias que quieran desarrollar su vida en un pueblo, pero si no hay casas ni en alquiler ni en venta no hay nada que hacer. No es una solución fácil y hay muchos factores que influyen de manera directa o indirecta, pero creo que si las comunidades autónomas y las diputaciones bonificasen a las empresas, vía impuestos, tendríamos más posibilidades de subsistir. De lo contrario, el futuro es incierto porque además es un problema social. La gente ve los pueblos de segunda categoría y aunque en la pandemia todo el mundo se hizo de un pueblo fue un espejismo. La realidad es más dura».

Ellos sin embargo defienden la calidad de vida. «Nuestros hijos van al cole de Milagros y al ser pequeñito la atención es personalizada; es como una familia. Además nos encanta la importancia que el centro da al contacto con la naturaleza y su compromiso como parte de la sociedad. Están haciendo un gran trabajo y la relación con los profesores y los padres es fantástica».

# El automóvil impulsa la exportación en la Comunidad con Valladolid a la cabeza

Una de cada tres operaciones estuvo vinculada al sector del automóvil, con exportaciones superiores a los 575
millones
 La balanza comercial de Castilla y León crece por encima de los 50,4 millones frente a la caída del país

#### D.M. ARRANZ VALLADOLID

Las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 1,584 millones de euros el pasado mes de abril, mientras que las importaciones sumaron 1,533,6 millones de €, resultando un saldo positivo de 50,4 millones de euros; la balanza comercial de Castilla y León cerró en positivo y registró una tasa de cobertura de 103,3%. Son datos que se extraen del informe de comercio exterior publicado por el ICEX. A nivel autonómico está entre las regiones que menos creció en exportaciones abril, con un 14,9%, nueve décimas por debajo de la media nacional, que alcanzó los 33.990,8 millones en exportaciones, arrojando un déficit en la balanza comercial de 4.665,8 millones.

El sector del automóvil vuelve a situarse en la primera posición (36,3 % del total), con un aumento del 13,75 % respecto al año anterior; seguido de las semimanufacturas no químicas (19 % del total) y un crecimiento del 18 %, debido principalmente a la venta de neumáticos y cámaras.

En tercer lugar, se sitúa el sector de la alimentación, bebidas y tabaco, que alcanza el 18 % del total y un crecimiento del 19,4 %. Predominan las exportaciones de otros alimentos, productos cárnicos, y lácteos y huevos.

Son datos interanuales respecto al mismo mes del 2023, aunque también el informe del comercio exterior recoge los datos del primer cuatrimestre del año, en el que Castilla y León exportó productos por valor de 6.061 millones de euros, con un crecimiento del 12,6% respecto al mismo periodo del año previo. La balanza comercial es positiva en la comunidad, con los 6.061 millones de euros en exportaciones por los 5.584,3 de exportaciones, arrojando un superávit de 477,4 millones, que es superior a los 287,2 del año anterior. En términos porcentuales la subida es del 12,3% en las exportaciones y del 9,2% en importa-

A nivel nacional la balanza es negativa en 12.760 millones al hacer exportaciones por valor de 127.420 millones e importaciones por valor de 140.181,2 millones de euros. Es decir, hubo una caída del 3.5% de las exportaciones y una del 2% de las importaciones. La participación de Castilla y León en el comercio exterior nacional fue del 5,2% en las exportaciones y del cuatro en las importaciones.

Por sectores en el primer cuatrimestrela automoción alcanzó el 30,7%, por valor de 2.024 millones de euros y un crecimiento cercano al 20%. Máquinas, aparatos y sistemas eléctricos se quedó en el 18,7% del total, y el mayor crecimiento entre las diez de mayor peso, con un 36,6%. El mayor descenso de las exportaciones se registró en la sección de Manufacturas de piedra, veso y cemento, menos 8,1%. En cuanto a las importaciones, también destacó la sección de Material de transporte con un peso del 27,3% sobre el total importado. Los países con los que Castilla y León mantiene relaciones comerciales continúan liderados por Francia, país al que se destinaron el 24,4% del total de las mercancías exportadas hasta abril de este año, con 1.610 millones de euros.

En el conjunto de las nueve provincias Valladolid es con Burgos y Palencia las que lideraron las exportaciones en abril, arrojando todas excepto Valladolid, Salamanca y Ávila un saldo positivo en la balanza comercial interanual. Misma evolución con respecto al 2023 en el primer cuatrimestre.

►AVILA. Las empresas abulenses realizaron operaciones hacia el exterior por valor de 13,1 millones de euros, con una caída del 19,4% respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto a las exportaciones ascendieron a 20,8 millones, de ahí que se genere en saldo negativo. Con los datos del primer cuatrimestre alcanzó los 44,1 millones de exportaciones y 72,6 en importaciones. Por sectores la alimentación tiró del comercio movilizando 9,8 millones, seguida de los productos químicos con 1,3. En lo que va de año la alimentación, bebidas y tabaco está seguida del sector del automóvil.

▶ BURGOS. Es la segunda provincia tras Valladolid con mayor volumen, alcanzando los 339,8 millones, por 290,2 en importaciones. El saldo es positivo en 49,6 millones. Este año su-



Trabajadores de Renault en Valladolid. J.M. LOSTAU

#### Comercio exterior en Castilla y León

|                                | Exportaciones<br>abril 2024<br>(millones €) | Variación<br>interanual<br>(%) | Importaciones<br>abril 2024<br>(millones €) | Variación<br>interanual<br>(%) |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| ■ Ávila                        | 44,1                                        | -34,5                          | 72,6                                        | -3,4                           |
| <ul><li>Burgos</li></ul>       | 1.302,2                                     | 6,5                            | 1.065,3                                     | 10,8                           |
| ■ León                         | 527,1                                       | -11,0                          | 376,4                                       | 4,9                            |
| ■ Palencia                     | 979,5                                       | 21,5                           | 261,6                                       | 12,2                           |
| <ul> <li>Salamanca</li> </ul>  | 390,3                                       | 31,9                           | 487,3                                       | 21,8                           |
| <ul> <li>Segovia</li> </ul>    | 245,7                                       | 9,1                            | 202,0                                       | 30,5                           |
| ■ Soria                        | 182,1                                       | -8,8                           | 140,3                                       | 2,4                            |
| <ul> <li>Valladolid</li> </ul> | 2.828,4                                     | 21,1                           | 2.973,8                                     | 6,5                            |
| <ul><li>Zamora</li></ul>       | 99,8                                        | -12,6                          | 49,6                                        | -29,0                          |
| ■ Total                        | 6.599,6                                     | 12,6                           | 5.629,3                                     | 8,6                            |
| ■ España                       | 127.420,0                                   | -3,5                           | 140.181,0                                   | -2,0                           |

FUENTE: Consejeria de Economia y Hacienda

pera los 1.290 millones de exportaciones y los 1.065 de operaciones a la inversa, con saldo positivo de 225,2. Los sectores de productos químicos y semimanufacturas no químicas están a la cabeza.

▶ LEÓN. Es la cuarta provincia con mayor volumen de exportaciones, 142 millones, y 93,3 en importaciones. En cuanto a los cuatro primeros meses del año asciende a 527 millones de euros, por 376,4 de importaciones. La alimentación, bebidas y tabaco con 56,3 millones y las semimanufacturas no químicas tiran de las exportaciones.

▶ PALENCIA. Es la provincia regional que mejor balanza comercial presenta con 181,4 millones de euros, merced a los 252,9 en exportaciones, se redujeron eso sí un 1,1%, y los 71,5 en importaciones en abril. Misma tendencia anual con casi 1.000 millones de exportaciones y una balanza positiva de 717. Se percibe el impacto del sector del automóvil que movilizó 174M en abril.

► SALAMANCA. Arroja un déficit en la balanza comercial al realizar operaciones por valor de 88,8 millones en exportaciones por 118,2 en importaciones en abril. A nivel del cuatrimestre va en la misma línea con 390,4 millones por 261,7. Los sectores que están al frente son alimentación, bebidas y tabaco y bienes de equipo.

▶ SEGOVIA La provincia segoviana tiene al sector de las semimanufacturas no químicas tirando de las exportaciones con 67 millones de euros en abril por 245,8 en el primer cuatrimestre. La balanza arroja un saldo positivo de 43,7 millones en el inicio de año, con 202 millones en importaciones.

▶ SORIA. Ofrece datos similares a la provincia anterior con un volumen más bajo de 47,5 millones en operaciones hacia el exterior, por 36,3 millones de importaciones. A nivel del cuatrimestre la cifra es de 182 millones, con caída del 8% en las exportaciones, y de 140 en importaciones. El sector de las semimanufacturas está al frente.

▶ VALLADOLID. Es la provincia líder gracias a la automoción con 605 millones de euros en exportaciones, o lo que es lo mismo casi el 40% del total regional. Las importaciones aumentaron hasta los 838 millones, propiciando un saldo negativo de 233,9 millones en abril. En el primer cuatrimestre es más notable porque alcanza los 2.302 millones, por los 2.928 en importaciones, arrojando un dato negativo de 626,5. El sector del automóvil creció un 39,2%.

► ZAMORA. Es la segunda provincia con datos más bajos, con solo 27,9 millones en exportaciones, por los 15,8 en importaciones. En el primer cuatrimestre movilizó 99,9 millones hacia el exterior y 49,7 de importaciones. El sector de la alimentación, bebidas y tabacos lidera la estadística.

(Castilla y León www.esradiocastillayleon.es

Si lo buscas, lo encuentras.

LEÓN PALENCIA SALAMANCA
90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM

ÁGREDA ARENAS DE SAN PEDRO ASTORGA

ÁGREDA ARENAS DE SAN PEDRO ASTORGA 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM

ARANDA DE DUERO BURGOS CIUDAD RODRIGO
91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM

SEGOVIA SORIA 99.8 FM 88.1 FM

ÁVILA BÉJAR 89.6 FM 94.1 FM

VALLADOLID ZAMORA

102.8 FM 97.1 FM

# CASTILLA Y LEÓN

# Mañueco: «El PSOE es el partido de la mentira, de la corrupción y del fracaso»

El presidente del PPCyL acusa a Sánchez de «robar a Castilla y León», reprocha que pueda aplicar a Cataluña una «financiación singular» y avisa con acudir a los tribunales

#### RAÚL RUANO VALLADOLID

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, definió al PSOE como «el partido de la mentira y de la corrupción». «Perdieron autonómicas, las municipales, las generales y ahora han vuelto a perder en las elecciones europeas en Castilla y León. Es el partido del fracaso continuo y paulatino, los ciudadanos de Castilla y León los tienen bien calados», aseguró.

Mañueco, durante la clausura de la directiva del PP de Castilla y León, realizó un balance de las últimas elecciones en las que su partido ha salido vencedor y cargó contra las políticas del Pedro Sánchez y del PSOE: «Los castellanos y leoneses no pueden tolerar la desigualdad ni los privilegios de Sánchez para mantenerse en el sillón. Rompió la igualdad de los españoles para quedarse en La Moncloa cambiando siete votos por la amnistía». A mayores, también criticó las palabras de la vicepresidenta y ministra de Hacienda sobre la financiación a Cataluña: «Ha vuelto a romper la igualdad la ministra Montero confirmando el regalo de los 15.000 millones de euros para sus socios del dinero de todos. Roba a Castilla y León y a todos los españoles, esto es corrupción política y nos defenderemos en los tribunales», señaló como ya lo hizo en sede parlamentaria cuando indicó que acudiría a los tribunales si era necesario.

Durante su intervención ante la directiva del PP autonómico, también se hizo eco de las últimas palabras del presidente del Gobierno: «Ayer (por el domingo) Sánchez dijo que es compatible una financiación económica multilateral con una singular para sus socios. Lo van a seguir haciendo, seguirán cogiendo dinero de la caja común para sus socios. Más corrupción política y económica, peros si lo hace iremos a los tribunales para defender a las personas de Castilla y León y a todos los españoles. La igualdad de los españoles no están en venta», señaló Mañueco.

El también presidente de la Junta reiteró que el acuerdo en financiación «es un robo». «Compró la amnistía para seguir en La Moncloa y ahora compra la Generalitat», criticó sobre Sánchez y calificó a los dirigentes del PSOECyL de «palmeros». «Son cómplices de esta corrupción que estamos viviendo y de los privilegios económicos para sus socios. Es un insulto a Castilla y León. Para unos el indulto, para Castilla y León el insulto. Es intolerable», lamentó el dirigente 'popular'. Fer-



Isabel Blanco, Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Vázquez y Alicia García. ICAL

nández Mañueco prosiguió con su critica y afirmó que «no les podrá salir gratis los señalamientos a jueces ni a medios de comunicación cuando la corrupción acorrala al Gobierno».

«El tiempo de Sánchez se ha acabado y debemos estar a la altura», indicó sobre un posible adelanto electoral que haría que la maquinaria de la campaña electoral echase a andar otra vez. En este sentido, presumió de los resultados electorales de las europeas de su partido en la Comunidad donde logró el 45.5% de los votos, «14 puntos más que en las europeas de hace 5 años y 14 puntos más que el PSOE». «Nos hemos impuesto en todas las provincias de Castilla y León, en todos hemos superado el 40%, hemos sido la fuerza más votada en 9 de cada 10 municipios», sostuvo sobre la victoria del PP. Manifestó que es el triunfo del «Partido Popular de Feijóo» y del PP de la Comunidad.

«Los ciudadanos de Castilla y León saben que cumplimos y que somos la mejor opción para eta tierra, por eso nos han otorgado su confianza», expuso ante los miembros del PPCyL. En este sentido mencionó alguno de los logros del Gobierno autonómico que encabeza como los buenos resultados en Educación o en Sanidad. «Somos un 
partido moderado porque gobernamos para todos y somos capaces de entendernos con todos, aunque 
pactemos defendemos nuestros 
principios», aseguró a la vez que indicó que «la igualdad no es negociable, crecemos en derecho en igualdad y reforzando la violencia machista».

# Dueñas acusa a Planas de una «importante dejadez de funciones»

#### VALLADOLID

El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, acusó al ministro del ramo, Luis Planas, de «dejadez de funciones importante» ante la Conferencia Sectorial que se celebra y en la que, según lamentó el consejero, se va a «pasar de puntillas» sobre los «temas trascendentes» para el sector.

Por ello, pidió a Planas que avance en «una nueva PAC, una flexibilización de las ayudas, menores controles administrativos, una nueva política hidráulica y una nueva política que afecte a los ganaderos, a la enfermedad hemorrágica epizoótica y la tuberculosis», frente a los temas que se tratarán en la Conferencia y que incluyen la ayuda a la reestructuración y reconversión del vino o el apoyo a la intervención sectorial en este aspecto y en frutas y hortalizas, informa lcal.

«El sector, desde que se manifestó, está muy preocupado por otras cosas», según Dueñas, como las mencionadas por él. En ese sentido, manifestó sus dudas sobre si el ministro Planas «sigue de perfil, como estaba antes de las elecciones», o si lo que está es «esperando cambios en Europa que le puedan hacer modificar la estrategia a nivel nacional».

En todo caso, el consejero de Agricultura de la Junta reiteró su poca confianza en «avanzar en la reunión» sobre los «temas trascendentes» que afectan a la agricultura y la ganadería.

Por otro lado, el Gobierno, a través de la Conferencia Sectorial, presidida por el ministro de Agricultura, aprobó la distribución definitiva de 21.215.216 euros a Castilla y León para financiar programas de apoyo al sector vitivinícola y de promoción del consumo de leche, frutas y hortalizas.

En total, la Conferencia Sectorial autorizó la distribución de 149,9 millones de euros para todas las comunidades autónomas para impulsar distintas medidas para el sector vitivinícola recogidas en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), así como para desarrollar el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche para el curso 2024-2025.

#### La eliminación de la unanimidad en los acuerdos permitirá al Serla trasladar su sede

#### VALADOLID

Los cambios normativos que el patronato de la Fundación Serla votó ayer en su reunión incorpora la eliminación del régimen de acuerdos por unanimidad como criterio de adopción de las decisiones, lo que «permitirá el cambio de domicilio a los espacios cedidos gratuitamente por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y ahorrar hasta 110.000 euros a los ciudadanos».l.

En la reunión celebrada ayer, los sindicatos CCOO y UGT votaron en contra de la adaptación de los estatutos, mientras que CEOE se abstuvo y los patronos de la Junta lo apoyaron, informó Ical.

La nueva normativa da un plazo de tres meses, desde su entrada en vigor, para que todas las fundaciones públicas de Castilla y León adapten sus estatutos, por lo que al votar en contra los sindicatos en su condición de patronos, se producirá en ese plazo de forma automática «evitando de este modo un nuevo bloqueo del Serla».

#### CSIF alerta del «desierto sanitario» tras las nuevas renuncias de MIR

#### VALLADOLID

La Atención Primaria de Castilla y León, especialmente en Medicina Familiar, va camino de «convertirse en un desierto sanitario» si los responsables de Sacyl o del Gobierno autonómico «no lo remedian, reaccionan y toman medidas contundentes, de verdad».

Así lo afirmó el responsable de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega queseñaló que si las noticias «ya fueron alarmantes, al quedar vacantes 47 plazas de médicos de familia en los centros sanitarios de Castilla y León, tras la repesca extraordinaria y la incorporación de los residentes la situación ha empeorado». «Hay añadir otras 15 vacantes más, tras la renuncia de dos residentes y la no incorporación de otros 13», añadió en declaraciones recogidas en un comunicado.

De las 190 plazas que se ofertaron para médicos de Medicina Familiar, sólo se han cubierto el 67,4% tras renunciar otros 15 MIR.

# Cendón pregunta al PP si «está del lado de la solidaridad o de la xenofobia»

Más de un centenar de vecinos de Villaquilambre se concentran en León ante la apertura del Centro de Migrantes, mientras el Ayuntamiento lanza un mensaje de «tranquilidad»

#### VALLADOLID

El secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, hizo un llamamiento ayer «a todas las fuerzas políticas, y en especial al Partido Popular, para que se posicionen claramente en favor de una sociedad inclusiva y respetuosa con los derechos humanos», ante las respuestas contra la apertura del Centro de Atención a Personas Migrantes que San Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalet del Pozo. «No podemos permitir que la xenofobia y el racismo dividan nuestra sociedad. Es esencial que todos trabajemos juntos para erradicar estos comportamientos y reafirmar nuestros valores de solidaridad y respeto», señaló. En este sentido, preguntó al PP si está al lado de la «solidaridad o de la xenofobia».

«Ante la proliferación de bulos, racismo y mensajes de odio en León, impulsados por discursos de extrema derecha, condenamos enérgicamente estas actitudes», Cendón consideró que dichos comportamientos son «una amenaza a los derechos humanos y a los valores democráticos».

El secretario provincial socialista denunció que se están difundiendo «falsedades y mensajes de odio» en chats y grupos contrarios a la acogida de migrantes y que estos actos «no solo desinforman, sino que fomentan el racismo y la discriminación, poniendo en peligro la cohesión social y los principios de igualdad y respeto que deben guiar



Concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en León por la apertura del centro. ICAL

nuestra convivencia».

Más de un centenar de personas se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno de León, convocados por la Plataforma Villaquilambre en Convivencia para «luchar por revertir a nivel legal» la inminente apertura del Centro de Atención a Personas Migrantes que San
Juan de Dios pondrá en marcha en
el edificio conocido como Chalet del
Pozo de León, respecto al que insistieron en que «la licencia y el uso no
son los correctos».

El portavoz de la plataforma, Roberto Álvarez, aseguró que esta cuenta con un grupo de abogados que está trabajan en la cuestión, al tiempo que se ha solicitado «la licencia y todos los trámites» sin que «de momento se ha facilitado». No obstante, confió en que «haya transparencia» y que «se dé el material para que se pueda trabajar y hacer las cuestiones legales que correspondan».

Por otra parte, Álvarez puso de relieve el «impacto» que supone la apertura del centro, prevista para este sábado, 22 de junio, «supone incrementar la población en un 16 por ciento», lo que conlleva «un impacto sanitario y de transporte que no está contemplado». «A ver quiénes les atiende porque allí va un médico algún día a la semana», advirtió, al tiempo que se preguntó «cómo se van a mover», donde «prácticamente hay tenemos bus», informa Ical.

Después de que por la mañana el alcalde de Villaquilambre, Jorge Pérez, pidiera «tranquilidad» a los vecinos, el portavoz de la Plataforma insistió en que la zona «no es el entorno ideal para que estén allí». «No estamos preparados para recibirles porque en cuestión sanitaria, en cuestión de transporte, en cuestión de ocio y en cuestión de seguridad, no estamos preparados», insistió, al tiempo que remarcó que existen solo dos policías locales y por la noche ninguno.



Clausura de los I Premios a la Excelencia de los Centros Integrados de FP Agrarias. ICAL

# Las «joyas» de las FP agrarias de Castilla y León

#### VALLADOLID

La Consejería de Agricultura galardonó a las «joyas» de sus Centros Integrados de Formación Profesional con la concesión de los primeros Premios a la Excelencia, que desde la «voluntad de que se mantengan por muchos años», pretenden fomentar «la vocación en el medio rural» que permitan el relevo generacional en el campo de Castilla y León.

La sede de la Consejería de Agricultura en Valladolid acogió la entrega de esta primera edición de los galardones que suponen «un reconocimiento especial al esfuerzo de los alumnos de los centros, que van a ser el futuro de nuestra agricultura», como subrayó, en declaraciones recogidas por Ical, el consejero del ramo, Gerardo Dueñas. «Hay mucho nivel y mucho futuro», destacó, reivindicando el «ejemplo de conexión entre las nuevas generaciones y la vida rural» que supone la formación impartida en los ocho centros y diez ciclos que se desarrollan en la Comunidad, y que pretende seguir creciendo tras pasar de 614 a 643 alumnos en el último año.

Por ello, el consejero anunció el

lanzamiento de la nueva campaña de matriculación en los Centros Integrados de Formación Profesional Agraria que la Junta tiene en La Colilla (Ávila), Albillos (Burgos), Almázcara (León), Viñalta (Palencia), Coca y Segovia en la provincia segoviana, Almazán (Soria) y La Santa Espina (Valladolid), con el lema 'Queremos campo'.

#### La Agencia de Investigación cesa su colaboración con Corchado

#### VALLADOLID

La Agencia Estatal de Investigación ha cesado «de forma cautelar» la participación del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, en cualquier actuación relacionada con los procesos de evaluación de la Agencia, según confirmó a Europa Press el director de la agencia, Domènec Espriu.

Esta decisión se tomó después de que el Comité Español de Ética de la Investigación concluyese la semana pasada en su Informe sobre integridad en la investigación científica y técnica que Corchado podría haber conculcado las buenas prácticas científicas y pidiese a la Universidad de Salamanca que actuase al respecto.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitó el pasado 3 de mayo al Comité Español de Ética de la Investigación un informe sobre la actividad investigadora de Juan Manuel Corchado, elegido el 7 de mayo nuevo rector de la Universidad de Salamanca.

Tras revisar la documentación de la que dispuso, el Comité de Ética de la investigación considera que «algunos de los hechos públicos podrían conculcar las buenas prácticas científicas» tomando como referencia el Código Europeo de Conducta para la Integridad de la Investigación de ALLEA (2023). así como el propio manual de Buenas Prácticas de Investigación de la Universidad de Salamanca (2021). «Para la necesaria verificación de estos extremos, es conveniente que se despliegue un proceso contradictorio por parte de las instancias competentes», precisa el organismo.

Ante estos hechos, el Comité de Ética de la Investigación, cuya competencia es velar por la integridad y la ética científica y «dada la presunta gravedad de los hechos», considera «imprescindible e insoslayable» una verificación exhaustiva e independiente de los mismos por las instancias competentes. De este modo, insta a la Universidad de Salamanca, en tanto que entidad que tutela o mantiene vínculos laborales con las personas que pudieran haber cometido o resultar afectadas por las presuntas malas prácticas, «debe actuar mediante el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción».

Para el Comité de Ética de la Investigación, tales verificaciones «son indispensables para preservar la reputación y prestigio del sistema universitario y científico español y para proteger a las personas y las cosas».

# CASTILLA Y LEÓN

#### Cesefor insta al sector de la construcción a usar madera en vez de hormigón

#### SORI

El director de la Fundación Cesefor, Pedro Sabín, insistió en la necesidad de incorporar la construcción con madera en edificios de altura como alternativa al hormigón, y señaló que, de esta manera, se genera valor añadido en el medio ruraly laindustria forestal de la Comunidad. Se pronunció así en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este en Soria, que acogió ayer la jornada Diseño y construcción con madera: un nicho estratégico para la provincia de Soria. El encuentro analizó el potencial de la madera en la provincia de Soria para su uso en construcción y la oportunidad que supone este nicho estratégico para empresas y profesionales.

Sabín señaló que la construcción con madera ya se ha hecho hueco en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao e incluso las administraciones públicas impulsan la construcción de edificios públicos. Es el caso de la Comunidad de Galicia que promueve la construcción de un hospital con madera estructural.

«En términos de sostenibilidad construir con madera es un elemento diferencial», consideró, tras lo cual añadió que en Soria se abre una oportunidad al poder ser proveedora de materia prima a las nuevas industrias de productos tecnológicos que se han instalado en diferentes puntos del medio rural del país.

Sabín indicó, además, que en Castilla y León también se están dando los primeros pasos para desarrollar el sector, y recordó que España produce 55.000 millones de metros cúbicos de madera anualmente y tan solo se corta 18.000 millones, es decir que únicamente se aprovecha un 40 por ciento, frente al 65 de Europa.

# El alcalde de Soria defiende ante Puente la apertura de la línea férrea a Castejón

Carlos Martínez destaca al ministro de Transportes la importancia del recorrido desde la perspectiva de la «rentabilidad social»

SORI

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el teniente alcalde y diputado nacional, Luis Rey. La mesa de trabajo permitió repasar los avances en los proyectos que ahora se promueven desde esta cartera incidiendo en la mejora de infraestructuras, servicio ferroviario y regeneración urbana mediante las travesías.

Martínez defendió la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón como una medida de futuro esencial para el desarrollo de la provincia, cuando se encara la recta final del estudio de viabilidad al respecto. «Hemos vuelvo a insistir que al margen de la rentabilidad económica existe una rentabilidad social que debe ser esencial y a la que este Gobierno ha sido sensible como hemos podido ver con medidas como la descentralización o la llegada de fondos europeos y ese compromiso con el reto demográfico», señaló el regidor. Martínez apunto igualmente al valor estratégico del polígono de Valcorba como polo industrial vinculado con esta mejora de los equipamientos. A este esfuerzo del Gobierno, explicó, debe sumarse la Junta con la puesta en marcha del Cylog y su inclusión en la red autonómica, en la que actualmente Soria es la única provincia sin

En el área ferroviaria, se pusieron sobre la mesa avances sobre la reforma de la estación de la capital, dentro del proyecto integral de mejora del servicio que «va a ser



Óscar Puente con Carlos Martínez y Luis Rey. HDS

una realidad con esos más de 80 millones de euros invertidos en la línea después de años de abandono y las [medidas] que se implementen antes de acabar el año para reducir los tiempos de viaje».

En materia de autovías, en la reunión se examinó la situación de los diferentes tramos, especialmente en los avances más recientes, como la formalización del contrato de control de las obras de la A-15 entre Fuensaúco y Villar del Campo por 2,8 millones de euros, asociados a la obra ya en ejecución que moviliza más de 100 millones y que realiza Padecasa Obras y Servicios y Vías y Construcciones.

Dentro de la A-15, recientemente el Ministerio aprobó el expediente de información pública y proyecto de trazado del tramo Villar del Campo-Ágreda, con un presupuesto estimado de las obras de 161 millones de euros. Igualmente, se abordaron avances del proyecto del tramo Los Rábanos-Fuensaúco, una vez aprobado también el del tramo Ágreda-Enlace de Tarazona.

Al igual que la Soria-Castejón en materia ferroviaria, la autovía de Navarra, que discurrirá entre Medinaceli y Tudela, se integrará en el corredor que recoge el tráfico procedente de Madrid con destino Navarra. Esto mejorará los accesos a Soria y la Comunidad Foral y, al mismo tiempo ,supondrá la continuidad del eje de la Autovía del Duero desde Soria hacia Zaragoza y el Noreste peninsular.

La reunión también incluyó aspectos relacionados con la movilidad y los cerca de 20 millones de euros que actualmente invierte el Ministerio de Óscar Puente en la ciudad de Soria de la mano de la reforma e integración de las antiguas travesías de las carreteras generales, trabajos que se están desplegando en tres fases.

#### Castilla y León recibe 21M€ del Gobierno para vino, hortalizas, frutas y leche

#### VALLADOLID

El Gobierno, a través de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aprobó ayer la distribución definitiva de 21.215.216 euros a Castilla y León para financiar programas de apoyo al sector vitivinícola y de promoción del consumo de leche, frutas y hortalizas, informa Ical.

La Conferencia Sectorial autorizó la distribución de 149,9 millones de euros para todas las comunidades autónomas para impulsar distintas medidas para el sector vitivinícola recogidas en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), así como para desarrollar el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche para el curso 2024-2025.

En materia de Reestructuración y Reconversión de Viñedos, la Sectorial el Gobierno autoriza la distribución de 75,7 millones de euros para el año 2025, de los que 6.292.670 euros corresponden a Castilla y León.

#### Cerrado hasta el jueves el túnel de Piqueras por trabajos de mantenimiento

#### VALLADOLID

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició ayer los trabajos de revisión anual, mantenimiento y reparación de las instalaciones en el túnel de Piqueras, situado entre los kilómetros 261,453 al 263,897 de la carretera N-111, entre las comunidades autónomas de Castilla y León (provincia de Soria) y La Rioja, informa Europa Press.

Así, por motivos de seguridad vial, desde ayer y en los próximos días 18, 19 y 20 de junio se cerrará el túnel al tráfico entre las 8.00 y las 20.00 horas de cada día. No obstante, el túnel de Piqueras permanecerá abierto al tráfico durante las horas nocturnas.

Durante el tiempo que permanezca cerrado, el tráfico se desviará por la antigua carretera N-111 que discurre por el puerto de Piqueras, por la que se circulaba antes de la puesta en servicio del túnel en octubre de 2008. En esta revisión anual se realizará la inspección y el mantenimiento ordinario de todas las instalaciones del túnel.

# Ágreda vincula una ayuda a empresas al empadronamiento de trabajadores

#### FIRMA VALLADOLID

El Ayuntamiento de Ágreda (Soria) ha modificado el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el que ha incorporado novedades en la bonificación dirigida a las empresas, en la que se primará el empleo creado, el empadronamiento de los trabajadores contratados en la localidad y el mantenimiento por un periodo de cinco años.

Tras el periodo de exposición pública, la ordenanza con los cambios, se ha aprobado de manera definitiva y recoge una nueva baremación para la bonificación de este impuesto dirigido a empresas que inicien o amplíen su actividad en el municipio.

«Los cambios persiguen buscar el desarrollo socioeconómico local», explicó el alcalde, Jesús Manuel Alonso, que subrayó que el municipio cuenta con un censo estable, «pero Ágreda aporta mucho empleo nuevo, más de 1,300 puestos de trabajo».

El gravamen del ICIO es de un 3% de la base imponible para las construcciones y el Ayuntamiento mantiene la posibilidad de bonificar construcciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad públicas o bien por tener circunstancias sociales, culturales o de fomento al empleo.

Dentro de estas últimas ha habido cambios sustanciales. En la anterior ordenanza había tres tramos de bonificación del ICIO para empresas que iniciasen o ampliasen la actividad en función de acuerdo al número de empleos creados, sin más requisitos. Hasta ahora aquellas con más de 20 empleos podían optar a una bonificación del 95%. El porcentaje era algo menor para menos de 20. A partir de

bonificación de acuerdo al número de empleos creados y al empadronamiento de los trabajadores en la localidad. El 95% solo es para empresas con plantillas superiores a 251 empleados; entre 201 y 250, el 90%; entre 151 y 200, el 80%; entre 100 y 150, el 70%; entre 21y 100, el 60% y hasta 20, el 45%.

ahora hay seis tramos para optar a la

Las empresas deberán justificar la creación del empleo, el empadronamiento de los trabajadores en el municipio y tendrán que estar dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en Ágreda si quieren contar con el beneficio fiscal. Además, tal y como se recoge en la ordenanza, «la creación del empleo y la justificación del empadronamiento «se deberá extender, al menos, durante cinco años».

# CASTILLA Y LEÓN



Actuación de Café Quijano en el Fàcyl celebrado en Salamanca. ICAL

# El Fàcyl registra un incremento del 50% en la afluencia de público

Más de 30.000 espectadores presenciaron la actuación en Salamanca de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León

#### VALLADOLID

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, celebró ayer un incremento de casi un 50% en la afluencia al Fàcyl, celebrado en Salamanca entre el 13 y el 16 de junio, con un seguimiento total de 120.000 espectadores. Cifras que contrastan con las recogidas el pasado año, en la edición de 2024, con contó con apenas 82.000.

Santonja destacó en la Casa de las Conchas de Salamanca la actuación de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que concentró 30.000 espectadores, y que definió como un componente «básico y fundamental» de la programación organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. De hecho, en este sentido, anunció la presencia también durante la próxima edición, de 2025, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Durante su comparecencia de balance, Santonja subrayó que el Fàcyl, por un lado, tiene que ver con la cultura «de calidad», como apuesta de la Consejería. «Esa cultura de calidad tiene que estar asociada a nuevas ideas. Yo he dicho, por activa y por pasiva, que Salamanca no es una ciudad que admita repeticiones y eso tampoco es nuestro modo de proceder. Combatimos el tedio y combatimos el adocenamiento», reflexionó.

Además, destacó el entorno «privilegiado» de la ciudad como marco del festival. «Cualquier cosa que se hace en Salamanca, si es de calidad y conlleva nuevas ideas, pues se va a potenciar sobre manera. Y estos son los tres conceptos básicos. Una apuesta por la cultura de calidad, una apuesta por las nuevas ideas, con lo que eso supone, y en este entorno maravilloso que es toda la ciudad, un escenario», apostilló.

Por otro lado, el consejero agradeció el «papel protagonista» de la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, en el diseño de la programación y elogió la labor del director del Fàcyl, Rodrigo Tamarit, presente en la convocatoria. «Es indudable que ha sido un acierto su incorporación», apostilló, aludiendo en este punto a las 60 actividades celebradas en 15 escenarios diferentes de la ciudad, abiertas a compañías nacionales, internacionales y también autonómicas, informa Ical.

«Nuestra actitud, la actitud de la Consejería de Cultura, siempre ha sido la colaboración y el diálogo, y vamos a ratificar esta actitud. No puede ser de otra manera, porque es una de nuestras señas de identidad. Así que estamos muy agradecidos a todas las entidades que han colaborado en el Fàcyl, empezando por el Ayuntamiento de Salamanca y continuando por infinidad de asociaciones y de empresas y de comercios y de iniciativas salmantinas», añadió el consejero.

Santonja finalizó su intervención, eso sí, mirando hacia la próxima edición. «Todo consiste en ligar el final con el principio, el final del Fàcyl teóricamente ha sido, bueno, pues ahora vamos a hacer un concierto que es el principio del Fàcyl 25. Y esa va a ser nuestra actitud. Ya estamos trabajando en producciones, en creaciones, y vamos a juntar el final con el principio de una manera constante, concluyendo que el festival ha perdido «su carácter efímero y su carácter ocurrencial», dos características que están «absolutamente descartadas».

Por su parte, el director del Fàcyl, Rodrigo Tamarit, incidió en la producción de espectáculos con proyección internacional. «La colaboración es la base de los festivales modernos. Poder formar e incluso convertir una compañía castellana y leonesa junto con una compañía de Ucrania o de Japón, juntarles y que aprendan y que sepan escuchar, al final lo que hace es que Castilla León tenga esa excelencia y que pueda exportar con la firma del Fàcyl, con la firma de de un espectáculo de calidad. Lo hemos visto, las producciones que se han llevado aquí este año han sido síntomas de éxito», reflexionó ante los medios.

El director aseguró que se trata de un festival «de todos» en el que Salamanca «participa activamente». «La ciudad está conectada, el tejido cultural está creado. Ahora solamente nos queda avanzar. Ahora, a día de hoy, ya estamos trabajando en la siguiente producción. Ya estamos hablando con compañías. Ya es un trabajo de un año. Es un trabajo duro, muy bonito y nuevamente da el agradecimiento por la confianza y por la libertad que tenemos para hacer este festival», concluyó.



José Mazarías y Luis Miguel González Gago presentan los actos. ICAL

#### **SEGOVIA**

#### NUMEROSOS ACTOS PARA CONMEMORAR LA PROCLAMACIÓN DE ISABEL I COMO REINA

Segovia celebrará este año el 550 aniversario de la proclamación de Isabel I como reina de Castilla con una agenda repleta de actividades que incluyen recreaciones históricas, visitas guiadas, talleres, un espectáculo de videomapping sobre la fachada del Alcázar, degustaciones y muestras de antiguos oficios, entre otras cosas. El grueso de las propuestas se desarrollará del 4 al 6 de octubre, si bien alrededor del 13 de diciembre la ciudad albergará unas jornadas de Historia, conferencias y un ciclo de cine. En palabras del alcalde, José Mazarías, es «uno de los acontecimientos históricos más importantes de los acaecidos en Segovia y uno de los más trascendentales de la historia de España». El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, subrayó que la Junta ha está presente porque «involucra a todos los sectores de la sociedad». / ICAL



David Martínez y Javier España, tras el acuerdo. ICAL

#### **ECONOMÍA**

#### IBERDROLA INSTALARÁ 40 PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EROSKI

Las compañías Iberdrola y Eroski cerraron un acuerdo para la instalación y explotación de mil nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos durante los próximos tres años; alrededor de 40 de ellos estarán operativos en Castilla y León. Las nuevas instalaciones contarán con energía 100 por ciento verde, procedente de fuentes renovables con certificado de garantía de origen (GdOs), y permitirán ahorrar 30.000 toneladas de CO2 al año, lo que supondrá un impacto positivo en la calidad del aire similar al que tendrían 1,5 millones de árboles. Con esta infraestructura, los usuarios podrán recargar la batería de sus coches mientras realizan sus compras, con una variedad de potencias de cargadores que les permitirán recargar 100 kilómetros desde los seis minutos hasta los 45. En concreto, los 1.000 puntos de recarga se instalarán en aparcamientos, gasolineras y centros de trabajo de Eroski. / ICAL

# **ESQUELAS**



EL SEÑOF

#### DON FRANCISCO JAVIER URIZARNA DEL HOYO

Falleció en Burgos el día 17 de junio de 2024 a los 60 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D. E. P.

Su apenada esposa: Raquel. Hijas: María, Alba y Ana. Hermanos: Mercedes, Pablo, Lourdes, Montserrat, Amancio y Miguel Ángel. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy martes día 18 a las 11.15 h. en la capilla del Tanatorio Albia, Burgos.**Acto seguido se procederá a la conducción del fallecido al cementerio de Burgos.

Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos.

Burgos, 18 de junio de 2024



LA SEÑORA

#### DOÑA PURIFICACIÓN MIGUEL ÁLVAREZ

(VDA. DE DON JOSÉ MARÍA MANSILLA PARDO)

Falleció en Burgos el día 17 de junio de 2024 a los 88 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. E. P.

Sus hijos: José María, Ana, Amaia y Esther. Hijos políticos: Roberto y Francisco. Nietos: Natalia, Roberto, Javier, Samuel y Martina. Sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy martes 18 a las 16.30 h. en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de Santibáñez Zarzaguda (Burgos).

Acto seguido se procederá a la conducción de la fallecida al cementerio de dicha localidad.

Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos.

Burgos, 18 de junio de 2024

# FARMACIAS COLEGIO OFICIAL DE GUARDIA

SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Plaza Mayor, 19 (esq. C/ San Lorenzo)
- C/ Madrid, 29
- Avda. de los Derechos Humanos, 16
   (Antigua Eladio Perlado 16- Gamonal)
- C/ Francisco Sarmiento, 8

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Avda, de los Derechos Humanos, 16
- C/ Francisco Sarmiento, 8



FI SEÑOR

#### DON BENEDICTO GARCÍA VICARIO

Falleció el día 17 de junio a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

O. E. P. D.

Su apenada esposa: doña Leonor Camarero Núñez. Hijo: Luis. Hija política: Cari de Meer. Nietos: Carmen, Luis y Jaime. Hermana: Fe. Sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy martes a las 12.15 de la mañana en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido la conducción del finado cementerio de San José.

Vivia: Avda. Reyes Católicos nº 44. Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria San José.

Burgos, 18 de junio de 2024

#### SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...

PONTE EN CONTACTO
CON



accge

C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos
Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org

# ESQUELAS en el mundo el correo de burgos

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# **CULTURA**

# The Warning, el heavy que triunfa desde México, no estará en el Zurbarán

La banda de las tres hermanas Villareal era uno de los grandes reclamos del festival dada su enorme proyección internacional / Los alemanes 'The New Roses ocuparán su lugar

BURGOS

Un compromiso ineludible de agenda con su discográfica por parte de The Warning les va a privar de participar en el multitudinario festival de hard rock y heavy metal que se celebra en Burgos los días 12 y 13 de julio.

No es una baja cualquiera, ya que la banda mexicana era una de las más esperadas de esta edición del Zurbarán Rock 2024. Las jovencísimas mexicanas, las hermanas Villareal están levantando expectación a raudales allí donde se anuncia este talentoso trio musical, que las ha llevado a que con poco más de 20 años, hayan actuado en los escenarios más emblemáticos del mundo, junto a grandes nombres de la escena como Foo Fighter, Def Lepard, Judas Priest o Muse. Incluso han sido elegidas personalmente por Metallica, para que grabasen una versión de «Enter Sadman», en un disco homenaje a la banda. Además, una de las componentes, Paulina, fue elegida mejor baterista de rock 2023, por la plataforma internacional Drumeo.

La presencia de The Warning era el gran aliciente de la primera jornada del festival, el 12 de julio, junto a Ronnie Atkins, la voz de Pretty Maids. El Zurbarán Rock compensará esa baja



Las jovencísimas mexicanas, las hermanas Villareal son las componentes de The Warning. TABERCIL

de última hora con la presencia en la plaza de San Agustín de los alemanes The New Roses'. Saltaron a la fama al incorporar su canción Whithout a Trace, a la banda sonora de la popular serie Hijos de la Anarquía - Sons of Anarchy' y desde entonces, han dinamitado escenarios portoda Europa. Su trabajo Nothing But Wild se coló en el top 10 de las listas de venta en Alemania.

El potente directo de la banda alemana se pondrá en juego ante cerca de 5.000 espectadores en un festival en el que participan bandas como Sonata Arctica, Ronnie Atkins, The New Roses, Crahdiët, Lèpoka, Temple Balls,

#### The Warning era el gran aliciente del primer día junto a Ronnie Atkins

#### El sábado el protagonismo indiscutible es de Sonata Arctica

Vhäldemar, Nightmare, Heavy Pettin, Skiltron, Jenner, Dark Embrance, Supremacy, Mortsubite, Daeria, Hijos de Overon, The Fly Army, Cheddar.

Según informa la organización del festival, Ronnie Atkins encabezará la primera jornada junto a The New Roses, Lèpoka, Heavy Pettin, Nightmare, Dark Embrance, Hijos de Overón y Cheddar. El sábado estará reservado para Sonata Arctica, Crashdiet, Temple Balls, Vhäldemar, Skiltron, MortSubite, Jenner, Supremacy, Daeria y The Fly Army.

# Viva Belgrado, invitados de lujo para la tercera edición del Jinga Fest

La banda cordobesa comparte escenario, el sábado 16, con Ana Maes, Memocracia, Cheddar y Elfindelfresco en el Andén 56

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

La idea que nació hace ya tres años como una propuesta experimental se va consolidando. De nuevo, este mes de julio el Monasterio de Santa María de Rioseco, situado en el Valle de Manzanedo, acogerá su Festival ¡Vive Rioseco!. Una propuesta que este año se celebrará durante el viernes 26 y sábado 27 de julio, en, tendrá lugar su tercera edición de esta propuesta destinada a un público familiar, pero que busca, también, la participación y la sostenibilidad. En una idea que integra artes escénicas, patrimonio histórico y natural, economía local y turismo activo. La banda sevillana de swing O Sister! Será el plato estrella de la noche

del viernes. Esa misma tarde, las familias podrán disfrutar del circo y las acrobacias de Cirk About It, aprenderán los pasos básicos del Lindy hop en un taller ofrecido por Burgos Swing y también podrán bailar al son de las canciones que pinchará la dj Lydia Atómica.

El sábado 22, día grande del festival, numerosos artistas se subirán a los tres escenarios dispuestos por el Monasterio cisterciense. Los más pequeños podrán disfrutar de las historias que contarán Pez Luna Teatro y la compañía burgalesa La Roulotte y se quedarán boquiabiertos con la magia de Amèlie.

Para los bebés habrá dos conciertos, uno participativo, de la mano de Escucha y Siente y otro de las argentinas Magdalena Fleitas y Georgina Hassan. Miguel Sevilla y Daniel Guantes pondrán un toque de humor, magia y música y El Nido, la banda revelación del nuevo folk castellano, despedirá el festival a lo grande.

Talleres sobre naturaleza, sostenibilidad, ilustración, magia, teatro, baile y repostería, juegos populares, rincones secretos donde un artista actuará para quien le encuentre, visitas guiadas y un rincón lúdico para bebés, completan la oferta de esta edición.

El espacio también contará con una zona de restauración y de descanso. Además, se han habilitado unos autobuses lanzadera gratuitos para acceder al recinto desde Villarcayo. El viernes con salida del Parque de El Soto al Monasterio: 17.30 y 19.30y del Monasterio a Villarcayo: 20 y 23.

El sábado varía un poco, ya que se amplían los horarios con salida desde Villarcayo al Monasterio: 10.20, 12.30, 16, 17.30y 19 h. Y de vuelta del Monasterio a Villarcayo: 14.30, 16.30, 18.30, 22.30 y 23 h.

Así mismo se pone en marcha también un autobús desde la capital con un precio de 10 euros ida y vuelta. Saldrá desde la plaza de España, el viernes a las 16.30 h y el



El festival regresa este año el 26 y 27 de julio. VIVE RIOSECO

sábado a las 9.45 h y la vuelta será ambos días a las 23 h.

¡Vive Rioseco!, es un nuevo concepto de ocio familiar que nace con la filosofía de un necesario replanteamiento de las relaciones que mantenemos con nuestro entorno, nuestra historia y nuestro futuro. Este festival, que celebra su segunda edición, está organizado por la Asociación 2030 Cultura y Gestión, cuyos objetivos son la promoción de las artes escénicas en espacios no convencionales y que se guía por valores como la sostenibilidad, la inclusión y la singularidad.

Está financiado por la Unión Europea y los Fondos Next Generation y cuenta con la colaboración de la Fundación de Santa María de Rioseco, la Asociación Salvemos Rioseco, CEDER Merindades y los Ayuntamientos de Valle de Manzanedo y Villarcayo.

### **DEPORTES**

# Ocampo deja el Tizona y ficha por Manresa por dos temporadas

BALONCESTO. El entrenador del Tizona se despide este martes del club para incoroporarse al Manresa. Ocampo militará en la ACB de la mano del que fuera su equipo en 2018

#### BURGOS

Tres minutos tardó Baxi Manresa en confirmar el secreto a voces de la contratación de Diego Ocampo como nuevo entrenador de su primer equipo, que milita en la ACB.

Eran las 11:35h de la mañana cuando el Grupo Ureta Tizona Burgos remitía un comunicado en el que ratificaba la esperada salida de Diego Ocampo validando el rumor que durante el pasado fin de semana corrió ampliamente relacionando al entrenador orensano con el club catalán.

«Diego Ocampo finaliza su etapa en el Grupo Ureta Tizona Burgos», comunicaba el Tizona a las 11:35h y eran las 11:38h cuando el club barcelonés colgaba en su página web la confirmación del fichaje: «Diego Ocampo vuelve al BAXI Manresa».

Los barceloneses acogen con entusiasmo al sustituto de Pedro Martínez, «un viejo conocido», que en 2018 subió el club a la ACB tras superar el playoff de ascenso. Enlatemporada pasada Ocampo llevó la batuta del Tizona hasta auparlo a la Final Four de la LEB Oro batallando por el ascenso, todo un logro para un equipo que regresaba a la categoría después de una histórica temporada de victorias en LEB Plata que le valió el ascenso por la puerta grande.

Es, precisamente, ese rendimiento el que, a juicio del Tizona «hace que el mercado ponga foco en sus activos, y en este caso es a Ocampo a quien le surge la oportunidad y acepta el reto de emprender un proyecto en la Liga Endesa», según señalan en su comunicado. Con un matiz. No sólo se pone el acento en el trabajo de Ocampo sino que se resalta «la buena marcha del Club Baloncesto Tizona». En ese sentido, cabe recordar que Ocampo era la pieza central sobre la que la directiva del club burgalés había depositado la confianza para la construcción de una estructura organizativa, de cantera y de futuro basada en los valores del Tizona en los que el propio Ocampo insistía en cada comparecencia pública.

Su salida afecta así no sólo a la dirección del banquillo del primer equipo sino que tendrá repercusión en el resto de la organización. En ese sentido, cobra importancia el reciente fichaje de Mireia Capdevila para incorporarse al staff técnico del club burgalés como ayudante del primer equipo y formadora de equipos de cantera.

#### FIRMA DOS TEMPORADAS

El entrenador gallego firma por dos

Ocampo y Saint-Supèry sobre la cancha. La incógnita es ahora el futuro del joven base. TOMÁS ALONSO temporadas, informa el club catalán, que resalta que Ocampo es un técnico «con mucha experiencia en los banquillos» y menciona su trabajo como ayudante de Salva Maldonado, Pedro Martínez, Manel Comas, Joan Plaza y Aíto García Reneses. Como primer entrenador recuerda su trayectoria en la ACB al frente de Murcia, Estudiantes, Joventut y Zaragoza.

El gallego llega a Manresa procedente del Tizona de Burgos, donde ha logrado éxitos en las dos últimas temporadas: en la primera ascendió a la LEB Oro y en la segunda ha llevado al equipo a la final a cuatro de ascenso a la Liga Endesa. Mencionan, además que en 2023 fue desginado seleccionador de la República Checa, un cargo que, según anuncia el club barcelonés, compaginará con el banquillo del BAXI Manresa.

Tizona resalta «el orgullo de que el Club sirva de lanzamiento de jugadores y técnicos a cotas más altas» y agradece a Diego Ocampo «su trabajo y dedicación en estos dos años que ha estado con nosotros». Como no puede ser de otro modo, le desea «mucha suerte en su futuro profesional».

#### ¿SE LLEVARÁ A MARIO?

La gran incógnita tras el fichaje de Diego Ocampo por el Baxi Manresa es si el entrenador gallego se llevará consigo a Mario Saint-Supèry, la perla que ha destacado entre una talentosa y corajuda plantilla por su brillante talento joven, su desparpajo en la cancha y su capacidad ofensiva en momentos complejos.

El joven jugador malagueño está ligado por contrato al Unicaja Málaga que lo cedió al Grupo Ureta Tizona Burgos en un provechoso movimiento para las tres partes, ya que Saint-Supéry ha continuado formándose y adquiriendo experiencia en un entorno competitivo avanzado y a las órdenes de un técnico como Diego Ocampo. La última palabra la tiene Unicaja que podría interrumpir la cesión con Tizona y colocar al joven base malagueño en un equipo de ACB para que diera un gran paso adelante en su progresión. De hecho, el Covirán Granada ha hecho público su interés por el base andaluz, que está en el radar de varios equipos de la ACB.

Vista la confianza de Ocampo con Saint-Supéry desde el primer momento y el provecho que el joven jugador ha sacado de las enseñanzas del entrenador gallego, no sería descabellado pensar que sea Baxi Manresa quien se beneficie de una nueva cesión de Saint-Supéry,



# **DEPORTES**

para quien Unicaja aún no dispone de un hueco en su primer equipo en el que pueda jugar los minutos que necesita.

El jugador está ligado por contrato con Unicaja hasta 2028, por lo que tiene margen para seguir creciendo con otra camiseta. De momento, está concentrado con la selección española subi8 para preparar el campeonato europeo que se disputará en Finlandia este verano. En ese caso, Tizona no podría hacer nada por retener a su joven estrella, ya que las condiciones impuestas por Unicaja en la cesión le permiten llevarse al jugador para que se una a un equipo de ACB. Eso sí, en el caso de que los malagueños optasen por que Saint-Supéry comenzase la temporada en LEB Oro, su destino sería en Tizona porque así está estipulado en el acuerdo de cesión. Unicajatiene hasta el 7 de julio para tomar una decisión, según confirmó a Radio Marca Burgos la semana pasada el director deportivo del Tizona, José Manuel Naveira.

### PLANTILLA ENCARRILADA

Nada más finalizar la participa-

ción del Tizona en la Final Four, Diego Ocampo ya desveló que su intención como director técnico era la de mantener una columna vertebral con «siete y ocho jugadores» de la pasada temporada para construir sobre esa base el equipo del próximo curso. Y, como si le faltara tiempo, quizá con la oferta de Manresa ya en el bolsillo de Ocampo, el club ha ido anunciando una cascada de renovaciones en la que se ha adelantado al resto de la liga.

Así, volverán a jugar vestidos de azulón la temporada que viene hombres tan importantes para el equipo como Ramón Vilá, Jacobo Díaz, Arnau Parrado, Caio Pacheco y Rodrigo Seoane. A mayores, seguirán Abdu Thiam, Garmine Kande, Totte Alonso y David Bohm.

Las principales dudas están en la recuperación de Joe Cremo y el futuro de Ayoze Alonso, pero la gran duda que preocupa a la afición es si Tizona podrá contar la próxima temporada con la perla del Unicaja, un Mario Saint-Supéry que ha brillado en su paso por el equipo azulón.



# Los Mateu se quedan en San Amaro

RUGBY. A la continuidad de los hermanos Rocaries, se suma la renovación de los tres cuartos Iñaki y Guillo Mateu

#### BURGO

El Recoletas Burgos Caja Rural sigue confeccionando su plantilla para la temporada 2024-25 con la renovación de los hermanos Mateu, quienes continuarán jugando en Burgos por segundo año consecutivo.

Se suman así a la continuidad de los hermanos Rocaries, ahondando por parte del club en su apuesta por conservar una base sólida de jugadores de una plantilla que ya ha demostrado su valía en la pasada temporada para lo que el conjunto burgalés se esfuerza en mantener gran parte del plantel. Los dos hermanos Mateu fueron imprescindibles en la configuración de los tres cuartos del equipo burgalés y sus victorias en la Supercopa de España, la Copa del Rey y la obtencion del subcampeonato de Liga.

Fueron, además, dos de los jugadores más utilizados por José García, quien destacó la importancia de los Mateu. «Son jugadores que han demostrado una polivalencia y veteranía, que suponen ese plus que se necesita para hacer las cosas bien y pelear por títulos en la División de Honor», valoró el entrenador del Club Deportivo Aparejadores Rugby Burgos.

El más jóven de los dos hermanos, que se posicionan en la línea de tres cuartos del equipo, es Iñaki Mateu, de 27 años, 1.81 metros de altura y 88 kilos de peso. Es un jugador versátil que puede desempeñarse en las posiciones de cen-



Guillermo Mateu en el partido contra Belenos. ECB

tro y que destaca por su rapidez, fortaleza en defensa y buen pie. Formado en la cantera del Alcalá de Henares, Iñaki fue internacional en todas las categorías inferiores, en la modalidad de seven y con la selección absoluta española. Antes de unirse al Recoletas Burgos Caja Rural, jugó en el Real Ciencias de Sevilla.

Guillo Mateu, de 31 años, por su parte, es uno de los jugadores españoles en activo con más títulos en su carrera. Formado en los Tacos de Tucumán, ha pasado por equipos como el Real Ciencias de Sevilla, el VRAC de Valladolid y el Alcobendas. Su palmarés incluye 5 copas ibéricas, 6 ligas de División de Honor, 3 Copas del Rey y 6 Supercopas de España. Además, jugó en el CD Hercesa de División de Honor B y pasó un año en Francia. Guillo destaca por su rapidez y su capacidad para jugar en las posiciones de centro y ala, siendo hábil en el uno contra uno y con una gran organización de juego.

# Borja González deja el Burgos para ir a Grecia

**FÚTBOL.** El defensor madrileño ha cerrado un contrato por dos temporasas con el OFI Creta de la Superliga griega

# BURGOS

El defensa madrileño Borja González abandona el Burgos CF para emprender un nuevo paso en su carrera profesional que le llevará a jugar en la superliga griega. El de Pinto, que ya jugó en el extranjero en México, ha firmado por dos temporadas con el OFI Creta, que ya ha confirmado el fichaje del zaguero. Su nuevo equipo se quedó fuera del grupo de seis equipos que se jugaron el campeonato de la Superliga de Grecia y quedó cuarto del grupo que jugó la Ronda por la permanencia.

Borja González pone punto y final a su etapa como jugador del Burgos CF tras dos temporadas y 57 partidos con la camiseta blanquinegra en los que logró anotar un gol. En su despedida, el jugador ha enviado un mensaje en sus redes sociales en el que reconoce que «siempre» estará «agradecido al Burgos CF, su afición, y la ciudad» y en el que también se acuerda de dar las gracias «por el trato» que ha recibido en esta etapa por parte de todos sus compañeros, el staff técnico y médico y hasta los utilleros del club. «Toda la suerte del mundo para el futuro», se despide.

El pinteño llegó a la entidad burgalesa para aportar trabajo defensivo por la banda derecha y logró la permanencia con creces en sus dos temporadas en el club castellano leonés.

elcorreodeburgos

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfone: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53. E-mail de Redacción: info@ech-elmunda.com E-mail de Publicidad: publicidad@ech-elmundo.com

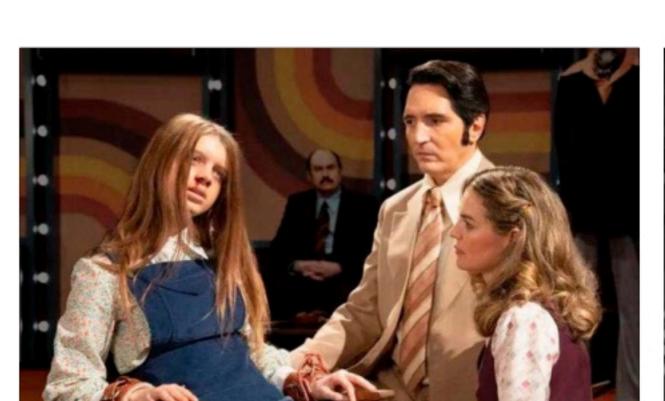



La gran revelación del cine de terror, El último late night show', cierra el ciclo el 24 de julio.

Abre la séptima edición el corto de animación 'To bird or not to bird'.

#### BURGOS

La séptima edición del Ciclo de Cine Fantástico y de Terror al Aire Libre, organizada por el Aula de Cine y Audiovisuales de la Universidad de Burgos, proyectará en los jardines del antiguo Hospital Militar tres cortos y tres largometrajes.

Si bien el miedo está garantizado, como bien saben los devotos de este evento -que los hay-, este año se ha optado por invocarlo a golpe de películas no estrenadas hasta la fecha en la cartelera burgalesa y alguna de ellas, de hecho, en muy pocos cines en España. No ha sido fácil localizar los títulos elegidos, pues realizar una selección de calidad sin caer en los clichés habituales «es una labor realmente compleja», según reconocen los promotores de la cita.

Así, en esta ocasión, los títulos propuestos para las noches de los miércoles 10, 17 y 24 de julio combinan los esperados géneros de terror y fantástico «con el drama, los fenómenos paranormales, la animación, la comedia y ciertos toques de gore».

Por partes, la primera sesión comenzará con el film ganador del Goya 2024 al mejor cortometraje de animación. To bird or not to bird, de Martín Romero abre, pues, la ronda el 10 de julio a las 22 horas con una reflexión sobre la autodestrucción del ser humano que condensa en 8 minutos el relato de cómo, en un mundo dominado por el ser humano, los pájaros parecen haber adoptado sus mismos hábitos, preocupaciones y enfermizas obsesiones.

Tomará el testigo en la misma sesión el perturbador largometraje Cuando acecha la maldad. Firmada por el argentino Demián Rugna, esta es una de las grandes películas del género de terror del pasado año, «con un argumento que es una combinación entre lo sangriento y un subtexto relacionado con la naturaleza macabra del ser humano». El film narra la historia acontecida en un pueblo remoto, donde dos hermanos descubren a un hombre in-

# Estrenos de miedo

El VII Ciclo de Cine Fantástico y de Terror al Aire Libre de la UBU proyecta los miércoles 10, 17 y 24 de julio tres cortos y tres largometrajes salpicados de «drama, fenómenos paranormales animación, comedia y toques de gore

fectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio. «Desesperados por evitar la entrada del Mal a su pacífico mundo, los hermanos descubrirán la terrible verdad: es demasiado tarde», avanza el programa del ciclo.

Una semana después, a idéntica hora y en el mismo escenario, tomará el testigo *Alicia*, de Tony Morales, un guiño terrorífico a la popular novela de Lewis Carroll que parte de una inquietante premisa. Y es que en esta película Carolina tendrá que lidiar con los miedos infantiles



Inquietante imagen del largometraje 'Cuando acecha la maldad', que se proyectará el 10 de julio.

de su hija Alicia, que acaba de quedarse ciega y cree que en su habitación vive una anciana. Vermin, la plaga, de Sebastein Vanicek, completa la agenda. «Es una película no apta para personas que sufran aracnofobia, angustiosa e incómoda y que es capaz de contagiar la fobia de los personajes», advierten desde el Aula de Cine y Audiovisuales de la Universidad de Burgos.

Como colofón, el 24 de julio, también a las 22 horas, por aquello de la oscuridad como medio natural del cine de terror, el ciclo culmina con una sesión doble que arranca con Perder, de Rubén Guindo, un corto de terror real sobre la adicción de los móviles de los más pequeños, y prosigue, a modo broche, con «la gran revelación del cine de terror recientemente estrenada», la australiana El último late night show, dirigida por los hermanos Cairnes, y «maravillosamente ambientada en el mundo televisivo de los años 70 mediante una dirección de arte muy destacable». Narra la experiencia de Delroy. «Después de la muerte de su mujer, ha vivido momentos muy complicados y las audiencias de su programa lo han acusado. Dispuesto a recuperar el interés de los espectadores, decide montar el especial de Halloween más sonado de la televisión estadounidense, sin ser consciente de la maldición que está a punto de desatar sobre todos los hogares del país». La sinopsis promete.

El precio de la entrada, como en años anteriores, es de 3 euros. Pueden adquirirse de manera anticipada en el servicio de TeleEntradas de Caja de Burgos, en las taquillas de Cultural Cordón (Casa del Cordón) en horario de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas de lunes a sábado y los domingos y festivos de 12 a 14 horas. También pueden comprarse en los jardines del antiguo Hospital Militar desde una hora antes del comienzo de la proyección, siempre y cuando no se hubieran agotado las entradas en venta anticipada.



# **INNOVADORES**

LAS NEURONAS PREFIEREN MENOS AZŪCAR. El equipo de investigación de Juan Pedro Bolaños de la Universidad de Salamanca revela que las células nerviosas consumen

poca glucosa a través de la principal ruta metabólica encargada de extraer su energía. Los resultados de este trabajo ayudan en la búsqueda de estrategias farmacológicas.

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Martes 18 de Junio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CXI. Número: 18.916

# Ágreda une la ayuda empresarial a que se empadrone la plantilla

El Ayuntamiento condiciona la bonificación del Impuesto de Construcción al censo de empleados en el pueblo, su mantenimiento durante cinco años y la creación de empleo

Pág. 7



# MONTESEGUROFOTO

# LA FUNDACIÓN ANTONIO MACHADO ENTREGA SUS PREMIOS

La VII edición del Premio Nacional Antonio Machado 'La Educación en la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio

ambiente' ya tiene ganadores. Ayer recibieron el galardón, en el salón rojo del Instituto Machado, los autores de los trabajos de

poesía, narracción, arte visual y audiovisual, procedentes de centros de Soria, Palencia, Valladolid, Zaragoza v Madrid. Pág. 6

# siete empresas en el último año pero crece en 890 la cifra de asalariados

Soria pierde

Las empresas dadas de alta en la Seguridad Social en la provincia a cierre de mayo ascienden a 2.987, siete menos que hace un año, sin embargo, la cifra de trabajadores ha subido en 890 hasta los 30.292.

Cesefor insta a la construcción a usar madera en sustitución del homigón

# CULTURA



El verano llega con teatro de calle, Expoesía y La Clave en acción



Puente, Martinez y Rey. HDS

# Martínez reivindica al ministro Puente la Soria-Castejón

Abordan la mejora del servicio de tren para reducir los tiempos de viaje

SORIA El ministro de Transportes, Óscar Puente, mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde, Carlos Martínez, y el teniente alcalde y diputado, Luis Rey, en la que repasaron los avances en los proyectos ahora en marcha. Martínez reclamó la reapertura de la línea Soria-Castejón y reivindicó su «rentabilidad social». Trataron la mejora del tren para reducir tiempos. Pág. 4



# Bajan las empresas, pero sube la cifra de trabajadores

• La Seguridad Social contabiliza siete firmas menos que hace un año, pero constan 890 asalariados más • El total de actividades asciende a 2.987 al finalizar mayo

#### JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO SORIA

Un número de empresas que desciende ligeramente, pero que da empleo a considerablemente más trabajadores. Es lo que muestra el balance de la Seguridad Social correspondiente al mes de mayo, donde se refleja que las actividades sorianas refuerzan o crean plantillas más numerosas que hace un año. El total de actividades sigue rozando las 3.000, pero hay siete menos que doce meses antes.

En concreto, la última cifra de empresas dadas de alta en la Seguridad Social asciende a 2.987, frente a las 2.994 de hace un año. Esta merma no ha significado un menor volumen de asalariados. Por el contrario, aumenta notablemente hasta alcanzar un total de 30.292. Esto significa que hay 890 más que en el mismo periodo del año pasado, cuando la Seguridad Social contabilizaba 29.402.

La ligera disminución de actividades se concentra sobre todo en el sector de la construcción, ya que hay ocho empresas menos que hace un año. Esta desaparición tiene su contrapunto en la muy amplia área de servicios, cuyo listado aumenta en seis firmas. Las mismas en que cae la actividad agraria. En industria figura una empresa más.

Con estas referencias, la estructura de producción de la provincia queda de la siguiente manera: el sector servicios, que engloba a multitud de negocios, es el más numeroso, con 2.031; a continuación se coloca la industria, con 352, segui-



El sector de la construcción ha perdido ocho empresas en un año. MARIO TEJEDOR

da muy de cerca por la construcción, con 339. La agricultura se coloca a la cola provincial, englobando a 265 sociedades.

Los 30.292 trabajadores más se traducen en un notable 'estirón' si se compara con lo que sucedía doce meses antes. No obstante, la creación de empleo no se da en todos los sectores y agricultura y construcción acumulan una merma combinada de 72 empleo. Las actividades del campo disminuyen en 32 asalariados, por 44 de las obras.

En el otro lado, el de la disposición de más puestos de trabajo, se encuentran la industria, donde se han creado 140 empleos más, y los servicios, que asumen el grueso de la elevación de la provincia, con 826 puestos al alza. Siguiendo las últimas referencias de la Seguridad Social, el campo da estabilidad laboral a 1.300 personas, por 2.108 de la construcción. Las labores industriales emplean a 7.924 y 18.960 las relacionadas con los servicios.

Por otra parte, al finalizar el mes de mayo Soria lideraba la caída nacional del desempleo, con una reducción del 9,46%.

# PP y Vox contra la ampliación de la tarifa plana de autónomos que pide el PSOE

SORIA

La procuradora socialista por Soria Judith Villar lamentó el voto en contra a la moción del PSOE en el Pleno delas Cortes de Castilla y León para ampliar las ayudas al funcionamiento para la provincia desde la Junta y para implementar mejoras para los trabajadores por cuenta ajena en la provincia y en toda la comunidad con especial atención a los pequeños municipios y al sector del comercio, indicó el PSOE en un comunicado.

Alicia Palomo Sebastián, portavoz del PSOE en materia económica, defendió en el Pleno de las Cortes esta moción con once medidas, con alcance para todo el territorio con el objetivo de apoyar a todos los autónomos en Castilla y León y con mayor insistencia en zonas rurales y con medidas explícitas para Soria. Villar consideró una incoherencia de PP y Vox «olvidar las competencias de la Juntay obviar que esta administración puede y debe ampliar las ayudas para Soria, así lo exigían también los informes de la Red SSPA».

Indicó que «es preciso un apoyo urgente con Consejo del Trabajo Autónomo, un Plan de Relevo Generacional, ayudas para los emprendedores, estudios de viabilidad, acompañamiento a los que ya ejercen su actividad, especial atención a mujeres y personas migrantes como yacimientos emergentes, apoyo especial al comercio autónomo, tarifa plana en función de los rendimientos durante 24 meses al cien por cien completando la estatal y ayudas al funcionamiento adicionales para Soria».

# Tobalina explica en la Cámara los nuevos apoyos del Instituto para la Competitividad Empresarial

La convocatoria para las empresas con el viceconsejero de Economía será el día 21

# SORIA

El próximo 21 de junio, a las 12.00 horas, las empresas de Soria podrán participar en la Cámara de Comercio de Soria en una jornada con la presencia del viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León,

# ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo. Tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estas conmigo, yo quiero, en este corto diálogo, agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca más quiero separarme de Ti, por mayor que sea la ilusión material. E.B. Carlos Martín Tobalina, quien explicará los nuevos instrumentos financieros, ayudas y apoyos vigentes que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León brinda a los distintos sectores productivos.

La jornada comenzará a las 12.00 horas con la bienvenida a cargo del presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, acompañado por la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio. A continuación, intervendrá el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina y la directora territorial del Instituto para la

Competitividad Empresarial, ICECyL, María Dolores Borén Alfaro.

Tras las intervenciones, los empresarios y empresarias podrán realizar las consultas y aclaraciones que estimen oportunas y se dará por concluida la jornada en torno a las 13.00 horas.

Para asistir a la jornada es necesaria la inscripción previa en este enlace o a través de la web de la Cámara: www.camarasoria.com

Por otra parte, el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, compartirá almuerzo y un encuentro empresarial con diversas empresas y emprendedores de la provincia, para tomar el pulso real del tejido económico de Soria, una actividad que se enmarcará en la celebración del 125º aniversario de la Cámara de Comercio de Soria, según informó la institución en un comunicado.

Los actos de su aniversario se han ido sucediendo a lo largo del año y en el mes de diciembre tendrá lugar un encuentro digital en el que participarán empresas de Soria y de Castilla y León en torno a la Inteligencia Artificial y la innovación tecnológica.

Asimismo, se está preparando una gala central que tendrá lugar el 20 de noviembre en el Palacio de la Audiencia, en la que se darán cita las empresas y los emprende-



Carlos Martín Tobalina. HDS

dores. El acto también será el momento de recordar a uno de los empresarios más vinculados a la Cámara de Comercio, al fallecido Vidal Gil, a quien se impondrá la Medalla de Plata de la Orden de las Cámaras a título póstumo.

# **SORIA**

# Cesefor insta a la construcción a usar madera en sustitución del hormigón

La sede del Colegio de Arquitectos acoge un encuentro para evidenciar que su utilización supone un elemento «diferencial» y revitaliza la industria forestal en Castilla y León

#### SORIA

El director de la Fundación Cesefor (Centro de Servicios Forestales de Castilla y León), Pedro Sabín, insistió en la necesidad de incorporar la construcción con madera en edificios de altura como alternativa al hormigón, y señaló que, de esta manera, se genera valor añadido en el medio rural y la industria forestal de la Comunidad.

Se pronunció así en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este en Soria, que acogió ayer la jornada Diseño y construcción con madera: un nicho estratégico para la provincia de Soria. El encuentro analizó el potencial de la madera en la provincia de Soria para su uso en construcción y la oportunidad que supone este nicho estratégico para empresas y profesionales.

Sabín señaló que la construcción con madera ya se ha hecho hueco en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao e incluso las administraciones públicas impulsan la construcción de edificios públicos. Es el caso de la Comunidad de Galicia que promueve la construcción de un hospital con madera estructural.

«En términos de sostenibilidad construir con madera es un elemento diferencial», consideró, tras lo cual añadió que en Soria se abre una oportunidad al poder ser proveedora de materia prima a las nuevas industrias de productos tecnológicos que se han instalado en diferentes puntos del medio rural del país.



Mesa redonda en las jornada de Diseño y Construcción con madera. MONTESEGUROFOTO

Sabín indicó, además, que en Castilla y León también se están dando los primeros pasos para desarrollar el sector, y recordó que España produce 55.000 millones de metros cúbicos de madera anualmente y tan solo se corta 18.000 millones, es decir que únicamente se aprovecha un 40 por ciento, frente al 65 de Europa.

Asimismo, apuntó que con la madera que sale de los bosques se pueden hacer estos productos tecnológicos para destinarlos en una industria de más valor en la economía circular. «La construcción con madera tendrá su nicho de mercado pero no va a sustituir al hormigón. Es una oportunidad para lugares como Soria porque hay recursos e industria», resaltó para agregar que actualmente también se utilizan paneles madera para las envolventes y el cerramiento del edificio son paneles de madera que protege y da confort térmico con estándares de eficiencia energética muy alta.

Por su parte, la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, señaló el compromiso de la Junta para buscar nuevos nichos de negocio a la madera proveniente de la provincia y hacer a la industria maderera competitiva a nivel nacional. «La madera ha sido uno de los materiales de construcción más importantes a lo largo de la Historia. Con motivo de la búsqueda de soluciones para paliar los efectos del cambio climático y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, la madera, por su poder descarbonizador, se está convirtiendo en una de las alternativas más eficientes y viables para lograrlo», resaltó.

El encuentro en el que participaron arquitectos y aparejadores de la Comunidad está enmarcado dentro del Plan Soria Conectada y

# IMFOREST, CON LA BIOECONOMÍA FORESTAL

Cesefor participa en el proyecto Imforest para impulsar la bioeconomía y la sostenibilidad de los productos forestales no madereros, cuyo lanzamiento tuvo lugar recientemente en La Pedrera (Barcelona). Tiene como meta promover la bioeconomía forestal, diversificando las fuentes de ingresos en las zonas rurales a través del aprovechamiento responsable de los recursos forestales. A lo largo de su ejecución, que se extenderá hasta diciembre de 2025, se espera que Imforest, en el que participa entre otros el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, beneficie a más de 800 personas, con un énfasis especial en jóvenes, mujeres y personas mayores de 45 años en zonas rurales.

Saludable 2021-2027 y está impulsado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León. Está estructurado como un espacio de diálogo entre profesionales y empresas y reunirá a representantes de la industria forestal y de la transformación de la madera, del sector de la arquitectura y la construcción, de la promoción pública y privada de vivienda, así como distribuidores de materiales de construcción.

Los asistentes pudieron presenciar la demostración de montaje de un prototipo de aula de madera en la plaza del Olivo. La jornada concluyó con un espacio de participación del público y las conclusiones del evento, finalizando con el montaje completo del prototipo Made-

# El proyecto soriano CO2 Gestión, premiado en Cool Talent Rural 2024

El galardón reconoce la revaloración del medio rural que lleva a cabo con su labor

# SORI

La edición Cool Talent Rural 2024, celebrado en la localidad burgalesa de Hacinas, otorgó el tercer premio el proyecto soriano CO2 GESTIÓN, la apuesta de la empresa soriana Gesforma para revalorizar fincas rústicas creando en ellas proyectos forestales de alto valor y
plantaciones que actúan como sumidero de CO2.

Cool Talent Rural es una iniciativa que tiene como objetivo revindicar la vida rural y la cultura en los pueblos y que está respaldada por organismos como el grupo de acción social Asopiva, Sodebur o la Universidad Isabel I. Dentro de los 14 proyectos innovadores que la organización preseleccionó se encontraba el soriano.

Representada por Ignacio Lafuente, Ceo y cofundador de Gesforma junto a Ángel Ramos, el soriano supo mostrar al jurado la importancia para el mundo rural que tiene el trabajo que desarrolla el equipo de CO2 Gestión. Una propuesta que convenció y que le sirvió para alzarse con el tercer premio.

Entre los datos que CO2 Gestión



El proyecto soriano recibió el tercer premio de la iniciativa Cool Talent Rural. HDS

presentó y que más llamaron la atención del jurado para valorar esta iniciativa está que, en apenas tres años, han generado más de un millón de horas de trabajo cualificado con la plantación de más de tres

millones de árboles, lo que da como resultado más de 600.000 toneladas de CO2 generadas contribuyendo a la compensación de la huella de Carbono presente en la atmósfera. Todo ello conseguido gracias a que empresas como FCC, Air Europa, Axa, Foxy, Oney o Beko han apostado por CO2 Gestión y su equipo para fomentar la plantación de árboles de manera responsable en las áreas que más lo necesitan.

# **SORIA**

# El alcalde defiende ante Puente la apertura de la Soria-Castejón

Carlos Martínez y Luis Rey repasan con el ministro de Transportes los proyectos del área y destacan la importancia de la línea desde la perspectiva de la «rentabilidad social»

SOR

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el teniente alcalde y diputado nacional, Luis Rey. La mesa de trabajo permitió repasar los avances en los proyectos que ahora se promueven desde esta cartera incidiendo en la mejora de infraestructuras, servicio ferroviario y regeneración urbana mediante las travesías.

Martínez defendió la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón como una medida de futuro esencial para el desarrollo de la provincia, cuando se encara la recta final del estudio de viabilidad al respecto. «Hemos vuelvo a insistir que al margen de la rentabilidad económica existe una rentabilidad social que debe ser esencial y a la que este Gobierno ha sido sensible como hemos podido ver con medidas como la descentralización o la llegada de fondos europeos y ese compromiso con el reto demográfico», señaló el regidor. Martínez apunto igualmente al valor estratégico del polígono de Valcorba como polo industrial vinculado con esta mejora de los equipamientos. A este esfuerzo del Gobierno, explicó, debe sumarse la Junta con la puesta en marcha del Cylog y su inclusión en la red autonómica, en la que actualmente Soria es la única provincia sin presencia.

En el área ferroviaria, se pusie



El ministro de Transportes con Carlos Martínez y Luis Rey. HDS

ron sobre la mesa avances sobre la reforma de la estación de la capital, dentro del proyecto integral de mejora del servicio que «va a ser una realidad con esos más de 80 millones de euros invertidos en la línea después de años de abandono y las [medidas] que se implementen antes de acabar el año para reducir los tiempos de viaje».

En materia de autovías, en la reunión se examinó la situación de nisterio aprobó el expediente de

los diferentes tramos, especialmente en los avances más recientes, como la formalización del contrato de control de las obras de la A-15 entre Fuensaúco y Villar del Campo por 2,8 millones de euros, asociados a la obra ya en ejecución que moviliza más de 100 millones y que realiza Padecasa Obras y Servicios y Vías y Construcciones. Dentro de la A-15, recientemente el Ministerio aprobó el expediente de

información pública y proyecto de trazado del tramo Villar del Campo-Ágreda, con un presupuesto estimado de las obras de 161 millones de euros. Igualmente, se abordaron avances del proyecto del tramo Los Rábanos-Fuensaúco ,una vez aprobado también el del tramo Ágreda-Enlace de Tarazona.

Al igual que la Soria-Castejón en materia ferroviaria, la autovía de Navarra, que discurrirá entre Medinaceli y Tudela, se integrará en el corredor que recoge el tráfico procedente de Madrid con destino Navarra. Esto mejorará los accesos a Soria y la Comunidad Foral y, al mismo tiempo ,supondrá la continuidad del eje de la Autovía del Duero desde Soria hacia Zaragoza y el Noreste peninsular.

La reunión también incluyó aspectos relacionados con la movilidad y los cerca de 20 millones de euros que actualmente invierte el Ministerio de Óscar Puente en la ciudad de Soria de la mano de la reforma e integración de las antiguas travesías de las carreteras generales. Son tres las fases que en

# Sobre la mesa, el valor estratégico del polígono de Valcorba

# Las autovías y las travesías, otros temas del encuentro

la actualidad se encuentran en ejecución. La última en arrancar ha sido la del puente de piedra, cuyo coste se ha visto incrementado por los trabajos de urgencia para contener el derrumbamiento que causó la borrasca Juan en los muros de la margen derecha.

A la restauración del puente de piedra se suma el recorrido entre el cerro Castejón y el aparcamiento de San Polo, trabajos que han comenzado en los dos extremos y que también mejorarán la seguridad de Dehesa Serena. Desde hace meses está en obras el recorrido desde el Caballo Blanco a la estación del ferrocarril. La última novedad aquí ha sido el arranque del 'hipódromo' al final de Almazán.

# Abre el plazo de inscripción de los caballistas para la traída de La Saca

Los sorianos podrán hacerlo del 19 al 21, los foráneos el 24

# SORIA

Con las fiestas de San Juan llamando a las puertas siguen los trámites y pasos para que todo esté a punto. Ayer llegó el turno de la inscripción de los caballistas interesados en participar en el festejo de La Saca. El Boletín Oficial de la Provincia publicó el bando de Alcaldía con las normas sobre la traída y los plazos para apuntarse. Como es habitual, se distingue entre jinetes sorianos y foráneos.

Los sorianos, nacidos o empadronados en la provincia de Soria, pueden formalizar la inscripción los días 19, 20 y 21 de junio. Deberán aportar la instancia, copia del DNI por ambas caras, copia del pasaporte equino y del seguro de responsabilidad civil en vigor. Los mismos requisitos rigen para los foráneos, quienes podrán apuntarse únicamente el 24. El número máximo de estos será de 50 y únicamente se autoriza su participación entre el río Pedrajas y el descansadero del Pinarcillo.

Las inscripciones pueden realizarse presencialmente en el Ayuntamiento o bien por internet en la sede electrónica.

«Los distintivos acreditativos se entregarán en el Centro Operativo de la Saca (en el interior del Picadero de monte Valonsadero), el día de La Saca, 27 de junio de 2024, en horario de 9.00 a 11.00 horas (con presentación del DNI para su retirada)», señala el bando.

En cuanto a normas, «Los participantes voluntarios activos, caballistas autorizados y corredores deberán seguir las órdenes del presidente, delegado de la autoridad, director de campo, director de lidia y colaboradores voluntarios designados al efecto, tanto a caballo como a pie», prohibiéndose la participación de menores de edad. Además, «la presencia de vehículos a motor queda totalmente prohibida en las zonas de recorrido y de expansión, salvo aquellos específicamente autorizados para el buen desarrollo del espectáculo». Igualmente se veta «golpear, pinchar, herir o maltratar injustificadamente a las reses», así como «darles muerte en presencia de público».

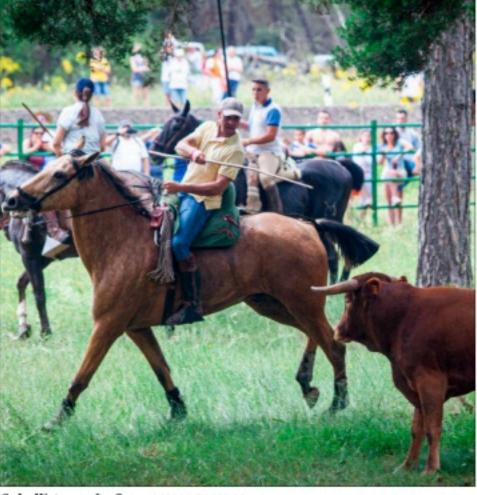

Caballistas en La Saca. MARIO TEJEDOR

# La campaña cultural integra a los jóvenes de La Clave y tendrá teatro infantil en la Audiencia

Los Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León abre el 5 de julio un programa con los grandes ciclos de Enclave de Agua, Soria Clásica, Soria Rock, el teatro de calle, Expoesía, la Banda en los Parques y El Piano en la Calle

SOR

Las creaciones musicales del Espacio Joven La Clave salen a la calle y la Audiencia se suma a las representaciones infantiles, más allá de la Dehesa. Además, el Espacio Santa Clara se incorpora a las actuaciones veraniegas. Son algunas de las novedades de la programación cultural del verano, que ayer presentó la concejala del área, Gloria Gonzalo, y que incorpora los grandes ciclos asentados, más una serie de talleres y festividades para hacer del estío una temporada con decenas de propuestas. La campaña comienza el 5 de julio con el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la plaza Mayor.

«Queremos que todas las personas que opten por disfrutar de estos meses en la ciudad también lo hagan conociendo todo lo que ofrece. Buscamos esos objetivos de llegar a cuantas más personas mejor, de intentar que todo el mundo vea sus intereses, sus inquietudes y sus gustos representados en el programa de verano. Y también que toda persona pueda descubrir algo que todavía no está en sus intereses, pero que puede empezar a formar parte», señaló la concejala.

Futura Fest es el nombre de la actividad que mostrará las habilidades de los jóvenes de La Clave. La instalación «cuenta con un laboratorio de creación musical con gran éxito de participación y con trabajos de mucha calidad. Hablamos de chicos y chicas de 17 a 20 años que están realizando destacadas propuestas y el verano es un buen momento para compartirlas», indicó Gonzalo. La cita con los músicos emergentes será en la plaza de las Mujeres y tendrá su clausura en el Espacio Santa Clara.

Por su parte, el Palacio de la Audiencia abrirá en verano para acoger cinco representaciones infantiles, público que también tendrá los martes su cita en la Dehesa, con el ya tradicional teatro al aire libre. La comparsa de gigantes y cabezudos, con sede en la plaza de toros, saldrá los lunes.

El programa prosigue con eventos al aire libre por toda la ciudad como los pequeños conciertos de solista El Piano en la Calle o las actuaciones en los parques con la Banda de Música. El cine sale también al espacio público con Los Cortos van de Barrio, que tendrá escalas en la plaza de las Mujeres, Santa Clara, Los Pajaritos, El Lago, plaza Mayor, La Arboleda, Dehesa, El Castillo, Pedrajas, Soto Playa, Santa Bárbara o Barriada, entre otros.

Soria Clásica y el Ciclo de Música de Cámara Gerardo Diego tienen



Enclave de Agua. MONTESEGUROFOTO



Teatro infantil en la Dehesa. MONTESEGUROFOTO

su espacio en la programación un año más, lo mismo que los eventos consolidados de Soria Rock y Enclave de Agua. El primero, en la plaza de toros el 19 y 20 de julio y el festival de música afroamericana en los escenarios dispuesto en el paseo de San Prudencio del 25 al 27 de julio.

La feria del libro, Expoesía, se celebrará del 1 al 8 de agosto y su primera jornada estará dedicada al recientemente fallecido concejal de Cultura, Jesús Bárez. «Expoesía, en esta ocasión, tiene como país invitado a Rumanía. El primer día se dedicará a Jesús Bárez y el programa es amplísimo con presentaciones, recitales, exposiciones, talleres, instalaciones, concierto, video proyecciones de video poesía...», expresó la concejala. La campaña alcanza su recta final con el Festival de Teatro de Calle del 23 al 26 de agosto. «Vamos a incorporar en este festival una instalación de juegos, juegos de habilidad para todos y todas, que estarán durante todo un día en la plaza de las Mujeres», refirió como novedad la concejala de Cultura.

La programación cultural comprende además talleres infantiles y de for-





La Banda en la Dehesa. MARIO TEJEDOR

mación y varias exposiciones. También visitas guiadas,

«Estos son los bloques temáticos que van a ocupar el verano», resumió Gonzalo, «pero también habrá otros eventos como las jornadas interculturales o las fiestas folclóricas, la Vulcanalía...». Este último es el ciclo de recreaciones históricas con el que se conmemora la primera victoria de los numantinos sobre los romanos.

«Hemos detectado que las rutas teatralizadas son demandadas por los visitantes, pero también por la ciudadanía de Soria y, por ello, tam-

bién lo hemos incluido», contó sobre los recorridos guiados. En este sentido, «ofrecemos algunas genéricas como Soria, ciudad de la poesía; la de Leonor y Antonio; la ruta con historia; o la del Castillo y su muralla, que ha despertado un gran interés, parte del cual también hemos reflejado en el cartel de la campaña obra de Lola Gómez y que incluye ese paño de muralla que ahora ilustra el perfil de nuestra ciudad», señaló Gonzalo en referencia a la restauración recién acabada en el cerro y que ha cambiado la percepción del entorno.

# SORIA



Los alumnos galardonados en la VII edición del Premio Nacional Antonio Machado, ayer, en el salón rojo del Instituto. MONTESEGUROFOTO

# La Fundación Machado premia a los alumnos por defender la naturaleza

Reconoce los trabajos de poesía, narrativa, arte visual y audiovisual de 45 estudiantes de Soria, Ágreda, Palencia, Valladolid, Zaragoza, Madrid y Alcalá de Henares

# SORL

Campos de Castilla de Antonio Machado es la obra literaria que mejor describe el valor de la naturaleza y su relación con el entorno humano y cultural. Partiendo de los múltiples elementos que la componen, y siendo conscientes de los peligros a los que se enfrenta actualmente, se hace necesario impulsar, desde todos los ámbitos posibles, propuestas que tengan como objetivo su cuidado, protección y desarrollo. Así lo entiende la Fundación Española Antonio Machado, que desde 2016 convoca el Premio Nacional con el nombre del poeta bajo el epígrafe La educación en la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente. Lo hace en cuatro modalidades, poesía, narrativa, arte visual y arte audiovisual.

Ayer fue el momento de la entrega de premios a los 45 alumnos reconocidos en la séptima convocatoria, procedentes de colegios de Soria, Ágreda, Palencia, Valladolid, Zaragoza, Madrid y Alcalá de Henares. El acto se celebró en el salón rojo del Instituto Antonio Machado. La Fundación, con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación de Soria, convoca este Premio Machadiano con los mismos objetivos de promover entre el alumnado de Enseñanza Secundaria y FP el estudio de los contenidos de Campos de Castilla.

# El túnel de Piqueras cierra hasta el jueves por mantenimiento y el desvío se realizará por el puerto

No se podrá circular entre las 8.00 y las 20.00 horas pero sí durante las horas nocturnas

# SORL

El túnel de Piqueras permanece cerrado en horario diurno desde ayer lunes y hasta el jueves 20 de junio para realizar labores de mantenimiento. Son trabajos que se vienen haciendo todos los años y van encaminados a garantizar la seguridad de los conductores que transitan por esta infraestructura de conexión entre Soria y La Rioja. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició ayer los trabajos de revisión anual, mantenimiento y reparación de las instalaciones en el túnel de Piqueras, situado entre los kilómetros 261,453 al 263,897 de la carretera N-111, entre las Comunidades Autónomas de Castilla y León, en la provincia de Soria, y La Rioja.

Así, se cerrará el túnel al tráfico entre las 8.00 y las 20.00 horas de cada día. No obstante, permanecerá abierto al tráfico durante las horas nocturnas. Durante el tiempo que permanezca cerrado, el tráfico se desviará por la antigua carretera N-111 que discurre por el puerto de Piqueras. En esta revisión anual se realizará la inspección y el mantenimiento ordinario de todas las instalaciones del túnel, además de las reparaciones que resulten necesarias, en especial del sistema de ventilación, de la iluminación, de los paneles de mensaje variable y del circuito cerrado de televisión, así como el repintado de las marcas viales, tanto las líneas como los cebreados.

# El Camino del Cid, Premio Mototurismo 2024 como Ruta Nacional

#### SORIA

El Camino del Cid ha sido galardonado con el Premio Mototurismo 2024 en la categoría Ruta Nacional. Un Jurado multidisciplinar formado por más de un centenar de personas relacionadas con el turismo y las motocicletas ha seleccionado el Camino del Cid reconociendo a su vez el trabajo realizado desde el Consorcio Camino del Cid para la difusión y promoción del itinerario. En este sentido, y según se subraya desde la organización, el jurado ha reconocido «un excelente trabajo realizado con constancia y profesionalidad durante años». El Camino del Cides uno de los itinerarios culturales más espectaculares de España para rodar en moto. Las rutas por carretera, entre ellas las de Soria, suman 2.000 kilómetros que atraviesan territorios muy diversos a través de carreteras secundarias lo que permite adentrarse en territorios alejados a veces de las grandes vías de comunicación y con una personalidad muy marcada. Se trata del itinerario ideal para conocer los parajes, la historia y el patrimonio del país.

# Celebran el Día Internacional del Yoga con una sesión el 22 en la Dehesa

# SORIA

El colectivo de profesores de yoga de Soria, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, organiza el 22 de junio, en el Alto de la Dehesa, un evento de participación abierta a toda la ciudadanía para conmemorar el Día Internacional del Yoga 2024. En la 69a edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre de 2014, fue declarado el día 21 de junio como Día Internacional del Yoga. Desde entonces, diversas actividades tienen lugar en ciudades de todo el mundo para honrar y transmitir los beneficios y los principios de paz y armonía inherentes a esta técnica milenaria. El Colectivo de profesores de yoga de Soria se une una vez más invitando a participar, a partir de las 09.30 horas. Tras la recepción de asistentes e inauguración del Día Internacional del Yoga, a las 10.00 horas comenzará la sesión de yoga (pranayama, asanas, meditación), y a las 12.00 horas, baño de cuencos y gong.

**I** SEÑOR

# D. PABLO MARTÍN SERRANO

(NANI)

Fallecido en Valencia el 17 de junio a los 98 años de edad

# D.E.P.

Su apenada esposa Aurora Maján Maján; hijos José Pablo y Roberto; hermanos Francisco (†), Mª del Carmen (†), José Luis y Mari Nieves; hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familia ruegan y agradecen una oración por su eterno descanso.

Soria, 18 de junio de 2024

# **PROVINCIA**

# Agreda vincula ayudas a empresas al empadronamiento de trabajadores

 Se trata de una bonificación en el Impuesto de Construcción en el que se prima la creación de empleo, el censo de empleados en el pueblo y el mantenimiento por 5 años

#### NURIA FERNÁNDEZ SORIA

El Ayuntamiento de Ágreda ha modificado el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el que ha incorporado novedades en la bonificación dirigida a las empresas, en la que se primará el empleo creado, el empadronamiento de los trabajadores contratados en la localidad y el mantenimiento por un periodo de cinco años.

Tras el periodo de exposición pública, la ordenanza con los cambios, se ha aprobado de manera definitiva y recoge una nueva baremación para la bonificación de este impuesto dirigido a empresas que inicien o amplien su actividad en el munici-

«Los cambios persiguen buscar el desarrollo socioeconómico local», explicó el alcalde, Jesús Manuel Alonso, que subrayó que el municipio cuenta con un censo estable, «pero Ágreda aporta mucho empleo nuevo, más de 1.300 puestos de trabajo».

El gravamen del ICIO es de un 3% de la base imponible para las construcciones y el Ayuntamiento mantiene la posibilidad de bonificar construcciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad públicas o bien por tener circunstancias sociales, culturales o de fomento al empleo.

Dentro de estas últimas ha habido cambios sustanciales. En la anterior ordenanza había tres tramos de bonificación del ICIO para empresas que iniciasen o ampliasen la actividad en función del número de empleados.. Hasta ahora aquellas que creasen más



Ayuntamiento de Ágreda. HDS

de 20 empleados podían optar a una bonificación del 95% sin más requisitos. El porcentaje era algo menor para menos de 20 empleados. A partir de ahora hay seis tramos para optar a la bonificación de acuerdo al número de empleos creados y al empadronamiento de los trabajadores en la localidad. El 95% solo es para empresas con plantillas superiores a 251 empleados; entre 201 y 250, el 90%; entre 151 y 200, el 80%; entre 100 y 150, el 70%; entre 21 y 100, el 60% y hasta 20, el 45%.

Las empresas deberán justificar la creación del empleo, el empadronamiento de los trabajadores en el municipio y tendrán que estar dada s de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en Ágreda si quieren con-

ordenanza, «la creación del empleo y la justificación del empadronamiento de los trabajadores contratados deberá cumplirse en el momento de solicitar la bonificación y se deberá extender, al menos, durante cinco años». Si no es así, el Ayuntamiento podrá exigir la cantidad que se había minorado por vía ejecutiva de apremio.

ficación de la ordenanza es la incorporación dentro del impuesto de un gravamen del 4% dirigido construcciones, instalaciones y obras de actividades energéticas como plantas fora los inmuebles dentro del catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico.

#### tovoltaicas, parques eólicos o plantas tar con el beneficio fiscal. de generación, entre otras, debido a la eclosión de este tipo de actividad Además, tal y como se recoge en la en el territorio provincial. Otros ayuntamientos de la provincia también cuentan con un gravamen singular para regular estas instalaciones, cuyo desarrollo cobra fuerza en la provincia. Por último, no hay cambios en las bonificaciones del impuesto para obras en el conjunto histórico artístico. Se mantiene el 20% para rehabilitación de edificios incluidos en el Otra de las novedades de la modi-Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Ágreda y el 50% pa-

# Día de las familias en la residencia de los Milagros

# SORIA

La Residencia Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda ha celebrado este fin de semana el Día de las Familias donde los residentes pudieron disfrutar de una jornada de convivencia con todos sus familiares.

Como cada año, la residencia de la Diputación de Soria en Ágreda organiza una jornada de convivencia para las familias de sus residentes. Este día se lleva celebrando desde 2015, pero por motivo de las restricciones de la pandemia, el último año que pudieron llevar a cabo esta jornada fue en el año 2019.

Esta actividad no solo ofrece un día lleno de diversión y actividades, sino que también brinda la oportunidad a los familiares de conocer a los compañeros con los que viven sus seres queridos. Los trabajadores de la residencia organizaron un bingo especial con varios regalos que los participantes podían ganar al completar las dos líneas o el bingo.

El acto fue amenizado por la banda municipal de Ágreda, que deleitó a todos con su variado repertorio musical. Tras el bingo, se ofreció una merienda con productos típicos de la localidad. Además, se organizó un concurso de croquetas que permitió a muchas familias mostrar su talento culinario. Cada croqueta tenía un sabor especial, reflejando las recetas y tradiciones heredadas por los residentes de la residencia. La ganadora del concurso fue la hija de Pilar Orte que presentó unas deliciosas croquetas de puerro. Participaron un gran número de trabajadores voluntarios, los cuales consiguie-



Participantes en la jornada de la residencia. HDS

ron que saliera una jornada perfecta. Así mismo, la Diputación agradece la colaboración de los familiares que siempre ponen de su parte para que todas las actividades salgan adelan-

Este día no solo unió a las familias y los residentes, sino que también destacó el cálido espíritu de la residencia. A lo largo del año, se siguen realizando numerosas actividades en las que las familias también participan, fortaleciendo los lazos entre todos y creando un ambiente intergeneracional de unión y colaboración constante.

# Almazán tendrá marcha solidaria contra el cáncer

#### SORIA

El Ayuntamiento de Almazán y la Asociación contra el Cáncer de Soria han firmado un convenio de colaboración que tiene por objetivo la celebración de una marcha solidaria el próximo 29 de septiembre.

El presidente de la asociación, Jesús Manuel Aguarón, recordó que es uno de los compromisos de la agrupación es concienciar a la población sobre los medios de prevención y detección del cáncer, mejorar la calidad de los enfermos y de sus familias, potenciar la investigación de la lucha contra el cáncer y la formación de profesionales y voluntarios que trabajan en este ámbito. El acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Almazán permitirá extender nuestro compromiso a la villa y mejorar la difusión de nuestros objetivos.

Por su parte, la concejarla de Bienestar Sorial, Esther Prieto, subrayó que esta colaboración, nace con vocación de permanencia y que este año abordará la organización de una marcha solidaria en la que se recaudarán fondos para la investigación.

# Podemos pide recuperar patrimonio eclesiástico en Ólvega

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Ólvega solicitó, en el pasado pleno, que el equipo de Gobierno inicie conversaciones con el Obispado de Osma-Soria para recuperar los bienes de Ólvega y Muro que la iglesia se inmatriculó en los años 90, según el informe del Ministerio de Presidencia y el colegio de Registradores de España.

El concejal de Podemos, Mario Calonge, puso encima de la mesa esta petición a raíz de la inversión que el Ayuntamiento ha destinado para sufragar la rehabilitación de la ermita de San Marcos. Calonge manifestó que «estamos a favor de que se actúe para salvar nuestro patrimonio histórico y cultural, pero no deja de ser un edificio privado donde se han usado fondos públicos para una obra de restauración. «Tenemos que defender las propiedades del Ayuntamiento, ya que si fuera propiedad del Ayuntamiento podríamos pedir subvenciones para las restauraciones», indicó Calonge.

# CASTILLA Y LEÓN

# El automóvil impulsa la exportación en la Comunidad con Valladolid a la cabeza

Una de cada tres operaciones estuvo vinculada al sector del automóvil, con exportaciones superiores a los 575 millones
 La balanza comercial de Castilla y León crece por encima de los 50,4 millones frente a la caída del país

#### D.M. ARRANZ VALLADOLID

Las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 1,584 millones de euros el pasado mes de abril, mientras que las importaciones sumaron 1,533,6 millones de €, resultando un saldo positivo de 50,4 millones de euros; la balanza comercial de Castilla y León cerró en positivo y registró una tasa de cobertura de 103,3%. Son datos que se extraen del informe de comercio exterior publicado por el ICEX. A nivel autonómico está entre las regiones que menos creció en exportaciones abril, con un 14,9%, nueve décimas por debajo de la media nacional, que alcanzó los 33.990,8 millones en exportaciones, arrojando un déficit en la balanza comercial de 4.665,8 millones.

El sector del automóvil vuelve a situarse en la primera posición (36,3 % del total), con un aumento del 13,75 % respecto al año anterior; seguido de las semimanufacturas no químicas (19 % del total) y un crecimiento del 18 %, debido principalmente a la venta de neumáticos y cámaras.

En tercer lugar, se sitúa el sector de la alimentación, bebidas y tabaco, que alcanza el 18 % del total y un crecimiento del 19,4 %. Predominan las exportaciones de otros alimentos, productos cárnicos, y lácteos y huevos.

Son datos interanuales respecto al mismo mes del 2023, aunque también el informe del comercio exterior recoge los datos del primer cuatrimestre del año, en el que Castilla y León exportó productos por valor de 6.061 millones de euros, con un crecimiento del 12,6% respecto al mismo periodo del año previo. La balanza comercial es positiva en la comunidad, con los 6.061 millones de euros en exportaciones por los 5.584,3 de exportaciones, arrojando un superávit de 477,4 millones, que es superior a los 287,2 del año anterior. En términos porcentuales la subida es del 12,3% en las exportaciones y del 9,2% en importa-

A nivel nacional la balanza es negativa en 12.760 millones al hacer exportaciones por valor de 127.420 millones e importaciones por valor de 140.181,2 millones de euros. Es decir, hubo una caída del 3.5% de las exportaciones y una del 2% de las importaciones. La participación de Castilla y León en el comercio exterior nacional fue del 5,2% en las exportaciones y del cuatro en las importaciones.

Por sectores en el primer cuatrimestrela automoción alcanzó el 30,7%, por valor de 2.024 millones de euros y un crecimiento cercano al 20%. Máquinas, aparatos y sistemas eléctricos se quedó en el 18,7% del total, y el mayor crecimiento entre las diez de mayor peso, con un 36,6%. El mayor descenso de las exportaciones se registró en la sección de Manufacturas de piedra, yeso y cemento, menos 8,1%. En cuanto a las importaciones, también destacó la sección de Material de transporte con un peso del 27,3% sobre el total importado. Los países con los que Castilla y León mantiene relaciones comerciales continúan liderados por Francia, país al que se destinaron el 24,4% del total de las mercancías exportadas hasta abril de este año, con 1.610 millones de euros.

En el conjunto de las nueve provincias Valladolid es con Burgos y Palencia las que lideraron las exportaciones en abril, arrojando todas excepto Valladolid, Salamanca y Ávila un saldo positivo en la balanza comercial interanual. Misma evolución con respecto al 2023 en el primer cuatrimestre.

►AVILA. Las empresas abulenses realizaron operaciones hacia el exterior por valor de 13,1 millones de euros, con una caída del 19,4% respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto a las exportaciones ascendieron a 20,8 millones, de ahí que se genere en saldo negativo. Con los datos del primer cuatrimestre alcanzó los 44,1 millones de exportaciones y 72,6 en importaciones. Por sectores la alimentación tiró del comercio movilizando 9,8 millones, seguida de los productos químicos con 1,3. En lo que va de año la alimentación, bebidas y tabaco está seguida del sector del automóvil.

▶ BURGOS. Es la segunda provincia tras Valladolid con mayor volumen, alcanzando los 339,8 millones, por 290,2 en importaciones. El saldo es positivo en 49,6 millones. Este año su-



Trabajadores de Renault en Valladolid. J.M. LOSTAU

# Comercio exterior en Castilla y León

| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | Exportaciones<br>abril 2024<br>(millones €) | Variación<br>interanual<br>(%) | Importaciones<br>abril 2024<br>(millones €) | Variación<br>interanual<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| ■ Ávila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,1                                        | -34,5                          | 72,6                                        | -3,4                           |
| <ul><li>Burgos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.302,2                                     | 6,5                            | 1.065,3                                     | 10,8                           |
| ■ León                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 527,1                                       | -11,0                          | 376,4                                       | 4,9                            |
| ■ Palencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 979,5                                       | 21,5                           | 261,6                                       | 12,2                           |
| <ul> <li>Salamanca</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 390,3                                       | 31,9                           | 487,3                                       | 21,8                           |
| <ul> <li>Segovia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245,7                                       | 9,1                            | 202,0                                       | 30,5                           |
| ■ Soria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182,1                                       | -8,8                           | 140,3                                       | 2,4                            |
| <ul> <li>Valladolid</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.828,4                                     | 21,1                           | 2.973,8                                     | 6,5                            |
| <ul> <li>Zamora</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99,8                                        | -12,6                          | 49,6                                        | -29,0                          |
| ■ Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.599,6                                     | 12,6                           | 5.629,3                                     | 8,6                            |
| ■ España                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127.420,0                                   | -3,5                           | 140.181,0                                   | -2,0                           |

FUENTE: Consejería de Economia y Hacienda

pera los 1.290 millones de exportaciones y los 1.065 de operaciones a la inversa, con saldo positivo de 225,2. Los sectores de productos químicos y semimanufacturas no químicas están a la cabeza.

▶ LEÓN. Es la cuarta provincia con mayor volumen de exportaciones, 142 millones, y 93,3 en importaciones. En cuanto a los cuatro primeros meses del año asciende a 527 millones de euros, por 376,4 de importaciones. La alimentación, bebidas y tabaco con 56,3 millones y las semimanufacturas no químicas tiran de las exportaciones.

PALENCIA. Es la provincia regional que mejor balanza comercial presenta con 181,4 millones de euros, merced a los 252,9 en exportaciones, se redujeron eso sí un 1,1%, y los 71,5 en importaciones en abril. Misma tendencia anual con casi 1.000 millones de exportaciones y una balanza positiva de 717. Se percibe el impacto del sector del automóvil que movilizó 174M en abril.

► SALAMANCA. Arroja un déficit en la balanza comercial al realizar operaciones por valor de 88,8 millones en exportaciones por 118,2 en importaciones en abril. A nivel del cuatrimestre va en la misma línea con 390,4 millones por 261,7. Los sectores que están al frente son alimentación, bebidas y tabaco y bienes de equipo.

▶ SEGOVIA La provincia segoviana tiene al sector de las semimanufacturas no químicas tirando de las exportaciones con 67 millones de euros en abril por 245,8 en el primer cuatrimestre. La balanza arroja un saldo positivo de 43,7 millones en el inicio de año, con 202 millones en importaciones.

▶ SORIA. Ofrece datos similares a la provincia anterior con un volumen más bajo de 47,5 millones en operaciones hacia el exterior, por 36,3 millones de importaciones. A nivel del cuatrimestre la cifra es de 182 millones, con caída del 8% en las exportaciones, y de 140 en importaciones. El sector de las semimanufacturas está al frente.

▶ VALLADOLID. Es la provincia líder gracias a la automoción con 605 millones de euros en exportaciones, o lo que es lo mismo casi el 40% del total regional. Las importaciones aumentaron hasta los 838 millones, propiciando un saldo negativo de 233.9 millones en abril. En el primer cuatrimestre es más notable porque alcanza los 2.302 millones, por los 2.928 en importaciones, arrojando un dato negativo de 626,5. El sector del automóvil creció un 39,2%.

➤ ZAMORA. Es la segunda provincia con datos más bajos, con solo 27,9 millones en exportaciones, por los 15,8 en importaciones. En el primer cuatrimestre movilizó 99,9 millones hacia el exterior y 49,7 de importaciones. El sector de la alimentación, bebidas y tabacos lidera la estadística.

# LA POSADA

**EL**MUNDO

Todos los viernes una mirada a los atractivos de Castilla y León

# Mañueco: «El PSOE es el partido de la mentira, de la corrupción y del fracaso»

El presidente del PPCyL acusa a Sánchez de «robar a Castilla y León», reprocha que pueda aplicar a Cataluña una «financiación singular» y avisa con acudir a los tribunales

# RAÚL RUANO VALLADOLID

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, definió al PSOE como «el partido de la mentira y de la corrupción». «Perdieron autonómicas, las municipales, las generales y ahora han vuelto a perder en las elecciones europeas en Castilla y León. Es el partido del fracaso continuo y paulatino, los ciudadanos de Castilla y León los tienen bien calados», aseguró.

Mañueco, durante la clausura de la directiva del PP de Castilla y León, realizó un balance de las últimas elecciones en las que su partido ha salido vencedor y cargó contra las políticas del Pedro Sánchez y del PSOE: «Los castellanos y leoneses no pueden tolerar la desigualdad ni los privilegios de Sánchez para mantenerse en el sillón. Rompió la igualdad de los españoles para quedarse en La Moncloa cambiando siete votos por la amnistía». A mayores, también criticó las palabras de la vicepresidenta y ministra de Hacienda sobre la financiación a Cataluña: «Ha vuelto a romper la igualdad la ministra Montero confirmando el regalo de los 15.000 millones de euros para sus socios del dinero de todos. Roba a Castilla v León v a todos los españoles, esto es corrupción política y nos defenderemos en los tribunales», señaló como ya lo hizo en sede parlamentaria cuando indicó que acudiría a los tribunales si era necesario.

Durante su intervención ante la directiva del PP autonómico, también se hizo eco de las últimas palabras del presidente del Gobierno: «Ayer (por el domingo) Sánchez dijo que es compatible una financiación económica multilateral con una singular para sus socios. Lo van a seguir haciendo, seguirán cogiendo dinero de la caja común para sus socios. Más corrupción política y económica, peros si lo hace iremos a los tribunales para defender a las personas de Castilla y León y a todos los españoles. La igualdad de los españoles no están en venta», señaló Mañueco.

El también presidente de la Junta reiteró que el acuerdo en financiación «es un robo». «Compró la amnistía para seguir en La Moncloa y ahora compra la Generalitat», criticó sobre Sánchez y calificó a los dirigentes del PSOECyL de «palmeros». «Son cómplices de esta corrupción que estamos viviendo y de los privilegios económicos para sus socios. Es un insulto a Castilla y León. Para unos el indulto, para Castilla y León el insulto. Es intolerable», lamentó el dirigente 'popular'. Fer-



Isabel Blanco, Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Vázquez y Alicia García. ICAL

nández Mañueco prosiguió con su critica y afirmó que «no les podrá salir gratis los señalamientos a jueces ni a medios de comunicación cuando la corrupción acorrala al Gobierno».

«El tiempo de Sánchez se ha acabado y debemos estar a la altura», indicó sobre un posible adelanto electoral que haría que la maquinaria de la campaña electoral echase a andar otra vez. En este sentido, presumió de los resultados electorales de las europeas de su partido en la Comunidad donde logró el 45.5% de los votos, «14 puntos más que en las europeas de hace 5 años y 14 puntos más que el PSOE». «Nos hemos impuesto en todas las provincias de Castilla y León, en todos hemos superado el 40%, hemos sido la fuerza más votada en 9 de cada 10 municipios», sostuvo sobre la victoria del PP. Manifestó que es el triunfo del «Partido Popular de Feijóo» y del PP de la Comunidad.

«Los ciudadanos de Castilla y León saben que cumplimos y que somos la mejor opción para eta tierra, por eso nos han otorgado su confianza», expuso ante los miembros del PPCyL. En este sentido mencionó alguno de los logros del Gobierno autonómico que encabeza como los buenos resultados en Educación o en Sanidad. «Somos un 
partido moderado porque gobernamos para todos y somos capaces de entendernos con todos, aunque 
pactemos defendemos nuestros 
principios», aseguró a la vez que indicó que «la igualdad no es negociable, crecemos en derecho en igualdad y reforzando la violencia machista».

# Dueñas acusa a Planas de una «importante dejadez de funciones»

# VALLADOLID

El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, acusó al ministro del ramo, Luis Planas, de «dejadez de funciones importante» ante la Conferencia Sectorial que se celebra y en la que, según lamentó el consejero, se va a «pasar de puntillas» sobre los «temas trascendentes» para el sector.

Por ello, pidió a Planas que avance en «una nueva PAC, una flexibilización de las ayudas, menores controles administrativos, una nueva política hidráulica y una nueva política que afecte a los ganaderos, a la enfermedad hemorrágica epizoótica y la tuberculosis», frente a los temas que se tratarán en la Conferencia y que incluyen la ayuda a la reestructuración y reconversión del vino o el apoyo a la intervención sectorial en este aspecto y en frutas y hortalizas, informa Ical.

«El sector, desde que se manifestó, está muy preocupado por otras cosas», según Dueñas, como las mencionadas por él. En ese sentido, manifestó sus dudas sobre si el ministro Planas «sigue de perfil, como estaba antes de las elecciones», o si lo que está es «esperando cambios en Europa que le puedan hacer modificar la estrategia a nivel nacional».

En todo caso, el consejero de Agricultura de la Junta reiteró su poca confianza en «avanzar en la reunión» sobre los «temas trascendentes» que afectan a la agricultura y la ganadería.

Por otro lado, el Gobierno, a través de la Conferencia Sectorial, presidida por el ministro de Agricultura, aprobó la distribución definitiva de 21.215.216 euros a Castilla y León para financiar programas de apoyo al sector vitivinícola y de promoción del consumo de leche, frutas y hortalizas.

En total, la Conferencia Sectorial autorizó la distribución de 149,9 millones de euros para todas las comunidades autónomas para impulsar distintas medidas para el sector vitivinícola recogidas en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), así como para desarrollar el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche para el curso 2024-2025.

# La eliminación de la unanimidad en los acuerdos permitirá al Serla trasladar su sede

#### VALADOLID

Los cambios normativos que el patronato de la Fundación Serla votó ayer en su reunión incorpora la eliminación del régimen de acuerdos por unanimidad como criterio de adopción de las decisiones, lo que «permitirá el cambio de domicilio a los espacios cedidos gratuitamente por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y ahorrar hasta 110.000 euros a los ciudadanos».l.

En la reunión celebrada ayer, los sindicatos CCOO y UGT votaron en contra de la adaptación de los estatutos, mientras que CEOE se abstuvo y los patronos de la Junta lo apoyaron, informó Ical.

La nueva normativa da un plazo de tres meses, desde su entrada en vigor, para que todas las fundaciones públicas de Castilla y León adapten sus estatutos, por lo que al votar en contra los sindicatos en su condición de patronos, se producirá en ese plazo de forma automática «evitando de este modo un nuevo bloqueo del Serla».

# CSIF alerta del «desierto sanitario» tras las nuevas renuncias de MIR

# VALLADOLID

La Atención Primaria de Castilla y León, especialmente en Medicina Familiar, va camino de «convertirse en un desierto sanitario» si los responsables de Sacyl o del Gobierno autonómico «no lo remedian, reaccionan y toman medidas contundentes, de verdad».

Así lo afirmó el responsable de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega queseñaló que si las noticias «ya fueron alarmantes, al quedar vacantes 47 plazas de médicos de familia en los centros sanitarios de Castilla y León, tras la repesca extraordinaria y la incorporación de los residentes la situación ha empeorado». «Hay añadir otras 15 vacantes más, tras la renuncia de dos residentes y la no incorporación de otros 13», añadió en declaraciones recogidas en un comunicado.

De las 190 plazas que se ofertaron para médicos de Medicina Familiar, sólo se han cubierto el 67,4% tras renunciar otros 15 MIR.

# CASTILLA Y LEÓN

# Cendón pregunta al PP si «está del lado de la solidaridad o de la xenofobia»

Más de un centenar de vecinos de Villaquilambre se concentran en León ante la apertura del Centro de Migrantes, mientras el Ayuntamiento lanza un mensaje de «tranquilidad»

#### VALLADOLID

El secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, hizo un llamamiento ayer «a todas las fuerzas políticas, y en especial al Partido Popular, para que se posicionen claramente en favor de una sociedad inclusiva y respetuosa con los derechos humanos», ante las respuestas contra la apertura del Centro de Atención a Personas Migrantes que San Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalet del Pozo. «No podemos permitir que la xenofobia y el racismo dividan nuestra sociedad. Es esencial que todos trabajemos juntos para erradicar estos comportamientos y reafirmar nuestros valores de solidaridad y respeto», señaló. En este sentido, preguntó al PP si está al lado de la «solidaridad o de la xenofobia».

«Ante la proliferación de bulos, racismo y mensajes de odio en León, impulsados por discursos de extrema derecha, condenamos enérgicamente estas actitudes», Cendón consideró que dichos comportamientos son «una amenaza a los derechos humanos y a los valores democráticos».

El secretario provincial socialista denunció que se están difundiendo «falsedades y mensajes de odio» en chats y grupos contrarios a la acogida de migrantes y que estos actos «no solo desinforman, sino que fomentan el racismo y la discriminación, poniendo en peligro la cohesión social y los principios de igualdad y respeto que deben guiar



Concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en León por la apertura del centro. ICAL

nuestra convivencia».

Más de un centenar de personas se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno de León, convocados por la Plataforma Villaquilambre en Convivencia para «luchar por revertir a nivel legal» la inminente apertura del Centro de Atención a Personas Migrantes que San
Juan de Dios pondrá en marcha en el edificio conocido como Chalet del
Pozo de León, respecto al que insistieron en que «la licencia y el uso no son los correctos».

El portavoz de la plataforma, Roberto Álvarez, aseguró que esta cuenta con un grupo de abogados que está trabajan en la cuestión, al tiempo que se ha solicitado «la licencia y todos los trámites» sin que «de momento se ha facilitado». No obstante, confió en que «haya transparencia» y que «se dé el material para que se pueda trabajar y hacer las cuestiones legales que correspondan».

Por otra parte, Álvarez puso de relieve el «impacto» que supone la apertura del centro, prevista para este sábado, 22 de junio, «supone incrementar la población en un 16 por ciento», lo que conlleva «un impacto sanitario y de transporte que no está contemplado». «A ver quiénes les atiende porque allí va un médico algún día a la semana», advirtió, al tiempo que se preguntó «cómo se van a mover», donde «prácticamente hay tenemos bus», informa Ical.

Después de que por la mañana el alcalde de Villaquilambre, Jorge Pérez, pidiera «tranquilidad» a los vecinos, el portavoz de la Plataforma insistió en que la zona «no es el entorno ideal para que estén allí». «No estamos preparados para recibirles porque en cuestión sanitaria, en cuestión de transporte, en cuestión de ocio y en cuestión de seguridad, no estamos preparados», insistió, al tiempo que remarcó que existen solo dos policías locales y por la noche ninguno.



Clausura de los I Premios a la Excelencia de los Centros Integrados de FP Agrarias. ICAL

# Las «joyas» de las FP agrarias de Castilla y León

# VALLADOLID

La Consejería de Agricultura galardonó a las «joyas» de sus Centros Integrados de Formación Profesional con la concesión de los primeros Premios a la Excelencia, que desde la «voluntad de que se mantengan por muchos años», pretenden fomentar «la vocación en el medio rural» que permitan el relevo generacional en el campo de Castilla y León.

La sede de la Consejería de Agricultura en Valladolid acogió la entrega de esta primera edición de los galardones que suponen «un reconocimiento especial al esfuerzo de los alumnos de los centros, que van a ser el futuro de nuestra agricultura», como subrayó, en declaraciones recogidas por Ical, el consejero del ramo, Gerardo Dueñas. «Hay mucho nivel y mucho futuro», destacó, reivindicando el «ejemplo de conexión entre las nuevas generaciones y la vida rural» que supone la formación impartida en los ocho centros y diez ciclos que se desarrollan en la Comunidad, y que pretende seguir creciendo tras pasar de 614 a 643 alumnos en el último año.

Por ello, el consejero anunció el

lanzamiento de la nueva campaña de matriculación en los Centros Integrados de Formación Profesional Agraria que la Junta tiene en La Colilla (Ávila), Albillos (Burgos), Almázcara (León), Viñalta (Palencia), Coca y Segovia en la provincia segoviana, Almazán (Soria) y La Santa Espina (Valladolid), con el lema 'Queremos campo'.

# La Agencia de Investigación cesa su colaboración con Corchado

VALLADOLID

La Agencia Estatal de Investigación ha cesado «de forma cautelar» la participación del rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, en cualquier actuación relacionada con los procesos de evaluación de la Agencia, según confirmó a Europa Press el director de la agencia, Domènec Espriu.

Esta decisión se tomó después de que el Comité Español de Ética de la Investigación concluyese la semana pasada en su Informe sobre integridad en la investigación científica y técnica que Corchado podría haber conculcado las buenas prácticas científicas y pidiese a la Universidad de Salamanca que actuase al respecto.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitó el pasado 3 de mayo al Comité Español de Ética de la Investigación un informe sobre la actividad investigadora de Juan Manuel Corchado, elegido el 7 de mayo nuevo rector de la Universidad de Salamanca.

Tras revisar la documentación de la que dispuso, el Comité de Ética de la investigación considera que «algunos de los hechos públicos podrían conculcar las buenas prácticas científicas» tomando como referencia el Código Europeo de Conducta para la Integridad de la Investigación de ALLEA (2023), así como el propio manual de Buenas Prácticas de Investigación de la Universidad de Salamanca (2021). «Para la necesaria verificación de estos extremos, es conveniente que se despliegue un proceso contradictorio por parte de las instancias competentes», precisa el organismo.

Ante estos hechos, el Comité de Ética de la Investigación, cuya competencia es velar por la integridad y la ética científica y «dada la presunta gravedad de los hechos», considera «imprescindible e insoslayable» una verificación exhaustiva e independiente de los mismos por las instancias competentes. De este modo, insta a la Universidad de Salamanca, en tanto que entidad que tutela o mantiene vínculos laborales con las personas que pudieran haber cometido o resultar afectadas por las presuntas malas prácticas, «debe actuar mediante el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción».

Para el Comité de Ética de la Investigación, tales verificaciones «son indispensables para preservar la reputación y prestigio del sistema universitario y científico español y para proteger a las personas y las cosas».

# CASTILLA Y LEÓN

# Castilla y León eleva a 2M€ las ayudas al pago del alquiler a personas en riesgo

El consejero de Vivienda anuncia la cuantía frente a los 600.000 euros destinados en el ejercicio anterior, para su gestión a través de Intras, Cáritas, Cruz Roja

#### VALLADOLID

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció dos millones de euros en ayudas para Cáritas, Cuz Roja y la Fundación Intras para el pago del alquiler a personas «en riesgo de sinhogarismo». Suárez-Quiñones y el presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, inauguraron en la sede de la institución propia en Valladolid, una Jornada sobre exclusión residencial organizada por estas organizaciones, en colaboración con la Junta.

Una cita en la que el consejero relató las iniciativas con las que cuenta su departamento frente a ese riesgo, que calificó como «muy relevantes». La línea más específica, dijo, es la que reciben Cáritas, Cuz Roja y la Fundación Intras, que el año pasado contaron con 605.000 euros para alojar a esas personas en riesgo de no tener hogar, informa Ical.

Unos apoyos que se ampliarán a dos millones y que representan una ayuda para pagar a estas personas el 100% de la renta mensual, con un límite de 600 euros, y la totalidad de los gastos que conlleva la vivienda hasta 200 euros. Unas partidas para dar cobertura a «ese nicho de personas» que reflejan «un riesgo evidente, una situación real». Juan Carlos Suárez-Quiñones destacó que la vivienda es algo «imprescindible» para un proyecto de vida pero en el caso de las personas en exclusión social, «es algo más, es la base fundamental para su integración y poder consolidar una vida digna».

Más allá de ese colectivo, el consejero remarcó las políticas de vivienda de la Junta para personas vulnerables y recordó los 41 millones en ayudas al alquiler resueltas este mes. De esos, constató, los jóvenes, «un sector muy vulnerable», reciben 12,6 millones. El consejero agregó que también existen otros programas para colectivos especialmente vulnerables, como las personas que han tenido una pérdida repentina de ingresos del 20%y el coste del alquiler y de la vivienda les supone más del 30% de sus rentas. Aseveró que cuentan también con ayudas específicas para las personas que se quedan sin hogar por una sentencia de divorcio, separación o nulidad. Juan Carlos Suárez-Quiñones subrayó también que el 43% de las ayudas al alquiler va a personas con menos de 600 euros de ingresos mensuales. «En conjunto, las ayudas al alquiler van dirigidas en general a personas con pocos recursos y muy especialmente a distintos sectores estatificados de vulnerabilidad residencial», dijo.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sumó a estos apoyos también, las actuaciones de rehabilitación en favor de personas vulnerables, en los barrios más desfavorecidos, como las obras en áreas de regeneración urbana. Al respecto, remarcó que el Ejecutivo regional dispone de 166 millones de fondos europeos en esta materia, y en estos años invertirá en torno a 500 millones en rehabilitación para «dar accesibilidad, eficiencia energética, más dignidad, seguridad a las viviendas y, por tanto, a las zonas especialmente vulnerables».

Asimismo, se refirió a los programas específicos con los ayuntamientos para la eliminación del chabolismo; y al parque público de alquiler social, que «crece», pasará de 2.600 a 4.500 viviendas al final de la legislatura, y pretende dar solución a situaciones de exclusión o riesgo, asignando viviendas a unos precios «testimoniales». «En definitiva, hablamos de una política de vivienda de la Junta de Castilla y León que en esta legislatura va a mover 719 millones de euros», precisó.

Por su parte, el presidente del CES de Castilla y León, expuso que para esta institución propia la vivienda constituye un «asunto prioritario» y apuntóal artículo 47 de la Constitución, donde se recoge como un derecho de todos. «Habla del derecho a una vivienda digna y adecuada en el ámbito de los principios rectores de la política social y económica, muy conectado con el artículo 92 de la Constitución, que pone de relieve ese mandato a los poderes públicos de garantizar que la igualdad, la libertad de los individuos sean reales y efectivas» apuntó.

# El TC suspende la Ley de Concordia de Aragón y da un aviso a VOX y PP

# RAÚL RUANO VALLADOLID

El Tribunal Constitucional (TC) admite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España y suspende de forma cautelar la Ley de Concordia de Aragón. Un hecho que supone un aviso para VOX y PP en Castilla y León porque todo hace indicar que si la Junta aprueba esta ley, el Alto Tribunal procederá de la misma manera que con el caso de Aragón.

La Ley de Concordia que los de Santiago Abascal quieren impulsar en Castilla y León, Valencia y Aragón, de hecho ya estaba aprobada en este último territorio, es muy similar. Los textos de las tres normativas son muy parecidos entre ellos y si el Tribunal Constitucional ha paralizado la normativa aragonesa, todo hace pensar que paralizará el resto.

El Tribunal Constitucional ha suspendido la vigencia y aplicación de la norma desde que el Gobierno interpuso su recurso el pasado 29 de mayo de 2024. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, indicó que el Gobierno llevaría al TC la Ley de Concordia de Castilla y León y la de la Comunidad Valenciana, si no se modificaban los textos.

Por el momento, la normativa que la Junta quiere aprobar en la Comunidad no será aprobada en el corto plazo. El portavoz de VOX en las Cortes, Carlos Menéndez, señaló hace escasas fechas que «era complicado» aprobar la normativa y que está hablando con el Partido Popular para su toma en consideración en septiembre. Fue el 26 de marzo cuando ambos socios de Gobierno en Castilla y León presentaron la proposición de ley. Un texto que sustituirá al Decreto de Memoria Histórica y Democrática que se aprobó en el 2018 en la última legislatura de Juan Vicente Herrera. El objetivo de esta nueva normativa es el de «honrar y proteger» a todas las víctimas de persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales entre 1931 y 1978.

Un texto que ha conllevado polémicas con el Gobierno de la nación y ahora el Tribunal Constitucional suspende de forma cautelar la Ley de Concordia de Aragón, lanzando así un aviso a las futuras leyes que se quieren aprobar en Valencia y Castilla y León.

# La Junta lanza una web para informar «en tiempo real» de los incendios

#### VALLADOLID

La Junta de Castilla y León lanza una plataforma web pionera en el país para canalizar la comunicación a los periodistas sobre los incendios forestales en «tiempo real», a través del portal Inforcyl (https://servicios.jcyl.es/inforcyl). Además, estará disponible en determinadas ocasiones la figura del portavoz del operativo para que haya una información directa, junto a otros canales habituales como el grupo de WhatsApp, la cuenta Naturaleza Castilla y León en redes sociales y las notas de prensa oficiales.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Comunicación de la Junta, Julio López, inauguraron la sede del PRAE deValladolid una jornada para formativa en incendios forestales para periodistas, una iniciativa que se recupera, tras la última celebrada en 2010, dentro de una apuesta por una «total y absoluta transparencia» para evitar las 'fake news'. Quiñones avanzó que se pone en marcha una plataforma, financiada con fondos europeas, que tratará de superar el modelo de los dos partes de incendios de las 11.00 ylas 19.00 horas, con «datos incompletos, acrónimos o abreviaturas». Esta iniciativa, se enmarca en el acuerdo de septiembre de 2022 con los agentes del diálogo social para reforzar el operativo, informa Ical. De esta forma, el director general de Comunicación señaló que la nueva plataforma ofrecerá «toda la información» de lo que sucede «en tiempo real», para que no haya que esperar a la llegada de un parte a una hora determinar o «descolgar» un teléfono para solicitar información. Ahora, indicó, se apuesta por la «inmediatez», como uno de los «grandes valores» a la hora de informar sobre los incendios.



EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA





# **DEPORTES**

# El C.V. Río Duero, premio Pódium de Castilla y León

VOLEIBOL. El club soriano es reconocido por la Junta como mejor entidad deportiva de la Comunidad en 2023 / Será galardonado el lunes en Valladolid

### JON ANDER URIARTE SORIA

El C.V. Río Duero ha sido galardonado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León como mejor entidad deportiva de la Comunidad en 2023, dentro de los premios Pódium del Deporte. La entrega de premios de este galardón, los más prestigiosos a nivel regional, tendrá lugar el próximo lunes 24 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. «Es un orgullo recibir el galardón a mejor entidad deportiva de Castilla y León con todo el deporte y buenos clubes que hay en nuestra región», ha expresado Alfredo Cabrerizo, presidente del club soriano.

La entidad celeste ya conocía que era el ganador de este premio ya que así se los traslado hace unos días el director general de Deportes de la Junta, Enrique Sánchez Guijo-Acevedo, a la directiva celeste, campeón de la Copa del Rey en 2023 y subcampeón de Superliga en la 23-24. Un traslado que hoy se hacía oficial con su publicación en el Bocyl.. «Para nosotros es un enorme orgullo recibir este galardón. Es un reconocimiento al trabajo de todos estos años. La verdad es que no nos lo esperábamos porque hay muy buen nivel deportivo en Castilla y León así que estamos muy felices», señaló Alfredo Cabrerizo.

El presidente del club celeste explica este premio Pódium a la mejor entidad deportiva de Castilla y León 2023 lo quiere compartir con su junta directiva que «ha realizado mucho trabajo», durante los últimos años e igualmente con el cuerpo técnico «que se dejan la piel y la vida en



El C.V. Río Duero ha recibido el galardón deportivo institucional más importante de Castilla y León. M. TEJEDOR

su trabajo». «También es un galardón que queremos compartir con la que es la mejor afición de voley de España porque un club sin aficionados no es nada. Lo compartimos con todos los que hacen que esta gran familia que es el C.V. Río Duero sea posible», significó Cabrerizo.

El presidente celeste indica que con este galardón el deporte soriano gana visibilidad a nivel regional y viene a refrendar el buen trabajo que a nivel deportivo se realiza en la provincia. «Es un ejemplo de que a nivel deportivo Soria existe. Agradecemos a la Junta de Castilla y León que nos haga partícipes de este honor», relató. Alfredo Cabrerizo estará acompañado en la entrega del galardón que tiene lugar el próximo lunes por el entrenador del C.V. Grupo Herce, Alfredo Toribio. No es espera más representante del club si bien no se descarta que haya representación institucional tanto de Diputación como de Ayuntamiento.

El C.V. Río Duero es uno de los clubes patrocinados por la Junta de Castilla y León a través del programa 'Castilla y León nos Impulsa', programa del que ha recibido, con cargo a 2023, una ayuda de 98.000 euros más IVA por, sobre todo, representar a Soria y a Castilla y León en competiciones internacionales. «Seguimos siendo reivindicativos con las ayudas que recibimos. Hace cinco años estábamos a cero y la cantidad de este año es la mayor que hemos recibido de la Junta en este tiempo. No pedimos cantidades inmorales como reciben los equipos canarios pero síalgo que nos permita estar al nivel de clubes de nuestro entorno como puede ser Teruel», aseguró Cabrerizo.

El C.V. Río Duero sucede en el palmarés de mejor entidad deportiva de la Comunidad a la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, entidad que recibió el premio en 2022.

# **FÚTBOL**

# LA S.D. ALMAZÁN RENUEVA A EBRI

SORIA.—La S.D. Almazán ha anunciado la renovación del segundo integrante de la plantilla para la próxima temporada. Se trata del atacante Ebrahima Sidibeh Ebri', jugador que destaca por su potencia. Esta es la segunda renovación del equipo adnamantino para la próxima temporada tras la de Carlos Elvira, centrocampista que cumplirá su novena temporada en el conjunto soriano. A estos dos jugadores hay que añadir la renovación de Santi Sedano en el banquillo.

# FÚTBOL

# EL SAN JOSÉ SE REFUERZA CON MARINA RUPÉREZ

SORIA.—El C.D. San José ha anunciado la incorporación de Marina Rupérez para la primera plantilla del equipo femenino. La defensa, formada en la cantera del C.D. Numancia, se convierte en el primer refuerzo del equipo que dirige Hugo Palomar. El club soriano ha renovado ya al 80% de su plantilla a la espera de saber en qué categoría jugará la próxima temporada.

# BALONMANO

# EL BM SORIA FICHA A UN PIVOTE ARGENTINO

SORIA.—El Club Balonmano Soria ha anunciado el fichaje del pivote argentino Martín Ezequiel Delfini, que destaca por su potencia y fuerza. Formado en su país, donde ha sido internacional en categorías inferiores, la temporada pasada llegó a España para jugar en el Balonmano Montequinto Ciudad de Dos Hermanas de la Primera División. Con el equipo andaluz anotó 140 goles en 28 encuentros.

# El Numancia renueva a Alain Ribeiro para la 24-25

**FÚTBOL.** El partido de presentación del equipo soriano en Los Pajaritos tendrá lugar el 14 de agosto ante la Ponferradina

J. A. U. SORI

El C.D. Numancia anunció ayer la renovación de Alain Ribeiro par ala temporada 24-25 por lo que la entidad rojilla da un paso más en la formación de la plantilla de la próxima temporada, Por otra parte, la entidad rojilla se presentará ante sus aficionados el próximo 14 de agosto en un amistoso ante la Ponferradina de Primera Federación.

El club soriano trabaja sin prisa pero sin pausa en confeccionar una plantilla competitiva para la próxima temporada de cara a su pelea por ascender a Primera Federación. En este sentido, anunció ayer la renovación de Alain Ribeiro, jugador clave en la temporada que acaba de finalizar, campaña en la anotó cinco goles en 27 encuentros, según informó la entidad rojilla. El pasado domingo, el centrocampista vizcaíno mostraba su buena predisposición a seguir una temporada más en el Numancia. «La predisposición para seguir en el Numancia es buena pero tengo también que valorar más cosas», apuntaba el futbolista quien reconocía al mismo tiempo que «en Soria me he sentido como en casa, me he sentido querido por el club y por la afición», no escon-



Alain Ribeiro. M. TEJEDOR

diendo la importancia de que ya hubiera un bloque de jugadores que se había comprometido con la entidad para el curso 24-25. Por otra parte, el C.D. Numancia se presentará ante sus aficionados en Los Pajaritos el próximo 14 de agosto, en encuentro amistoso ante al S.D. Ponferradina, tal y como se informó desde Mariano Vicén en la jornada de ayer. El encuentro se disputará por la tarde a una hora aún por confirmar.

Este es el primer encuentro de preparación anunciado por la entidad soriana para la pretemporada 24-25, un compromiso que le medirá a una Ponferradina que milita en Primera Federación pero que ha sido un clásico de Segunda División en las últimas temporada. Este encuentro llega un mes después del inicio de la pretemporada que tendrá lugar el 16 de julio por lo que el equipo soriano disputará algún partido más de preparación antes de su presentación en Los Pajaritos.

# **DEPORTES**

# El Caep destina 182.000 € para becas del curso 24-25

**POLIDEPORTIVO.** El Patronato da el visto bueno al presupuesto de 540.000 euros de la 23-24 / Más de 12.000 deportistas participaron en actividades programadas

#### SORIA

El Patronato de la Fundación del Centro del Alto Entrenamiento de la Provincia de Soria (Caep Soria), se reunió en la jornada de ayer bajo la presidencia de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, y contó con la asistencia del director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo Acevedo.

En el primer punto de orden del día, los representantes del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincia de Soria y la Junta de Castilla y León han aprobado las cuentas anuales correspondientes a 2023, con casi 540.000 euros invertidos que suponen un índice de ejecución presupuestaria superior al 105 %. Seguidamente, se ha presentado la memoria de actividad del año 2023 que deja constancia del elevado número de beneficiarios del CAEP, con más de 12.000 deportistas participantesen las actividades y competiciones organizadas por la entidad deportiva soriana. Esta importante participación muestra la dimensión social que ha alcanzado el CAEP, contribuyendo a elevar el nivel deportivo de nuestra provincia y también de la Comunidad con las 68 medallas obtenidas en competiciones nacionales e internacionales, así como con los 22 deportistas adscritos que han conseguido ser internacionales.

El Patronato ha aprobado la convocatoria de becas deportivas para la temporada 2024/2025, por una cuantía global de 182.600 euros.



Varios atletas en el módulo cubierto del Caep Soria. M. TEJEDOR

En esta ocasión, se convocan tres líneas de becas: para plazas como interno en la residencia juvenil, para las modalidades deportivas de atletismo, voleibol femenino y triatlón; las ayudas económicas para gastos de estancia, asistencia y desplazamiento de los deportistas; y las becas de externo destinadas a atletas internacionales de las especialidades de mediofondo, fondo y ruta.

Las solicitudes deberán formalizarse conforme al modelo incorporado como anexo a las bases, que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y que podrán consultarse en la web de la Fundación (www.caepsoria.com).

# TRIATLÓN

Se ha informado a los patronos del envío al Consejo Superior de Deportes (CSD) de la solicitud para la clasificación del triatlón como 'programa deportivo de tecnificación deportiva estatal', petición que la Fundación CAEP y la Federación Española de Triatlón argumentan en la dimensión deportiva y organizativa alcanzada por el proyecto que iniciaron conjuntamente en el año 2021. En el caso de reconocerse esta categoría, el programa podría incorporarse al sistema deportivo y, especialmente, a la percepción de ayudas por la actividad que ambas entidades realizan en el centro de entrenamiento soriano.

Asimismo, se ha solicitado al CSD una subvención para gastos del Centro de Tecnificación Deportiva de Soria CAEP (CTD) en 2024 y se ha solicitado una reunión para presentar los proyectos de instalaciones deportivas y residenciales vinculados al mismo, para que, aprovechando el impulso que ha generado la implantación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el Campus Universitario de Soria, se pueda ir avanzando en posibles inversiones en infraestructuras deportivas.

Los patronos de la Fundación han pedido que se transmita su felicitación a los atletas del CAEP que han participado en el Campeonato de Europa de Atletismo recientemente celebrado en Roma: Ibrahim Chakir, Abdessamad Oukhelfen, Isaac Nader, Salomé Afonso y la soriana Marta Pérez. Además, se han reconocido los importantes resultados internacionales del nadador soriano, Sergio Martín, con sus dos medallas en el Campeonato del Mundo Master 25-29.

# NATACIÓN Álvaro Rubio acude al Nacional Júnior

#### SORIA

El nadador e integrante del Club Natación Soriano, Álvaro Rubio Martínez, se desplaza este martes a Palma de Mallorca para participar en el Campeonato de España Júnior y Absoluto de Natación, cita que servirá para seleccionar a los nadadores españoles que acudan a los Juegos Olímpicos de París. El soriano, de 17 años, intentará hacer pódium en algunas de las pruebas en que compite de su categoría.

La Real Federación Española de Natación ha estimado organizar ambos Nacionales de forma conjunta, lo que supone una oportunidad para los jóvenes de ver en acción a los mejores nadadores de España. Álvaro Rubio competirá en la modalidad de 50 y 100 metros libres y en los 50 mariposa. Es en la modalidad de libre donde luchará por sus opciones de estar en el pódium toda vez que sus marcas no están muy alejadas de las de los mejores nadadores de su categoría en el campeonato.

# BILLAR Carlos Cortés es finalista en Alcobendas

# SORIA

El C.A. Numancia de Billar cuajó otra gran actuación en la modalidad de 5 quillas ya en el Torneo de Alcobendas Carlos Cortés fue finalista y Pedro Camarero llegó a semifinales. Tan solo el uruguayo Víctor Rodríguez pudo con ellos. Cortés se deshizo de José Ignacio Merino (campeón de España en 2020), del italiano Davide Urso (actual líder del ranking nacional), Jesús Barquin, Javier Merino y Antonio Sánchez (actual campeón de España). Por su parte, Camarero hizo lo propio con Javier Merino, Jacobo Daviña, el argentino Víctor Zuccherino (campeón de varias pruebas de ranking nacional) y Federico Pérez (campeón de la última prueba nacional de Alcobendas). Además, Jesús Barquín llegó a octavos de final mientras Fausto Hernández y Gennaro Dambra no pudieron superar las fases clasificatorias.

# Brillo soriano en Trieste

PATINAJE. El cuarto puesto de Clara Álvaro, el mejor resultado del C.P. Soria en Italia

# J. A. U. SORIA

Resultados satisfactorios para las cuatro patinadoras del Club Patín Soria que durante el fin de semana compitieron en el Trofeo Internacional Sedmark de Trieste en la que era su primera experiencia internacional.

El club soriano estuvo representado las categorías benjamín e infantil a través de los programas ejecutados por Clara Álvaro, Claudia Gil, Ariadna Arranz y Valeria del Campo. El mejor resultado de todos lo cosechó Clara Álvaro, campeona de Castilla y León benjamín, al firmar una cuarta plaza en la competición. En esa misma categoría, Claudia Gil fue undécima seguida en la clasificación por Ariadna Arranz, gracias a sus dos magníficas ejecuciones. Ya en categoría infantil había 28 competidoras de toda la geografía europea, entre ellas la representante soriana Valeria del Campo, quien acaba en una interesante décimo octava posición.

La de Trieste era la primera experiencia internacional de las cua-



Las cuatro patinadores sorianas en Trieste. CLUB PATÍN SORIA

tro jóvenes talentos del Club Patín Soria, de ahí la satisfacción de uno de sus entrenadores, Daniel Giner, por la «calma», mostrada en la pista. El Trofeo Internacional de Trieste se disputa en todas las categorías y acuden hasta 200 patinadores de buena parte de Europa por lo que el nivel de la competición es muy elevado.

# ANUNCIOS BREVES

# VENTA INMOBILIARIA

101

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente. ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629 286 155.

#### MOTOR

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

sus anuncios llame al 975 21 20 63

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS .... 209.000€...



# VARIOS

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat lbiza). Llamar al 622000129, de lunes a viernes.





Máximas en ligero descenso

Nuboso con lluvias y chubascos que pue-

den ir ocasionalmente con tormenta, y ten-

diendo al final a cielos poco nubosos. Tem-

peraturas mínimas en ligero ascenso, y má-

ximas en ligero descenso. Vientos de suroeste con rachas, tendiendo a variables

#### **FARMACIA DE GUARDIA**

Ma Dolores Sánchez Barreiro

Avda, Mariano Vicén, I Tel. 975.211.989

**EN LA PROVINCIA** 

Del 17 al 23de junio

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA, ÓLVEGA, SAN ESTEBAN DE GORMAZ. COVALEDA, ARCOS DE JALÓN, SALAS DE LOS INFANTES (24 H.)

ALMENAR (HASTA LAS 22.00H.)

# **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martinez

C/ El Collado, 46. Tel. 975.212.443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Mª del Mar Lérida García C/Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Mª Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Mª Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3, Tel. 975,211,183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martinez García C/ La Tejera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Inmaculada González Gesteiro C.C. Camaretas, Tel. 975.249.002 De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h.

# **EMBALSE CUERDA DEL POZO**



AL 82,2% DE SU CAPACIDAD

# EL TIEMPO / HOY

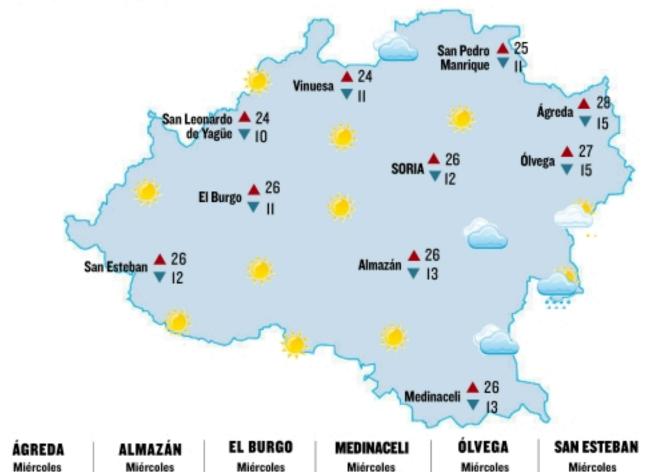

# HOY

▲ 23 ▼ 10

Jueves

Máxima 26º

**EN LA CAPITAL** 

Mínima 12º

MAÑANA

Máxima

Mínima 1**0**°

S. LEONARDO Miércoles

975 228 282

975 222 450

975 380 001

▲ 22 ▼ 8 Jueves

SAN PEDRO Miércoles

▲ 22 ▼ 9 Jueves 

VINUESA Miércoles ▲ 21 ▼8 Jueves

# TELÉFONOS DE INTERÉS

▲ 24 ▼ 10

Jueves

**EMERGENCIAS** BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averias) AMBULANCIÁS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

▲ 24 ▼ 13

Jueves

RADIO TAXI

PROVINCIA **GUARDIA CIVIL** BOMBEROS Almazán El Burgo de Osma

▲ 24 ▼ 9

112

085/975 220 700

091/975 239 323

062/975 220 350

112/975 211 862

975 222 222

901 202 020

975 230 000

975 234 300

975 220 904

975 213 034

975 221 718

975 239 090

Jueves

Şan Esteban de Gormaz Agreda. Ólvega TELE-RUTA CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán Arcos de Jalón

El Burgo de Osma

670 647 218

975 300 961

975 320 311

975 341 211

Covaleda Gómara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrio Soria Rural Toxicología SACyL

Zona de Almazán

Berlanga de Duero

▲ 24 ▼ II

Jueves

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL Soria Rural Campo de Gómara

975 343 019 Zona Sur Berlanga de Duero 975 370 005 Pinares Norte Zona del Moncayo 975 380 295 976 645 589 Ribera del Duero 975 350 125 Pinares Sur Tierras Altas 975 376 012 975 381 170

ASESORAMIENTO A LA MUJER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES Estación de autobuses Renfe El Tiempo

975 320 559

975 343 071

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

# MUSEOS

MUSEO NUMANTINO

Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado.

Lunes y martes cerrado por descanso.

# MUSEO PALEONTOLÓGICO

Ambrona Domingos y festivos: 10.00-14.00.

# ERMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 3I/8: De IO.00 a 14.00 y de I7.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 31/3: De miércoles a sábado de IO.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del I/4 al 31/5 y del I/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO Soria

Telf, 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso.

# NUMANCIA

Garray Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.0014.00. Lunes cerrado por descanso.

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18-61-56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### YACIMIENTO. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes

cerrado por descanso.

# MUSEO DIOCESANO

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

# CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15- 51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

# EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. Invierno: sábado, domingo y festivos: 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

# COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y martes cerrado.

#### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

MONASTERIO CISTERCIENSE Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18. Domingos y festivos: II.30 a 12.30 celebración

de los servicios religiosos. Domingo tarde:

# AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS

#### ROMANOS Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### AULA PALEONTOLÓGICA Villar del Río

Telfs. 975185093-625795477

▲ 23 ▼ II

Jueves

Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta el 3 de septiembre.

#### AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE NUMANCIA\*

Garray Periodo: I de agosto a 31 de octubre. Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

# MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

#### M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE ÁGREDA

Llamar previamente.

#### Durante el verano abierto de miércoles a domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

El Burgo de Osma Telf. 975341006

VILLODRES

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de I2.00 a I4.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN ESTEBAN DE GORMAZ)

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de 17.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.pargueromanico.com Camino Molino de los Ojos

#### MEDIO AMBIENTE, PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS

Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a 15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares: abierto todos los días de IO a I4 y de I6 a I9 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

# CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De I de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de miercoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los domingos de 10 a 14. Más información en navalenomicologico.

LA 8

06:00 Infocomerciales 06:50 Cuestión de prioridades 08:00 Piedra sobre piedra 09:05 Todos los días 10:30 Corazón apasionado 11:23 La 8 Noticias redifusión 11:53 8 Magazine redifusión 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias 15:10 El tiempo 15:25 El campo al día 15:35 La 8 Noticias redifusión

16:10 8 Magazine

18:45 El tiempo

20:40 El tiempo

20:55 La 8 Noticias

00:00 CyLTV Noticias

02:35 Infocomerciales

00:35 Programación local

21:30 8 Magazine redifusión

23:30 La 8 Noticias redifusión

18:55 El campo al día 19:05 Acapulco Heat

20:00 CyLTV Noticias



|                                      | SESIONES |       |       |
|--------------------------------------|----------|-------|-------|
| SALA 1 - AMIGOS IMAGINARIOS          | 17.45    |       |       |
| - EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS |          | 20.30 |       |
| SALA 2 - VIDAS PERFECTAS             | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 3 - GARFIELD. LA PELÍCULA       | 18.00    |       |       |
| - HIT MAN. ASESINO POR CASUALIDAD    |          | 20.15 | 22.35 |
| SALA 4 - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)  | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 5 - BAD BOYS. RIDE OR DIE       | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 6 - LA ÚLTIMA SESIÓN DE FREUD   | 17.45    | -     |       |
| - LOS VIGILANTES                     |          | 20.15 | 22.35 |
| SALA 7 - ALUMBRAMIENTO               | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 8 - DESCANSA EN PAZ             | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
|                                      |          |       | 1 1 1 |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros. Con motivo de las Fiestas de San Juan en Soria, Cines Lara cerrará los días 26 (miércoles El Pregón) y 27 (jueves La Saca) de junio.

**CINES MERCADO** 

Martes, 18 de junio

SALA 1 - PANDILLA AL RESCATE

- EX-MARIDOS

GREEN BORDER

Miércoles, 19 de junio

- THE ARTIC CONVOY

EX-MARIDOS (VOSE)

GREEN BORDER (VOSE)

SALA 2 - TATAMI (VOSE)

SALA 2 - TATAMI

- THE ARTIC CONVOY (VOSE)

SALA 1 - SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA



#### ALUMBRAMIENTO

España 2024. Dirección. Pau Teixidor. Reparto. María Vázquez, Sofía Milán, Manuel Zarzo. Sinopsis. España, 1982. Marisa decide llevar a su hija a Madrid con el fin de dar solución a un embarazo no deseado. Lucía termina ingresando en Peñagrande, un reformatorio para adolescentes embarazadas. Allí forjará una fuerte amistad con sus compañeras y descubrirá que se le quiere arrebatar aquello que todavía no tiene: su propio hijo.

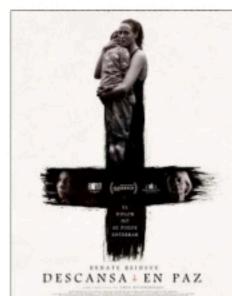

#### **DESCANSA EN PAZ**

Noruega 2024. Dirección. Thea Hvistendahl. Reparto. Renate Reinsve y Anders Danielsen Lie, Bahar Pars, Bjørn Sundquist, Bente Børsum, Jan Hrynkiewicz. Sinopsis. En un caluroso día de verano en Oslo, los muertos despiertan misteriosamente, y tres familias se ven sumidas en el caos cuando sus seres queridos fallecidos vuelven a ellos.



#### CyL 7

18:10 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

08:30 Cuestión de prioridades.

09:40 Escápate de viaje.

10:35 Mundo natural II:20 Hasta la cocina.

12:05 Paseos con encanto.

13:00 Todos los días. 14:30 CyLTV Noticias I.

15:10 El Tiempo L.

15:25 El campo al día.

15:30 CyLTV Noticias I (Redifusión). Con lengua

16:00 Cine de tarde: Enredos de Familia. 2004 -

Michael Clancy

17:30 EL tiempo I.

17:50 Lo Mejor de Naturaleza Viva. 18:20 Flash Cierre de mercados.

18:25 Todos los días.

19:50 Flash Cierre de mercados.

20:00 CyLTV Noticias 2.

20:40 El Tiempo 2. 20:55 Vamos a dormir con los Momonsters.

21:00 El campo al día.

21:05 Avance Cuestión de Prioridades.

21:15 Cuestión de prioridades.

22:25 Qué pasó aquí.

23:15 Piedra sobre Piedra.

00:10 CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

00:40 El Tiempo 2.

00:50 Flash Cierre de mercados.

00:55 El campo al día.

01:05 Cuestión de prioridades.

# CARLOS CUESTA

SESIONES

17.30

19.15

18.00

20.00

SESIONES

17.30

19.15

18.00

20.00

21.15

21.15





# **EX-MARIDOS**

Estados Unidos-Mexico. 2024. Dirección. Noah Pritzker. Reparto. Griffin Dunne, James Norton, Miles Heizer, Rosanna Arquette, Eisa Davis. Sinopsis. Los padres de Peter se divorciaron tras 65 años juntos; su mujer le abandonó después de 35 y sus hijos, Nick y Mickey, tienen su propia vida. Cuando Peter vuela a Tulum y se cuela en la despedida de soltero de Nick, se da cuenta de que no es el único que está en crisis.



# PANDILLA AL RESCATE

Francia, 2024. Dirección, Laurent Bru, Yannick Moulin, Benoît Somville. Animación. Sinopsis. Un misterioso supervillano ha cubierto la selva con una espuma rosa que explota al contacto con el agua y... ¡queda menos de un mes para la estación de Iluvias! La Pandilla de la selva es Ilamada al rescate, jempieza la carrera! Nuestros héroes, a los que se unirán nuevos aliados, viajarán por todo el mundo en busca de un antídoto.

# DALE VIDA A TU TEJADO

# Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





# HERALDO DIARIO DE SORIA

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003 Teléfone: 975 21 20-63. E-mail de Redacción: redaccion@hds-elmanda.es E-mail de Publicidad: publicidad@hds-elmando.es Web: unur.lecralid.duriodesoria.es

# MENÚ DEL DÍA

El doctor Ruiz Liso y Caja Rural ofrecen gratis el refranero de la dieta mediterránea

# Alimento para la cultura popular

A.C. SORIA

La Dieta mediterránea alimenta algo más que el estómago. Como forma de vida y cultura popular también ha dejado a lo largo de los siglos dichos, refranes y píldoras de sabiduría en la despensa. Ahora están al alcance de todos con la publicación del 'Refranero temático de la Dieta y cultura mediterránea. Salud y bienestar', una magna compilación de lo que sale de las bocas sobre lo que entra en las mismas.

El autor es el doctor Juan Manuel Ruiz Liso y la obra ha sido publicada por la Fundación Científica Caja Rural de Soria. En su afán por divulgar y fomentar la salud, la dieta mediterránea y la cultura asociada, se puede descargar de forma totalmente gratuita. Cuanto más se extienda, mejor para la sociedad.

Por el momento las primeras andanzas indican que el trabajo se extiende como una mancha de buen aceite de oliva. En China ya se han utilizado estos refranes por fascículos como guía para la enseñanza del castellano en una plataforma con tres millones de usuarios e incluso la embajada ha pedido permiso para su uso en un singular proyecto. La idea es realizar un estudio comparativo de los dichos sobre alimentos entre la cultura del país asiático y la española, lo cual puede dar pie a nuevas publicaciones lingüísticas.

«Con motivo del XXX aniversario de nuestra Fundación Científica Caja Rural de Soria (FCCR), y para celebrarlo, he realizado este libro, 'Refranero temático de la Dieta mediterránea. Salud y bienestar' de más de 250
páginas que se realizó parcialmente 
en fascículos el pasado año, y que 
de forma completamente gratuita 
quiero hacer llegar a todos vosotros. 
Es un libro que contiene más de 5.400 
refranes temáticos de la dieta mediterránea y el bienestar/salud, habiendo incluido también refranes típicos de Soria, Castilla y León y de

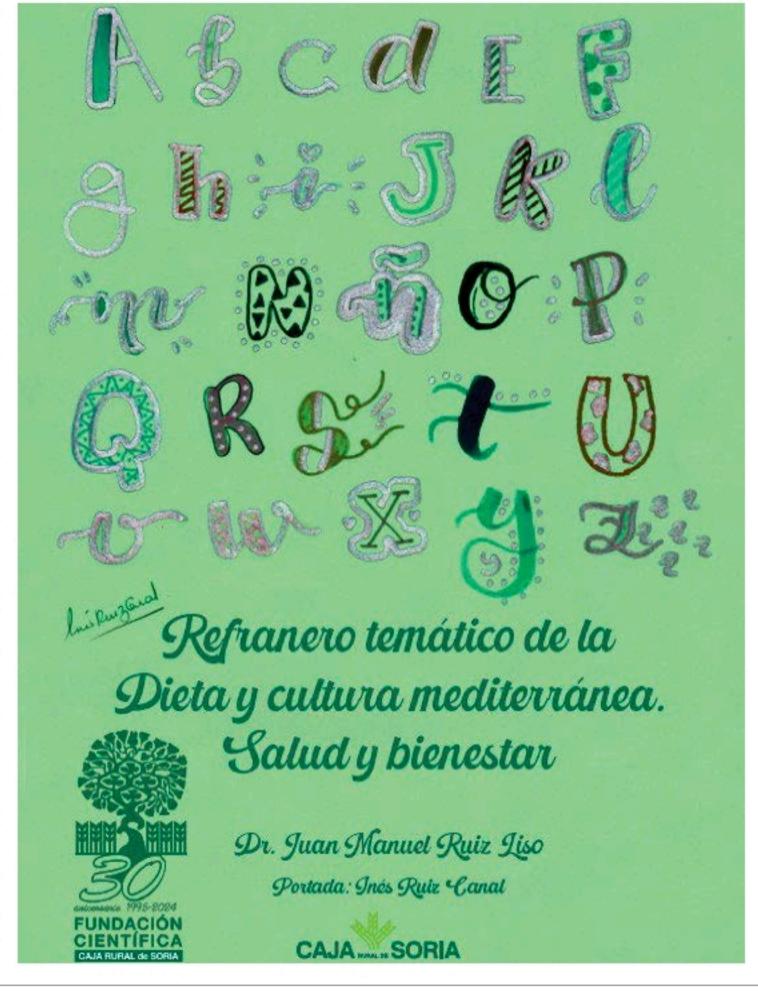

los meses del año. Algunos no dejan de ser picantones pero no se podían olvidar ni menospreciar. Era la forma de dar a conocer la medicina preventiva por tradición oral desde hace muchos siglos», resume el doctor Ruiz Liso en la presentación.

El enlace de descarga desde la Fundación FCCR es www.fundacioncajarural.net/docs/publicaciones/refraneroDM.pdf. La publicación se puede compartir para ampliar el espectro de divulgación de la obra, única, pionera en su género y totalmente original. Además de 5.400 dichos y refranes en torno a más de 70 productos de la dieta mediterránea, incluye citas de unos 300 autores. También se han incorporado adagios sobre la trufa, tan arraigada—en sentido literal en Soria—como poco frecuente en los aforismos.

'Junio brillante, año abundante' se decía antaño sobre este mes, por ejemplo. Pero 'los espárragos de abril, para mi; los de mayo para mi amo; los de junio para ninguno'. Al menos se compensa con el hecho de que 'en junio setas a puño'. Incluso viene con postre, porque 'en mayo mayuetas y en junio cerezas'. Son sólo cuatro ejemplos de cómo este refranero va tocando distintos productos para repasar la sabiduría popular y siempre tiene un dicho para cada producto, situación o momento.

Un hito más para una FCCR que celebra ya tres décadas de salud sobre todo a través de la prevención, pero también de la educación y la protección. «Fuimos la primera ciudad Cardioprotegida de Europa con la instalación de DESAs en los Cajeros de Caja Rural y lugares públicos. En este año 2024 dispondremos de más de 220 desfibriladores de nuestra Caja Rural en la provincia de Soria, con formación técnica de la población a través de la Fundación del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León. Destacar la ayuda que siempre nos prestó la Dirección Provincial de Educación, los centros escolares, los medios de comunicación social de Soria, la Diputación y otros organismos públicos y privados que precisaría de varias páginas su inclusión personalizada. Siempre apostaron por la FCCR». Una vez más la apuesta da sus réditos, en esta ocasión en forma de un libro que recoge siglos de cultura de cocina en cocina, de campo en campo.

